# 

Miércoles, 12 de junio de 2024. Año XXXV. Número: 12.592. Edición Madrid. Precio: 2 €



**DEPORTES** Jordan Díaz, oro europeo en el triple salto masculino con 18,18 m., tercera mejor marca de la historia, a 11 cm. del récord del mundo Página 35

PRIMER PLANO El millonario negocio de los superfans, la nueva gallina de oro de la industria musical



### LA LEY PARA PUIGDEMONT ENTRA EN VIGOR CON MÁS DE 300 CAUSAS ABIERTAS POR EL 'PROCÉS'

# Los fiscales del 1-0 rechazarán la orden 'contraria a la ley' de aplicar la amnistía

García Ortiz los convoca para que informen a favor de la ley pero ellos se niegan y llegarán hasta el final

Esgrimen que no se puede borrar la malversación porque el Supremo dijo que hay un 'beneficio particular'

Llarena comunica a las Fuerzas de Seguridad que las órdenes de detención siguen «vigentes y activas»

El Tribunal de Cuentas lo eleva ya a la UE para que España recupere hasta 5,3 millones gastados en el 1-0

POR ÁNGELA MARTIALAY Y CARLOS SEGOVIA Páginas 6 y 7

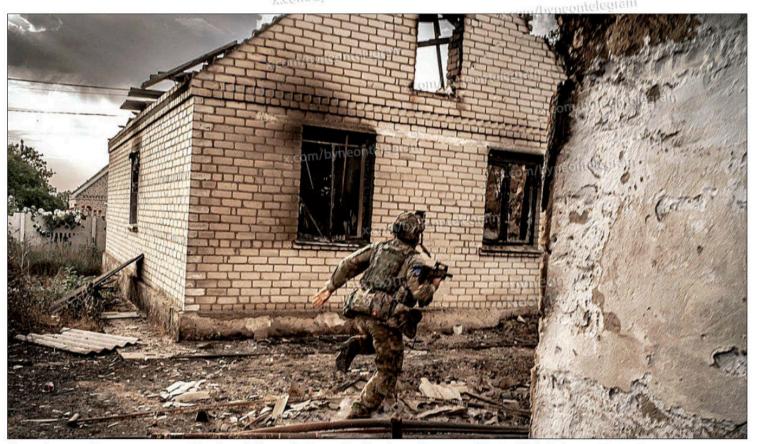

Un marine ucraniano corre para cambiar de posición y así evitar ser localizado por drones, en el frente del río Dnipro. ALBERT LORES

### **El PSOE** andaluz abre la primera fractura tras la derrota: «¿Aquí no va a haber dimisiones?»

CHEMA RODRÍGUEZ SEVILLA Los malos resultados del PSOE en Andalucía el pasado domingo abren las primeras grietas entre las voces críticas de la agrupación regional, que piden la dimisión de Juan Espadas, su secretario general.

IU y Más Madrid entierran Sumar v rebajan a Díaz a ser sólo «una más» en un nuevo provecto

POR Á. CARVAJAL / R. PIÑA Pág. 15

EL MUNDO, TESTIGO DE LA LUCHA METRO A METRO DEL EJÉRCITO DE ZELENSKI

# Operación «suicida» de los marines de Ucrania en el río Dnipro



La 35 Brigada se la juega entre drones y bombas a orillas del margen izquierdo

La muerte y el miedo están presentes en cada misión: «Cruzar el río es una lotería»

FOTOGRAFÍAS ALBERT LORES Páginas 22 y 23

# Los jóvenes de Le Pen: «Le voté, estoy harto de la inseguridad en Francia»

El 32% del electorado de 18 a 34 años apoyó a Reagrupamiento Nacional / El tirón en redes de Jordan Bardella fue clave: «Es joven, no un hijo de papá»

MARIE DE MONTALEMBERT El fuerte respaldo de los jóvenes franceses a la candidatura de Mari-

ne Le Pen se articula en torno a dos

palancas: la promesa de más seguridad y la aparición en escena del carismático Jordan Bardella, presidente de Reagrupamiento Nacional

y mano derecha de su lideresa. «Estamos hartos de no sentirnos seguros en nuestro propio país», afirma un joven parisino.



ORDAN BARDELLA PRESIDENTE DE REAGRUPAMIENTO

El delfín de Marine Le Pen, 'el yerno perfecto' que a los 28 años puede Ser primer ministro porraquel villa écija

# PRIMER PLANO

La industria musical, con audiencias cada vez más fragmentadas y saturadas, ha encontrado en los seguidores más comprometidos su gallina de los huevos de oro

# EL NUEVO **NEGOCIO MILMILLONARIO DE LOS SUPERFANS**

SARA POLO MADRID

A la tercera llamada, Joan coge al fin el teléfono. «Perdona, es que tenemos un lío por aquí...». Efectivamente, se escucha un intenso guirigay. Está en Praga liderando a 20 fans de Bruce Springsteen y pocas horas antes el Boss ha pospuesto tres conciertos de su gira europea por problemas en la voz. El primero, el que llevó a ese grupo de seguidores a la capital checa. Se palpa el drama al otro lado del auricular. «A mí me sabe mal por ellos. Yo voy a verlo muchas veces más este año. En cambio, para muchos esta era su única oportunidad, y es como ver a Dios...».

A la hora a la que usted lee estas líneas, Joan Clotet está ya haciendo cola en el Cívitas Metropolitano para asis-

> «NOS DICEN QUE SOMOS UNA SECTA. PUEDE SER, PERO UNA SECTA BUENA». DICE UN **FAN DE SPRINGSTEEN**

«LA NECESIDAD DE **ENCONTRAR UNA TRIBU** ES INHERENTE AL SER **HUMANO**", ANALIZA **UN SOCIÓLOGO** 

tir en primera fila al aterrizaje español de su ídolo. Nadie, ni siquiera él mismo, podía prever 35 años atrás que un día viviría de Bruce. De ser fan de Bruce, para ser exactos.

-¿Cuánto puedes llegar a gastar en Springsteen, Joan?

[Hace cálculos en voz alta: «En cada concierto, 50 euros de póster, otros 50 más en la camiseta, 50 conciertos al año: eso son 5.000 euros, y luego están los viajes, las entradas...»]

-زاج o 20.000 euros al año?- inte-

rrumpe la periodista su corriente de pensamiento.

-Eso como mínimo. Vincentelegra -Se puede vivir bien de ser fan, en-

x.com/byneomelegiam

-Se vive. Pero no te haces millona-

Hace dos años el informe anual Music in the air de Goldman Sachs, que traza una radiografía económica de la industria musical, acuñó un término que rebotó en el mundillo como un eco de algo que todos notaban pero nadie se atrevía a nombrar. Superfans. La clave dialéctica para sacar el mayor partido posible a un mercado cada vez más fragmentado. Una oportunidad de negocio que el gigante de Wall Street cifraba en 4.200 millones de euros, con

un crecimiento del 26% en los beneficios de las plataformas de streaming para los próximos

El compromiso de gente como Joan es la gallina de los huevos de oro de la industria musical y eso cambiará no sólo el negocio sino también a los artistas y a los propios fans.

Pero volvamos a nuestro superfan de Springsteen. La suya es una historia de amor que ya querría Hollywood y arranca con un chico conoce a chico.

Corría el año 1989 y un veinteañero Joan revolvía cajas en una feria de discos en busca de algún tesoro, cuando una cinta

cayó en sus manos. En las suyas y en las de Xavier, otro veinteañero seguidor del Boss. Fue un flechazo.

«Nos hicimos muy amigos», recuerda Colet, hoy ya más cerca de los 60 que de los 50. Con tijeras y fotocopias, construyeron una revista de recortes que vendían por correo. Para la gira del 92 los suscriptores a su precaria publicación alcanzaban ya los dos millares. En el 94, dejarían sus empleos para dedicarse a su pasión a tiempo completo. Joan Colet y Xavier Agut se

habían convertido sin apenas darse cuenta en los referentes del movimiento fan español en torno a Springsteen.

El año pasado, de los 31 conciertos que dio en Europa fueron a 27. Y otros 17 más en EEUU. Se llevaron consigo a decenas de seguidores dispuestos a vivir la experiencia completa: las horas de cola, las conversaciones monotemáticas eternas, las visitas guiadas a New Jersey para dormir donde el Boss duerme, comer lo que el Boss come, pasear donde el Boss pasea... «Trabajar con la pasión de la gente es una responsabilidad. Esto no es como ir a un teatro o a un museo, esto va de ver a Brucey con eso no se juega», advierte Joan, y trata de explicar el sentimiento: «Lo nuestro va más allá de la música o del propio ídolo, es una conexión entre un grupo de gente que invierte todos sus ahorros y sus vacaciones en Bruce. Al final, compartimos la vida. Nos dicen que somos como una secta. Puede ser, pero una secta buena»

Cuando responde al teléfono, Rubén lleva ya cinco horas haciendo cola en Sevilla. Son las 10 de la mañana y Aitana Ocaña toca a las 22.30. Esta vez ha podido dormir en una cama mientras un amigo le guardaba el sitio, todo un lujo. «En diciembre tendré que pasar la noche en la calle para verla en el Bernabéu», avanza, con la ilusión a flor de piel. «Para nosotros, Aitana es magnética, y no sólo hablo del vínculo con ella sino al sentimiento que nos une a sus fans. Llevamos meses soñando con este ratito en la cola».

Rubén Valle tiene 20 años, pertenece a otra generación y maneja otro presupuesto, pero su experiencia es equiparable a la de Joan. «Me gasto muchísimo más de lo que tengo. Llevo desde 2017 ahorrando literalmente para Aitana». «Cada época fabrica a sus ídolos, y detrás siempre hay un fan», resume Jordi Busquet-Duran, profesor de Sociología de la cultura en la facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramón Llull de Barcelona.

**EN CIFRAS** 

4.200 MILLONES DE EUROS. En esa cantidad cifran los análisis de Goldman Sachs los beneficios potenciales generados por los superfans en todo el mundo los próximos seis años, que supondrían una mejora del 26% en los ingresos de las principales plataformas de música en 'streaming'.

20% DE LA AUDIENCIA DE UN ARTISTA. Un estudio de la BPI, la asociación de discográficas de Reino Unido, estima que uno de cada cinco seguidores de un artista está especialmente comprometido. El 23,4% de los amantes de la música es superfan de alguien, el 30% si nos fijamos en la franja adolescente.

80% MÁS DE GASTO EN UN SOLO NOMBRE. Según distintas estimaciones, los superfans gastan de media un 68% más en servicios de música 'online', un 126% más en 'merchandising' de su artista fetiche y un 76% más en música en formato físico. Algunos, incluso, compran vinilos sin tener siquiera reproductor y los atesoran como objetos de colección.

7.450 MILLONES DE EUROS. En esa cantidad cifra Spotify el negocio del 'merchandising' que genera su propia plataforma. El 20% de las reproducciones mensuales corresponden únicamente al 2% de la audiencia, y para premiar ese compromiso las plataformas trabajan en accesos superpremium. «Cualquier comunidad humana necesita sus figuras de autoridad, personas de gran carisma que se convierten en referentes, esa jerarquía es inherente a la condición humana desde el origen de los tiempos»

Hace ya más de 10 años que el sociólogo empezó a fijarse en los fans como objetos de estudio. Fue después de escribir un libro sobre cultura contemporánea. «El fenómeno fan es fundamental y apasionante, aunque el mundo académico lo menosprecie», asegura. De aquel descubrimiento nació un paper que analizaba la evolución conceptual y la génesis histórica de un movimiento social que hoy se convierte, de forma renovada, en ob-

ralaindustriadel entretenimiento. Ya había fans en tiempos de Hércules, peronofue hasta el desarrollo del star system de Hollywood en los años 20 cuandoseconvirtieron en un agente eco-

nómico esencial. «Cuando el cine emergió como arte de masas se dieron cuenta de que en cualquier películateníaque

haber una serie de actores con un carisma especial, esa especie de componente mágico que llevaba a la gente a las salas. A partir del nacimiento de la televisión la fama se democratizó y el famoso se hizo de carne y hueso, e internet lo ha traído todavía más a tierra pero el efecto es siempre el mismo», analiza. El fenómeno superfan nace, para él, de la comunidad que crean las redes sociales. «El friki era un personaje muy solitario y fuera de lo común, pero cuando los frikis empiezan a organizarse en grupos con un interés común crean pequeñas sociedades globales con los mismos valores. Vivimos en una sociedad hiperindividualista y la necesidad de tribu es inherente al ser

«Los fans estamos hoy en una posición única: nunca hemos tenido tanto acceso a los famosos, a sus actividades, a sus opiniones, a su día a día, pero tampoco hemos tenido jamás tanto acceso a otros fans», coincide por email Kat McKenna, experta en márketing británica y superfan declarada de Taylor Swift. «Ese microcosmos que habita en nuestro teléfono ha creado a un seguidor tremendamente comprometido. Los fans hemos adoptado el papel de los medios y ejercemos una influencia sobre los artistas a los que admiramos».

En su libro Look what you made me do. Qué significa ser fan en la era de Taylor Swift, recién publicado en España por Urano World, McKenna apela a un sentimiento «maternal» y a una experiencia «casi divina» que deriva en una conexión tan «real» que en ocasiones

jeto de deseo pa-En grande y a la derecha abajo, Joan Colet posa con su ídolo Bruce Springsteen. Arriba, Andrea Calvo posa junto a un mural de Rosalía. ARABA PRESS

En medio, Rubén Valle espera para el concierto de Aitana en Sevilla. GOGO LOBATO

# PRIMER PLANO

LA ECONOMÍA DEL ENTRETENIMIENTO



puede incluso derivar en obsesiva. Y Taylor Swift es experta en exprimir ese enganche: compone pensando en distintas emociones que apelan directamente a los instintos más profundos de quien escucha, también cultiva en el día a día la interacción personal con sus seguidores, les hace sentir especiales. «El fan puede confundir la cercanía de su ídolo en redes sociales con una relación parasocial, no en vano vivimos en la generación del siempre más», asegura la británica.

«El fenómeno superfan ha existido siempre, pero el contexto lo ha dotado de un nuevo sentido. Cada día se publican 100.000 canciones nuevas en las plataformas de *streaming*, y en ese entorno los artistas que logran llegar al público consiguen no sólo seguidores que gastan más dinero en discos o en *merchandising*, sino también evangelizadores tan movilizados que harán de forma espontánea la mejor campaña para su artista», explica Manuel López, CEO de Sympathy for the Lawyer, un despacho de abogados especializado en industria musical.

Sea porque la tecnología ha potenciado el compromiso, sea porque tenemos mejores herramientas para medirlo, los datos que arroja López dejan poco lugar a dudas: el futuro de la música pasa ineludiblemente por atender a los superfans. El 2% de la

audiencia genera el 20% de las reproducciones en plataformas; casi una cuarta parte de los amantes de la música se considera superfan de al menos un artista, el 30% si nos fijamos en los adolescentes; casi el 20% de la audiencia de un artista se puede considerar superfan, y ese 20% genera el 80% de los ingresos del artista porque gasta entre un 70 y un 100% más que un fan normal en *merchandising*, música en formato físico o entradas VIP.

«El superfan lo que quiere es, básicamente, que le den más cosas, y está dispuesto a pagar por ellas», afirma el abogado, que avanza que las principales plataformas de *streaming* están ya trabajando en modelos de sus-

cripción superpremium que ofrezcan contenido exclusivo para los seguidores especialmente comprometidos: «Hay gente dispuesta a pagar el doble de cuota para escuchar algo que los demás no puedan escuchar». Desde Spotify España declinan comentar las posibles estrategias con este periódico por «falta de información».

López va más allá y apunta directamente al ídolo como clave de bóveda: «Todo pasa por la capacidad del artista y su equipo para poder conectar con ese público y sacar ese potencial». Si todos hemos comprobado hace un par de semanas cómo Taylor Swift es posiblemente la mayor experta mundial en cultivar el fenómeno superfan, Rosalía no se queda corta. Andrea Calvo la descubrió antes del bum, cuando cantaba flamenco, y cayó rendida a sus pies. En 2018, jun-

to a su amigo Sergio Sánchez fundó @rosaliavtspain, la primera página de fans de Rosalía que hoy cuenta con 130.000 seguidores en Instagram.

«Desde el principio ella comparte nuestras publicaciones, nos contesta, su entorno nos sigue y su equipo siempre está atento a nosotros. Tenemos un grupo en el que nos van informando de todas las novedades e incluso nos invitaron a un ensayo privado, un mes antes de la gira 2022. Una pasada», cuenta mientras posa ante un mural de su ídola.

Probemos nuestra tesis económica con ella, una universitaria capaz de ahorrar 1.000 euros para perseguir a su cantante favorita hasta su fin de gira en Suiza: «Fue una locura».

−¿Pagarías más por acceder a contenido exclusivo de Rosalía?

-Vaya pregunta. De cabeza.

# **OPINIÓN**

LA SESIÓN de apertura anteayer del Parlamento catalán ha sido la mejor prueba de cómo la política de Sánchez de impunidad por votos, concretada en la Ley de Amnistía publicada ayer, ha llevado la paz a las instituciones. Reina la convivencia entre los representantes de los partidos votados por los ciudadanos. Tanto en la campaña catalana como antes en la gallega y en la vasca, y después en la de las europeas, el Gobierno ha dicho una y otra vez -y otra, y otraque «al fin se devuelve a la política lo que nunca debió salir de la política». O sea, la aplicación del artículo 155 a los que se salieron de la política y dieron el golpe de Estado de 2017. Sí, cuando Sánchez votó el 155 y dijo que traería a Puigdemont poco menos que a rastras para ser juzgado por el «indudable» delito de rebelión.

Pero eso era en la penúltima legislatura, cuando los *negreira* que conseguían para Sán-



### ¡Pues menos mal que reina la convivencia en Cataluña!

chez la mayoría que los españoles le negaban en las urnas eran el partido de la ETA y ERC, a los que regaló siete millones de indultos. En esta, la tozudez de los votantes, que no lo tragan, le hizo depender de Puigdemont, al que ha amnistiado con una ley incompatible con la Constitución, aunque quizá no se aplique, por

contrahecha de tan rehecha, según incorporaba impunidades a la carta: malversación, Putin, terrorismo, los Pujol y lo que hiciera falta. Todo, por la convivencia en Cataluña, asegurada por la relativa victoria electoral del PSC.

Junts y ERC volvieron el lunes al golpe de Estado, como ya habían anunciado, y admitieron el voto telemático de Puigdemont y de Puig, contra la sentencia recentísima del Tribunal Constitucional que obliga al voto presencial, salvo embarazo o enfermedad. Y delante de Forcadell, que fue a la cárcel por respaldar las leyes de desconexión de septiembre de 2017, el indultado Rull, acreditando su arrepentimiento, dijo que seguirá el mismo camino y que el papel de Illa será el habitual: mamporrero del separatismo, de la guerra al español y contra los catalanes no separatistas. O sea, un homenaje a la convivencia, prueba del acierto de la política pacificadora de Sánchez.

Illa, ese cobrador del frac que siempre acaba pagando, ha respondido con vigor al alarde golpista del Parlamento catalán. Dice que pelillos a la mar, que con la Ley de Amnistía se ha abierto una nueva era. ¡Y a mí que me suena a antigua!

LA ESCENA política española alumbra pocos consensos, pero el diagnóstico respecto al hundimiento de Sumar es unánime: sus votantes se han ido al PSOE. Esto tiene dos posibles explicaciones: bien los votantes del *espacioalaizquierdadelPSOE* (Sumar y antes Podemos) se han convertido, casi de la noche a la mañana, en socioliberales y entusiastas constitucionalistas, o bien es el PSOE el que ha

El PSOE se queda sin extremos

**EL PRIMER** 

**CRUCE** 

**DAVID** 

experimentado un proceso de conversión. O los votantes de Sumar han sufrido una mutación ideológica o el PSOE ha mutado en un partido atractivo para un colectivo que reniega del régimen del 78 y cuyo proyecto de país consiste en



### ¿De qué me suena a mí esa cara?

TENÍA que ser Josep Rull. Mi personaje favorito del procés. El hombre que se permitió una última astracanada antes de que todos conocieran su derrota. En rigor, aquella fue la última escena de la obra del procés. Un prodigio dramático en el que consiguió condensar el espíritu de un tiempo. Nunca dejará de provocarme curiosidad la razón por la que puso a circular una mentira con una esperanza de vida tan corta. El 155 acababa de entrar en vigor, todo el Gobierno de la Generalitat había sido destituido. Carles Puigdemont, su president, había huido, pero eso los españoles no lo sabían todavía. Rull acudió a su despacho en la Consejería de Territorio, se sentó en la silla y se hizo retratar haciendo como que trabajaba, mirando a la pantalla apagada de un ordenador. Es una fotografía extraordinaria. Puede que me engañen los afectos, pero siempre me ha parecido verle en la cara un rictus de guasa pugnando por manifestarse. Enseguida subió un agente a informarle de que, si persistía en su actitud, podría incurrir en una usurpación de funciones. Se fue sin generar conflicto. Hasta aquí llegó la temida doble legitimidad que

decían que se instalaría en Cataluña cuando el Gobierno se atreviera a intervenir la autonomía. El experimento de Rajoy había sido un éxito. Se podía destituir a todo un Gobierno de la Generalitat sin que el ciclo de los astros sufriera alteración visible.

Lo normal es que ese fuera el último instante de gloria de Rull. Lo que debería haber venido después es una penosa batalla judicial, el cumplimiento de la pena y una feliz reinserción alejado de la política. Ahora Rull es presidente del Parlament de Cataluña, después de que Sánchez lo indultara para comprar los votos de ERC en el Congreso. Su acceso a la dignidad del cargo exigió además un acto de desobediencia de la Cámara al Tribunal Constitucional. El primer desacato desde que el procés terminó y sólo unas horas antes de que el BOE publicara la Ley de Amnistía. Puede que esto exija que próximamente se publique una secuela de la carta de impunidad.

La legislatura de la concordia en Cataluña se ha estrenado con la rehabilitación con honores de Josep Rull. Es una elección de deslumbrante simbolismo y nefastas consecuencias prácticas. La gran pregunta es por qué antes de su fracaso, el PSC decidió anudarle un cordón sanitario al PP catalán. En realidad será un cordón para atarse al mástil e impedirse ceder a cualquier tentación constitucionalista. La única lógica de la decisión es poética. Porque, además del regreso de Rull, supone el retorno a la gran constante histórica de la política catalana, que es el timo de Esquerra.

Pasarán 1.000 años y nunca faltarán españoles —más socialistas, pero también algún *popular*— dispuestos a dejarse engañar por Esquerra, que es quien realmente ha decantado la suerte. Las caras de estupefacción de los socialistas de este lunes resultan familiares, tanto como el rictus guasón de Rull.

### **RICARDO**



acordonar a la derecha estatal, caminar junto al nacionalismo hacia una república plurinacional y resituar a España en el mapa geopolítico. Dada la improbabilidad de la reconversión exprés, esta segunda tesis parece más verosímil. Pero nadie parece inquietarse por el hecho de que el PSOE se haya transformado en la opción preferente de los que fueron votantes de partidos que el propio PSOE consideraba antisistema; no en balde, Podemos nació para acabar con el PSOE, «partido de la casta y la cal viva».

No ocurre lo mismo en la otra orilla. Tras las elecciones europeas, los extremos del bloque de derechas no sólo crecen en votos, sino que se multiplican: Vox alcanza los seis diputados y Se Acabó La Fiesta irrumpe con dos. Estos resultados demuestran que los votantes más radicales de la no-izquierda no se sienten representados por el proyecto del Partido Popular. De hecho, el único voto que logra absorber el PP (sobre esto también hay consenso) es el de Ciudadanos, un partido de centro liberal cuya labor en Europa es transversalmente apreciada. Sin embargo, el estribillo que repiten el Gobierno y los medios oficialistas es que el PP es indistinguible de los partidos de extrema derecha. Pero si fuera cierto que el PP hubiera asumido los postulados de sus extremos, ¿no habría asumido también a sus votantes?

La realidad es que es el PSOE el que ha absorbido el voto de sus extremos—nacionalistas incluidos—mientras que a la derecha del PP hay crecimiento y nuevos partidos. Y es el PSOE el partido que debería plantearse por qué, bajo el mando de Pedro Sánchez, resulta una opción atractiva para quienes hasta ayer votaban a formaciones que reniegan de la Constitución del 78 e incluso de los principios más elementales de la democracia liberal.



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO:

ADJUNTO AL DIRECTOR:

Roberto Benito, Juan Fornieles, María Gonzále: Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta

SUBDIRECTORES:



EDITORA: Unidad Editorial General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de co 91 443 50 00

ADMINISTRADORES:

DIRECTOR DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

# Con la Ley de Amnistía en vigor, es la hora de los jueces

UN PRINCIPIO esencial de las democracias consiste en que el poder legislativo aprueba las leyes y el judicial las aplica. Por eso, tras la entrada en vigor ayer de la Ley de Amnistía, es la hora de los jueces. Son ellos quienes deberán determinar, a partir de estrictos criterios jurídicos, el encaje de la norma en cada caso concreto, y el Gobierno debe dejarlos trabajar con respeto y sin intromisiones

La ley más divisiva, impulsada por Pedro Sánchez para garantizar su investidura y redactada por sus beneficiarios, escapa ahora al control del Ejecutivo. El instructor del procés, Pablo Llarena, dio ayer un primer paso pidiendo a las partes que se pronuncien en cinco días y comunicó a la Policía que la orden de detención contra Carles Puigdemont sigue vigente.

Lejos de evitar injerencias, el Gobierno insiste en su campaña de presión. En una nueva mues tra de servilismo, el fiscal general del Estado pretende imponer a los fiscales del 1-O que se desdigan del dictamen en el que concluyen, sin necesidad de

acudir a la UE ni al Constitucional, que la ley es inaplicable al delito de malversación agravada, que es el que puede reactivar la euroorden contra el ex president bajo amenaza de acabar en prisión por más de seis años.

Para salvar el derecho europeo, la amnistía declara excluidos de su aplicación los casos en los que haya existido «enriquecimiento personal» o «beneficio patrimonial». Ocurre que los jueces que tendrán que decidir si aplican la amnistía a Puigdemont -el instructor, Pablo

Llarena, y el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, al frente de su tribunal- ya se han pronunciado acerca de si concurre o no ese lucro individual en el 1-O. Lo hicieron en enero y febrero de 2023 con idéntica y diáfana conclusión: «Se dispone de los bienes públicos como propios y se apartan de su destino para la obtención de un beneficio particular». Parece claro. Redactar leyes bajo demanda y a trompicones puede llevar a veces a cometer torpezas, pero esto no es culpa de los tribunales de Justicia.

El intento de Álvaro García Ortiz es el de un fiscal general desprovisto de toda autoridad moral. A las puertas de su imputación por la filtración de datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso -mañana mismo declara la fiscal que recibió la orden de difundirlos-

### Álvaro García Ortiz fuerza un nuevo choque en la Fiscalía al intentar imponer a los fiscales del 1-0 el criterio del Gobierno

García Ortiz fuerza otro grave choque en el seno de una Fiscalía que no le respeta. Urgido por las exigencias de Puigdemont -que después del pacto con ERC para entregar a Junts la presidencia del Parlament se ha hecho con la llave de la gobernabilidad de Cataluña cuando ya tenía la de España-, para Sánchez los jueces y los fiscales autónomos son incómodos obstáculos Pero en una democracia el poder ejecutivo no lo puede todo: el último dique de contención frente a su arbitrariedad es la Justicia.

### LA MIRADA



### Hernández de Cos lega un Banco de España prestigiado e independiente

EL FIN del mandato de Pablo Hernández de Cos como gobernador del Banco de España cierra una etapa en el órgano supervisor que debería tener continuidad en cuanto a la autonomía, el rigor y la transparencia con que se ha conducido la institución en los últimos seis años. A pesar de impactos tan severos como el Covid o la inflación, y en un

por la colonización partidista que impulsa el Gobierno de Sánchez, la entidad que vela por el sistema bancario español ha logrado, en cambio, recuperar su prestigio e independencia bajo el mandato de su gobernador saliente.

Hernández de Cos ha sido siempre claro al comunicar el sentido de sus decisiones, y se ha mostrado firme con el Gobierno o con las entidades que lo han requerido sin perder nunca las formas. En su despedida, ha pedido «ambición y grandes acuerdos políticos» y ha avisado de que «seguimos inmersos en una era de incertidumbre y transforma

ciones», en la que España y el conjunto de Europa pueden quedarse atrás. Un análisis certero que anticipa los retos a los que se enfrentará su sucesor, a quien el Gobierno aún no ha designado. Lo deseable sería, como marca la tradición no escrita, que se eligiera junto al PP un nuevo perfil profesional y de consenso. De momento, el Banco de España queda en una situación de interinidad que altera su funcionamiento y hace que España pierda provisionalmente su voto en el Banco Central Europeo (BCE).

### **VOX POPULI**



CARLOS MAZÓN

### Libertad para elegir la lengua en las aulas

♠ El PP y Vox han pactado en la Comunidad Valenciana, que preside, un cambio normativo que permitirá al alumnado elegir entre castellano o valenciano para los exámenes en todas las etapas. La Ley de Libertad Educativa busca desmontar el modelo monolingüe del anterior Gobierno autonómico



MARCO SANSAVINI

### Iberia pone el foco sobre América Latina

♠ Coincidiendo con la temporada estival, Iberia –que preside– prioriza las conexiones con América Latina. Programa hasta 328 vuelos semanales, superando todos los récords anteriores, lo que supone una oferta de más de 3,1 millones de asientos en seis meses a 18 destinos en 16 países latinoamericanos.



ÁNGELA GIMENO

### Se impone en la final de 'MasterChef'

▲ La concursante de MasterChef12 se ha alzado con la victoria en la final del popular concurso de TVE, que ha registrado una audiencia menor que en otras ediciones. Además de mostrar su competitividad, la publicista valenciana ha sobresalido a lo largo de todas las pruebas del talent show.



**HUNTER BIDEN** 

### Culpable por posesión ilegal de un arma

 

 ➡ El hijo de Joe Biden,

 presidente de EEUU, ha sido declarado culpable por compra y posesión ilegal de armas. Los tres cargos federales por los que ha sido condenado por el jurado, después de tres horas de deliberación, conllevan una pena máxima de 10 años de prisión.



ARDEM PATAPOUTIAN

### Del Líbano a ser Nobel de Medicina

♠ El biólogo y neurocientífico de origen libanés, reconocido con el Nobel de Medicina por sus descubrimientos de los receptores con los que se perciben la temperatura y el dolor, llegó a EEUU como refugiado en 1986. Nieto de huérfanos del genocidio armenio, se ha convertido en un científico de referencia mundial



**JORDAN DÍAZ** 

### Se consagra con un oro en los Europeos

▲ La gran promesa del atletismo español no pudo debutar de mejor manera con la selección. A los 23 años se colgó la medalla de oro tras realizar un extraordinario salto de 18,18 metros, récord de España y mejor marca de la competición. Superó al portugués Pichardo, campeón olímpico en Tokio.

contexto de gran deterioro institucional causado

# Los fiscales del 1-0 rechazarán amnistiar a Carles Puigdemont

• Se reúnen con García Ortiz y mantienen que la malversación no puede ser borrada • El juez Llarena comunica que la orden de detención contra el líder de Junts sigue «activa» y «vigente»

### ÁNGELA MARTIALAY MADRID

La entrada en vigor de la Ley de Amnistía ha provocado las primeras tensiones en el seno de la Fiscalía tan sólo horas después de ser publicada en el BOE, ayer mismo. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se reunió poco después con los fiscales del *procés* y les avanzó que su postura es favorable a amnistiar la malversación a los líderes del 1-0.

Este choque de trenes entre los

cuatro fiscales de Sala que han asumido la causa desde el año 2017 - Consuelo Madrigal, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Javier Zaragoza, pesos pesados de la carrera fiscal-yel fiscal general del Estado acabará previsiblemente con una orden por escrito de García Ortiz y un pronunciamiento de la Junta de Fiscales de Sala, máximo órgano doctrinal de la carrera fiscal, informan fuentes fiscales a EL MUNDO. Los fiscales se niegan a firmar un informe a favor de borrar la malversación de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras y consideran que cualquier orden que se les dé en este sentido el fiscal general será «improcedente» y «contraria a Derecho».

En la reunión, García Ortiz, que todavía no ha dado una instrucción sobre el asunto, pero sí ha anticipado su criterio, señaló que no estaba de acuerdo con que el desvío de fondos públicos quedara fuera de la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía, comunicando que no compartía la tesis jurídica defendida por los fiscales de Sala.

Días atrás, los fiscales le hicieron llegar un extenso informe donde señalaron que el artículo 4 de la Directiva 2017/1371 de 5 de julio de 2017 impide la posibilidad de amnistiar los deli-

tos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea y que, a su vez, la Ley de excluye esta posibilidad concreta. Además, defendieron que la malversación del desafío independentista catalán supuso un enriquecimiento personal y «bene-

ficio patrimonial» para los líderes del 1-O, como Oriol Junqueras o el prófugo Carles Puigdemont. También sostuvieron que no procedía alzar la orden de busca y captura que pesa contra el líder de Junts.

En la cita que se produjo ayer en Fortuny, a la que asistieron los fiscales del *procés* Zaragoza y Moreno y la teniente fiscal del Alto Tribunal, Ángeles Sánchez Conde, el fiscal general calificó de demasiado



EL INSTRUCTOR DEL 'PROCÉS'. El magistrado Pablo Llarena mantiene viva la causa contra Carles Puigdemont por el 1-0. EUROPA PRESS



EL JUEZ DE 'TSUNAMI'. El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, instruye la causa por los graves disturbios de 2019. J. BARBANCHO

genérico el texto que días atrás le fue entregado. Ante la evidencia de posturas dispares, las distintas fuentes consultadas explican que García Ortiz adelantó a los fiscales que les dará próximamente una orden contraria a la emisión de su informe al Alto Tribunal. En la reunión incluso se abordó la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala.

El motivo es que es altamente probable que los fiscales del 1-0 soliciten al fiscal general que les dé la orden por escrito –en virtud del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal–, lo que obligará a convocar de nuevo a la dicha Junta, considerada el *generalato* de la Fiscalía. Dicho artículo recoge que

«el fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal jefe».

El choque por la amnistía llega en un momento en el que el fiscal general sufre una crisis de autoridad provocada por los distintos escándalos protagonizados en los últimos meses. A su vez, esta debilidad también viene provocado por la posibilidad de que se convierta en el primer fiscal general del Estado imputado de España por la filtración de datos del novio de Ayuso.

Por su parte, el instructor del *procés*, Pablo Llarena, y la Sala de lo Penal, que preside Manuel Marchena, dieron ayer cinco días de plazo a las partes para que se pronuncien sobre la aplicación de la amnistía. También lo hizo la instructora del *caso Tsunami Democratic*, Susana Polo, quien mantiene investigado a Puigdemont por terrorismo. Polo amplió el plazo a diez días.

En el caso de Llarena, el que afecta de lleno a líder de Junts, el instructor pidió a las partes que informen «sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma a los distintos hechos que se atribuyen a los

encausados (...) prestando una particular referencia a si los hechos se entienden comprendidos en las previsiones del artículo 1 de la Ley para los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos, así como si pueden considerarse ex-



Carles
Puigdemont,
en un acto de
la campaña
en Colliure
(Francia).
DAVID BORRAT
/ EFE

cluidos del ámbito de aplicación de la Ley por la específica previsión del legislador recogida en su artículo 2.e"». Además, Llarena comunicó a los

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que «continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención» contra Puigdemont «por lo que deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas».

Tal y como informó este periódico, fuentes del Supremo coinciden con los fiscales de Sala en que la malversación del 1-O no es amnistiable a la vista de cómo ha quedado redactada en su versión final la Ley. De hecho, no en vano los fiscales del 1-O aluden en su informe a las resoluciones dictadas el año pasado por el propio Lla-

rena y la Sala de lo Penal (a raíz de la rebaja de este delito de corrupción en el Código Penal), donde recogieron que «el tipo penal de la malversación no requiere el enriquecimiento del autor sino, en todo caso, la disminución ilícita de los caudales públicos».

El juez de la Audiencia Manuel García-Castellón, instructor de la causa principal de Tsunami, también dio ayer diez días a las partes para que se pronuncien «sobre su aplicabilidad o inaplicabilidad» de la norma.

En paralelo, comenzaron a llegar a los distintos tribunales – Supremo, Audiencia Nacional y juzgados ordinarios – solicitudes de los investigados pidiendo que se les archive sus causas. Entre quienes piden ya aplicar la aministía están Junqueras y Turull, hombres fuertes de ERC y Junts. Sólo en Cataluña hay unos 300 procedimientos judiciales abiertos por el desafío independentista.



# El Tribunal de Cuentas identifica ocho ataques al derecho de la UE

Activa la vía para que Bruselas le permita recuperar hasta 5,3 millones del 'procés'

### CARLOS SEGOVIA MADRID

El Tribunal de Cuentas identifica ocho ataques al derecho de la Unión Europea en la Ley de Amnistía y activa la vía para que Bruselas le permite recuperar hasta 5,3 millones malversados por los dirigentes del *procés*.

Así se desprende de la providencia a la que ha tenido acceso EL MUNDO dictada por la consejera Elena Hernáez en la que anuncia a las partes su intención de presentar la primera cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE. En ella denuncia que la Ley de Amnistía puede vulnerar la normativa europea de protección de dinero público y da varias pistas de cómo el Tribunal de Justicia de la UE puede frenar el perdón a los malversadores citando hasta en diez ocasiones artículos de la norma española que «no son compatibles con el Tra-



LA JUEZ CONTABLE.
Elena Hernáez es la consejera
del Tribunal de Cuentas
encargada del procedimiento
contra 35 independentistas por la
malversación del 'procés'. A.HEREDIA

tado de Funcionamiento de la UE».

El primer motivo que da es que los artículos clave de la ley impulsada por el Gobierno «no son compatibles» con el derecho europeo, ya que éste defiende «la protección de la malversación en sentido amplio, con independencia del origen o destino de los fondos defraudados». Por tanto, cree que vulnera «el principio de cooperación leal que regula la distribución de competencias entre la UE y los Estados Miembros» y que obliga a proteger en España los fondos públicos.

También alerta del derecho europeo «al proceso equitativo y a la tutela judicial efectiva», violentados porque la amnistía concede a la Generalitat de Cataluña el derecho exclusivo sobre el dinero malversado con autoridad, como está haciendo ya, para renunciar a su recuperación. Priva así de ese derecho al resto de las partes, particularmente a la Sociedad Civil Catalana que ejerce como acusación ante la pasividad en estos años de la Abogacía del Estado. «El legislador nacional no ha tenido en cuenta las alegaciones que pudieran realizar las partes que hubieran ejercido la acción en el procedimiento contable [el que ella dirige en el Tribunal]».

Se rompen también, sostiene, «los principios europeos de igualdad y no discriminación» al distinguir el Gobierno en la malversación si ésta se produce para enriquecimiento propio o no. En el Tribunal de Cuentas ésta se produce «en cuanto se genera un perjuicio al patrimonio público, porque éste no se ha destinado al fin legalmente previsto, con independencia de cuál fuera el destino ilegal dado a ese patrimonio público».

El principio de seguridad jurídica resulta atacado, según la providencia, porque la ley amnistía a los independentistas «empleando expresiones confusas» sin identificar a responsables ni un ámbito temporal preciso.

Posteriormente enumera cuatro posibles atentados contra «el principio del Estado de derecho» al restringir la nueva ley la labor del Tribunal de Cuentas como defensor del dinero europeo. El primero, que intenta limitar el derecho a plantear una cuestión prejudicial. El segundo, que se fuerza al Tribunal a retirar sus peticiones de fianza a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y hasta 35 independentistas encausados «de una manera imperativa y unidireccional, sin que las partes del proceso contable pudieran realizar alegaciones, pudiendo resultar así vulnerado uno de los aspectos sustanciales de su derecho a un proceso equitativo y sin que tampoco el juez contable [ella] pudiera adoptar ningún tipo de decisión».

Como tercer punto de este apartado se queja de «la premura injustificada» con la que la ley ordena al Tribunal de Cuentas a renunciar al citado procedimiento.

Finalmente, cuestiona la legalidad en la UE del artículo 13.3 de la Ley de Amnistía que fuerza a la juez del Tribunal de Cuentas a absolver «sin dejar ningún margen para ejercitar su función jurisdiccional de juez de lo contable, a su vez juez nacional y europeo».



Dolores Delgado. K. HUESCA / EFE

### El Supremo ve que el fiscal se extralimitó al nombrar a Delgado

# Nuevo varapalo del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La Sala de lo Contencioso-Administrativo anuló ayer el nombramiento como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Dolores Delgado con un mensaje al fiscal general: no era competente decidir en nombre de un órgano colegiado—el Consejo Fiscal—sobre el posible conflicto de

intereses entre la ex ministra y la

actividad profesional de su cón-

yuge, el ex juez Baltasar Garzón.

ÁNGELA MARTIALAY MADRID

El Alto Tribunal notificó ayer la sentencia donde por segunda vez anula un ascenso de Delgado a la máxima categoría de la Carrera Fiscal. Esta resolución encuentra su origen en el Pleno del Consejo Fiscal de junio de 2023, en el que la mayoría de los vocales sostuvieron que había un claro «conflicto de intereses» en Delgado y, por tanto, razones de «incompatibilidad» para el cargo. Alegaron que no era «en absoluto aventurado señalar que muchas de las denuncias que al amparo de lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática lleguen a la nueva Fiscalía que lleva ese mismo nombre estarán firmadas por la Fundación de Baltasar Garzón, FIGBAR».

El Supremo subraya ahora que «la especialización del despacho y de la fundación» de Garzón «coincide significativamente con la materia sobre la que versa la Fiscalía para la que ha sido nombrada Delgado». La Sala considera que hay «indicios» para pensar que Dolores «podía verse afectada» por la prohibición recogida en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal sobre las causas de incompatibilidad o prohibiciones a las que están sometidas los fiscales. Por ello, el Alto Tribunal impone la retroacción de las actuaciones para que el Consejo Fiscal, «sin demora», ejerza la competencia sobre Delgado.

# ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO

«MÍSTER 155». El ejecutor de la aplicación de este artículo de la Constitución en Cataluña ve con «impotencia» la entrada en vigor de la amnistía

# «La amnistía no borra el 155 porque no se puede borrar la historia»

Durante los 200 días de intervención de Cataluña, Roberto Bermúdez de Castro fue «Míster 155». El entonces secretario de Estado para las Administraciones Territoriales fue el arquitecto y ejecutor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en dicha comunidad tras el proceso separatista que

consumó Carles Puigdemont poco antes de huir de España. La experiencia de Bermúdez de Castro «daría para un libro» lleno de verdades y anécdotas increíbles sobre

los presuntos héroes del procés: «Fueron los días más tensos que he vivido nunca, pero cuando llevábamos un par de semanas la tensión bajo sustancialmente. Estábamos sorprendidos: detrás de sus soflamas incendiarias no había nada». El día de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, que borra todos aquellos delitos, «Míster 155» rompe su silencio en esta entrevista con EL MUNDO.

Pregunta. La amnistía ya ha entrado en vigor. ¿Qué siente?

Respuesta. La verdad es que hoy son muchos los sentimientos: rabia, impotencia, indignación... Estoy fastidiado, por no decir otra palabra. No voy a ocultarlo. No todo vale. P. ¿De quién se ha acordado al ver la norma publicada en el BOE?

R. De muchos compañeros que, con gran generosidad y esfuerzo, trabajaron por defender nuestra Constitución y por defender la igualdad de todos los españoles. Me acuerdo del coronel Diego Pérez de los Cobos, de los policías y guardias civiles que prestaron servicio aquellos días tan duros, de los jueces y fiscales que trabajaron sin descanso,

de mis compañeros secretarios y subsecretarios, de Enric Millo [delegado del Gobierno en Cataluña], del presidente Rajoy, de Soraya [Sáenz de Santamaría]. Y, por supuesto, del discurso del Rey. Y de mucha más gente que se merece un mínimo reconocimiento.



MAS MADERA JUANMA

LAMET

P. ¿Le duele personalmente? ¿Ve la amnistía como una afrenta a quienes se fajaron por defender la Constitución? R. Más que personalmente, me duele como ciudadano de este país. La amnistía es una decisión política para conseguir un rédito político, nada más; la afrenta no viene de ahora, es-

to es la culminación de unas semanas en las que hemos tenido que escuchar explicaciones que a algunos, cuando las escuchen en unos años, les sonrojaran. tá por encima de la amnistía. Nada podrá borrar lo que ocurrió en Cataluña aquellos meses: las amenazas de Carme Forcadell a los jueces, la secretaria judicial saliendo por la ventana de la Consellería de Economía, o a los Jordis sobre el coche de la Guardia Civil... Van a tapar y borrar los delitos de unos elementos subversivos, pero no podrán parar al Estado.

P. ¿Cree que lo van a volver a hacer?
R. No me cabe duda de que si siguen los mismos líderes, lo volverán a hacer. No hace falta que lo diga yo, ya lo dicen ellos día tras día. Que sea presidente del Parlament el señor Rull es toda una declara-

«Verlo por Las Ramblas será la foto de la infamia y la indignidad»

### **RULL**

«Le dije: 'Deja de hacer el ridículo y vete'. Y se fue por la puerta de servicio»

PUIGDEMONT

puerta de servicio» de A

TONI GALÁ

«SIENTO RABIA E INDIGNACIÓN, ESTOY FASTIDIADO». «Con el 155 se hicieron muchas cosas en Cataluña, más de lo que han hecho los sucesivos gobiernos catalanes. Nuestro único objetivo, además de recuperar la legalidad, fue que ningún servicio de la Generalitat se viera afectado. Ahora siento rabia, impotencia e indignación con la amnistía», asegura Roberto Bermúdez de Castro.

P. ¿La amnistía borra el 155?
R. El presidente del Gobierno puede llevar a cabo muchas tropelías, pero borrar la historia, las hemerotecas, sus declaraciones y su posición parlamentaria de aquellos días... me temo que no. La amnistía no podrá borrar el 155, que es-

ción de intenciones. Aún recuerdo que el primer día de aplicación del 155 se presentó en el despacho y se hizo una foto. Le pedimos que se fuera a casa, porque estaba cesado. «Deja de hacer el ridículo y vete», le dije. Rull lo hizo: se fue por la puerta de servicio...

### SÁNCHEZ

«Con la Ley de Amnistía no es suficiente para contentar a Junts» P.¿Habrá motivos para volver a aplicar el artículo 155?

R. Ahora el Estado es más débil, con todas las reformas penales de Sánchez, pero si Puigdemont, Rull, Turull y compañía rebasan los límites, no habrá otra forma. Si se vuelven a repetir los mismos delitos, el Estado se podrá seguir defendiendo, pero Sánchez accederá a lo que sea para mantenerse en Moncloa.

P.La Ley de Amnistía se fundamenta «en la consecución de un interés superior: la convivencia democrática». ¿Es así o es el «pago» por los siete votos de Junts?

R. Supongo que desobedecer al Tribunal Constitucional, como hicieron Junts y ERC el pasado lunes en el Parlament, es algo muy normal en cualquier «convivencia democrática»... Si fuera por un supuesto «interés superior» o por «la convivencia democrática», la habrían aprobado en la anterior legislatura o la habrían llevado en el programa electoral, ¿no cree? El precio de esos siete votos no es sólo es esta ley, sino también lo que vendrá después. No tenga ninguna duda de que las peticiones no acabarán aquí, y las cesiones tampoco. Con la Ley de Amnistía no es suficiente para

contentar a Junts. P.¿Qué sentirá al ver a Puig-

demont por Las Ramblas? R. Será la foto de la infamia y la indignidad.

P. ¿Usted cree que la amnistía se aplicará en toda su extensión o que los jueces la van a paralizar en buena medida?

R. Pese a todos los ataques que están recibiendo por parte del Gobierno, yo creo firmemente en la integridad de los tribunales, en la independencia de los jueces y en su lucha por la igualdad y la libertad.

P. ¿Cómo recuerda el comportamiento de los líderes independentistas aquellos días? ¿Colaboraban? ¿Le pedían ayuda?

R. Aquellos primeros días dan para un libro. La gran mayoría colaboró y cumplió las ordenes que le dábamos de una manera eficiente. El primer día se les ofreció la dimisión a todos y cada uno de ellos... y nadie se fue. Pensábamos que nos iban a bloquear los servicios esenciales, pero no sucedió nada. Demostraron ser un grupo de manipuladores.

P. Van a quedar amnistiados políticos que convivieron pacíficamente con el 155. ¿No es paradójico? R. Todo lo relativo a la Ley

de Amnistía, más que paradójico, es surrealista. Aquellos días se recuperó la legalidad, los servicios sociales funcionaron a la perfección, se suprimieron decenas de

vicios sociales funcionaron a la perfección, se suprimieron decenas de embajadas ilegales... En una palabra, volvió la Constitución. Por mucho que Sánchez pretenda borrar todo aquello, no lo conseguirá.

# ERC pacta con el PSC su entrada en el Gobierno municipal de Barcelona

La militancia votará el acuerdo con Collboni mientras Illa reclama el apoyo republicano

### GERARD MELGAR BARCELONA

Era un secreto a voces, pero faltaba el cómo y sobre todo el cuándo. Esquerra Republicana anunció anoche un acuerdo con el PSC para incorporarse al Gobierno municipal de Barcelona que lidera el alcalde Jaume Collboni. Un pacto que deberá ser ratificado mañana por la militancia y que puede provocar que las negociaciones para la investidura del presidente de la Generalitat entren en una nueva dimensión.

Era sabido desde hace meses que la Federación de Barcelona de ERC y el grupo municipal en el Ayuntamiento eran partidarios de entrar en el Ejecutivo, una decisión que se había ido postergando por causas externas. La convocatoria anticipada de las elecciones autonómicas que el *president* Pere Aragonès hizo en marzo trastocó esos planes. Los resultados del 12-M, con Esquerra como gran derrotada al perder 13 escaños, pero a la vez en una posición estratégica para la formación de cualquier Gobierno también supusieron un nuevo retroceso.

Ahora, la dirección de ERC, en plenas negociaciones para la investidura y a punto de entrar en etapa de reconstrucción tras el fracaso electoral, se topa con un acuerdo con el PSC que puede condicionar ambos procesos. Tras perder la cuestión de confianza convocada a finales del pasado mes de marzo como única vía para poder aprobar automáticamente los presupuestos municipales, Collboni aseguró que había llegado el momento de «ampliar» su Gobierno, que desde que tomó la vara de



El líder del PSC, Salvador Illa, saluda al presidente del Govern en funciones, Pere Aragonès, en el Parlament. EFE

mando el pasado junio cuenta solo con 10 concejales de los 41 que forman la corporación de la capital catalana. ERC fue el único grupo que había apoyado las cuentas de Colboni e igualmente fue el único que le dio apoyo en esa cuestión de confianza.

La incorporación de ERC (cinco ediles) dotaría de más solidez al Ejecutivo liderado por el PSC, pero el Gabinete de Collboni estaría lejos aún de los 21 regidores necesarios para disponer de mayoría absoluta. Los puentes rotos con la ex alcaldesa Ada Colau, en cambio, hacen imposible ahora mismo que el PSC y Barcelona en Comú puedan reeditar la alianza de los dos anteriores mandatos.

El principio de acuerdo contempla que ERC gestione áreas como la de promoción económica, derechos sociales, turismo, juventud, lengua catalana, proyección de ciudad, mayores o calidad urbana.

Ayer, un día después de que el independentismo tomase el control de la Mesa del Parlament, Salvador Illa insistió en que la única fórmula viable para la investidura es «una mayoría progresista», es decir, la que formaría el PSC con ERC y Comuns Sumar. Para ello, el primer secretario de los socialistas catalanes manifestó su intención de «ahondar en la negociación» con estos dos partidos. «Quiero evitar una repetición electoral y seré generoso», ofreció quien fue jefe de la oposición en la anterior legislatura, en la que recordó que no practicó «el bloqueo» cuando podría haberlo hecho, como en las votaciones de los Presupuestos autonómicos.

### Junts baraja retrasar la vuelta de Puigdemont tras el aviso de Llarena

### VÍCTOR MONDELO BARCELONA

Cataluña se aboca de nuevo a ese juego de astucias que fue el *procés* y que el independentismo se niega a dar por acabado. Este lunes, tomó el control del Parlament, en una maniobra que incluyó los votos de los prófugos Puigdemont y Puig, en un acto de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC).

Y una vez conquistada la presidencia del Parlament Junts baraja retrasar el intento de investidura de Puigdemont, y por tanto la fecha de su vuelta, a la espera de comprobar cómo aplica la judicatura la Ley de Amnistía.

Que el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, haya declarado vigente la orden de detención contra el líder de Junts empuja a los neoconvergentes a ceder el paso a Salvador Illa y que sea el socialista el que se enfrente el próximo día 25 al pleno de investidura, a pesar de que la intención inicial de Puigdemont era someterse en primer lugar al juicio del Parlament.

Además, existe un mecanismo legal que permitiría suprimir la sesión de investidura. Se trata del denominado «acto equivalente» por el que el presidente del Parlament, Josep Rull, podría comunicar al Pleno que no ha dado con un candidato con opciones de ser investido. Ese acto equivaldría a una investidura fallida y se iniciaría un plazo de dos meses en el que se podrían intentar tantas investiduras como se desearan.

# Antes rota que muerta

### JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL

Tengo redactado este artículo desde hace un par de semanas como mínimo. Responde por ello a una convicción meditada y profunda, pero me resistía a publicarlo porque sé de algunos amigos con quienes he comentado su tesis, que no la comparten por considerarla extremosa y pesimista. Pero, tras lo que acaba de suceder en el Parlament de Cataluña, me reafirmo en su idea central y me decido a darlo a la luz. Y no porque esté sorprendido y escandalizado, pues, a fin de cuentas, ha pasado lo que tenía que pasar. Y que, en la misma línea, seguirá pasando.

Comienza con una cita. Es del libro *Ejemplaridad pública* (2009), pág. 136, del filósofo **Javier Gomá**: «La coexistencia en el mismo Estado de un racimo de comunidades minoritarias con un elemento identitario fuerte impide que se desarrolle un genuino sentimiento constitucional hacia la polis mayoritaria, la cual, contrapuesta así a esas comunidades orgánicas, queda reducida a una máquina estatal coactiva, tan inerme

como inhábil, para generar entre sus miembros un interés compartido por el bien común y un deseo de comprometerse por él, como por algo tan propio que merezca en determinados casos el sacrificio del beneficio particular». Dicho en corto y por derecho: hay en España varias comunidades autónomas en las que es minoritario el sentido de pertenencia a España como nación por faltarles *affectio societatis*. Así, en el País Vasco y Cataluña.

Es lógico que arraigasen en ellas movimientos y partidos separatistas, que fueron radicalizándose hasta derivar al terrorismo (País Vasco) y al golpe de Estado (Cataluña). Ambos intentos se saldaron con un fracaso pleno gracias al heroísmo de los ciudadanos que se inmolaron en defensa de sus ideas, a la acción decidida de la justicia y al esfuerzo continuo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero, como era previsible, estas derrotas no han menoscabado la voluntad de independencia de los separatistas, sino que la ha hecho más cauta. Y así, la vieja aspiración de separarse de España ha mutado al objetivo de sacar a España de Catalunya y el País Vasco. ¿Y cómo hacerlo? Se ha iniciado -lo repito una vez más-un nuevo «proceso» con tres etapas: 1. Exaltación de la plurinacionalidad: Catalunya, País Vasco, Navarra y Galicia son naciones; España, no lo es, sólo es un Estado, un

artilugio jurídico. 2. Las naciones «de verdad» habrán de vincularse bilateralmente al Estado, es decir, cada una de ellas por sí sola y de tú a tú con el Estado. 3. Lograda la bilateralidad, procederá una «mutación constitucional»: una reinterpretación «novedosa» de la Constitución a merced del Tribunal Constitucional, burlando así una reforma constitucional que dependa de la voluntad de todo el pueblo español, titular de la soberanía nacional.

Un Estado confederal así conformado atribuiría a las naciones confederadas un autogobierno pleno (con hacienda, justicia y orden público), mientras que su vinculación al Estado sería poco más que nominal y sujeta, primero, a la erosión y, por último, al desguace. Es un riesgo real porque existen muchas posibilidades de que buena parte de la izquierda española (PSOE incluido) haga suyo este proyecto por una razón que va más allá del simple cálculo para la preservación del poder, y que es su malquerencia a España como entidad histórica y como proyecto político, por considerar que no es más que un instrumento históricamente concebido al servicio de una oligarquía que «lleva siglos asentada sobre el Estado» y concibe que «su patria» es «su finca». El Pacto de San Sebastián en los años 30 y el «muro» del presidente Sánchez responden a idéntica motivación.

La consecuencia, si este nuevo «proceso» culmina, sería la desintegración de España, concebida ésta como una entidad de solidaridad primaria e inmediata conformada por la geografía (la península inevitable) y por la historia, en la que todos los españoles son iguales. ¿Cómo evitar este desenlace tan lesivo para la mayoría de los españoles? El desempeño y el tono actuales de la política española no invita al optimismo. La deriva populista del Partido Socialista y la inconsistencia y ausencia de carisma del Partido Popular no auguran nada bueno.

Respeto las serias razones que se oponen a un referéndum de autodeterminación, pero quizá, ante la amenaza letal que acecha hoy a España, haya llegado el momento de asumir el riesgo de una eventual secesión para cortar la actual gangrena, y preservar a España como ámbito de solidaridad para todas las comunidades que quieran seguir unidas. Se evitaría así que las comunidades que dicen querer irse prosigan su pertinaz tarea de demoler el Estado en perjuicio de todos. Hay que salvar el Estado y con él la nación, pensando en cuantos queremos seguir siendo españoles. Y si, para ello, alguna comunidad ha de irse, que se vaya en paz. Porque, en el peor de los casos: España, antes rota que muerta.

Juan-José López Burniol es abogado.

# El descontento en el PSOE andaluz se contagia a la ejecutiva de Espadas

Los críticos se organizan para que el secretario general dimita: «No se puede parar»

CHEMA RODRÍGUEZ SEVILLA La mancha de aceite del descontento se extiende por las entrañas del PSOE andaluz tras sufrir, este domingo, el cuarto varapalo electoral consecutivo en los comicios europeos y, sobre todo, tras la total ausencia de autocrítica del secretario general, Juan Espadas. El fiasco andaluz es, de hecho, una de las principales preocupaciones de la dirección federal y del propio Pedro Sánchez, que ha trasladado su inquietud a su entorno con Andalucía y con Madrid. Sin embargo, tanto la cúpula de Ferraz como el propio secretario general han sido indulgentes con el balance general de las elecciones y con su responsabilidad en las mismas.

En Andalucía, los grupos de WhatsApp de militantes socialistas llevan ya varios días ardiendo con mensajes que coinciden en la necesidad de un cambio y la intervención, el lunes, de Espadas para justificar los malos resultados dándoles la vuelta y presentándolos como más que aceptables no han contribuido a calmar los ánimos, sino todo lo contrario. «En Europa ya hay dimisiones y convocatoria de elecciones, es que aquí no se han enterado?», señalan, en una clara apela-

### Desacuerdo de varios dirigentes con el balance del 9-J de Espadas

ción a asumir responsabilidades en forma de dimisiones.

El malestar aumenta y las voces críticas se empiezan a oír, incluso, entre el equipo más cercano al propio Espadas, dentro de su ejecutiva, la que él nombró en el congreso regional de Torremolinos.

Según ha podido saber EL MUN-DO, y han confirmado varias fuentes, en la reunión de la ejecutiva regional del PSOE andaluz de este lunes fueron varios los miembros que se salieron del camino marcado por Espadas y mostraron desacuerdo con su balance de las europeas. Entre ellos, el portavoz adjunto en el Parlamento, Josele Aguilar, o el secretario co-



Las fuentes consultadas indica-

ron que tanto Aguilar como López se desmarcaron del guión escrito por el secretario general con un discurso «bastante crítico», mientras que

Jiménez reprochó a Espadas que utilizase el pasado para eludir la responsabilidad por la situación actual. Se refería así a las palabras del líder socialista que, solo unos minutos antes, dijo a los periodistas que en 2018, en las autonómicas de diciembre, el resultado fue peor, un 28% de votos, y él no le dijo a nadie (en alusión a Susana Díaz, su antecesora y ex presidenta de la Junta) que se fuera.

«Hubo debate», confirmaron fuentes de la propia ejecutiva, en una reunión que se alargó hasta pasadas las diez de la noche y en la que Espadas, además, advirtió contra las filtraciones de lo que se hablaba en el órgano de dirección del partido, al tiempo que reiteró lo que había manifestado poco antes, su intención de continuar en el cargo y de ser el candidato del PSOE a las elecciones autonómicas de 2026. Precisamente, las declaraciones de Espadas, en ese sentido y sin autocrítica, espolearon a los críticos y multiplicaron los mensajes públicos-sobre todo en redes socialespidiendo un cambio y, de forma más explícita, su dimisión como secretario general del socialismo andaluz.

A los mensajes de Luis Navarrete (ex presidente de la Diputación de Sevilla), Luis Ángel Hierro (ex candidato a las primarias), o Alfonso Muñoz (ex senador por Córdoba) se sumaron los del histórico socialista sevillano Carmelo Gómez, el onubense Ezequiel Romero, José Luis Ramos (ex alcalde de Jabugo) o el actual alcalde de Alcalá de los Gazules, en Cádiz, Javier Pizarro. En la lista de críticos declarados también están el ex alcalde de Torremolinos, José Ortiz, quien fuera candidato en Fuengirola, José García, o el alcalde de Fiñana (Almería), Rafael Montes.

El descontento, además, empieza a organizarse a modo de corriente o movimiento interno dentro del PSOE andaluz de una forma mucho más visible. Al frente se ha colocado el ex presidente del Parlamento autonómico y ex secretario del PSOE cordobés, Juan Pablo Durán, de los primeros en reclamar, este lunes, la renuncia de Espadas. Durán, precisamente, participó por la tarde en una reunión telemática con antiguos dirigentes y militantes del PSOE-A con el objetivo de coordinar actuaciones y diseñar una estrategia común con un fin muy concreto: promover el relevo de Juan Espadas al frente del partido.

De ese encuentro virtual salió el acuerdo de mantener una presión constante sobre Espadas, con un goteo incesante de manifestaciones públicas en su contra y a favor de la renovación en la cúpula de la formación. «Esto no se puede parar», dijo a este periódico el ex presidente del Parlamento, quien insistió en que «no vamos a cejar» hasta que la dirección federal toma una decisión en este sentido

ordinador del área institucional, Ignacio López, además del ex portavoz parlamentario Mario Jiménez.

> Parlament a un delincuente. El fiscal general el Estado confiesa haber perpetrado un delito de revelación de secretos al ordenar la difusión de datos de un particular, el novio de Ayuso, y no dimite.

En el camino, Pedro Sánchez ha perdido, ma non troppo, a su coligada Yolanda Díaz, víctima de su descalabro electoral. Se va, pero se queda en la parte más mollar de su alianza, que es la Vicepresidencia segunda

Tezanos no acertó ni una: nueve puntos de error entre el ganador y el segundo clasificado. Hizo nueve predicciones, equivocándose en todas. Eso solo lo mejoraría Charlie Brown: «Hoy he tomado 600 decisiones y todas estaban mal».

Sus portavoces del Gobierno han sido sancionadas por la Junta Electoral Central debido a su manía de confundir las ruedas de prensa de los Consejos de Ministros con la tribuna de un mitin socialista, violando el



Seguimos para bingo

Superada la celebración que no pudo ser, Pedro Sánchez vuelve a encontrarse con sus problemas en el mismo punto donde los había dejado: en su relación con el golpismo catalán, exactamente al día siguiente de las europeas. Esquerra Republicana y Junts acordaban en la Mesa de edad desobedecer al Tribunal Constitucional en su prohibición de que votaran los prófugos Carles Puigdemont y Lluís Puig. Illa no sabe cómo ha sido, pero ayer se eligió presidente del

# ESPA

la dirección del programa Ópera Jo-

ven'. El 25 de noviembre de 2019 es-

tren'o L'elisir d'amore, donde tuvo a susórdenes a más de 80 músicos. El pre-

supuesto -se adjudicó directamente a una empresa-se elevó a 133.361,03

euros, pero tuvo escasa presencia de

público y una pésima crítica en la prensa local. Sólo se representó una vez.

Tres años después se repitió la expe-

riencia con La paz perpetua, que sólo

le fue concedida y cumplió entre el 1

de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. Luego, regresó a sus fun-

ciones y hasta se le cambió la denominación de su puesto, pasándose a

denominarse jefe de la Oficina de

Artes Escénicas. Además, desde ha-

ce unas semanas, le acompaña como

colaborador directo un ex fontanero

de Moncloa, Luis María Carrero, que

había estado adscrito a la unidad de

mensajes dentro del área de Gabine-

te de Presidencia. Esta persona ocu-

pa el puesto de jefe de sección con un

han declarado durante estos años la

mayoría de empleados de la institu-

ción a los que se le pregunta. Ante la

presión mediática, la Diputación ha

confirmado que no tiene concedido

el teletrabajo porque está prohibido

en su reglamentación para los pues-

tos directivos. Además, como refleja

su declaración de bienes en el Portal

de Transparencia, se compró una vi-

vienda el año pasado en Elvas (Por-

tugal), a 21 kilómetros de Badajoz, por

un montante de 240.000 euros. Ya te-

nía otras en San Petersburgo (42.056,32

euros) y Madrid (29.773,43 euros) más

un garaje en la capital de España por

6.439,94 euros. También tiene accio-

nes en el BBVA por 68.469,31 euros y

un saldo medio de depósito en cuentas bancarias de 114.073,09 euros.

Aun así, y a pesar del sueldo que

recibe del organismo público, no ha

presentado la declaración de la ren-

ta en España al menos desde 2022.

Según los expertos fiscales con-

sultados por ELMUNDO, para no ser

considerado residente fiscal en Espa-

ña no basta con residir fuera más de

183 días al año: es imprescindible que

los principales ingresos no tengan su

origen en el país. No es el caso. «No

es de mi incumbencia», mantiene al

respecto Gallardo, quien dice que el

organismo cotiza «por este señor en

España a través de su IRPF», como el

resto de los mil trabajadores. «Falta-

ría más. Es ético, es legal, es un país

de la Unión Europea», sostiene el de-

legado del Gobierno, José Luis Quin-

tana. ¿Es ético? ¿Es legal? El proceso

«No lo vemos casi nunca por aquí»,

sueldo superior a los 55.000 euros.

recaudó 2.000 euros en taquilla. De forma paralela, David Sánchez pidió una excedencia laboral, que se

# San Pertersburgo, Badajoz y Elvas, la ruta polémica del otro Sánchez

El hermano del presidente encadena escándalos de lo laboral a lo tributario

### DAVID VIGARIO MÉRIDA

Desde su fichaje sorpresa hace siete años por la Diputación de Badajoz, la trayectoria de David Sánchez Pérez-Castejón como alto directivo en esta institución ha estado marcada por la polémica: falta de dedicación laboral, grandes despachos, óperas ruinosas, años de excedencia, cambio de residencia a Portugal, o el inhibirse en presentar la declaración de la

renta en España son algunos de los ejemplos. Éstos son los principales casos que ha ido desgranando EL MUNDO y que han terminado con la apertura de diligencias por los presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influenel presidente de la Di-



denuncia de Manos Limpias. Después de 10 años vacante, la Diputación de Badajoz sacaba a concurso por sorpresa el 19 de mayo de 2017 el puesto de coordinador de actividades de los Conservatorios de Música (hay dos) en el Área de Cultura. Además del currículum, los aspirantes debían de superar una entrevista personal con la delegada del área (alto cargo socialista). A la prueba se presentaron 11 aspirantes, 10 de ellos extremeños con experiencia laboral en esta comunidad. Junto a ellos, un hombre llamó la atención a los concursantes por su altura: medía 1,90 metros, pero nadie entonces lo identificó. Era un rostro desconocido. El 22 de junio, se publicó la resolución de la convocatoria que se había creado en menos de un mes: el ganador

era... David Sánchez Pérez-Castejón. El apellido no dejaba lugar a dudas, aunque él ha intentado siempre pasar inadvertido bajo el seudónimo artístico de David Azagra.

Sin relación alguna con Extremadura, y llegado directamente desde San Petersburgo (Rusia), donde residía al menos desde 2001. Allí colaboraba con Nacho Duato. Dio el salto a una tierra que nunca había pisado

porque la Diputación «ficha a los mejores y quiere funcionar desde la excelencia», se defendía entonces (4 de julio) Miguel Ángel Gallardo, presidente de este organismo y líder actual de los socialistas extremeños tras un reciente proceso de primarias (2 de marzo).

Las fechas del acceso directo desde Rusia a Badajoz del hermano



David Sánchez-ahoratiene 49 años y es soltero y sin hijos-no estudió en España nada relacionado con la mú-



Declaración de bienes publicada en el Portal de Transparencia.

sica. Lo que cursó fue Económicas y Empresariales de la Universidad de Comillas ICADE. En su currículum, se describía que sus estudios musicales superiores los había realizado en Rusia. Ya con su plaza en la Diputación, la institución lo primero que hizo fue construirle un despacho de más de 50 m², derribando para ello parte de la biblioteca para alumnos. Desde entonces se le ha cambiado otras dos veces de despacho. Su retribución, 66.158,64 euros brutos. En su responsabilidad también estaba

### EL JUEZ CEDE PARTE DEL 'CASO BEGOÑA'

RENUNCIA A VARIOS TESTIGOS. El juez Juan Carlos Peinado ha suspendido las declaraciones de varios cargos de 'Red.es' que pretendía interrogar este domingo después de ceder a la Fiscalía Europea parte de la investigación contra Begoña Gómez, en concreto la que afecta a fondos europeos recibidos por la UTE en la que participó una sociedad liderada por Juan Carlos Barrabés.

LA MUJER DE SÁNCHEZ, EL 5-J. Por el momento, según fuentes jurídicas, el juez mantiene para el próximo 5 de julio la declaración de Begoña Gómez, que está imputada en este caso por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado.

Pilar Alegría, que volvió a ser sancionada por idéntica razón. Ésta comparte además con Bego la insuficiente titulación: Bego llegó a dirigir una cátedra sin ser licenciada y la responsable mayor de las enseñanzas españolas es ministra de Educación siendo

artículo 153.1 de la LOREG: Isabel Rodríguez y

Armengol comparece por el caso de las mascarillas y acusa a los interpelantes de propagar bulos y expandir fango. La tercera

diplomada universitaria.

autoridad del Estado fue llamada a declarar en la comisión del Senado y aprovechó el viaje para pedir el voto contra el PP.

El sanchismo hizo una aportación notable en el final de la campaña: pulseritas con la leyenda Free Bego, que venía a demostrar una precipitación inculpatoria que aún no había mostrado el juez **Peinado**. ¿A qué viene la reivindicación Bego Libre, vamos a ver? La mujer del presidente no ha sido todavía detenida y no está, que sepamos, procesada.

Se trata, en todo caso, de una reclamación precautoria: por si acaso. Lo que quiere reivindicar, en realidad, es Bego impune.

Este fin de semana volvía a circular un vídeo que explica por sí solo la razón de que Pedro Sánchez tenga recluida en el silencio a su Begoña. La mudita de la Moncloa grabó hace algún tiempo en el que alentaba a educar gastronómicamente a la peña con una nueva prespectiva. Se trataba de elegir entre «mi restaurante lo que hace es educar en

comida sana a mis clientes [aquí se lió un poco] a través de productos ecológicos de proximidad, que es algo radicalmente diferente a decir: «Doy comidas»

judicial acaba de empezar.

La guinda la puso el Felón de La Moncloa en el mitin de cierre de campaña en Fuenlabrada, al que asistió enfundado en una camiseta que decía: Somos zurdas. ¿Un prodigio más del lenguaje inclusivo? Qué va. Era solo una falta de ortografía, una más. Debería decir: Somos zahúrdas.

# El plan que ya usó Rubalcaba para frenar los reveses

El PSOE apoya tomas en consideración del PP y evita más derrotas en el Congreso

### VICENTE COLL MADRID

El PSOE mide ya cualquier paso en el Congreso de los Diputados para evitar que las derrotas parlamentarias se acumulen y multipliquen la sensación de debilidad que sobrevuela al Gobierno. Tanto que ya opta por respaldar la toma en consideración de iniciativas del Partido Popular que tienen los suficientes apoyos para que el contador de naufragios en el Congreso no vaya a más. El PP sacó adelante ayer la toma en consideración de su propuesta para reformar el Código Penal y atajar la multirreincidencia en hurtos y estafas con el respaldo del PNV, Junts, Vox y el PSOE. Una iniciativa similar a la presentada durante la legislatura anterior también por los populares y que, sin embargo, en aquella ocasión contó con el rechazo de los socialistas

La brecha abierta por el PP en las europeas y la crisis interna Sumar han profundizado en la fragilidad parlamentaria con la que el Gobierno afronta cada sesión plenaria en esta legislatura. Una flaqueza que ha llevado en las últimas semanas a que el PSOE recibiera inesperados reveses en votaciones cruciales, como en la ley contra el proxenetismo. Ello llevó a que el PSOE, con tal de frenar este desgaste, decidiera retirar la ley del suelo y así evitar una nueva derrota parlamentaria.

### Respalda la reforma penal que rechazó la pasada legislatura

### El PP cree que el PSOE se intenta «proteger» ante un «calvario»

Pero el plan de los socialistas ahora es otro: no posicionarse en contra de la toma en consideración de iniciativas del PP que lleguen al pleno y que tengan los votos necesarios para salir adelante, y así evitar que los fracasos parlamentarios se acumulen. Una táctica que ya esgrimió el partido dos décadas atrás, cuando la geometría variable del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a flaquear y se tomó la decisión, con Alfredo Pérez Rubalcaba de portavoz en el Congreso, de frenar a toda costa el des-

gaste que producía la concatenación de reveses en el Congreso. Un respaldo que se aplica, eso sí, únicamente a las tomas en consideración para luego en la fase de tramitación de la norma proponer enmiendas y modificar el contenido de la misma en función de sus preferencias.

Este plan se apreció el 28 de mayo, cuando tras las derrotas con la ley de suelo y la ley contra el proxenetismo el PSOE votó a favor de la toma en consideración de la proposición de ley del PP que exigía al Ejecutivo informar al Congreso con carácter previo de las posiciones que adopte en materia exterior.

Y se ratificó este martes: el PP planteaba una reforma del Código Penal para que se tengan en cuenta los antecedentes por delitos leves en caso de multirreincidencia en la comisión hurtos y estafas, para así poder luchar mejor contra este fenómeno. Ante la posición favorable de Junts, que decantaba la balanza, el PSOE confirmó que respaldaría la toma en consideración, pese a discrepar frontalmente con lo defendido por el PP: «No estamos de acuerdo en la literalidad de su propuesta, en la desproporción entre delito y pena, en los agravamientos incoherentes, ni en los incre $mentos punitivos \, exagerados \, de \, los$ delitos leves, que es donde siempre ponen el acento», reprochó la diputada socialista Mamen Sánchez en dirección a la bancada popular.

Es más, avanzó que el PSOE aprovechará la fase de enmiendas para, junto a los aliados habituales del Gobierno, cambiar el sentido de la norma: «Tenemos ganas de trabajar no en su línea, sino en la que creemos la mayoría de esta cámara», advirtió la parlamentaria socialista.

En lo que va de legislatura, el PSOE ha sumado doce derrotas parlamentarias, de las cuales la mitad se fraguaron a finales del mes de mayo. La más sonora de estas últimas fue la ley contra el proxenetismo, que sólo obtuvo los apoyos del Grupo Mixto-ni tan siquiera los de Sumar-. Tras conocerse esta nueva maniobra, el PP consideró que el PSOE trata de «protegerse» del «calvario parlamentario» que le espera tras la aprobación de la ley de amnistía, que es la única con la que tenía apoyo de todos los partidos que le sustentan. «La debilidad del Gobierno es tal que para poder estar en el bando de los que ganan votaciones en la Cámara tiene que validar las iniciativas del Partido Popular», apuntaron fuentes populares al respecto.



La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ayer, en el Senado. EFE

# Gobierno y PP se espetan haber «fracasado» el 9-J

Montero acusa a Feijóo de «blanquear» a Abascal y a Alvise

### MARISA CRUZ MADRID

El resultado de las elecciones del pasado domingo tiene muchas lecturas. Como mínimo dos y son totalmente opuestas. Una la hace el Gobierno y la otra la oposición. Si el PP hace valer su ventaja de cuatro puntos sobre el PSOE y de ella deduce que el Gobierno está «en tiempo de descuento y en descomposición», el Ejecutivo esgrime su resistencia y el hecho de que la distancia de los populares no haya sido abismal para replicar que los populares han «fracasado». El Gobierno cree que «los ciudadanos han dado la espalda» al PP y los populares replican que «el pueblo ha abandonado» al Ejecutivo.

En estos términos se enfrentaron ayer en el Senado la portavoz del PP, Alicia García, y la vicepresidenta segunda, María Jesús Montero, calentando motores para el cara a cara que protagonizarán hoy en el Congreso Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

La *popular* reprochó a la *número* dos del Ejecutivo lanzar el «bulo» de que el PSOE «ha ganado las elecciones» cuando en realidad lo que han demostrado las urnas es que el Gobierno «está en tiempo de descuento y en descomposición».

«El domingo», dijo la senadora, «triunfaron los puentes y perdieron los muros». Para los populares, el Ejecutivo de coalición está «anclado a las exigencias de sus socios independentistas, a la amnistía y a la corrupción» y por eso se preguntan «para cuándo será el siguiente paso de la humillación» ante el secesionismo.

Para Montero, sin embargo, ha sido el PP el que «volvió a fracasar» el 9-J al plantear las elecciones como un plebiscito. «El pueblo», dijo, «les ha dado la espalda porque su alternativa es hacer presidente a Feijóo, vicepresidente a Abascal y ahora añaden uno nuevo: Alvise».

La vicepresidenta acusó a los populares de haber activado una estrategia de «blanqueamiento, alianza y mimetismo con la ultraderecha». Una estrategia, dijo, que «se combate con política como la que hace el Gobierno, con la política de los indultos y la amnistía» y que, en su opinión, ha dado como resultado el que «por primera vez el independentismo no tenga mayoría» en Cataluña y Salvador Illa vaya a ser «el próximo presidente» de la Genralitat. Ante estos argumentos, la portavoz popular preguntó «cuál será el siguiente pago» a los secesionistas. Y puso tres posibilidades: «El referéndum, la presidencia para Puigdemont o un sistema de financiación exclusivo».

Para el PP, como recalcó García, «el Gobierno ha fracasado con un programa de degeneración» y ha logrado «lo impensable: celebrar su corrupción». «Son la degradación institucional», remató la senadora antes de instar a los socialistas a «detener su deriva de extrema izquierda». «El sanchismo», sentenció, «es populismo autoritario y España se merece un Gobierno íntegro no enfangado por la corrupción». Montero zanjó el debate felicitándose de que «ganar elecciones consista en que el PP se siente en la oposición y el PSOE, en el Gobierno». «Que sea por muchos años», aseguró.



En el Centro para familias encontrarás consejos y herramientas útiles para ofrecer a tu familia una experiencia online más segura, como el Centro de aprendizaje, con recomendaciones de expertos en juventud para abordar los hábitos saludables en internet, y Supervisión, que puedes configurar con tu adolescente.

Conoce mejor nuestras Herramientas para familias, como el Límite de tiempo diario y las Cuentas privadas por defecto, en **instagram.com/herramientasparafamilias** 

# Feijóo se prepara para que Junts deje caer a Pedro Sánchez este año

Cree que tras la publicarse la amnistía, el presidente ya es «inútil» para Puigdemont

### JUANMA LAMET MADRID

Alberto Núñez Feijóo da por «imposible» la gobernabilidad después de que el PSOE haya perdido las elecciones europeas por cuatro puntos ante el PP y, sobre todo, después de que los independentistas hayan unido fuerzas contra el PSC de Salvador Illa para controlar la Mesa del Parlament. «El apoyo que no tienen en las calles ni en las urnas está tratando de mantenerlo en el Congreso de los Diputados», dijo sobre Sánchez, pero que el Gobierno cada vez tiene «más socios en contra». Y el órdago permanente de Junts, que amenaza con dejar caer la legislatura si Carles Puigdemont no es elegido presidente del Govern de Cataluña porque un pacto ERC-PSC aúpa a Illa.

### El PP pide urnas «cuanto antes» al ver «imposible» la legislatura

### «El 9-J sí se ha avanzado en el cambio, que está más cerca»

«Así va a ser imposible» que Sánchez resista, zanjó ayer Feijóo en su discurso ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, en el que sacó pecho por sus resultados en las elecciones europeas. «En las condiciones que tiene Sánchez, no debió empezar la legislatura nunca, y tal como están las cosas, debe terminarla a la mayor brevedad», solemnizó, arrancando el mayor aplauso de los barones y los miembros del Comité Ejecutivo.

Para el líder del principal partido de la oposición, el Gobierno está «paralizado» porque «no hay un proyecto para España». «Es un Gobierno paralizado a la espera de las instrucciones que reciba del separatismo», abundó. De hecho, cree que «las elecciones [generales] serán cuando el independentismo quiera» que sean. Y en el PP creen que, tanto si gobierna Illa como si hay repetición electoral en Cataluña, podrían ser este año.

El «desafío» de ERC y Junts en la Mesa del Parlament ha sido clave para que Feijóo dé por amortizada una legislatura que en realidad apenas ha echado a andar. Ambas formaciones se unieron el lunes a la CUP para hacerse con la mayoría de la Mesa y darle la presidencia del Parlament a Josep Rull, lugarteniente de Puigdemont. «Pedro Sánchez ha dado al independentismo el poder en la Mesa del Parlament que no le dieron los ciudadanos. Votar al PSC es votar al nacionalismo: los hechos nos han dado la razón y estamos ante una nueva estafa», juzgó el líder *popular*.

De hecho, Feijóo cree que «tras la publicación de la amnistía, el señor Sánchez cada vez le resulta más inútil al independentismo», y por eso augura que Junts lo dejará caer. «La misma semana» que se publica la norma en el BOE, Junts y ERC «vuelven a desafiar al Constitucional», dijo, en referencia a que permitieron el voto de los huidos Carles Puigdemont y Lluís Puig. «Los que dijeron que lo volverían a hacer lo volvieron a hacer».

Este panorama hace inviable la legislatura, a ojos de Feijóo. «España ya no va a ninguna parte con este Gobierno», dijo en su discurso. Para el dirigente gallego, el 9-J «sí se ha avanzado en el cambio», aunque el PP no haya arrollado. «El cambio está más cerca, el cambio es ilusión y va a volver a España más pronto que tarde», con un proyecto «más sólido, más serio, más constructivo», apuntó. Esa «alternativa» será posible, a su juicio,

### SIN MOCIÓN

«PARALIZADO». Los presidentes autonómicos del PP exigieron ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales de forma inmediata porque el país no puede estar «paralizado», al tiempo que descartaron en estos momentos presentar una moción de censura cuyo éxito dependería del apoyo de Junts.

«NO PARECE POSIBLE».
Uno de los más explícitos fue el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno: aunque sea «una decisión que compete» a Feijóo y sea «una alternativa» para acabar con la «parálisis», «hoy por hoy» no parece que sea «posible» que prospere una moción.

si el centro y la derecha lo expresan en las urnas «unidos». «Al PSOE sólo le queda la baza de la división», alertó, en referencia a la fragmentación electoral del bloque antisanchista.

En todo caso, Feijóo está satisfecho con la victoria del PP, que logró 22 escaños en la Eurocámara, y el 34% de los votos, cuatro puntos más que el PSOE. «Os pedí un resultado suficientemente explícito que escenificase la diferencia con el PSOE y se ha conseguido», dijo a los barones.

Para el presidente del PP, la derrota del PSOE es «triple», porque «ha caído el PSOE, ha caído su socio de Gobierno y han caído todos los partidos que apoyan al Ejecutivo en el ámbito parlamentario». «Si no quieren denunciar lo que pasa en nuestro país y quieren ser aliados de aquellos que vampirizan a sus electores, allá ellos», agregó en una clara referencia a Yolanda Díaz, a la que lanzó un último dardo: «Curiosa forma de irse, que es quedarse con el despacho, con los chóferes y con la casa oficial del Ministerio...».



Alberto Núñez Feijóo, junto a su directiva, ayer, durante el Comité Ejecutivo Nacional del PP. MATIAS CHIOFALO / EUROPA PRESS

### TENSO CRUCE DE ATAQUES PERSONALES ENTRE LAS CÚPULAS DE GÉNOVA Y FERRAZ

El PP deslizó ayer que «parece» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «ha optado por el 'pack' familiar en lo referido a supuestas conductas delictivas en su entorno» después de que su esposa, Begoña Gómez, «fuera imputada por los

delitos de tráfico de influencias y corrupción» y que su hermano ahora «esté siendo investigado en una causa con hasta cinco supuestos penales, entre otros los de malversación y prevaricación».

En el PSOE, por su parte, respondieron que

la formación de Alberto Núñez Feijóo está liberada «por una persona que paseaba en yate y vacacionaba con un conocido narcotraficante gallego en los tiempos del drama de la droga en esa comunidad autónoma» en alusión a una fotografía de 1995 con Marcial Dorado, condenado por contrabando. La cúpula de Ferraz también recordó cómo «varios de los ministros» del

principal partido de la oposición «y hasta el vicepresidente 'milagro'», por Rodrigo Rato, «entraban en prisión».

A raíz del nuevo procedimiento judicial, en la dirección de Génova señalan que, «en cuanto a ejemplaridad y decencia, nadie puede negar que Pedro Sánchez ha encontrado en Begoña Gómez a su media naranja» y que «en lo referido a su hermano, aun siendo

investigado por un juzgado, es posible que pese a ello siga siendo el más honesto de los dos».

Los socialistas contraatacan señalando que «es difícil aceptar lecciones de ética política de un partido como el PP, cuyo historial de corrupción ocupa cientos de miles de folios de sumarios judiciales» y atribuyendo un «comportamiento intachable» al hermano de Sánchez. / M. B.



MONCLOA VISIBILIZA A SUMAR TRAS EL 9-J. El sector socialista del Gobierno abrió la mano con Sumary le visibilizó ayer en el Consejo de Ministros, una vez han pasado las

elecciones europeas. No sucedió en plena campaña, cuando Moncloa impidió comparecer a la ministra Sira Rego a pesar de que era la protagonista inequívoca de un anteproyecto de ley aprobado

por el gabinete. Ayer sí salieron en rueda de prensa los ministros de Sumar Ernest Urtasun (Cultura) y Pablo Bustinduy (Derechos Sociales), junto a las socialistas Alegría y Ribera. EUROPA PRESS

# Yolanda Díaz se aferra a Sumar como futura candidata...

Sus afines dicen que mantiene el «liderazgo» y la vicepresidenta asegura: «No me voy, me quedo»

### ÁLVARO CARVAJAL RAÚL PIÑA MADRID

«No me voy, me quedo». Con estas palabras Yolanda Díaz zanjó ayer la interpretación unánime de que su dimisión como coordinadora general de Sumar ponía fin a su etapa en el partido para dedicarse tan sólo a su tarea al frente de la Vicepresidencia Segunda y el Ministerio de Trabajo. No habrá sucesión en Sumar, pues no hay nada que suceder. Ella se mantendrá como líder política del espacio, continuará coordinando al socio minoritario en el Gobierno de coalición, será la interlocutora ante Pedro Sánchez y, además, diversas fuentes la sitúan aún como la candidata más probable para cuando haya elecciones.

En resumidas cuentas. Que poco o nada cambia en Sumar más allá de que a partir de este jueves la dirección nacional establecerá un «reparto de tareas» a la interna para que otra u otras personas asuman las labores más estrictamente orgánicas y centradas en la construcción del nuevo partido. Díaz se libera de esa carga, aunque de facto ya la asumían dirigentes más vinculados al aparato y a las negociaciones.

El giro de los acontecimientos reduce a la nada la dimisión de Díaz después del varapalo de las elecciones europeas, aunque fuera presentada por ella misma como una asunción de responsabilidades en primera persona. El asunto es que mantendrá el control político de Sumar y que seguirá ejerciendo de ese modo como referencia para el espacio y los votantes. «Yolanda Díaz es nuestro mayor activo político y electoral, yo creo que con eso se lo estoy diciendo todo», dijo ayer el portavoz, Íñigo Errejón. Esta continuidad no borra

### Va a continuar coordinando Sumar en el Gobierno

los problemas evidentes de liderazgo que han surgido en Sumar después de encadenar hasta cuatro varapalos electorales consecutivos en apenas cinco meses y la prueba más evidente es la rebelión de los partidos más importantes que forman parte del espacio y que han dado por «superado» el proyecto en el que Sumar lideraba y controlaba todo. Ese melón se va a abrir y
en función de la resistencia
que ponga Sumar podrá generar más o menos confrontación, pero los socios han visto claro que los resultados electorales han reforzado su posición y han debilitado completamente la idea de un partido
«aglutinador» que los dirija.

Este jueves Sumartiene una

cita muy relevante. Se reúne el Grupo de Coordinación-su máxima dirección entre congresos-con las 80 personas que forman parte de él. Ahí afrontarán un primer análisis de la situación y concretarán en qué va a consistir ese periodo de «reflexión» para repensar el proyecto. Fuentes de la dirección apuntan que es posible que salga una hoja de ruta sobre la que trabajar y que no necesariamente tiene por qué elegirse un coordinador general-el puesto vacante dejado por Díaz-. De hecho, se pueden buscar «fórmulas creativas» para salir de la crisis. Una opción que se plantea es idear un modelo como el PNV, en la que haya un líder político fuerte -en este caso Díaz- y que otro haga de coordinador de las estructuras.

Sobre la dimisión, Díaz llamó a Sánchez antes de comparecer el lunes. Mantuvieron una breve conversación. En La Moncloa siguen considerando que es, al menos de momento, su interlocutora. Eso sí, fuentes del Gobierno recuerdan que su pacto contempla una Vicepresidencia para Sumar y que es esta formación quien decide la persona que la ocupa. «Ahora está claro quién es la interlocutora, pero si deciden otra cosa lo respetaremos. Eso no afectará a la coalición». Lo que si trasladan desde el complejo presidencial es su propósito de que la situación en Sumar no altere la hoja de ruta de Sánchez.

# ... mientras sus socios decretan la demolición de este Sumar

IU y Más Madrid piden un nuevo proyecto en el que ella sea «una más» y no entrarán en la dirección

### ÁLVARO CARVAJAL

Aparcando a un lado la no dimisión de Yolanda Díaz como líder política, la gran consecuencia del resultado de las elecciones europeas para Sumar está en el futuro del espacio. Los principales socios de la alianza entierran el proyecto de Sumar como un partido «aglutinador» de todos ellos y decretan que hay que crear un nuevo modelo de relación entre las fuerzas políticas que sea «más horizontal», democrático y en el que la vicepresidenta segunda y Sumar sean «uno más». En definitiva, regresar al origen de todo: una coalición con fines electorales y sin la pretensión de desarrollarse después como una organización propia. Estaríamos, pues, ante una etapa distinta o, tal y como definió el lunes IU, en un momento «post Sumar».

IU y Más Madrid, dos de los socios más importantes que se han involucrado en la construcción de Sumar, establecen «un antes y un después» y el punto y final de que un solo partido lidere y monopolice los movimientos de la izquierda alternativa al PSOE. Tal es así que ambos detienen cualquier participación

interna en los órganos del partido Sumar. Fuentes de ambas fuerzas aseguran que renuncian a designar la cuota de dirigentes a la que tienen derecho en el Grupo de Coordinación de Sumar. Díaz había reservado a los partidos políticos un 30% de ese órgano. El restante 70% se eligió en unas primarias que acabaron el 23 de marzo.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, entierra ese modelo «como espacio aglutinador» de todos y apela a abrir una «nueva fase» en la que el «protagonismo» lo tengan ahora «las formacio-

### Piden un frente amplio en el que los partidos sean «protagonistas»

nes que integran la coalición». De igual modo, la Equipo Coordinador de Más Madrid sentencia que la apuesta por «un rumbo sin las organizaciones políticas se ha demostrado fallida» y que «es tiempo de dejar atrás las hipótesis que no funcionan y, con humildad y responsabilidad, comenzar una nueva etapa».

¿Eso qué significa? Que los dos proponen transitar hacia un frente amplio de partidos en el que se genere un espacio de consenso y acuerdo sin hiperliderazgos y sin que uno mande sobre los demás. En el que se tenga muy en cuenta el «arraigo territorial» de las fuerzas involucradas.

Para IU y Más Madrid, Díaz habría perdido la legitimidad para imponer unas dinámicas. Pues el partido Sumar habría quedado «superado». «Empieza una nueva etapa sin duda», subrayó Maíllo en la Ser. «Ella [Díaz] ha sido la inspiradora de ese proyecto y ahora quizás el protagonismo lo vamos a tener las formaciones que integramos esa coalición. Hasta ahora no pasaba», dijo. Admitió que la «personalidad» de Díaz había «condicionado» el desarrollo del proyecto de Sumar y que, a su juicio, había cosas que eran «mejorables» como «la necesidad de crear un espacio mucho más horizontal y de igualdad» entre los partidos políticos.

Por su parte, Más Madrid llama ya a convocar una «Mesa de la Coalición» para que los movimientos y las organizaciones políticas se sienten «a debatir y definir desde la autonomía y la horizontalidad el sentido y rumbo». El partido liderado por la ministra Mónica García subraya la importancia de tener en cuenta el «arraigo territorial» para ese futuro. Un asunto que, a su juicio, no se respetaba y que llevó a choques recientes por el afán de Díaz de querer implantar Sumar en todas las comunidades salvo Cataluña.

Compromís, que se relaciona con Sumar de manera bilateral y no participa dentro, mantiene su discurso: colaborará electoralmente con lo que haya pero que nadie se meta en su área de influencia.



### LA MADRE DE GABRIEL FRENA EL DOCUMENTAL

Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, anunció ayer en su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado que la productora que estaba trabajando en un documental sobre el crimen de su hijo no lo emitirá. Ramírez denunció que en la cárcel en la que cumple pena Ana Julia Quezada –asesina de Gabriel– se produjeron «irregularidades» que permitieron a la presa contactar con periodistas, y comunicó que llevará estos hechos ante la Guardia Civil. Emocionada, la madre de Gabriel lamentó que se pretenda hacer «morbo y espectáculo» de una situación así y solicitó que se acuerde un Pacto de Estado para que, en prisión, los condenados por delitos violentos «no puedan jamás realizar un documental, serie o libro». P. H. MATELLANO J. HELLÍN

# El Gobierno renuncia a cambiar la Selectividad y quita la facilidad actual

Los alumnos tendrán que estudiarse todo el temario y no descartar como hacen ahora

### OLGA R. SANMARTÍN MADRID

Siguiendo la máxima lampedusiana, el Gobierno ha dado muchas vueltas a la Selectividad para, al final, volver a la PAU de 2008 pero vinculándola con los contenidos de la Lomloe. El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto en el que se evidencia que el cambio es más de lo mismo y se pone de manifiesto la renuncia de la ministra Pilar Alegría a ese plan para modificar el acceso a la universidad anunciado con bombo y platillo en verano de 2022 con menos exámenes, una prueba de «madurez académica» y la mezcla de varias asignaturas.

Tras las críticas recibidas por rectores, profesores y académicos, no habrá nada de eso en el articulado final, al que ha tenido acceso EL MUN-DO, donde se regulan las reglas de juego a partir de junio de 2025. Tampoco se ha cumplido la promesa de Alegría de «homogeneizar» el acceso a la universidad. Por mucho que el texto esté plagado de referencias a la «igualdad de oportunidades», ésta no será posible mientras siga habiendo una evaluación con distinta dificultad por cada autonomía que permita a los alumnos entrar en cualquier campus de España.

El Gobierno vendió ayer que la nueva prueba tendrá «estructura, características básicas y criterios de corrección mínimos comunes», pero los únicos pasos nuevos que se han dado es en ese sentido son para unificar el nombre en toda España –PAU en vez de Ebau, Evau, Abau...– y para establecer que la ortografía contará al menos el 10% de la nota de cada pregunta. Ni siquiera los errores se descontarán en todos los territorios igual, algo que hubiera podido acordarse.

La nueva norma dice que las CCAA y las universidades «podrán» establecer procedimientos para coordinarse con el fin de establecer criterios de corrección y calificación que aseguren «su equiparación entre los distintos territorios», pero ese «podrán» lo deja todo a merced de una buena voluntad que no se producirá.

Además, ha desaparecido la «matriz de especificaciones» que hasta el año pasado fijaba unos porcentajes mínimos de los contenidos que entraban en cada asignatura, amarrando por lo menos de forma simbólica el estudio de todo el temario y una cierta homogeneización. Se sustituye ahora por una remisión genérica a los «criterios de evaluación» previstos en los currículos esta-

tales. En otras palabras, el Ministerio lo fía todo a sus planes de estudios. Podía haber publicado un anexo con modelos de examen que las comisiones de cada territorio copien a la hora de elaborar sus propias pruebas, pero esto no aparece mencionado en el real decreto aprobado.

El formato es, salvando pequeños retoques de adaptación a la Lomloe, un regreso al modelo clásico de la PAU, lo que constata que la Selectividad tradicional es invencible y no hay reforma que pueda con ella: ni la reválida del PP ni la prueba de madurez del PSOE han logrado derribarla, después de tantos años recibiendo críticas.

Por lo menos este real decreto da cierta coherencia legislativa a la situación actual, de cierta esquizofrenia porque, además de no cumplir los plazos estipulados por la Lomloe, los alumnos se encontraban estudiando contenidos de la Lomloe del PSOE y evaluándose con el sistema de la Lomce del PP.

Otra buena noticia es que el Gobierno se pone duro, al menos, con los exámenes *light* que se han sucedido desde 2020, disparando las notas de corte para acceder a las universidades públicas. El Ministe-

### MENORES MIGRANTES

15 MILLONES. Gobierno y comunidades aprobaron ayer, en la Conferencia Sectorial, una dotación de 15 millones de euros para reforzar la asistencia a menores migrantes. La suma monetaria irá dirigida a los principales territorios de llegada de estos niños: Canarias, Ceuta y Melilla.

NO AL REPARTO. La ministra de Infancia Sira Rego planteó un nuevo reparto voluntario de menores migrantes para aliviar la situación en Canarias, pero «algunas comunidades del PP» rechazaron la propuesta. Sin embargo, sí se alcanzó un «principio de acuerdo» con el gobierno insular para modificar la Ley de Extranjería y regular de forma «vinculante» el reparto de estos menores.

rio de Educación ha quitado por fin la cláusula por la que los alumnos, con la excusa del Covid al principio, han podido escoger las preguntas que mejor se sabían y, en varias comunidades, han tenido la posibilidad de sacar las máximas notas estudiando menos de la mitad de lo que entraba en las pruebas.

En cada asignatura va a haber un «único modelo de ejercicio» y «se podría incluir la posibilidad de elegir entre varias preguntas o tareas», pero «esta elección no podrá implicar en ningún caso la disminución del número de competencias específicas objeto de evaluación». «La opcionalidad no implicará estudiar menos, avisa el Departamento de Alegría. Eso impedirá lo que ha vuelto a ocurrir este año en Andalucía, donde los alumnos han podido sacar un 7 en Historia de España estudiando sólo a Primo de Rivera.

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, manifestó ayer que «no necesitamos una Ebau más dura, sino más justa para todos» y recordó la intención de las 11 regiones *populares* de pactar una Selectividad común.

Pero nadie ha planteado cómo reducir la burbuja de notas que viene de Bachillerato, que genera tantas diferencias. Como la calificación de acceso a la universidad se obtiene de la suma del 60% de la nota media de Bachillerato y del 40% de la calificación de las pruebas de acceso, si un alumno viene con la nota inflada desde el instituto o ha hecho una prueba más fácil en su comunidad autónoma, seguirá teniendo ventaja frente a los demás.

### **CRONICA**

# Nuevo golpe de la Guardia Civil al terrorismo yihadista

### AL MENOS NUEVE DETENIDOS EN UNA OPERACIÓN CONTRA WEBS DE CONTENIDOS VINCULADOS AL DAESH

Los registros y arrestos se han producido en Gerona, Algeciras, Almería y Santa Cruz de Tenerife. Se enmarcan en una causa instruida por la Audiencia Nacional y que está bajo secreto de sumario

### **CRISTINA RUBIO** ANDRÉS MACHADO

Se investigan

presuntos delitos

de proselitismo v

adoctrinamiento

Nuevo golpe policial contra el terrorismo yihadista en España: al menos nueve detenidos en una operación de la Guardia Civil en varios puntos del país por la supuesta publicación y difusión en una serie de páginas web de contenidos relacionados con las actividades, integrantes y simpatizantes del Estado Islámico. Los registros y arrestos se produjeron a lo largo de toda la jornada de ayer en Gerona (Cataluña), Algeciras, Almería (Andalu-

cía) y Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias).

Se sospecha que la célula formaba parte de una red internacional con ramificaciones en otros países de Eu-

ropa. La instrucción la dirige el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. En este sentido, la jueza investiga un conglomerado de páginas web dedicadas a la publicación de contenidos sobre el Estado Islámico.

En el operativo policial colabora

la Europol y se investigan delitos relacionados con el proselitismo y el adoctrinamiento, así como por la posible financiación del terrorismo de corte yihadista.

La investigación permanece abierta y está bajo secreto de sumario, por lo que se desconoce el número exacto de personas involucradas. De hecho, no se descarta que puedan haber más detenciones y registros a lo largo de las próximas horas.

Según confirmaron fuentes policiales a última hora de ayer, de los nueve detenidos, cuatro se lle-

varon a cabo en la provincia de Gerona, en concreto en la localidad de Salt y sus alrededores. Uno de los arrestados vivía en el centro del municipio y trabajaba en

una empresa de reformas de la zona, según trascendió a lo largo de la jornada de ayer. El registro en la vivienda se alargó varias horas y el detenido pasará ahora a disposición de la Audiencia Nacional.

Al menos otras dos de las detenciones practicadas fueron en Alge-





### **EL MAYOR ALIJO DE 'GAS DE LA RISA'**

**ESTHER GÓMEZ** La Guardia Civil ha realizado la mayor aprehensión de 'gas de la risa' de Europa en la provincia de Málaga. En el marco de la Operación Ozal, los agentes intervinieron un total de 13.149 botellas y 51.840 cartuchos con más de 21 mil litros de óxido nitroso en una nave industrial en el municipio de Alhaurín el Grande. Cinco personas fueron detenidas por su vinculación con el transporte y distribución ilegal de esta sustancia en distintos establecimientos de ocio nocturno de Málaga. El óxido nitroso se utiliza en odontología como anestésico pero también permite «colocarse» por poco dinero, aunque su consumo sin control médico puede acabar resultando letal. FOTOS: GUARDIA CIVIL

ciras, otro de los puntos clave de la lucha contra el terrorismo yihadista en España. En la localidad gaditana, se especuló con una operación contra el tráfico de hachís o el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a primera hora de la mañana. Sin embargo, dada la minuciosidad de los registros y el número de efectivos que participan, se confirmó después que se trataba de ciudadanos de origen marroquí que se habrían radicalizado en los últimos tiempos y estarían siendo captados por las redes del yihadismo

Cabe recordar que en la localidad de Algeciras aún está muy presente lo ocurrido el 25 de enero de 2023, cuando Yassine Kanja fue detenido tras asestar varias puñaladas, en pleno centro del municipio, al sacristán de la iglesia Nuestra Señora de la Palma, Diego Valencia, que falleció víctima de ese ataque. De hecho, se trata del último atentado yihadista con víctimas que se ha producido en España.

Durante la investigación, la Guardia Civil identificó a las personas que bajaban y compartían de forma intensa contenidos de estas páginas. Otra de las detenciones practicadas por la Benemérita en esta operación yihadista fue en Almería, según confirmó a Efe el alcalde del pequeño municipio de Antas, Pedro Ridao. «En un pueblo pequeño, al haber 14 o 15 policías con perros, todo el mundo se ha levantado», aseguró. Además, según relató, el detenido de origen magrebí residía en Antas desde hace apenas tres meses, ya que antes vivía en un municipio cercano donde se dedicaba a la construcción.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado practicaron 78 detenciones por delitos relacionados con el terrorismo yihadista a lo largo de 2023, el año con más arrestos en España desde los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004, hace ya dos décadas.

### CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y La <u>AGENCIA ESPAÑOLA DE PRO-</u> EXTRAORDINARIA DE "SOTABÁN, S.L." nsejo de administración de SOTABÁN, S.L. (la "Socie-) celebrado el 15 de mayo de 2024, acordó convocar jun-neral ordinaria y extraordinaria de la Sociedad a celebrai <u>TECCIÓN DE DATOS</u> anuncia que se han publicado las bases y convocatorias para la participa-

de Datos Personales de 2024. Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio y de la gestión social correspondiente
a dicho ejercicio 2023. Más información en www.aepd.es v en el B.O.E., Núm. 132 de 31 de

miembros uca sono.

ce inicial del fiquidación.

Tercero. - Ruegos y preguntas.

Cuarto. - Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los socios los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, teniendo los escribentes de forma inmediata y gratuita copic

León, a 3 de junio de 2024. io del consejo de administración de SOTABÁN, S.L., D. Faustino de la Fuente Cabero

### INPOUSA, S.A.

Por decisión del Administrador Único se convo ca Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Madrid Avenida Menéndez Pelayo 67, el día 15 de julic de 2024, a las 17:00 horas, en primera convocato ria o, en su defecto, en segunda convocatoria, a día siguiente, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente,

### ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Segundo.- Delegación de facultades, en su caso, para formalizar el preceptivo depósito de cuentas

Tercero.- Nombramiento o reelección del Admi nistrador Único de la compañía. **Cuarto.**- Ruegos y preguntas. **Quinto.**- Redacción, lectura y aprobación, en su

aso, del Acta de la Junta.

caso, del Acta de la Junta. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Madrid, 6 de Junio de 2024. El Administrador Único, - Daniel Jorge Cid Sicluna.

### CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MAZ,

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 11. o de la Junta Directiva y conforme al artículo 25.1 de los Estatutos Sociales, se co Por acuerdo de la Junta Directiva y conforme al artículo 25.1 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores asociados a la Junta General Ordinaria de la Entidad, que se celebrará en el domicilio de la Mutua en Zaragoza, Avda. de la Academia General Militar, nº 74, el día 4 de Julio de 2024, a las 12:00 horas en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda, si no asistieran a la primera, asociados en número suficiente para su celebración en virtud de lo previsto en el artículo 26 de los Estatutos, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

- Informe de las Conclusiones de la Auditoría de la Intervención General de la Seguridad Social sobre eiercicio del año 2023.
- ejercicio del año 2023.

  Examen y Aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2023 así como de la Gestión de la Junta Directiva.

  Examen y Aprobación en su caso, de la Memoria de Sostenibilidad e Informe de Gobierno Corporativo 2023.

  Aprobación, si procede, del Anteproyecto de los Presupuestos de la Entidad para el Ejercicio 2025.

  Designación de miembros de la Junta Directiva.

  Ruegos y Preguntas.

  Aprobación del Acta.

89-. Aprobación del Acta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.2 de los Estatutos, estarán a disposición de los señores asociados, en las oficinas de la Entidad, la Memoria y las Cuentas del Ejercicio.

Los asociados deberán proveerse de la Tarjeta de Asistencia, acreditativa del derecho a asistir a la citada Junta de acuerdo con el artículo 29.d.) y e) de los Estatutos, la cual podrá ser solicitada hasta cinco días anteriores a la celebración de la misma en las oficinas de la Entidad y delegaciones provinciales.

Se encuentran a disposición de los señores asociados, las vacantes que se producen en la Junta Directiva, de acuerdo con el artículo 32 de los Estatutos.

Zaragoza, a 12 de junio de 2024.



ción en los Premios Protección

# **OTRAS VOCES**

MIRABA LOS resultados de las europeas y pensaba en adolescencia. El *youtuber* Fidias, eurodiputado. Un candidato que nunca había votado, que se hizo famoso entre otras cosas por pasar 100 horas dentro de una bola de hámster, por vivir siete días en el aeropuerto sin gastar un euro, por abrazar a 99 *celebrities*, entre ellas a su ídolo Elon Musk, a quien esperó todas las mañanas durante un año hasta conseguirlo. Ha sido la tercera fuerza en Chipre.

Aquí tenemos al no menos adolescente Alvise, que suena a empresa de alquiler de coches, a medicamento para la descongestión nasal. Hasta ahora, yo le había hecho el mismo caso que a un adolescente, y va y tres escaños. Me resistía a escribir sobre pubertad por si rima con publicidad, a rebatir argumentos delirantes, que no hay iPhone 15 y punto. Pero casi 800.000 personas han votado a su partido, o más bien al hombre, o más bien al adolescente. Puede que solo hayan hecho clic en: *seguir a*.

La postpolítica era esto. Desencanto y rabia. Provocar y viralizar. Y como telón de fondo, la puerilización de la sociedad, y

un edadismo feroz colgando al final del hilo.

HIJA DE LA GRAN DUDA BÁRBARA BLASCO

### La nueva adolescencia come escaños

Porque la adolescencia son las ganas de acabar con todo. Dice Alvise que quiere destruir el sistema y volver a empezar. Como si fuera una partida de videojuego.

Porque la adolescencia se caracteriza por estar emancipada de la realidad. Como mi hijo, que me aseguró que su tatuaje era de pega, pero pasaban las semanas y las duchas, y el dibujo seguía ahí, y su cara dura también, Alvise ha ido esparciendo bulos, fáciles de desmontar con agua, hasta ver cómo le

cerraban la cuenta de Twitter.

Porque la adolescencia es descarada y egoistona. ¿A qué padre o madre de adolescente no se le ha quedado cara de cajero automático? Alvise reconoce que se ha presentado a las elecciones para buscar la inmunidad judicial en Bruselas, porque tiene dos causas abiertas. Y en su Telegram, adjunta un número de cuenta bancaria y un móvil para recibir dinero por Bizum.

Porque los adolescentes son abiertos en cuestiones de género pero cuando en clase les plantean un dilema moral, se muestran tremendamente punitivos. Y sí, Alvise parece querer protagonizar un *remake* berlanguiano, ríete Bukele, y mandar a todos a la cárcel.

Porque los adolescentes se construyen a partir del otro, muchas veces contra el otro. Alvise dice que los inmigrantes son violadores en potencia y los periodistas, las furcias de la información

Porque los adolescentes son contradictorios. Dice Alvise: «No somos ultras sino patriotas hartos de los partidos políticos». Y monta un partido político.

Todos tenemos a un adolescente cerca, alguien en edad de equivocarse, en edad de merecer también, alguien a quien toleramos a pesar de los exabruptos hormonales. ¿Pero hace falta votarlo? Todos llevamos a un adolescente dentro, alguien con un cuarto por ordenar, que sueña con poner una bomba en el instituto, alguien que sabe que tarde o temprano tendrá que madurar. ¿Pero de verdad hacía falta votarlo?



### **ESTOY QUE TRINO**

POR **DAVID LEMA** 



El 'coach' Amadeo Llados, demandado por estafa piramidal. EL MUNDO

### Si te estafa Llados, bien estafado estás

Fuck, máquinas. Más de mil personas han presentado una demanda colectiva contra un tal Amadeo Llados por estafa piramidal. Fuck, máquinas. En redes sociales la peña está espantada: «¡No me lo puedo creer!» / «Me pinchas y no sangro» «Qué puta sorpresa». Fuck, máquinas. Qué mala suerte. ¿Que quién es este tipo? Busco en el periódico y encuentro una entrevista que le hizo Javi Cid hace poco. Fuck, máquinas. Y resulta que es un coach que dice que en el pasado se gastó todo su dinero en un coach: «Terminé con 50 dólares en el bolsillo, me quedé tirado en la calle...». Y ahí empezó su redención. Fuck, máquinas. Mientras «la gente seguía quejándose de lo mismo, con sus mismos trabajos mileuristas, con sus mismas panzas», él decidió que iba a «ganar 15.000 euros al mes». Fuck, máquinas. Yo también quiero. Voy a por sus cursos. Hay uno para reunir un milloncito de euros, que ya da para la entrada de un cobertizo en Madrid. Su saber cuesta cien euros al mes. Hay un bono de 1.800 euros. Aquí huele a pasta. Fuck, máquinas. Me registro y me apunto a la primera masterclass gratuita, que no estamos para soltar la panoja porque sí. Y ahí está: il capo di capi. El Amadeo Llados. El fucking máquina. En una penthouse de Miami. En su penthouse. «Fuck, máquinas», grita siempre. Pero en este vídeo usa un tono pausadísimo, como si fuese otro personaje. Y habla mientras se graba caminando por su penthouse de Miami. Es suya, lo dice muchas veces, pero dice penthouse en vez de apartamento. «Tienes que ver que eres un ganador y vas a llegar a un punto en el que lo que quieres se va a materializar. Así conseguí mi primer Lambo». Fuck, máquinas. «Yo ya estoy en el camino de la autotrascendencia, vosotros tenéis que encontrar el de la congruencia de la conciencia». Fuck, máquinas. «En este punto empezamos a tocar la iluminación». Y cita a Marco Aurelio, pues en la entrevista de Cid ya avisaba de que lo estaba leyendo: «Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad». Fuck, máquinas. Estafa piramidal. Hasta el Supremo sabe que en la estafa «no basta un error burdo, fantástico o inaccesible, incapaz de mover la voluntad de las personas normalmente constituidas intelectualmente según el ambiente social y cultural en que se desenvuelvan». Y me da pena, porque entiendo que la destrucción de la clase media que sufrimos nos lleva a tirarnos a los brazos de apuestas, drogas y payasos. Pero, fuck, máquinas de Llados, estáis bien estafados

### **GALLEGO & REY**





G&R. 2024

# **OTRAS VOCES**

**TRIBUNA** JUSTICIA A la espera de la aplicación de la Ley de Amnistía, que ya ha entrado en vigor, la función de prevención general del derecho penal y la garantía de seguridad jurídica, además del principio de igualdad, han sufrido un rejonazo

# Las leyes penales tras la amnistía

### GONZALO QUINTERO OLIVARES

LA LEY de Amnistía, que ayer entró en vigor tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lleva a los independentistas a jactarse de haber doblegado al «Estado español», victoria que deben a la aritmética parlamentaria y a la desvergüenza del PSOE y de su amo. Enardecidos con su *triunfo*, ya anuncian el referéndum de independencia. Al parecer, ese es el efecto *pacificador* que, según el Gobierno, trae la amnistía.

Sobre la efectiva aplicación de la ley flotan grandes dudas, mientras Junts y ERC señalan a los jueces como culpablesde cualquier óbice y, en su lógica, esperan que el PSOE invente algo para neutralizarlos. La experiencia les da la razón en cuanto a pensar que con este Gobierno todo es posible. Si una norma estorba, se hace otra que la deje sin efecto y permita la «aplicación inmediata» de la amnistía sin que ningún tribunal haga objeción alguna. Además, como se han venido arriba, reiteran su amenaza de hacer caer a Pedro Sánchez, como si eso fuera tan fácil.

Hay otra dimensión del problema mucho más preocupante para la justicia penal. En primer lugar, quiero referirme a la prevención general, que es una función de las leyes penales que comienza con su promulgación, continúa con la efectividad de su vigencia y cristaliza en el mensaje permanente que advierte a la sociedad de que una conducta es delictiva y que puede ser penalmente reprimida. Con ese mensaje, y esa es una dimensión fundamental, no se pretende infundir miedo a las consecuencias -esa sería la pura coerción psicológica, que puede conducir al denominado terror penal-, sino que es una afirmación de la importancia y del respeto que merecen determinados valores o bienes jurídicos. Precisamente por eso, estos son protegidos por el derecho penal. Esa es la función *positiva* de la prevención general.

Para la justicia penal es preocupante la dimensión que atañe a la 'prevención general' Condición imprescindible para ello es, lógicamente, que los ciudadanos no tengan duda acerca de la efectividad de la ley y la seguridad de que se aplicará a los transgresores. Por lo tanto, si en una sociedad se instala la convicción de que muchos de los hechos declarados delicti-

vos por las leyes penales solo serán efectivamente perseguidos y condenados según cuáles sean las circunstancias políticas y los coyunturales intereses del Gobierno de turno, esa imprescindible seguridad se desmorona. Correlativamente, quienes deseen poner en práctica planes que transgreden las leyes cuentan con que en cualquier momento se puede abrir una brecha en el edificio del orden jurídico mediante un indulto o una ley que deje sin valor una parte del Código Penal. Esa *desaparición de la ley*, inimagi-

nable por principio, solo requiere, como hemos podido ver, la combinación de una adecuada situación parlamentaria en cuanto a votos y la total falta de escrúpulos del Gobierno correspondiente.

No perderé el tiempo con el argumentario de la pacificación y normalización de la vida en Cataluña. Los que vivimos allí sabemos que eso no es verdad. Puede que no haya tensión en la calle, cierto. Pero, en la sobremesa de la fiesta por la amnistía, las formaciones independentistas ya están llenando de nuevo las baterías para volver a la carga, animadas por sus supuestos éxitos, mientras la cotidiana marginación de todo lo español continúa campando libremente, sobre todo, en la educación y en los medios de comunicación públicos.

El problema penal es otro. Antes he aludido a la importancia de que el derecho sea cierto, y la certeza supone seguridad en su aplicación. Solo contando con esa seguridad es posible esperar su eficacia. Evidentemente, si se resquebraja la certeza, el derecho penal pasa a ser papel mojado. Quienes hoy observan cuántos delitos y responsabilidades de otras clases pueden quedar sin consecuencia alguna si se alcanza un adecuado pacto de intereses no sentirán, con razón, ninguna necesidad de respetar las leyes, y de lo único que se preocuparán es de estar integrados en algún grupo o movimiento político que tenga representación parlamentaria y que, llegada la ocasión, pueda vender sus votos a cambio de una amnistía pacificadora. El independentismo vasco, por poner un ejemplo claro, todavía no ha exigido su am-

nistía, pero no hay razón para pensar que ellos, que también aguantan el andamiaje parlamentario del PSOE, no puedan exigirla en cualquier momento, pues no van a ser menos que los catalanes.

Si llega la aplicación de la ley en la manera en que la prevén y exigen los independentistas catalanes, se materializará la desigualdad. Quiere eso decir que los tribunales penales españoles con jurisdicción fuera de Cataluña deberán castigar a los que vengan acusados de delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desórdenes públicos, desobediencias o prevaricaciones cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, a conciencia de que esos mismos hechos cometidos por un independentista con la intención de promover la secesión de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósi-

tos o los guiados por el fin de divulgar el proyecto independentista y buscar apoyos directos o indirectos para el plan, cometidos en Cataluña o en el extranjero, serían impunes.

Otro tanto sucederá con las responsabilidades administrativas o contables. Imaginemos a un alcalde obligado a responder personalmente por desvíos de fondos públicos gastados en cantos a la nunca reconocida grandeza de la historia de su ciudad o su región, preterida y olvidada, según el Ayuntamiento. Normalmente tendría que ser enjuiciado y condenado por malversación, amén de la responsabilidad corporativa respecto de la reposición de los fondos mal usados, que puede pasar a responsabilidad personal. Ese imaginario alcalde, y se trata solo de un ejemplo, puede sentirse legítimamente discrimina-

do en un sistema en el que a otros, por hacer poco más o menos lo mismo, se les aplica una amnistía que a él no le alcanza. Como es lógico, esa diferencia de trato le parecerá tan injusta e ilógica como castigar por un mismo hecho a los morenos y perdonar a los rubios.

Seguramente –y harán muy bien – llevarán su protesta al Tribunal Constitucional, que se mostrará celoso del obligado respeto al principio de legalidad y le denegará el amparo. Y alguno habrá que acudirá a instancias europeas. El tiempo dirá.

QUEDA OTRA dimensión del problema, pero sobre esa no quiero ni puedo pronunciarme: me refiero a la posición del juez o del tribunal que tenga que dictar sentencia condenatoria contra un sujeto que, si hubiera sido independentista perseguidor de los intereses de la causa catalana, sería absuelto. La diferencia de respuesta del Estado y de su sistema de justicia penal, perfectamente comprensible para el PSOE y su dueño, es abiertamente insoportable. Cuáles hayan de ser las reacciones de los tribunales penales (y no olvidemos al Tribunal de Cuentas) está por ver.

En fin. Aunque ya ha entrado en vigor, no sabemos qué pasará con la Ley de Amnistía. Si topará con interpretaciones que la hagan inaplicable en algunos casos o si será objeto de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que retrase su aplicación durante bastante tiempo. Lo que es seguro es que la función de prevención general del derecho penal y la garantía de seguridad jurídica o cer-

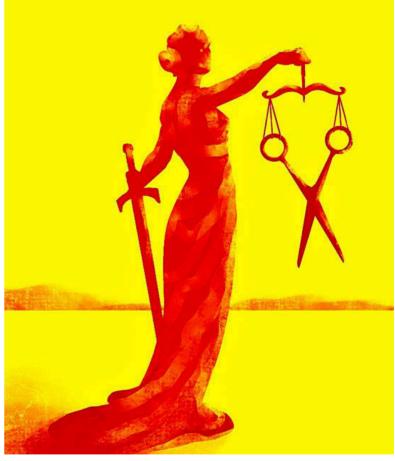

RAÚL ARIAS

teza del derecho, así como el principio constitucional de igualdad, han sufrido un rejonazo del que costará recuperarse. Ya sé que alguno dirá: «Si solo fuera eso; el que se ha hecho en las leyes penales...». Sin embargo, que no sea el único pecado no quita que sea el más doloroso para el Estado de Derecho.

El mañana no está escrito, como dijo el poeta. Pero no hay muchas razones para el optimismo mientras siga instalada institucionalmente la falta de respeto a las leyes y al Poder Judicial. Un respeto que ha pasado de ser una de las columnas sobre las que se configura el Estado a un problema que el Gobierno piensa afrontar con las reformas legales que se tercien.

Gonzalo Quintero Olivares es catedrático de Derecho Penal y abogado

EL MUNDO. Miércoles, 12 de junio 2024

# **MUNDO**

# La búsqueda de alianzas agita el caos en Francia

• Un posible pacto con la extrema derecha divide al campo conservador • Bardella dice que habrá un acuerdo con «decenas de diputados» favorables de Los Republicanos

### RAQUEL VILLAÉCIJA PARÍS

En la primavera de 2017, Emmanuel Macron dinamitó el panorama político francés cuando se inventó un partido, ganó las elecciones y desdibujó el peso político de formaciones tradicionales como el Partido Socialista o Los Republicanos. En la de 2024, vuelve a hacerlo al convocar de manera anticipada elecciones legislativas tras el batacazo de las europeas el domingo, en las que arrasó la extrema derecha de Marine Le Pen.

La onda expansiva de esta decisión es impredecible y de momento ha abierto una brecha en la derecha tradicional. El presidente del partido conservador de Los Republicanos, Éric Ciotti, afirmó ayer que está a favor de formar «una alianza» con el el partido de Le Pen, Reagrupamiento Nacional (RN), de cara a los comicios del 30 de junio y el 7 de julio. Jordan Bardella anunció por la tarde que «habrá un acuerdo» con «varias decenas de diputados» de esta formación. Tienen 61.

La posibilidad de ese pacto pone a Los Republicanos al borde de la escisión, porque la mayor parte de sus dirigentes se opone a franquear la *línea roja* de unirse a Le Pen.

La derecha tradicional vive un terremoto, pero es que la izquierda francesa, muy fragmentada, tampoco se pone de acuerdo con qué hacer. El llamado cordón sanitario contra la extrema derecha (el que ha impedido hasta ahora que Le Pen llegara al Elíseo) se está resquebrajando y parece mutar hacia una especie de cordón anti Macron. Que la extrema derecha llegue al poder en Francia en unas semanas ya no es una idea lejana.

Éste es el escenario que vive el país después de que un tercio de los franceses que votaron en las europeas diera su apoyo a Jordan Bardella, el candidato de RN. Y las negociaciones de los distintos bloques parlamentarios (izquierda, extrema derecha y mayoría presidencial) para formar alianzas de cara a los comicios están arrojando a Francia más al caos político que a una estabilización.

Ciotti ha provocado un seísmo en el partido de centroderecha, hermano del PP español, y heredero del gaullismo y de la UMP de Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy. La formación siempre ha rechazado cualquier tipo de apoyo a Le Pen. Pero su presidente cree que RN «entra dentro del arco republicano» y argumentó su postura en la amenaza que representan el bloque de izquierda liderado por La Francia Insumisa y el mismo partido de Macron.

Sin embargo, dirigentes de peso dentro de la familia política conservadora, que se oponen frontalmente a una alianza con Le Pen, pidieron a



Participantes en una manifestación 'antifascista', el lunes, en Toulouse. ED JONES / AFP

El republicano Ciotti defiende una 'entente' con Le Pen y Bardella

El bloque de izquierda avanza para crear un Frente Popular

Ciotti que dimita y le acusaron de traición y de haber mentido. Lo hicieron entre otros el ex ministro Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, presidenta de la región de París, o Bruno Retailleau, jefe de los senadores, que le acusaron de mentir y de «traición». El último rescató de la hemeroteca las si $guientes \, palabras, pronunciadas \, por$ Ciotti en 2021: «Los Republicanos no harán nunca una alianza con RN, tenemos divergencias ideológicas profundas, y debemos preservar nuestra independencia y nuestra integri-

Marine Le Pen respondió en X: «Saludo la decisión responsable de Eric Ciotti. 40 años de pseudo cordón sanitario están a punto de desaparecer».

Le Pen tampoco puede contar de momento con el respaldo del otro partido de extrema derecha francesa: Reconquista. Marion Maréchal, candidata europea de la formación liderada por Eric Zemmour, rechazó un pacto con RN porque Le Pen imponía como condición que Reconquista se desligue de Éric Zemmour. Sus posturas «demasiado exce-

# JORDAN

PRESIDENTE DE BARDELLA | REAGRUPAMIENTO NACIONAL

# Un 'yerno perfecto' como posible primer ministro

R. V. PARÍS

CORRESPONSAL

Tenía apenas 16 años cuando se afilió al partido. Admiraba a su líder, Marine Le Pen, y por ella se comprometió con la formación. Su vida, desde entonces, ha estado marcada por esa decisión. Han pasado 12 años y Jordan Bardella (Drancy, 1995) se ha convertido en el líder más popular de la extrema derecha: el domingo arrasó en las elecciones europeas y tiene más tirón que la propia Le Pen.

Estos días ya circula en las redes un cartel electoral de cara a las le



gislativas que reza: «Bardella, primer ministro». Podría ocurrir si el partido, Reagrupamiento Nacional, logra una mayoría en las elecciones legislativas anticipadas del 30 de junio y 7 de julio. Que esta familia política llegue al poder es algo inédito en el país.

Bardella tiene mucho que ver en este ascenso de su familia política. Con sólo 28 años, siempre con una imagen impecable y apodado por la prensa francesa como el yerno perfecto, Jordan Bardella representa la imagen de la nueva extrema derecha. No tiene el lastre del apellido Le Pen y la líder se ha apoyado en él para afinar su proceso de desdiabolización, de normalización de su discurso político, lejos de la herencia radical de Jean-Marie Le Pen, su padre y fundador del partido.

Su delfín le ha ayudado a dar este giro. Bardella pronto se convirtió en la mano derecha de su mentora. En las elecciones de 2017, que ganó Emmanuel Macron, integró la campaña electoral de Marine Le Pen. Y fue nombrado diputado europeo desde 2019. En las del domingo, ambos aparecían juntos en el cartel de la campaña.

Bardella es más popular que ella. Es una especie de político rockstar. El domingo, en la sede elegida para celebrar la victoria, predominaba un público sobre todo joven. La mayoría iban vestidos de gala, co-

# **MUNDO**



sivas» hacen que RN no confíe en él, reiteró Bardella ayer en France 2.

El caos político de estos días tiene tintes delirantes. Desde todos los partidos se reclama la dimisión de Macron, quien dejó claro en una entrevista a *Le Figaro* que no lo hará «salga lo que salga de las urnas». Podría ocurrir, sin embargo, que el que acabe teniendo que renunciar sea Ciotti.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, que militó en Los Republicanos, hizo alusión en las redes a los pactos de Francia, Reino Uni-

mo si fueran de boda. El espacio donde Bardella salió a hablar era como un salón de eventos. Una hora antes de conocerse el escrutinio se empezó a descorchar champán y a brindar.

Hijo único y de padres divorciados, creció en Drancy, en la llamada *banlieue*, como se denomina a los barrios populares de la periferia parisina, donde hay una mayoría musulmana y casi la mitad de la población es francesa de segunda o tercera generación. Su familia es de origen inmigrante: tres de sus cuatro abuelos son italianos, y él dejó los estudios para consagrarse a la política.

Todo ello, sus orígenes y su his-

do e Italia con Hitler: «Éric Ciotti firma los acuerdos de Múnich y hunde en el deshonor a la familia *gaullista* al abrazar a Marine Le Pen».

La formación de alianzas para concurrir a las urnas es especialmente importante en esta ocasión, pues la Asamblea está muy fragmentada. La extrema derecha podría llegar al Gobierno si en las legislativas logra mayoría. Bardella sería nombrado primer ministro.

En el bloque de izquierda también dudan con qué hacer. El lunes por la noche anunciaron su intención de crear un Frente Popular para frenar a Le Pen. La idea es que ecologistas, socialistas, comunistas y La Francia Insumisa presenten candidaturas únicas en las circunscripciones, a pesar de los desacuerdos que hay entre estas familias políticas. Sin embargo, Raphael Glucksmann, candidato socialista a las europeas (logró el 14% de apoyos) y que se posiciona como nueva esperanza del bloque, advirtió ayer que todavía «no hay que hablar de acuerdo», pues tampoco quiere vincularse con La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon. La izquierda ya se unió en las legislativas de 2022, bajo la alianza llamada Nupes, que se disolvió precisamente por las diferencias en temas como la guerra en Gaza.

Según un sondeo de Ifop para *Le Figaro* publicado ayer, el partido de Marine Le Pen ganaría las elecciones legislativas, con el 35% de los apoyos. En 2022 consiguió un 18%. La izquierda se haría con un 25% y el bloque de Macron (Renacimiento, su partido, y Modem y Horizons) quedarían en tercera posición, con un 18%. Como esta cita electoral se sucede en dos rondas, es difícil proyectar cómo evolucionará la segunda votación, así que todos los sondeos se cogen con mucha cautela.

En este contexto de caos doméstico, el presidente Macron, que se ha erigido en los últimos tiempos como *líder* de Europa, llega a sus citas internacionales de esta semana muy debilitado. El jueves tiene la reunión del G7, donde se empezará a negociar los cargos de las instituciones comunitarias tras las elecciones del domingo. El fin de semana, estará en Suiza para participar junto a mandatarios de todo el mundo en la cumbre de la paz organizada en apoyo a Ucrania.

toria, le han legitimado (así lo vende él) para defender su política: control en la inmigración y mano dura en estos barrios. Cada vez más franceses de segunda o tercera generación apoyan, de hecho, sus ideas. En las europeas del domingo, Bardella se hizo fuerte en los municipios, en la Francia rural, y logró ganar nueve puntos entre el voto de los menores de 25 años.

También hay un trasvase de votos: parte del electorado del partido conservador de Los Republicanos y de Reconquista, la formación de extrema derecha de Éric Zemmour. Hay quien opina que podría llegar a ser candidato al Elíseo. Convertirse en primer ministro sería un paso.



Militantes de Reagrupamiento Nacional celebran los resultados de las europeas. JULIEN DE ROSA / AFP

# «No estamos seguros en nuestro país»

Los jóvenes votan al partido de Le Pen por la inseguridad y el aura de Bardella

### MARIE DE MONTALEMBERT

Los jóvenes franceses han dado su veredicto en las elecciones europeas. Un grito de hartazgo, un grito por la seguridad, un grito por la identidad. Reagrupamiento Nacional de Jordan Bardella es el partido más votado por los jóvenes, con un 32% de los votos entre las personas de 18 a 34 años, según datos de la cadena BFMTV.

«Una respuesta que da miedo, sí, pero es la única respuesta que nos ofrecen. Nunca pensé que votaría por Reagrupamiento Nacional, pero bueno, la situación ya no es vivible», afirma un joven parisino de 23 años que prefiere no revelar su identidad, como el resto de los entrevistados. «Estamos hartos de no sentirnos seguros en nuestro propio país y los jóvenes somos los que más lo sentimos. Hay barrios que simplemente están prohibidos, no es normal. Durante mucho tiempo, los políticos no quisieron escuchar, miraron hacia otro lado, así que gritamos más fuerte», confiesa a este periódico.

«Este resultado [del domingo] ya es un buen paso, muestra que la gente no está contenta y pone en evidencia algunos problemas que con demasiada frecuencia se han silenciado», afirma otro joven de 22 años.

Una bordelesa de 20 años relata cómo su vida diaria está marcada por esta inseguridad: «Estoy harta de tener miedo cuando salgo, ya sea de noche o de día, siempre se piensa en eso. En Burdeos, siempre tenemos cuidado de no volver solos de fiesta, porque cuando alguien lo hace, siempre hay algún problema». Esta francesa añade: «Fui a Madrid este año y pensé 'wow, aquí me siento totalmente segura, ¿por qué en Francia no?'», señalando que vota por el RN «por la seguridad».

«Es parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, por la noche, cuando salgo sola para ir de fiesta y llevo una falda, siempre me pongo un chándal encima que me quito al llegar para evitar que me molesten», cuenta una joven de 24 años que vive en Lille (Norte de Francia).

«En lo que a mí respecta, no es solo la seguridad, también es por-

### El 32% de los ciudadanos de entre 18 y 34 años votaron al RN

«Voté por Jordan porque es joven, ha sabido inspirar confianza» que ya no reconozco a Francia. No me malinterpretes, cuando decimos eso nos tildan directamente de racistas, pero no es eso, es solo que ya no se reconoce la identidad francesa y es una pena. No tenemos derecho a hablar de *asimilación de la inmigración* porque nos llaman fachas y así estamos ahora...», confiesa Antoine, un parisino de 27 años.

El éxito del RN entre los jóvenes también se explica por su candidato, el joven Jordan Bardella. Este político/influencer ha sabido cómo hablarle a los jóvenes. Sus técnicas de proximidad en las redes sociales le han convertido en una estrella con más seguidores que la propia líder del partido, Marine Le Pen (624.000 seguidores para Bardella y 428.000 para Le Pen).

Sus 28 años han favorecido una cercanía con una juventud que no siempre se siente involucrada en la política. «Está bien no ver a un señor mayor, como de costumbre, aporta frescura», afirma Louis. «Yo voté por Bardella más que por Marine Le Pen. Es joven, consciente de lo que vivimos, ha sabido inspirar confianza. No es un hijo de papá como se ve a menudo en política, es de origen inmigrante, no ha estudiado... si ha llegado hasta aquí es porque tiene algo diferente. También se dirige mucho a la juventud rural, lo que aporta esperanza», dice un chico de 25 años, añadiendo que «Bardella no es Jean-Marie Le Pen, los tiempos han cambiado, ya no es el partido

En esta línea, otra joven añade: «Me sorprendió cuando mis padres, que siempre votaron a la izquierda y para quienes el RN siempre ha sido el diablo, me dijeron que entendían el éxito actual de Le Pen, porque se ha suavizado en comparación con su padre y también porque la inseguridad se ha vuelto demasiado grande y sigue aumentando». «Han sabido ser menos radicales en los últimos años, aunque hay cosas que mejorar, hoy se han convertido en un partido normal», concluye.

**EL FRENTE** 



# Marines ucranianos en la operación «suicida» en el Dnipro

EL MUNDO, testigo de la explosión, en la noche, de una bomba de media tonelada

La explosión sorprendió a todo el grupo mientras dormía. La manilla del reloj no llegaba a las cinco en punto. ¡Boom! El estampido zarandeó el sólido búnker como si se tratara de un terremoto. Algunas pizcas de gravilla se desprendieron del techo. Bogdan sacudió la cabeza, atontado en un primer instante por el intenso reventón. Otro de los presentes cayó desde la segunda litera. «¡Quedaos en el suelo! ¡Quedaos en el suelo!».

La experiencia de los militares les indicó que los aviones que usan las FAB, las temidas bombas de más de media tonelada, atacan en tripletas. «Todavía hay uno volando por la zona», indicó Bogdan. El capitán ucraniano fue de los primeros que se atrevió a remontar las escaleras y asomar-

se al exterior. «Está repleto de polvo. Debe haber caído a pocas decenas de metros», explicó.

Unas decenas de metros que marcan una significativa diferencia. Ningún subterráneo, incluso los de este tipo –protegido por sólidas vigas de cemento–puede soportar un impacto directo de una FAB. La guerra es un escenario propicio al humor negro.

Un recurso mental para ocultar los miedos al que recurren militares y reporteros. Por eso todos los presentes —los informadores, los primeros—rompieron a reír cuando el oficial comentó: «Imagina la cantidad de papeleo que hubiese tenido que hacer si matan a los periodistas». A continuación, ya con un tono más serio, añadió: «Hemos tenido mucha suerte».

Flashback. 24 horas antes. La ruta hasta las inmediaciones del río Dnipro, a unos 30 kilómetros al noreste de Jersón, se realiza a través de las poblaciones liberadas por el ejército

ucraniano en noviembre de 2022. Todavía están muy presentes los estragos que dejó la presencia rusa y los combates que se libraron para obligarlos a huir. La mayoría de las factorías, gasolineras o grandes edificaciones que se suceden a lo largo del camino siguen en ruinas.



JAVIER ESPINOSA se suel ca-JERSÓN (UCRANIA)

Lo mismo que un puente que volaron los ucranianos al inicio de la invasión para ralentizar la ofensiva rusa. La vida, sin embargo, regresa po-

# **MUNDC**



co a poco a esta región donde incluso se divisan grupos de lugareños esperando el autobús pese a que to-

da la zona sigue al alcance de la artillería del país enemigo.

La resiliencia de los ucranianos es tal que a los propios marines les sorprende cómo deambulan entre las casuchas marcadas por la metralla. Es un espejismo que los militares se han encargado de disipar al inicio del trayecto. «A partir de aquí los teléfonos tienen que estar en modo avión». Comienza el territorio dominado por los drones, que los uniformados recorren sólo en vehículos equipados con medidas de intercepción electrónica contra ese tipo de aparatos.

Una vez que se abandona el todoterreno hay que alcanzar el refugio corriendo de forma alocada entre edificios reducidos a muros ennegrecidos, terrenos alfombrados de escombros y cristales, y una casa que sigue ardiendo. «Hace tres días que cayó algo y el fuego se reaviva a ratos», precisa Bogdan, capitán en la 35 Brigada de Marines ucranianos.

Es la misma unidad militar que libra desde noviembre una atroz batalla que se disputa metro a metro entre pantanos y cadáveres abandonados, para mantener la cabeza de playa que consiguieron capturar en el margen izquierdo del río Dnipro, cuando desalojaron parcialmente a las fuerzas rusas que se habían atrincherado en la aldea de Krynky.

Con una población de menos de un millar de habitantes, Krynky fue anegada por el desbordamiento tras la destrucción de la presa de Nova Kajovka en junio del año pasado. Sin embargo, los rusos regresaron y en cuestión de meses construyeron una sofisticada línea defensiva horadando las mismas trincheras que se pueden divisar como surcos zigzagueantes en la tierra desde los drones ucranianos.

Instalado frente a una amplia pantalla en el búnker que utiliza como puesto de mando, la camarilla de uniformados que comanda Bogdan asiste en directo a la confrontación que se libra en un terreno reducido a un erial. La imagen que transmite el avión no tripulado recuerda al paisaje lunar, repleto de cráteres. Donde antes había casas ahora sólo hay una sucesión de montículos de cascotes y maderas

astilladas o quemadas. De los invernaderos sólo se ven las varillas que sostenían los plásticos. Y los árboles han sido podados a golpe de metralla hasta quedar como troncos amputados o calcinados por los incendios.

«Lo más sorprendente es que antes de nuestro asalto los rusos difundieron en las redes nuestros planes para atacar Krynky y de hecho coincidían con lo que hicimos. Sabían que veníamos, sabían lo que íbamos a hacer y fortificaron la aldea con búnkers de cemento. Pero no pudieron impedir el desembarco», relata Bogdan.

El oficial ucraniano guarda en su teléfono un vídeo de la primera arremetida en la que participó. Un avance a través del río encaramados en unas frágiles plataformas que navegan en silencio a través de juncos y marismas. El trayecto de unos 20 minutos se convirtió en un calvario a te $nor\,de\,su\,relato\,y\,las\,grabaciones.\,En$ una de ellas se ve como un pequeño bote con tres personas a bordo atraviesa el caudal mientras a su alrededor se elevan surtidores de agua. Son los proyectiles de los morteros rusos que intentan alcanzarlos. «¡Yusamos remos!», agrega Mykhailov (nombre ficticio), otro marine de 27 años.

Pese a la significación inicial que se otorgó a la incursión, cuando se llegó a hablar de la presencia de blindados y miles de soldados ucranianos en la orilla oriental del río-lo que abría la posibilidad de un acometida local para recuperar más territorio-, lo cierto es que la operación derivó en una sangría para ambos lados, incapaces de reclamar el control total de un villorrio que se extiende a lo largo de la ribera. Varios uniformados ucranianos se han quejado en medios como el New York Times o el Washington Post de haber sido enviados a una misión que uno definió como «suicida». Otro dijo que se sintió «como un trozo de carne arrojado a los lobos».

Bogdan admite que nunca había afrontado tanto «riesgo», pero lo jus-

en conversación telefónica precisa que el «nivel de desgaste» que sufren los rusos en Krynky sigue siendo muy favorable a los soldados de su país. Mykhailov no recurre a la termino-

Mykhailov no recurre a la terminología de sus compañeros en los diarios estadounidenses. Muestra una bandera ucraniana firmada por media docena de militares el pasado 9 de febrero con un lema: «Fortaleza Krynky, este no es el final». Una trágica ironía. «Somos muy pocos los que seguimos vivos», apunta.

Según declara, uno de los firmantes, al que identifica por su apodo militar (*Mangosta*), «sigue en Krynky». Ni siquiera han podido recuperar el cadáver. Mykhailov baja el tono al hablar de él. El resto de los militares guardan silencio. Bogdan mira al suelo.

Mykhailov enseña un enfrentamiento en el que participó el 27 de enero. Lo grabó con la cámara que llevan incorporada al casco. La patrulla ucraniana había cercado a un comando ruso en un subterráneo v fue él quien les ofreció que se rindieran. «¡Tengo una oferta Chercnik! ¡Vamos a hablar!». En la imagen, la ametralladora de Mykhailov apunta hacia unas escaleras que conducen al piso bajo, donde los rusos permanecían atrincherados. «¡Rendíos! ¿Para qué coño vais a morir por Putin? ¡Os doy mi palabra de soldado ucraniano de que nadie os hará nada!».

El interlocutor ruso se muestra desafiante. «Esto es muy cómodo», asegura refiriéndose a su escondite. Sin embargo, el ucraniano conti-

> núa intentando convencerle. «¡No soy psicólogo pero yo también estoy jodido con esta guerra! ¡Tampoco quiero morir, quiero beber cerveza y comer pes-

> cado salado!», le grita.
>
> Ante la cerrazón de los rusos, la agrupación ucraniana coloca varias minas antitanque para volar el escondrijo. La grabación permite ver la brutal explosión. Tres de los soldados de Moscú consiguen sobrevivir y se les ve escapar a la carrera. Vano intento. De inmediato dos de ellos son abatidos por drones.

Son poco menos de las 21h. y las explosiones arrecian en el exterior del búnker. «Ha comenzado la fiesta», indica uno de los marines. Los soldados clasifican los sonidos como si formaran parte de una enciclopedia de sonsonetes bélicos. Los morteros sacuden el suelo con un estampido único. Las bombas de racimo son una se-

rie de estallidos muy rápidos. «Con los Grad (la munición de los antaño llamados *Órganos de Stalin*) primero escuchas ese ruido: *¡shuuuu!*, que te indica la salida, y después el *¡boom, boom, boom!*», explica Bogdan.

La pantalla de plasma permite ver las columnas de humo que marcan los impactos en una arboleda cercana. Asistir a este tipo de conflicto, en el que se puede ver la muerte en directo desde una guarida fortificada, forma parte de la radical transformación que están sufriendo las guerras. Pero aunque se aprecian como pequeñas figuras negras en el monitor, las víctimas son de carne y hueso. Bogdan aclara que hace unos minutos que una tripleta de soldados que estaba intentando llegar a Krynky desde la orilla occidental ha sido alcanzada por los rusos. «No podemos evacuarlos». En la pantalla se divisa uno de los cuerpos en el suelo. Todavía se mueve. «Cruzar el río es una lotería», le secunda Mykhailov.

La mayor parte de la jornada de los militares discurre bajo tierra. En el exterior, Mykhailov, se expresa mirando siempre al cielo, a la espera de anticiparse al temido zumbido que anuncia la cercanía de los drones.



Mykhailov (nombre ficticio) vigila el cielo en busca de drones rusos. ALBERT LORES

Territorio actual bajo control ruso

UCRANIA

Río Dnipro

Nova Kajovka
(presa destruida
en junio de 2023)

Jersón

Krynky

JERSÓN

Skadovsk

Mar de Azov

CRIMEA

FUENTE: ISW.

tifica por las bajas causadas al enemigo. «Estamos hablando de decenas y decenas de vehículos blindados, además de soldados. Y estamos forzando a los rusos a enviar refuerzos que no pueden usar en otros frentes», dice. Es la misma tesis que defiende Mykola Bielieskov, investigador del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Ucrania, que

La narración de los marines permite comprender el nivel disparatado de peligro que enfrentan los combatientes. Los vídeos grabados durante los constantes enfrentamientos que se registran en la zona son un compendio del horror: tanques rusos ardiendo, soldados siendo abatidos uno a uno por drones, cuerpos tirados entre las ruinas...

EL MUNDO

Guerra partisana ucraniana

# **MUNDO**

# Los diputados de AfD boicotean a Zelenski en Berlín

Von der Leyen asegura que Kiev ya está listo para iniciar el proceso de adhesión

### CARMEN VALERO BERLÍN

El grupo parlamentario del partido de ultraderecha Alemania para Alemania (AfD) escenificó ayer la estrategia de rechazo a Ucrania que le ha llevado al segundo puesto en las elecciones europeas boicoteando el discurso del presidente Volodimir Zelenski en el Bundestag.

«Nos negamos a escuchar a un orador con traje de camuflaje», explicaron los dos líderes del grupo parlase colocaron por delante de los tres partidos que integran la coalición de Gobierno que dirige el canciller Olaf Scholz -socialdemócratas, verdes y liberales-

sidente de guerra, sino a un presidente de paz dispuesto a negociar», argumentaron los líderes de AfD. Por esta razón, el comité ejecutivo del grupo parlamentario decidió no asistir

europeas el 6,2% del escrutinio. Recabó apoyos en todo el país, especialelecciones europeas del domingo, mente en los estados de la antigua Alemania comunista, la RDA. Hasta la irrupción de AfD, la izquierda era el hogar político de los germanorientales, para los que Rusia forma parte de su identidad. Ucrania «no necesita a un pre-En su intervención, Zelenski mantuvo la vía militar como única opción por parte de Ucrania si Rusia no se re-

> conformaremos con una solución en la que no quede claro quién ha ganado la guerra. Rusia debe asumir toda la responsabilidad por haber desencadenado la guerra y pagar por todos los daños causados por esta agresión», aseguró el presidente ucraniano en el Bundestag. Zelenski trazó un

> Sevim Dagdelen, declaró que, con la

ausencia de los diputados del hemiciclo «estamos enviando una señal de solidaridad con todos los ucrania-

nos que quieren un alto el fuego inmediato v una solución negociada. Nos solidarizamos con quienes se nie-

gan a ser reclutados a la fuerza por el presidente Zelenski para ser enviados como carne de cañón para una guerra imposible de ganar»

BSW, decisión del partido del poscomunista partido de La Izquierda,

obtuvo en sus primeras elecciones

tira voluntariamente del país. Ucra-

nia busca la plena victoria. «No nos

paralelismo con la Alemania dividida durante la Guerra Fría para explicar por qué se está luchando contra los intentos de Rusia de dividir el país. «La Europa dividida nunca fue pacífica. La Alemania dividida nunca fue felizy tam-

poco lo sería Ucrania», afirmó el líder ucraniano en referencia a los territorios ocupados por Rusia.

Por su parte, la presidenta en funciones de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró ayer que quiere inciar a finales de mes las negociaciones de adhesión a la UE con Ucrania desde el convencimiento de que ha cumplido «todos los pasos que se le habían solicitado».



Sunak y su mujer, junto a militantes conservadores, en Silverstone. AP

# Sunak invoca a Thatcher para sacudir la campaña

El 'premier' promete bajar impuestos en un intento de acortar la ventaja laborista

### CARLOS FRESNEDA SILVERSTONE

ENIVIADO ESPECIAL

El primer ministro británico Rishi Sunak invocó ayer a Margaret Thatcher y prometió un amplio recorte de impuestos en un intento de dar un volantazo a su alicaída campaña. Sunak eligió el extraño escenario del circuito de Silverstone («el motor de nuestra economía») para presentar el manifiesto electoral del Partido Conservador y cambiar de marcha tras el pinchazo por su sonada ausencia en la ceremonia final en las costas Normandía, lo que le ha valido el sobrenombre popular del desertor del Día D.

Ajeno a los presagios agoreros que le siguen situando 20 puntos por detrás del Partido Laborista de Keir Starmer ante la cita electoral del 4 de julio, Sunak lanzó su manifiesto, centrado en una bajada de impuestos. «Somos el partido de Margaret Thatchery, a diferencia de los laboristas, creemos en el valor

del dinero», reivindicó Sunak. «Es moralmente correcto que quienes puedan trabajar acaben trabajando, y que quienes trabajen duro sean recompensados con más dinero en sus bolsillos». «Starmer tiene una aproximación muy distinta. Él sellama socialista y todos sabemos lo que hacen los socialistas: tomar más de vuestro dinero».

«Hemos tomado decisiones difíciles en este país después del Covid», subrayó Sunak. «Pero hemos dado la vuelta a la esquina y hemos reducido la inflación. La economía se ha recuperado y ahora es el momento de recortar los impuestos para las familias, para los autónomos, para los pensionistas y para quienes aspiren a comprar una primera vivienda», añadió. Sunak no dudó en volver a acusar a los laboristas de querer aumentar la presión fiscal sobre las familias británicas en torno a 2.000 libras a anuales (2.360 euros).



Zelenski habla ante el Parlamento alemán, con las sillas vacías de AfD. M. S. / AFP

mentario de AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla. Acusaron a Zelenski de retorcer la Constitución ucraniana para no convocar elecciones presidenciales y mantenerse en el poder y aseguraron que carece de legitimidad.

«El mandato de Zelenski ha expirado. Ahora sólo está en el cargo como presidente de guerra y como mendigo», dijeron los dirigentes de AfD, que, con el 15,9% de los votos en las al discurso de Zelenski en el Bundestag. Y el grupo parlamentario hizo lo propio. No obstante, cuatro diputados de AfD sí asistieron al Pleno.

Los miembros del nuevo partido Lista Sahra Wagenknecht (BSW), igualmente escépticos con la ayuda sin contraprestaciones a Ucrania y la demonización de Rusia, tampoco asistieron a la sesión con Zelenski. El experto en asuntos exteriores del BSW,

# SEBASTIÁN LOPEZ CRUZ

Falleció el 11 de junio de 2024 a los 84 años de edad

Su esposa, Angelines; hijas, Teresa, Ana y Noemí; nietos, Daniela, Jaime y Fernando; yernos Fernando y Manolo; ruegan una oración por su alma.

El responso e incineración tendrá lugar en el Cementerio de la Almudena el día 12 de junio de 2024 a las 11:00 horas.

# SEBASTIÁN LOPEZ CRUZ

Falleció el 11 de junio de 2024 a los 84 años de edad

Los trabajadores de Unidad Editorial (compañeros de su hija Ana Isabel López Mañas). se unen al dolor de su familia y RUEGAN una oración por su alma.

# **MUNDO**



Hunter Biden, acompañado por la primera dama Jill Biden, y su esposa, Melissa Cohen Biden. MATT SLOCUM / AP

# Declaran culpable al hijo de Biden

Hunter Biden mintió para comprar un arma y podría enfrentarse a 25 años de cárcel

### PABLO PARDO WASHINGTON

CORRESPONSA

Un jurado popular declaró culpable a Hunter Biden, el hijo del presidente de EEUU, por posesión ilícita de un arma de fuego, específicamente un revólver. La clave del delito es que en el formulario oficial que rellenó al hacer la adquisición, en 2018, mintió al negar que tuviera problemas de adicción y toxicomanía, pese a que era adicto al crack, una droga extremadamente destructiva.

Además de por mentir en el documento oficial, Biden ha sido conde-

nado por posesión ilícita de un arma de fuego durante 11 días, que fue el periodo en el que tuvo el revólver en su poder. El hijo del presidente nunca tuvo munición para el arma. La violación de la ley podría acarrear a Biden *júnior* una pena máxima de 25 años de cárcel aunque, dado que se trata de la primera vez que comete un delito, es improbable que sea castigado así. Existe incluso una pequeña posibilidad de que no llegue a ser condenado a prisión.

La decisión del jurado del estado de Delaware —donde tradicionalmente han vivido los Biden— va a suponer un golpe psicológico muy grande para el presidente, que siempre se ha mantenido muy cercano a su familia y sus hijos. Los Biden se han abstenido, al contrario que Donald Trump en sus juicios, de insultar al juez, al fiscal, al jurado y a todo el que pasaba por allí, pero eso no quita que el malestar en la familia presidencial sea considerable.

Biden ha declarado que no usará la prerrogativa presidencial para perdonar a su hijo, de nuevo, un marcado contraste con Trump, de quien se da por hecho que intentaría autoperdonarse si fuera condenado en los dos juicios federales que afronta. Biden emitió ayer un escueto comunicado desde la Casa Blanca en el que afirma que aceptará «el resultado de este juicio», en un esfuerzo por marcar su respeto a la independencia judicial que brilla por su ausencia en las declaraciones de Trump.

El proceso ha sido un verdadero dramón familiar, con parte de la familia y de los allegados de Biden relatando con todo lujo de detalles la adicción al crack de Hunter. Entre las declaraciones más espectaculares estuvo la de Hallie Biden, viuda del hermano mayor de Hunter, Beau. Hallie mantuvo una relación con Hunter que fue la comidilla –por decirlo suavemente – de Washington. Lo que no se sabía era que Hunter había hecho de Hallie una adicta al crack. Una de las hijas de Hunter también de-

### El presidente dice que «aceptará el resultado» en un escueto texto

### Expertos creen que la presencia de la familia en la sala le penalizó

claró. Pintó un retrato de su padre completamente devastador. Lo mismo sucedió con Zoe Keaton, una *stripper* con la que Hunter salió después de su relación con Hallie.

Todo eso contrasta con la presencia de la primera dama, Jill, y una de las hermanas del acusado. Algunos expertos han considerado que la asistencia de la familia Biden al juicio ha podido perjudicar a Hunter, ya que la fiscalía le presentó con éxito como un niño bien, multimillonario, gracias a las conexiones políticas de su padre, y capaz de gastarse en un mes lo que los estadounidenses medios ganan en un año. La presencia de Jill Biden con vestidos y bolsos caros probablemente no ayudó en absoluto a mejorar la imagen de su hijastro ante un jurado formado en su mayor parte por personas de cla-

Su imputación fue controvertida. Algunos, incluyendo el primer fiscal del caso, insinuaron que tiene algún tipo de motivación política, ya que normalmente este tipo de delitos no se persiguen penalmente. EEUU es un país en el que un tercio de la población tiene armas de fuego y una parte enorme de ellas no están registradas o, si lo están, no figuran con las especificaciones correctas.

# Hamas acepta el plan de tregua en Gaza de EEUU

Sánchez anuncia otros 16 millones de ayuda a Palestina en un foro en Jordania

### LARA VILLALÓN ESTAMBUL

Líderes de 75 países, incluido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y representantes de Naciones Unidas, se reunieron ayer en Jordania para identificar las necesidades más urgentes en Gaza tras ocho meses de guerra y buscar una respuesta colectiva a la crisis, en un foro bajo el título *Un llamado a la acción*.

Los mandatarios coincidieron en la urgente necesidad de un alto el fuego. Durante su intervención, Sánchez valoró positivamente la resolución de tregua adoptada el lunes por el Consejo de Seguridad de la ONU, una iniciativa de Estados Unidos coordinada con Qatar y Egipto. «Llamamos a Hamas e Israel a actuar de manera responsable ante la nueva oportunidad que tenemos frente a nosotros, que es el resultado de los interminables y encomiables esfuerzos de EEUU, Qatar y Egipto», dijo Sánchez.

Hamas anunció que acepta la propuesta y que está dispuesta a nego-



Sánchez, junto al presidente palestino, Mahmud Abas, ayer en Amán. AFP

ciar los detalles de la iniciativa. En declaraciones a Reuters, el alto funcionario de la organización palestina, Sami Abu Zuhri, pidió a Washington garantías de que Israel cumplirá con su parte del acuerdo.

La iniciativa estadounidense, que plantea una tregua de seis semanas

y pretende encaminar las negociaciones hacia un cese permanente de la guerra, fue aprobada por 14 países del Consejo de Seguridad y la abstención de Rusia. En la propuesta figura que Israel apoya el acuerdo de tregua, aunque aún no se han acordado los detalles de cuándo se implementará.

La situación se ha deteriorado gravemente en la Franja de Gaza desde mayo, cuando Israel tomó el paso de Rafah, la vía por la que entraba ayuda humanitaria internacional al enclave.

El presidente del Gobierno español anunció ayer ayuda extra para mejorar la situación humanitaria en los territorios palestinos. «En 2023 se triplicó el apoyo a Palestina con 50 millones de euros. Este año se movilizará un paquete adicional de 16 millones de euros», declaró Pedro Sánchez en Amán

### LAS PREVISIONES DEL BANCO DE ESPAÑA

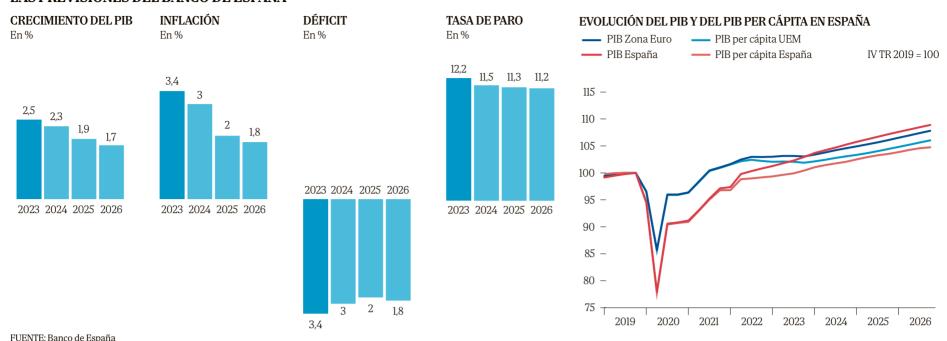

# La interinidad 'altera' al supervisor

• El Banco de España advierte sobre las «consecuencias negativas» de la dilación en el nombramiento de un nuevo gobernador • La institución no tendrá derecho a voto en el BCE por la situación de interinidad

### DANIEL VIAÑA MADRID

El Banco de España enfrenta desde ayer una situación anómala e insólita: el gobernador saliente, Pablo Hernández de Cos, ha agotado su mandato, y el Gobierno no ha nombrado todavía a su sucesor y no se sabe cuándo lo hará. Y esta actitud del Ejecutivo, según Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística y una de las figuras con más peso del BdE, no es precisamente positiva para el organismo.

«El hecho de que no haya gobernador altera el funcionamiento de la institución», reconoció Gavilán al ser preguntado este martes por el hecho de que el Banco de España esté descabezado. «El organismo tiene mecanismos» para seguir funcionando, añadió, en alusión a que la subgobernadora, Margarita Delgado, será quien asuma de manera interina la posición.

Pero precisamente esto va a provocar algunas «consecuencias adversas», adelantó Gavilán. Por ejemplo, que España no tenga derecho de voto en las reuniones del Banco Central Europeo (BCE). «Es una de las cuestiones que estamos tratando» con el propio BCE, expuso el director general durante la presentación de las nuevas previsiones macroeconómicas.



El ex gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en su última comparecencia en el Congreso. EFE

Gavilán no quiso valorar la posibilidad de que el nombramiento vaya a responder más a motivos políticos que a los méritos técnicos y capacidades del candidato y que, como ya ha hecho en otras instituciones, el Gobierno politice la institución y restrinja su libertad. Pero ese temor es real, tanto fuera como dentro de la institución. El fin del mandato de Hernández de Cos tenía fecha desde el mismo momento en el que fue nombrado, y el Gobierno ha tenido muchas semanas y meses para decidir su sucesor. Pero no lo ha hecho. Este es un proceso que habitualmente se pacta con la oposición, y recientemente la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que sí, que el Ejecutivo estaba dispuesto a negociarlo pero de manera conjunta con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El peligro de politización, por lo tanto, es evidente, lo que echaría por tierra el aplaudido trabajo, tanto en España como en Europa, que ha desarrollado Hernández de Cos.

Un ejemplo: el pasado lunes, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se despedía de él en una publicación en la red social X en la que valoraba de manera muy positiva su desempeño. Pero lo despedía sólo como gobernador ya que el español mantendrá, al menos durante un año, su puesto al frente de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) del BCE por petición expresa de la banquera francesa.

Y el Círculo de Empresarios mostró ayer «su reconocimiento por la ejemplar labor del hasta ahora gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien finaliza su mandato tras seis años de brillante gestión». «Hernández de Cos



Prohibido enfermar en la cúpula del Banco de España El juego del Gobierno de tomar como rehén el nombramiento del gobernador para otras negociaciones políticas coloca al Banco de España en situación insólita. Si ya es aberrante que la institución deje de tener voto en el Banco Central Europeo desde este martes al no haber sido resuelta la sustitución del ya ex gobernador, **Pablo Hernández de Cos**, como publicó este diario el pasado día 7, hay, entre otros, un serio problema adicional.

Desde este martes tienen prohibido en la práctica, por responsabilidad, contraer enfermedades cualquier de los tres miembros que quedan en la comisión ejecutiva del organismo supervisor. La subgobernadora, **Margarita Delgado** (61 años) y los consejeros a propuesta del PSOE, **Soledad Núñez** (67) y del PP, **Fernando Fernández** (68) cumplen cada semana su deber de asistencia, pero deben cuidarse particularmente en este incierto período, porque la

baja de solo uno de ellos deja sin quorum legal suficiente a esta comisión, que es la más importante del Banco de España. No solo es responsable de instrumentar las decisiones del BCE y resolver autorizaciones, también «formula a las entidades de crédito las recomendaciones y requerimientos»; y, como evidenció la crisis financiera, «acuerda medidas de intervención y sustitución de administradores».

Pedro Sánchez tiene la competencia

### CONTRIBUCIONES AL DIFERENCIAL DE INFLACIÓN ENTRE ESPAÑA Y LA ZONA EURO

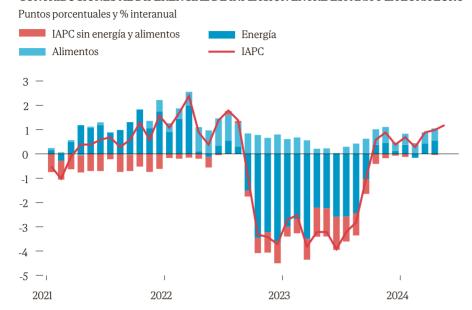

### DIFERENCIAL DE INFLACIÓN DE ALIMENTOS ENTRE ESPAÑA Y LA ZONA EURO



EL MUNDO

ha sido un ejemplo de servidor público. Más allá de la ortodoxia monetaria y financiera en el marco de las directrices del BCE, también ha gestionado su función orientándola hacia la pedagogía ciudadana del bienestar económico general, manteniéndose al margen de los avatares gubernamentales y partidistas, y erigiendo al Banco de España», añadía.

### **MEJORA DE PREVISIONES**

En lo que a las previsiones se refiere, el Banco de España ha elevado en cuatro décimas su estimación de crecimiento para la economía española en 2024, hasta el 2,3%, mientras que mantiene las cifras para

### Economía celebró la mejora de las estimaciones de PIB para 2024

### «España crecerá más que la zona euro», destacó el Ministerio

2025 y 2026 en el 1,9% y el 1,7%, respectivamente. «La actividad económica registró un elevado dinamismo en el primer trimestre del año –por encima de lo esperado–, y los indicadores disponibles para el segundo trimestre sugieren que el PIB seguiría mostrando un ritmo de expansión apreciable», explica el organismo.

Las nuevas estimaciones fueron inmediatamente celebradas por el Gobierno. «Más buenas noticias: el Banco de España se une a los organismos nacionales e internacionales que en las últimas semanas están mejorando sus estimaciones sobre la evolución esperada de la economía española», valoró el Ministerio de Economía. «El Banco de España señala el crecimiento diferencial de nuestro país entre las principales economías avanzadas. De hecho, España crecerá más que el conjunto de la zona euro durante todo el horizonte de previsión [2024-2026]», incidió.

Y, efectivamente, todo lo apuntado por el departamento de Carlos Cuerpo es así. Pero lo que Economía no subrayó tanto, y sí hizo el BdE, es que la renta per cápita sigue todavía por debajo de la media europea y que así seguirá, al menos, durante todo ese horizonte analizado. «Es la medida más interesante», señaló Gavilán aludiendo a esta referencia que mide los ingresos por cabeza, la renta o riqueza de la que goza cada ciudadano.

En cuanto al desempleo, el BdE prevé que la tasa de paro se mantenga por encima del 11% al menos hasta 2026. Esto, sin embargo, no quiere decir que se esté produciendo una ralentización en el ritmo de creación de empleo. De hecho se está produciendo la situación contraria, pero si la tasa no se reduce de manera más intensa es porque España está recibiendo una notable proporción de inmigrantes. En cuanto a la inflación, el organismo revisa al alza la estimación para el año que viene y la lleva hasta el 3%.

# El aceite dispara la brecha de IPC con Europa

El supervisor le atribuye la mitad del diferencial de inflación de alimentos

### C. ALONSO / D. VIAÑA

«Estamos consumiendo más, precisamente, los bienes que más están subiendo, y podemos singularizar uno: el aceite de oliva». El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, explicaba ayer de esta manera la razón por la que la inflación en general, y la de los alimentos en particular, es más elevada en España que en Europa. «No sólo consumimos más que en Europa, sino que es uno de los bienes que más han subido y explica la mitad del diferencial», insistía, en referencia a la brecha de inflación positiva que soportan las familias españolas frente a las europeas.

El organismo, en la actualización de sus previsiones macroeconómicas que ayer presentó, explica que «desde finales de 2023, España presenta un diferencial de inflación positivo con respecto a la UEM [Unión Económica y Monetaria] que proviene del componente energético

y de los alimentos». Y en el caso de los alimentos, esta situación «viene explicada, en gran medida, por el mayor peso en la cesta de consumo de los hogares españoles de los alimentos que más se han encarecido recientemente». Especialmente, el aceite, que es un bien fundamental en la cocina mediterránea.

La contundente estimación del supervisor tiene su reflejo en los

70%
Inflación. La tasa anual del IPC

del aceite de oliva llegó a alcanzar el 70% el pasado mes de marzo, según el INE.

datos mensuales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que vienen mostrando un crecimiento muy superior, de lejos, de la inflación del aceite de oliva respecto al IPC general y al de los alimentos desde

hace ya más de tres años. Pero la diferencia se ha disparado especialmente en los últimos meses, cuando la inflación del *oro líquido* ha llegado a alcanzar el 70% en tasa anual, frente a un IPC alimentario del 4.7% y una tasa general del 3.6%.

Este desfase justifica la afirmación del organismo de que los precios del aceite de oliva han disparado su peso en la cesta de la compra de los españoles y esto ha ensanchado la brecha con los países del entorno europeo.

Hace algunos meses, asociaciones de consumidores como la OCU o Facua denunciaron que el precio del litro de aceite de oliva en los supermercados españoles era mucho más elevado que en países como Portugal (un 27% más caro), Francia (un 16%) o Italia (un 6%). El por qué de estas diferencias, siendo España el principal productor mundial de aceite de oliva, se encuentra precisamente en la afirmación que hacía ayer Ángel Gavilán: los españoles consumimos mucho más que otros ciudadanos europeos.

En concreto, en España se consumen 11,4 litros al año por persona, frente a los 7,1 litros de Italia, los 5,8 litros de Portugal o los 2,1 litros de Francia, según los datos que maneja el Consejo Oleícola Internacional. Esto implica que la rotación en los lineales de los supermercados de los países del entorno es mucho más baja, porque lo compran menos, de modo que los precios no sufren el impacto inmediato de las escaladas que sí experimentan en España por la mayor rotación del producto.

exclusiva de elegir personalmente al nuevo gobernador y sabe desde 2018 que éste dejaría el cargo por fin de mandato improrrogable el 11 de junio de 2024, pero ha decidido darse tiempo tras las elecciones europeas sin descartar septiembre. La renovación de la cúpula le puede servir como peón de pacto con el PP –para renovar el poder judicial–; con otros partidos para otros fines. También para nombrar a alguien polémico fuera de

período electoral. Mientras tanto, Delgado cuyo mandato acaba en septiembre también, asume las funciones del gobernador, pero de una forma interina que le impide tener voto en el consejo de gobierno del BCE, muy celoso de que solo los jefes reales y plenipotenciarios de los bancos centrales puedan participar en las decisiones. Nada personal contra Delgado, una técnica cualificada que goza de buena reputación internacional, pero la chapuza

gubernamental de ganar tiempo apoyándose en ella tiene consecuencias.

El Gobierno relativiza estos riesgos y se muestra indiferente. Apuesta que no existirán situaciones críticas que deba gestionar estas semanas el Banco de España y que tampoco la presidenta del BCE, **Christine Lagarde**, se verá obligada a convocar reuniones de urgencia en las que Delgado podrá asistir sin derecho a voto. Hay que cruzar los dedos con que las

elecciones francesas no desaten una crisis de deuda en el euro en las próximas semanas, por ejemplo. «Estamos en un proceso de elección abierto, como es evidente, y confiamos en que se adopte una decisión cuanto antes», responde un portavoz del Ministerio que dirige **Carlos Cuerpo** a la pregunta de este diario si no le preocupan los efectos de esta interinidad. Es lo que se dice gobernar confiando en la suerte y en la salud.



El presidente de BBVA, Carlos Torres, en una comparecencia de prensa reciente. EL MUNDO

# La CNMV admite a trámite la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell

El supervisor podría dar luz verde a la operación sin el dictamen de la CNMC

### MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha desbloqueado un nuevo paso en el proceso de OPA lanzado por BBVA para hacerse con Banco Sabadell. El supervisor de los mercados españoles admitió ayer la oferta pública de adquisición de la entidad presidida por Carlos Torres, según comunicó el supervisor de los mercados españoles. Se da así un nuevo paso en la

tramitación de la oferta de acuerdo con lo que establece la normativa que regula todos estos procesos. De acuerdo con la citada normativa, después del estudio de la documentación que aporte o se solicite al oferente, la CNMV decidirá sobre la autorización de la oferta tras seguir los plazos y requisitos previsto en el artículo 21 del Real Decreto1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición

de valores. Era un paso de trámite pero necesario en el curso de la operación que el banco de origen vasco lanzó el pasado 9 de mayo, si bien no supone ninguna resolución todavía por parte de la Comisión, como se encargó de subrayar ayer Sabadell en una información relevante enviada a la CNMV: «La admisión a trámite de la referida solicitud no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones. La CNMV no autorizará la oferta hasta que no se le acredite la obtención de la no oposición del Banco Central Europeo a la operación», señalaba la nota.

El BBVA presentó formalmente el pasado 24 de mayo la solicitud con la que espera tener el visto bueno de la CNMV; desde ese momento, el supervisor tenía hasta 14 días laborables para admitir a trámite la operación, que concluían el próximo jueves, aunque no le ha hecho falta apurar el plazo.

El pasado 4 de junio, BBVA también remitió la correspondiente petición al BCE, cuya respuesta se espera para las próximas semanas. El pro-

### **DATOS**

### 1,865€

SABADELL. Las acciones de Banco Sabadell cerraron ayer la sesión en el Ibex 35 en 1,865 euros, frente a los 1,738 euros que marcaron el 29 de abril un día antes de conocerse el interés –inicialmente amistosode BBVA por la entidad.

### 9,588€

BBVA. Los títulos de BBVA terminaron ayer en 9,588 euros en bolsa, frente a los 10,9 euros del 29 de abril. La entidad de Carlos Torres propone un canje de 4,83 acciones de Sabadell por una de BBVA, lo que suponía una prima inicial del 30% que desde entonces se ha estrechado. nunciamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), sin embargo, se prevé más largo. BBVA estimó un plazo de entre seis y ocho meses para concluir el proceso de OPA, sin embargo, si Competencia decide elevar el análisis de la operación de la fase 1 a la fa-

### Si la CNMC eleva su análisis a fase 2, la operación se alargaría un año

### La aceptación no supone una respuesta a la oferta de Torres

se 2 -como apuntan en el sector financiero-, el análisis se podría extender casi un año. Esto no impediría que la CNMV pueda dar luz verde a la operación tras revisar la información, ya que sólo es condición necesaria el visto bueno del BCE. Con las dos autorizaciones-la de CNMV y la del BCE-, BBVA podría lanzar la opa sin la opinión de la CNMC o sin que haya establecido condiciones -en caso de que las haya-. Ahora bien, fuentes del mercado consultadas por este medio consideran que sería arriesgado para los accionistas de Sabadell tener que tomar una decisión sobre la propuesta de BBVA sin conocer las condiciones que podría establecer la CNMC o sin tener clara la autorización del Gobierno a una hipotética fusión posterior.

De seguir adelante con su oferta, BBVA tendrá que dar a los accionistas del Sabadell un plazo de entre 15 y 70 días para decidir si venden sus títulos.Si la oferta prospera y BBVA consigue que más de la mitad de los accionistas del Sabadell estén dispuestos a vender, el banco podría avanzar con su idea final de la fusión de ambas entidades, lo que estará sujeto a las condiciones que ponga la CNMC y al plácet del Ministerio de Economía. En cualquier caso, no será fácil. Desde que BBVA anunció su opa sobre Banco Sabadell, el Gobierno se ha opuesto públicamente a la operación y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien rechazó la oferta, advirtió de que la última palabra sobre la fusión la tiene el Ejecutivo y, en concreto, él.

### El accionista tiene la palabra

### **JAVIER CREMADES**

La España corporativa se despertó sorprendida hace un par de semanas al conocer un nuevo episodio de OPA que podría, de tener éxito, cambiar la actual configuración del sector bancario español. El BBVA anunciaba la presentación de una Oferta Publica de Adquisición de acciones del Banco Sabadell. Las operaciones de OPA en España son muy poco frecuentes. Los accionistas de las

empresas *opadas*, las que son objeto de adquisición, resultan siempre beneficiados. Al menos no perjudicados, pues siempre tiene la libertad de no vender, de no aceptar la OPA. A los representantes de los accionistas minoritarios le gustan siempre las OPA, todas las OPA, para ellos nunca hay hostilidad en una OPA. Por eso me han sorprendido las diversas oposiciones que ha tenido el anuncio del BBVA.

En cierta medida, lo sucedido puede evocar la famosa comedia de Shakespeare, *Much ado for nothing*, traducida normalmente como *Mucho Ruido y pocas nueces*, pero también, a veces, como *Mucho ruido por nada*. Se trata de una de las grandes comedias del maestro de Stratford-upon-

Avon, en la que, en un complejo entramado de personas y relaciones en las que se vislumbran todo tipo de argucias de amor, desamor, traiciones, lealtades, mentiras, verdades y medias verdades, al final todos se reconcilian y se celebra un gran baile y una gran boda. Todo un agudo retrato de la complejidad del ser humano, en una oda en la que en el fondo se ensalza su absoluta simplicidad.

Es evidente que el anuncio de OPA del BBVA ha producido en diversos sectores de nuestra sociedad mucho ruido. Pero sin duda lo importante son las nueces. No es mi propósito relativizar la importancia que puede tener una OPA en el ámbito corporativo de las sociedades cotizadas. Y menos

una OPA que se produce entre dos entidades de gran peso e importancia en el sistema financiero español. Pero lo que sí quisiera es rescatarla de ese torbellino político, económico, mediático y social en la que se halla inmersa en estos días (el ruido), y reconducirla a su esencia, que es básicamente jurídica y regulatoria (las nueces). En este sentido, la OPA constituye una dinámica absolutamente normal, ordinaria e incluso necesaria, en el correcto funcionamiento de los mercados financieros. Una de las distintas expresiones de la aplicación de las reglas del juego del mercado. Casi más bien debiéramos decir que si no hubiera OPAS, parafraseando al propio Shakespeare, algo olería a podrido

# El Corte Inglés logra el mejor resultado desde la crisis de 2009

El grupo obtiene el grado de inversión tras bajar la deuda a mínimos de 16 años

**BALANCE** 

El volumen de ingresos

16.333 millones de euros

del grupo alcanzó los

en el ejercicio 2023-24.

beneficio neto se situó

en 480 millones, un 45%

menos por la operación

con Mutua en 2022.

359 BENEFICIO. EI

beneficio recurrente se

disparó un 73,7%, hasta

359 millones, sin contar

los extraordinarios.

480

MILLONES. EI

**16.333** INGRESOS.

### CRISTINA ALONSO MADRID

El Corte Inglés cerró el año pasado con los mejores resultados desde tiempos de la crisis financiera. En concreto, la compañía que preside Marta Álvarez dio cuenta ayer de la mejor foto contable de la compañía desde el año 2009, incluyendo una

rebaja de la deuda a mínimos de 16 años que le ha servido para que Standard & Poor's y Fitch Ratings le concedan una calificación en grado de inversión (investment grade) por primera vez en su historia. Todo un hito que permitirá al grupo de grandes almacenes emitir deuda a un tipo de interés inferior al que lo hacía hasta ahora.

El volumen de ingresos alcanzó los 16.333 millones de euros, un 5,4% más que el ejercicio previo, y el beneficio neto se situó en 480 millones, un 45% menos que un año antes, cuando alcanzó los 870 millones gracias a los ingresos extraordinarios que

insufló la operación de venta a Mutua del 8% del capital y del 50,01% de su filial de Seguros.

Con todo, el beneficio neto recurrente, que excluye estos ingresos extraordinarios, se disparó un 73,7%. hasta los 359 millones de euros. Y es en esa foto en la que pone el foco la compañía para presumir del mejor resultado desde el año 2009, cuando la economía española empezó a sufrir los estragos de la crisis financiera que estalló en Estados Unidos.

Gracias a la mejora en las principales áreas de actividad, el resultado bruto de explotación (Ebitda) as-

cendió a 1.081 millones, con un incremento del 13,6% sobre el ejercicio precedente, mientras que la deuda financiera neta se situó en el nivel más bajo de los últimos 16 años, con 2.059 millones de euros, equivalente a 1,9 veces el Ebitda.

Ese desapalancamiento ha sido clave para que las prestigiosas S&Py Fitch hayan coronado a El Corte Inglés con el ansiado grado de inversión en su calificación. Ambas agencias han dado al grupo un rating crediticio en el grado de inversión BBB-, con perspectiva estable, destacando tanto la mejora de la rentabilidad y el apalan-

camiento como el compromiso con el mantenimiento de una política financiera prudente que le permitirá mantener la deuda ajustada sobre Ebitda por debajo de tres veces.

Respecto a los resultados del ejercicio que cerró el pasado 29 de febrero, la compañía destacó ayer en



una nota difundida a los medios el crecimiento en todas las áreas de retail, especialmente en moda y belleza, así como la solidez de las ventas de alimentación y hostelería. Asimismo, las divisiones de Viajes y Segu-

La mejora de la rentabilidad y de la deuda, claves para S&P y Fitch

Las meiores cifras de toda la historia en las áreas de Viajes y Seguros

ros han conseguido en el último ejercicio los mejores resultados de su historia, según indicó el grupo.

Por áreas, la mayor parte del volumen de ingresos corresponde al retail, con 12.845 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,8% sobre el año anterior. Destaca el fuerte posicionamiento del área de moda y también los avances en las áreas de alimentación y hostelería, que incluye los Supermercados de El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Sanchez Romero, el Club del Gourmet y diversos formatos de restauración.

Viajes El Corte Inglés, por su parte, logró un volumen global de ingresos de 3.306 millones de euros, con un incremento del 12,6% sobre el año anterior. Mientras, Financiera El Corte Inglés superó los tres millones de clientes en su nueva tarjeta Mastercard y el área de Seguros cerró el

mejor año de su historia, creciendo un 16% en número de pólizas.

El grupo resaltó en su comunicado que sólo en retail el Ebitda superó los 840 millones de euros, con un alza del 11,2% sobre el año anterior, mientras que en Viajes se situó en casi 93 millones de euros, un 84,5% más que en el ejercicio 2022-23. También especificó que en venta online cuenta ya con más de 900 millones de visitas a sus webs y apps, y con más de 17 millones de pedidos (un 8,5% más que el año anterior).

Respecto a la inversión inmobiliaria, el pasado ejercicio estuvo marcado por la renovación de hasta 25 establecimientos, con remodelaciones completas en los centros de Bilbao, La Coruña, Málaga o Pozuelo (Madrid), así como la adquisición de un emblemático edificio en la Puerta del Sol de la capital.

en nuestro mundo corporativo.

Es pues importante recordar que estamos ante una operación puramente privada, esto es, una operación entre particulares. Una simple oferta de compra de acciones dirigida a unos accionistas. Aquí no tienen mucho que decir la mayor parte de los actores que hasta la fecha se han ido pronunciando con más o menos ruido. Realmente nada tienen que decir los administradores del Banco Sabadell, que aunque ya expresaron su posición sobre el particular, aún tendrán que emitir un informe sobre la operación. Más bien lo que tienen por ley es un deber de abstención. Y estrictamente hablando, tampoco tiene nada que decidir el Gobierno, más allá de dar su opinión. Si bien es cierto

que para la culminación del proceso tendrán que obtenerse las oportunas autorizaciones administrativas sectoriales, no es menos cierto que se hallan residenciadas en administraciones independientes, sujetas a deber de legalidad. A mi modo de ver, no existe en nuestro ordenamiento, como parece querer dase a entender, una potestad arbitraria del Gobierno sobre la autorización o no de una operación privada de mercado. El sí o el no del buen fin de la opa depende, pues, del accionista, en especial del accionis ta minoritario, que como suele suceder, es el mayoritario en las sociedades cotizadas.

Metafóricamente hablando, y recordando la escena final de la obra mencionada al comienzo de esta columna, en la fiesta de

las OPA, el invitado principal es el accionista. Hay otros asistentes, en especial, aquellos cuya misión es asegurar que la fiesta discurra por los cauces establecidos, esto es, que se apliquen las reglas del juego. El Estado de Derecho también se manifiesta en el ámbito de lo privado. Es lo que los Ordoliberales, a quienes tanto debemos en su visión de la interacción entre Derecho, Economía y Política, llamaban la Sociedad de Derecho Privado (Privatrechtsgesellschaft). El Mercado es una de las instituciones que, en el marco de la Democracia, más prosperidad y bienestar ha traído a nuestra civilización. Es importante pues salvaguardar la aplicación de la Ley, alejando la idea de que ésta se pueda identificar con la voluntad de

alguien en particular.

Los reguladores, el Gobierno, pero también las asociaciones de accionistas minoritarios europeas y los ciudadanos vamos a estar muy atentos a la evolución de este proceso, velando, en la medida de nuestras posibilidades, por una absoluta observancia de las reglas del juego, y el respeto del derecho del accionista a decidir libremente si acepta o no la oferta que se le haya formulado. La protección del accionista en este caso es la no interferencia en el proceso que ha comenzado y sobre el que él tiene la última palabra

Javier Cremades es abogado y presidente de Cremades & Calvo-Sotelo

### FORO LAS CLAVES DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

# Los planes de infraestructuras serán examinados periódicamente

Transportes anuncia que la nueva Ley de Movilidad Sostenible vigilará su cumplimiento

### CLARA ROJAS MADRID

«No sé cuántas leyes va a poder sacar adelante este Gobierno», bromeó Álvaro Fernández Heredia, secretario general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, «y no me atrevo a profetizar mucho más allá, pero una va a ser la de Amnistía, y la otra que sale seguro, va a ser la de Movilidad Sostenible». El responsable del Ministerio de Transportes quiso destacar ayer el carácter pionero de la ley que tramita el Ejecutivo; una ley que, según explicó, reconoce la movilidad como un derecho.

Fernández Heredia se pronunció así durante el evento Las claves de la movilidad sostenible, organizado por la Escuela de Unidad Editorial y la Fundación Repsol. Desde el atril, destacó que la nueva ley obligará a revisar periódicamente todos los planes de infraestructuras y de movilidad tras su puesta en marcha, cada cinco años. «Este país ha creado planes de infraestructuras que tienen dos cualidades: que no se cumplen, y que han dejado cadáveres en todo el ámbito nacional», a lo que añadió: «Esos cadáveres tienen padrinos en todos los partidos políticos»

Para evitar esa incumplimiento casi sistemático, la nueva Ley de Movilidad Sostenible establecerá la evaluación de los proyectos de infraes-

### La nueva ley reconoce la movilidad como un derecho

### Las revisiones se harán antes y después de la ejecución del plan

tructuras en dos etapas: antes de su ejecución, y hasta cinco y 10 años después de esta.

Además de Fernández Heredia, la jornada contó con la participación en su apertura de Valero Marín Sastrón, director general de Clientes en Repsol. Y con la presencia de Laura Múgica, directora general y consejera de Unidad Editorial, y António Calçada, director general de la Fundación Repsol, para su clausura. Múgica destacó la oportunidad de celebrar foros de entendimiento entre diferentes, como este, en tiempos de gran crispación política; y Calçada recalcó la necesidad de proyectar una transición tecnológica efectiva y estable que atienda a los distintos plazos de implementación. «Esto es tecnología, no ideología», apuntó.



Borja Carabante (Madrid), Nora Abete (Bilbao), Marcos Iriarte, Sonia Araujo (Renfe) y Rafael Barbadillo (Confebus).



Jorge Escuín, director de estrategia de Movilidad de Repsol, Laura Múgica, directora general de Unidad Editorial y António Calçada, director general de la Fundación Repsol ayer en el Foro de Movilidad Sostenible.



Álvaro Fernández Heredia, Secretario general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes. FOTOS: BERNARDO DÍAZ

El evento contó con dos mesas de debate. La primera, moderada por el director adjunto de *Expansión,* Iñaki Garay, versó sobre la innovación al servicio de las soluciones en la movilidad sostenible, con especial atención a la actual situación del mercado internacional. El debate contó con la participación de Cecilia Medina, Directora de Innovación y Talento de Sernauto, Juan Manuel Martínez Mourín, presidente de la Asociación Española de Transportes (AET),

Jorge Escuín, director de Estrategia y Desarrollo de Negocio Movilidad en Repsol, Xavier Ferrer, socio responsable del sector de Automoción y Transporte en España de EY España, y Rodrigo Castiñeira, responsable de Innovación en Mobility de Indra.

La segunda mesa de debate del evento, moderada por el redactor jefe de Economía de EL MUNDO, Marcos Iriarte, abordó el reto de la movilidad urbana e interurbana, y el desafío que implica la descarbonización de las ciudades. Tomaron asiento en este debate Borja Carabante, segundo teniente de alcalde y delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Nora Abete, teniente de alcalde y concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Rafael Barbadillo, Presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) y Sonia Araujo López, directora general de Innovación, Sostenibilidad y Transformación Digital de

### Microsoft pone en marcha los centros de datos de su nube en España

### JOSÉ M. RODRÍGUEZ SILVA

Microsoft inauguró ayer su región en la nube en España, lo que supone el comienzo oficial del fun-

pone el comienzo oficial del funcionamiento de sus centros de datos en el país, concretamente los tres construidos en la Comunidad de Madrid. La región nace con varias dece-

La región nace con varias decenas de grandes clientes nacionales de todos los sectores, desde la práctica totalidad de los principales bancos hasta la Comunidad de Madrid o Repsol y Naturgy.

Además, entre las grandes tecnológicas que utilizarán la infraestructura creada en España para sus operaciones se encuentra la propia OpenAI, que entrena sus modelos y los hace funcionar a través de la nube de Microsoft.

La tecnológica liderada por Satya Nadella se encuentra en pleno proceso de crecimiento en España e invertirá 2.100 millones de dólares (algo menos de 2.000 millones de euros) entre este año y el que viene en reforzar esta región tanto en Madrid como en Aragón, que sigue consolidándose como gran destino para este tipo de macroinversiones.

Para alimentar estas instalaciones, la compañía ha cerrado una importante compraventa de energía a largo plazo con Repsol, con tres parques solares y tres molinos eólicos a su disposición desde finales de 2025.

Microsoft se ha convertido en la última de los grandes actores de la nube en lanzar su región, ya que Google Cloud y Amazon Web Services ya lo habían hecho, al igual que otras empresas como Oracle e IBM. Con todo, el proyecto de esta compañía es el más ambicioso a nivel de infraestructura utilizada en la capital, con instalaciones en Algete, Meco y San Sebastián de los Reyes.

La principal ventaja de una región en la nube es que permite dar garantías de que los datos que se suben a esta infraestructura digital se albergan en España, algo capital para mantener la soberanía tecnológica, especialmente en el sector público. Uno de los primeros acuerdos conocidos tras presentarse esta región se selló entre el Gobierno y Microsoft para repatriar los datos procesados de menores durante las clases virtuales de la pandemia.

Otro elemento relevante a la hora de desarrollar servicios es que al estar los datos más próximos físicamente a las empresas o instituciones la latencia es menor, lo que genera menores tiempos de respuesta, algo importante en campos como la medicina.

#### **BOLSA NATURGY** Último cierre: 21,14 euros **▼** -14,96% 23 22 21 \_\_\_\_\_\_9:00 13:00 15:00 17:00 MAYORES SUBIDAS DEL IBEX % MAYORES BAJADAS DEL IBEX % TIPOS OFICIALES Naturgy Solaria +0,88 España Aena +0,06 CaixaBank Alemania 4,25 Acerinox -0,15 Cellnex Telecon Zona euro 4,25 5,25 **REDEIA** Reino Unid -0,36 Indra Unicaja Banco EE.UU. IAG Inditex **Arcelor Mittal** Japón

| IBEX 35         |                      |                             |         |            |                      |                   |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|---------|------------|----------------------|-------------------|
| TÍTULO          | ÚLTIMA<br>Cotización | VARIACIÓN DIARIA<br>EUROS % | MIN.    | ER<br>MÁX. | VARIACIÓ<br>ANTERIOR | N AÑO %<br>ACTUAL |
| Acciona         | 117,000              | -1,300 -1,10                | 116,400 | 118,600    | -20,09               | -12,23            |
| Acciona Ener    | 20,680               | -0,380 -1,80                | 20,680  | 21,300     | -20,58               | -26,35            |
| Acerinox        | 9,890                | -0,015 -0,15                | 9,800   | 9,945      | 26,28                | -7,18             |
| ACS             | 39,900               | -0,720 -1,77                | 39,780  | 40,600     | 62,09                | -0,65             |
| Aena            | 181,200              | 0,100 0,06                  | 181,100 | 183,500    | 50,73                | 10,42             |
| Amadeus         | 65,860               | -1,540 -2,28                | 65,700  | 67,420     | 36,09                | 1,51              |
| ArcelorMittal   | 22,680               | -0,620 -2,66                | 22,630  | 23,220     | 6,83                 | -11,63            |
| B. Sabadell     | 1,866                | -0,035 -1,82                | 1,851   | 1,900      | 32,59                | 67,61             |
| B. Santander    | 4,607                | -0,105 -2,22                | 4,562   | 4,746      | 43,52                | 21,88             |
| Bankinter       | 7,778                | -0,184 -2,31                | 7,694   | 7,980      | 1,72                 | 34,20             |
| BBVA            | 9,588                | -0,172 -1,76                | 9,528   | 9,802      | 62,22                | 16,56             |
| CaixaBank       | 5,104                | -0,166 -3,15                | 5,046   | 5,270      | 17,92                | 36,98             |
| Cellnex Telecom | 32,540               | -1,040 -3,10                | 32,210  | 33,000     | 15,50                | -8,75             |
| Colonial        | 6,040                | -0,135 -2,19                | 6,040   | 6,155      | 14,03                | -7,79             |
| Enagás          | 14,300               | -0,350 -2,39                | 14,150  | 14,650     | 8,95                 | -6,32             |
| Endesa          | 18,255               | -0,290 -1,56                | 18,065  | 18,610     | 16,05                | -1,11             |
| Ferrovial Se    | 35,600               | -0,460 -1,28                | 35,340  | 36,020     | 14,12                | 7,81              |
| Fluidra         | 22,180               | -0,120 -0,54                | 21,920  | 22,500     | 34,91                | 17,67             |

| Τίτυιο            | ÚLTIMA     | VARIACIÓN DIARIA | AY     | ER     | VARIACIÓ | N AÑO % |
|-------------------|------------|------------------|--------|--------|----------|---------|
| IIIOLO            | COTIZACIÓN | EUROS %          | MIN.   | MÁX.   | ANTERIOR | ACTUAL  |
| Grifols           | 9,018      | -0,100 -1,10     | 9,016  | 9,194  | 43,50    | -41,65  |
| IAG               | 1,984      | -0,010 -0,50     | 1,970  | 2,007  | 28,08    | 11,40   |
| Iberdrola         | 12,075     | -0,090 -0,74     | 11,965 | 12,275 | 15,38    | 1,73    |
| Inditex           | 45,470     | -0,240 -0,53     | 45,180 | 46,080 | 67,59    | 15,32   |
| Indra             | 20,940     | -0,580 -2,70     | 20,820 | 21,540 | 34,32    | 49,57   |
| Logista           | 26,500     | -0,180 -0,67     | 26,420 | 26,700 | 15,61    | 8,25    |
| Mapfre            | 2,150      | -0,054 -2,45     | 2,132  | 2,210  | 20,23    | 10,65   |
| Meliá Hotels Int. | 7,730      | -0,060 -0,77     | 7,690  | 7,785  | 30,19    | 29,70   |
| Merlin Properties | 10,710     | -0,130 -1,20     | 10,680 | 10,900 | 23,66    | 6,46    |
| Naturgy           | 21,140     | -3,720-14,96     | 21,100 | 22,080 | 17,57    | -21,70  |
| Redeia            | 16,840     | -0,060 -0,36     | 16,690 | 17,100 | -0,68    | 12,94   |
| Repsol            | 14,455     | -0,245 -1,67     | 14,420 | 14,725 | -2,69    | 7,47    |
| ROVI              | 87,800     | -1,350 -1,51     | 87,800 | 90,350 | 72,15    | 45,85   |
| Sacyr             | 3,414      | -0,022 -0,64     | 3,410  | 3,456  | 28,54    | 9,21    |
| Solaria           | 11,500     | 0,100 0,88       | 11,420 | 11,640 | 8,70     | -38,21  |
| Telefónica        | 4,278      | -0,059 -1,36     | 4,233  | 4,341  | 12,86    | 21,05   |
| Unicaja Banco     | 1,265      | -0,035 -2,69     | 1,265  | 1,303  | -5,39    | 42,13   |
|                   |            |                  |        |        |          |         |

# Naturgy se hunde un 14% tras el fracaso de la OPA

Pierde 3.400 millones en Bolsa ante el fin de las negociaciones entre Criteria y Taga

### L. DE LA QUINTANA MADRID

El mercado reflejó ayer automáticamente el fracaso de las negociaciones. Naturgy se desplomó un 14,2%, lo que implica pérdidas de más de 3.400 millones de euros en su capitalización, después de que tanto Criteria como la emiratí Taqa confirmaran la ruptura de las negociaciones para una OPA conjunta sobre el 100% de la gasista. Las conversaciones se han dilatado durante meses y en ellas el principal obstáculo parecía ser una cuestión de precio. El objetivo del *brazo inversor* de La Caixa era adquirir una participación mayoritaria de Naturgy, lo que iba a suponer un desembolso para el *holding* de 3.000 millones de euros adicionales, para hacerse con algo más del 50% desde su participación actual, ya de

por sí elevada en el 26,7%. Para lograrlo Isidre Fainé iba de la mano de la compañía pública de energía de Abu Dabhi que iba a financiar el otro 50% de la operación, pero para ello necesitaban llegar a un acuerdo con los fondos que están de salida.

Se trata del británico CVC Partners y de GIP, el megafondo ahora en manos de BlackRock-desde que lo comprara el pasado mes de enero-, que controlan de manera conjunta un 40% del capital de la gasista. La cuestión era el precio. Siempre se ha apuntado a los 27 euros por acción como oferta sobre la que estaban girando las negociaciones, lo que valoraba a Naturgy en cerca de 26.200 millones de euros. No obstante, no han trascendido los motivos de la ruptura del acuerdo. Ayer cerró la sesión casi un 22% por debajo de ese nivel, aunque lo cierto es que para encontrar cotas similares hay que retrotraerse a diciembre del año pasado.

En la tarde del lunes, ya con el mercado cerrado, Criteria comunicó a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) que había puesto fin a las negociaciones con Taqa para lanzar una OPA sobre Naturgy. Sin embargo, no cierra la puerta a nuevos socios. El *holding* subrayó en su comunicado el hecho de que «mantiene normalmente conversaciones» para explorar posibles acompañantes que contribuyan a profundizar en esa *hoja de ruta* 

22%

Menos que la OPA. Naturgy cotiza a 21,3 euros, un 22% por debajo del precio al que se negociaba la oferta en 27 euros

y a «acelerar su transformación energética».

En este sentido, desde el departamento de Análisis de Bankinter, creen que, efectivamente, «Criteria seguirá buscando nuevas opciones y es posible que pueda aparecer otro grupo interesado, pero hasta que esto ocurra el precio podría verse afectado negativamente»

Distintas fuentes apuntan a que IFM, otro de los accionistas mayoritarios de Naturgy, estaría tratando de acercar posturas con Criteria para buscar una solución conjunta, según avanzó ayer *Expansión*. Cabe recordar que este fondo australiano fue el encargado de lanzar una OPA parcial sobre el capital de la gasista a finales del año 2021, sin mucho éxito. En la actualidad, controla el 15% de las acciones

En cualquier caso, el fracaso de esta OPA en ciernes ha supuesto borrar casi de un *plumazo* todo lo ganado por los accionistas de Naturgy desde que el pasado mes de abril se conocieran las intenciones de Criteria y Taqa. La acción llegó a revalorizarse hasta un 25% en dos semanas y a cotizar sobre los 25 euros por título. Tras la caída del martes, sus acciones se sitúan en mínimos de los últimos dos meses en los 21,32 euros.



La economía no es tan complicada cuando te la explican de forma clara. No te pierdas **el podcast de Economía de El Mundo** con las noticias más relevantes de la semana.

Presentado por... María Hernández y Laura de la Quintana



¡Escúchalo ya!

elmundo.es/podcasts/las-cuentas-claras.html



### IFEMA MADRID / FORO DE SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES SOSTENIBLES (FSMS)





# Llega el gran encuentro de la economía verde

El V Foro de Soluciones Medioambientales Sostenibles integra la Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente, la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado y el Foro de las Ciudades de Madrid

Por S. F.

unio es el mes del año en el que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente (concretamente, el 5 de junio). Y también es el mes en el que Ifema Madrid alberga el Foro de Soluciones Medioambientales Sostenibles (FSMS), cuya quinta edición tendrá lugar del 18 al 20 de junio.

Con una periodicidad bianual, este encuentro sobre medio ambiente, sostenibilidad y economía circular reunirá en esta ocasión a cerca de 200 empresas de 10 países. Su programación se ha estructurado en torno a tres temáticas que tienen desarrollo en otros tantos salones: la Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente, el Foro de las Ciudades de Madrid, y la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado.

La Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente (Tecma) celebra este año su 21ª edición reuniendo las mejores soluciones orientadas a ayudar en el desarrollo de unas ciudades más sostenibles. Volverá a tener un importante componente internacional, con cerca del 14% de firmas expositoras llegadas del exterior. El objetivo será dar a conocer los esfuerzos de estas empresas en I+D a través de una amplia exposición de innovaciones tecnológicas relacionadas con la gestión de residuos en los entornos urbanos. Entre ellas, contenedores de fondo esférico, barredoras industriales y casos de digitalización de compostaje o de programas de reutilización.

Este apartado, organizado por Ifema Madrid en colaboración con la Asociación de Limpieza Urbana-Asociación para Ciudades Inteligentes y Sostenibles, contará con la participación de las principales asociaciones sectoriales: la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente, Aseja (asociación de compañías lí-

### A TENER EN CUENTA...

### ¿CUÁNDO?

Entre el 18 y el 20 de junio, en horario continuado de 10:00 a 19:00 horas.

### ¿DÓNDE?

En los pabellones números 6 y 8 del recinto ferial Ifema Madrid.

### **SALONES**

Bajo el gigantesco paraguas de FSMS se celebrarán la 21ª edición de la Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente (Tecma), la octava Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR) y el sexto Foro de las Ciudades de Madrid.

### **PAÍSES REPRESENTADOS**

Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Turquía. deres del sector de las infraestructuras verdes) y la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, entre algunas otras.

### Reciclaje y desarrollo urbano

La octava edición de la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR) contará con la participación de un elevado número de compañías (29 de ellas, debutantes), tras registrar un incremento de la presencia internacional del 44%. Su programa incluirá charlas en las que se abordarán cuestiones de actualidad como el cambio generacional en las empresas familiares, la gestión del talento en tiempos de incertidumbre, el reciclaje del futuro (digitalización, automatización, unión entre empresas...) y la inestabilidad de los mercados.

También se exhibirán innovadores diseños para la separación magnética de residuos, modelos de pretriturado o molinos granuladores para reducir el tamaño del reciclado. Y se anunciarán inversiones en inteligencia artificial y otras tecnologías de clasificación robótica para triaje de residuos.

Bajo el marco de FSMS se celebra, también, el sexto Foro de las Ciudades de Madrid. Acogerá 32 sesiones dedicadas a ofrecer una visión integral de los desafíos del futuro urbano: planificación regenerativa y planes de acción de la agenda urbana, nueva gestión de los espacios verdes y nuevo paradigma de las ciudades circulares.

Este espacio contará con la participación de más de 180 ponentes, entre los que habrá representantes de más de 50 urbes españolas, latinoamericanas y portuguesas. Entre otras cosas, presentarán más de 70 casos prácticos de proyectos, planes y estrategias que ya están desarrollando en sus ciudades.





# **EL TIEMP**

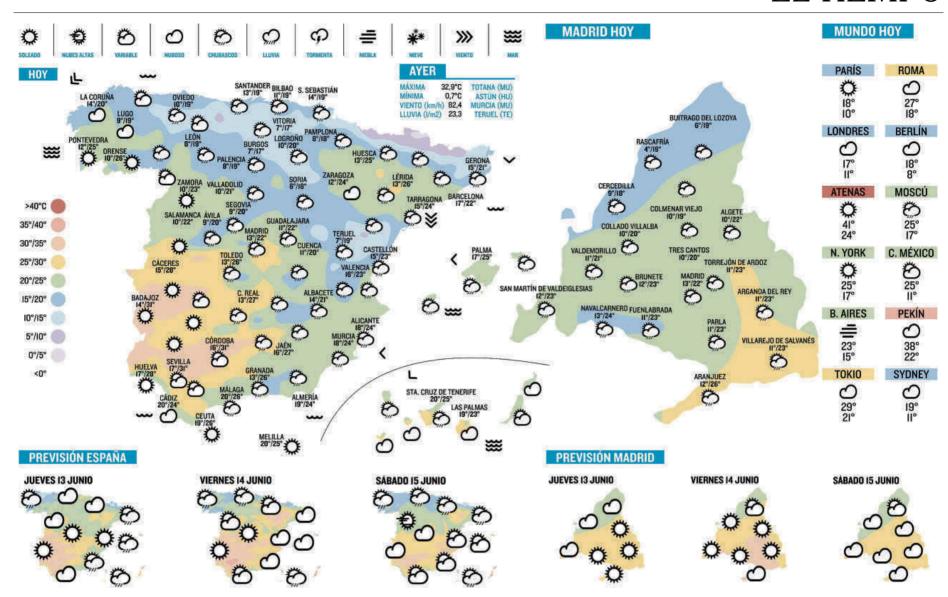

### SORTEOS

### **BONOLOTO**

Combinación ganadora del martes: 19-20-28-33-37-44 (C 2, R 0)

| Categoría | Acertantes | Euros        |
|-----------|------------|--------------|
| 6         | 1          | 1.060.623,76 |
| 5 + C     | 2          | 74.618,9     |
| 5         | 68         | 1.097,34     |
| 4         | 3.863      | 28,97        |
| 3         | 75.527     | 4,00         |
| Reintegro | 466.809    | 0,50         |

Combinación ganadora del lunes:

### 15-30-36-37-42-48 (C 6, R 3)

| Categoría | Acertantes | Euros    |  |
|-----------|------------|----------|--|
| 6         | 0          | 0        |  |
| 5 + C     | 0          | 0        |  |
| 5         | 60         | 3.336,92 |  |
| 4         | 3.516      | 28,47    |  |
| 3         | 66.033     | 4,00     |  |
| Reintegro | 416.795    | 0,50     |  |

### **SUPER ONCE**

Combinación ganadora del martes: Iº Sorteo: IO-I2-I7-24-26-30-3I-35-36-37-4I-42-46-47-55-57-59-66-67-78 2º Sorteo: 02-03-05-08-11-13-18-24-27-30-36-37-41-49-50-59-76-78-79-80 3º Sorteo: 04-13-16-23-24-27-28-30-33-36-39-42-56-60-61-66-72-73-75-77 4º Sorteo: II-I5-I7-I8-25-27-28-40-45-46-47-49-50-56-66-67-71-74-80-84 5° Sorteo: 06-10-23-26-40-41-42-47-52-53-55-61-62-63-67-70-75-76-79-84

TRIPLEX DE LA ONCE

### **CUPÓN DE LA ONCE**

### 22.584

La Paga: 034

El premio de este sorteo es de 35.000 euros a las cinco cifras del cupón y 500.000 euros al número más la serie. 250 euros a las cuatro primeras cifras o cuatro últimas; 25 euros a las tres primeras o tres últimas y 6 euros a las dos pri-meras o dos últimas. Reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado

### **EURO JACKPOT**

Combinación ganadora del martes:

04-12-16-29-31 (soles: 1, 9)

### **EUROMILLONES**

Combinación ganadora del martes: 7-15-34-45-48 (E 7. 9)

### EL MILLÓN DCG95058

| Acierto | Acertantes | Euros           |
|---------|------------|-----------------|
| 5 + 2   | 0          | <b>EUROBOTE</b> |
| 5 + 1   | 5          | 168.413,48      |
| 5 + 0   | 10         | 19.680,50       |
| 4 + 2   | 56         | 1.094,64        |
| 4 + 1   | 945        | 119,49          |
| 4 + 0   | 2.360      | 50,58           |
| 3 + 2   | 1.867      | 44,93           |
| 2 + 2   | 34.664     | 12,10           |
| 3 + 1   | 41.280     | 11,33           |
| 3 + 0   | 82.326     | 10,58           |
| 1 + 2   | 187.141    | 5,64            |
| 2 + 1   | 616.187    | 5,39            |
| 2 + 0   | 1 209 516  | 4 43            |

### SUSCRÍBETE A TODO EL MUNDO Todo por solo €/mes Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

### **CRUCIGRAMA**

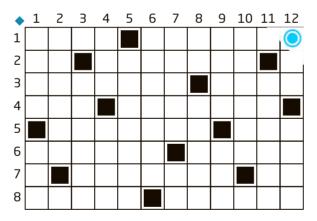

### PASATIEMPOSWER.COM

HORIZONTALES.- I. Atreverse, emprender algo con audacia. Mecanismo eléctrico con una función determinada. 2. Pronombre de complemento indirecto. Distribuyes convenientemente la carga en un vehículo. 3. Agregará v unirá una cosa a otra. Muestro, manifiesto una cosa, 4. Estrella que es el centro de un sistema de planetas. Brío, esfuerzo. valor, intrepidez. 5. Personas que relevan a otras. Entidad sin fines de lucro. 6. Letra de cambio, cheque. Emplea cierto tiempo en la ejecución de algo. 7. Movimientos hacia adelante. Pronombre de la tercera persona. 8. Especie de cartelera de diversas materias y grandes dimensiones que sirve como propaganda de productos. Deleznable, abominable.

VERTICALES.- 1. Ondas formadas por el viento en la superficie del mar. Tipo de música ligera y popular. 2. Mujer o esposa. 3. Entregan un documento como prueba de su defensa. 4. Emboscada, ardid. Limpié algo con agua u otro líquido. 5. Astral, cósmico. 6. Determinan a hacer o decir algo que implica un riesgo. 7. Instrumento musical de teclado y percu-

sión. Repetido, personaje de Barrio Sésamo. 8. Inicio del abecedario. Trato de cortesía. 9. Iguale con el rasero las medidas de cebada. Entonces, por consiguiente. 10. Persona que se dedica a asar. 11. Títulos nobiliarios entre los marqueses y los vizcondes. 12. Atención, cuidado o advertencia que se pone en algo. Perteneciente o relativo a la Galia.

Odioso, VERTICALES.- I. Olas. Pop. 2. Señora. A. 3. A. Alegan. 4. Red. Lavé. 5. Sideral. 6. Atreven. 7. Piano. Co. 8. Ab. Usted. 9. Rase. Así. 10. Asador. O. 11. T. Condes. SOUUCIONES: HORIZONTALES.- I. Osar. Aparato. Z. Le. Estibas. J. 3. Añadirá. Saco. 4. Sol. Denuedo. 5. Relevos. Ong. 6. Pagaré. Tarda. 7. O. Avances. El. 8. Panel.

### HORÓSCOPO



### ARIES

(21 marzo - 20 abril) La mente es una máquina pensante, que no debes obviar nunca. Aprovecha esta oportunidad para reflexionar y ıbrir nuevos car



### TAURO

(21 abril - 20 mayo)

El buen tiempo hará que tu carácter alegre y extrovertido se expanda y, por ello, seducirás a cualquier persona que ello, seducirás a cualquier persona que se encuentre a tu alrededor.



### **GÉMINIS**

(21 mayo - 21 junio)

Un amigo que te apoya y te anima en tu camino hacia la salud te hará sentir nado y estimado, demuéstrale lo mucho que le aprecias.



### CÁNCER

(22 junio - 22 julio) Abusarás de la confianza de alguien de tu círculo más cercano, por lo que tu durante toda la jornada.



### LEO

(23 julio - 22 agosto) Estarás bastante más calmado que ayer, aunque aún dedicarás tu tiempo libre a solventar asuntos familiares que



se cor

### nplicaron enormemente. VIRGO

(23 agosto - 21 septier Será momento de que te pongas al mando y manejes tú solo el barco, pues es la única manera de mantenerlo al flote en estos momentos.



### LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre)

Puede que sea el día de las revelaciones en la relación sentimental. Te nedirán explicaciones por algunas de tus acciones recientes



ESCORPIO (23 octubre -(23 octubre - 21 no Tu salud física meiorará si haces un cambio en tu estilo de vida y tomas más cuidado contigo mismo. El descanso será la mejor medicina.



### SAGITARIO

(22 noviembre - 22 dicie Tienes que cambiar tu actitud derrochadora con el dinero porque es la úni-ca forma de conseguir que prosperes económicamente en el largo plazo.



### CAPRICORNIO

PASATIEMPOSWEB.COM

(23 diciembre - 21 enero)

La intuición y la percepción estarán alineadas contigo hoy. No dudes en seguir tus instintos y confía en ti mismo para tomar decisiones importantes.



### **ACUARIO**

(22 enero - 21 febrero) Es importante que a un tema relacionado con los negocios le pongas más énfasis, sobre todo formándote y adquiriendo experiencia.



(22 febrero - 20 marzo)

No te darán las horas para hacer todas las tareas que te has propuesto. No te desesperes ni te agobies, solo tienes que priorizar.

# **DEPORTES**



Lamine Yamal, ayer, durante la sesión de entrenamiento de la selección española en la localidad alemana de Donaueschingen. MANU FERNÁNDEZ / AP

# Perdón, ¿de qué estilo habla?

### **SELECCIÓN.** España olvida el tiqui-taca de la gran época gracias a la irrupción de Lamine Yamal y Nico Williams

Luis de la Fuente ha dirigido 15 partidos a la selección absoluta, a la que cogió inmediatamente después de que fuera expulsada de mala manera por Marruecos en el Mundial de Qatar luego de ofrecer 1.019 pases (un 77% de posesión) para un solo disparo a puerta. En ese in-

vierno de 2022, mes de diciembre, se hizo famosa la necesidad de un Plan B, que en realidad no era otra cosa que buscar deshacerse, definitivamente, de una herencia tan bonita como nociva. La gran España, la España de la posesión, del tiqui-taca, la campeona en 2008, 2010 y 2012, había muerto hacía tiempo, pero nadie parecía haberse dado cuenta. Luis de la Fuente ha sido el encargado de enterrarla.

La selección, cómodamente instalada en su lujosísimo hotel, escuchando a Estopa, La Oreja de Van Gogh y El Barrio cuando llegan a su campo de entrenamiento, ya no se detiene en cuestiones estéticas. Es más, repasando esos 15 partidos de De la



**CASTELAO** 

DONAUESCHINGEN

importantes, presentan porcentajes discretos: un 62% ante Italia en la semifinal de la Liga de Naciones, un 54% en la final contra Croacia o un 59% en la victoria sobre Noruega en Oslo (59%).

Fuente, se descubre un da-

to. Quitando a la debilísi-

ma Chipre, el partido don-

de más posesión acumu-

ló este equipo (77%) fue en

la derrota, muy dolorosa,

ante Escocia, en marzo de

2023. Es más, algunas de

las mejores victorias (que

son 12), algunas de las más

 $\hbox{\it ``La vida pasa, y no podemos estar'}\\$ pensando siempre en lo que hicimos en aquellos años», sostiene Rodri, el arquitecto. «Luis quiere una selección más vertical, más contundente en las áreas, aunque una cosa es decirlo y otra implementarlo. Le da dos o tres pautas al jugador, no más, nos da mu $cha \, liberta \bar{d} \text{\tiny "}\text{\tiny "}, explica \, el \, medio centro$ del City, que no lo dice, pero sí lo piensa: todo lo contrario que Luis Enrique, que dejaba mucho menos es pacio a la improvisación del futbolista. El asturiano, por cierto, decía: «Nosotros jugamos siempre igual». Pues bien, esto también ha cambiado: «El juego cambia a nivel táctico dependiendo del rival», explica Oyarzabal.

No confundir con no tener una idea. «Al revés, tenemos una idea clara, y

«La vida pasa, no podemos estar pensando siempre en lo que hicimos», dice Rodri

Oyarzabal: «Muy pocos extremos pueden igualarles, así que hay que aprovecharlo»

no todas las selecciones tienen eso, así que hay que aprovecharlo. Intentamos dominar cada partido a través de la posesión y, sin pelota, hacemos una gran presión tras pérdida», analiza Grimaldo, uno de los nuevos. Posesión sí, pero ¿qué tipo de posesión? Intercede en este debate, de nuevo, Rodri. «Es una filosofía parecida, pero es verdad que intentamos ser un poco más verticales, sin tanta posesión. Digamos que queremos la posesión, pero para hacer daño al rival».

¿Y dónde empezó todo? Pues fue en Tiblisi, capital de Georgia, en septiembre del año pasado. De la Fuente empezó con Olmo y Asensio en los extremos, pero ambos se lesionaron, y en el segundo tiempo salieron Nico Williams y Lamine Yamal, que debutaba. El festival terminó 1-7, con los dos chicos hiriendo a una selección no tan débil. Tener esos dos aviones en las bandas ha terminado de empujar a Luis de la Fuente a romper con el pasado. «Muy pocos extremos en Europa pueden igualar a Lamine y Nico, así que tenemos que aprovecharlo», cuenta Oyarzabal.

«Nos han venido los dos, con condiciones diferentes a lo que estábamos acostumbrados, y no podemos dejarlo pasar. Tienen regate, velocidad... Es una grandísima ayuda. Para mí, como mediocentro, jugadores que piquen al espacio son fundamentales», insiste Rodri, que ha visto cómo debe modificar sus hábitos «Aquí la clave», cierra Morata, «es que hay varias soluciones, un abanico de tácticas diferentes que nos vendrán bien en los partidos que se complican».

En los alrededores del equipo, las cosas están más claras todavía. «Hace tiempo que no tenemos jugadores para hacer lo que se hacía hace 15 años», cuenta un veterano. Existe la impresión en la concentración de España, siempre desde la óptica de los que vivieron aquella época y viven esta, de que nadie ha sido capaz de asumir esa ruptura con la mejor herencia. Pero si Xavi, Iniesta, Silva o Cesc ya no existen, y hay futbolistas diferenciales en otro tipo de fútbol como Lamine o Nico Williams (sin olvidar a Carvajal y Grimaldo), quizá sea momento de olvidar complejos.

### **DEPORTES**

### Pedri: «Ya no tengo ningún miedo»

E. J. C. DONAUESCHINGEN
ENVIADO ESPECIAL

Pedri fue nombrado mejor jugador joven de la Eurocopa de 2021, donde su irrupción, de la mano de Luis Enrique, sorprendió incluso al fútbol español. Mucho más al del resto de los países. Fue precisamente ese verano el que terminó pasándole factura, pues después de la Eurocopa se fue a los Juegos de Tokio, y después... Después ya se sabe, muchos meses con lesiones, un año y medio sin venir a la selección...

«Me siento muy bien físicamente, tengo muchas ganas de afrontar el partido de Croacia y de afrontar la Eurocopa», comenzó diciendo ayer en la primera rueda de prensa de la selección en los campos de entrenamiento en Donaueschingen. El centrocampista del Barcelona ha aumentado el optimismo en la concentración después de los dos amistosos, ante Andorra e Irlanda del Norte. En este último marcó dos goles y se vio una buena versión del chico.

«Yo creo que tienen más miedo ustedes que yo dentro del campo. No tengo ningún miedo, intento jugar y sobre todo disfrutar», contó en la gélida sala de prensa que la Federación ha montado en este pueblo, un pueblo que permanece más bien ajeno a todo lo que ocurre alrededor de la selección española.

El equipo, con Luis de la Fuente a los mandos, pasa estas primeras horas en la Selva Negra alemana, alejada de todo. «Siento que puedo aportar mucho, la temporada no ha sido fácil, pero he trabajado mucho para estar aquí», cuenta Pedri, que también se ha aprendido, como todos, el



*Pedri, ayer, en Donaueschingen*. J.J. GUILLÉN / EFE

mantra. «La mayor baza es que somos un equipo, una familia, ningún jugador le podrá ganar nunca a un equipo», finalizó el canario, focalizado, dice, en el primer partido contra Croacia.



# Un vuelo de época

### ATLETISMO. Jordan Díaz gana el oro europeo con la tercera mejor marca de la historia

### **CARLOS TORO**

El estadio olímpico de Roma, maravillado y exaltado, contempló y paladeó uno de los más grandes hitos del atletismo español, aunque la genética, la técnica, la estética y la mística provengan del Caribe. Un sabor dulce y fuerte, de frutas y especias. Jordan Alejandro Díaz Fortún agarraba, en el triple salto, una marca de

18,18 y ascendía al cielo intemporal de la
prueba. Era campeón
de Europa en su estreno con la selección
española. Quiere ser
campeón olímpico y
plusmarquista mundial. No hay nadie
ahora en este planeta que pueda aspirar
con tanto fundamento a todo eso.

Cuba está lejos, pero seguramente sus autoridades deportivas seguían con atención cómo suta-

lento exportado, bueno, fugado, luchaban por el título europeo de triple salto. Un portugués de Santiago y un español de La Habana, las dos grandes ciudades de *la Perla de las Antillas*, dirimían un duelo en la cumbre europea con extrapolación a la mundial y olímpica. Desde el primer salto, Pichardo (17,51), que iba unos turnos por delante hasta que luego pasaron a los tres últimos saltos de la mejora, y Díaz (17,56) relegaron a todos los demás a la irrelevancia irremediable y se enfrascaron en lo suyo, ignorándolos. Cuando, en el segundo intento, el portugués se plantó en 18,04, la prueba adquirió una dimensión excepcional. Jordan respondió con 17,82. Soberbio, pero insuficiente. Ambos crecían, pero Pichardo había tomado ventaja y Jordan se vio obligado a arriesgar. Hizo un nulo en su tercer intento (el de Pichardo había sido de 17,55).

Las espadas estaban en todo lo alto, pero la de Pichardo era más afilada. El portugués, tranquilizado, la envainó de momento, renunciando a un cuarto salto. Jordan lo aprovechó aterrizando en el foso a 17,96. Récord de España (el anterior, 17,87) al borde de la frontera sagrada por casi inviolable.

La atravesó, destrozándola, convirtiéndola en escombros, cuando dejó en la arena una huella a 18,18 de la tabla. Se convertía de ese modo en el tercer hombre de la historia, tras el británico Jonathan Edwards (18,29) y el estadounidense Christian Taylor

(18,21). Pichardo, al borde de la angustia y la impotencia, tras un quinto salto de 17,47, puso el alma en el último. Fue largo, muy largo, 17,92. Pero estéril. Jordan renunció a su sexto. Nimbado por la gracia, estalló de júbilo.

Pichardo y él han vivido historias similares. Pichardo, en el lenguaje del Régimen, «desertó» en 2017. Díaz, en junio de 2021, en Castellón y, vía Zaragoza, desembocó en Guadalajara, con la ayuda, casi una pelícu-

El español saltó 18,18 en Roma, sólo por detrás de los 18,29 de Edwards y los 18,21 de Taylor

Mantuvo un gran duelo con Pichardo, también de origen cubano, que fue plata la de espías, de Ana Peleteiro y con Iván Pedroso en la retaguardia receptiva y acogedora. Como cubano, Pichardo, cuatro veces *P* (Pedro Pablo Pichardo Peralta), había sido campeón mundial júnior y doble plata mundialista. No estuvo, a causa de una lesión, en los Juegos de Río. En el tránsito de cubano a portugués, no sufrió deportivamente ningún bache físico, psicológico, de instalación o de adaptación. Fue campeón olímpico en Tokio, mundial en Eugene y europeo en Múnich.

Díaz *mató* a su hermano mayor. También una estrella juvenil no dejaba ¿inconscientemente? de tenerlo como ejemplo a seguir, modelo a imitar e ¿ídolo? a superar. Dos trayectorias paralelas de esa moderna y globalizadora índole política y sociológica que consiste en abrir Europa a los fugitivos de las dictaduras o el hambre.

En los separados pero contemporáneos 31 años (el día 30) de Pichardo y los 23 de Díaz caben una rivalidad y una determinación sucesoria que, quizás, han enturbiado las relaciones entre, después de todo, ex compatriotas con historias similares. Ni se tratan ni se hablan. Pero no pueden ignorarse y Roma ha sido el comienzo de una hermosa enemistad.

**EL MUNDO.** Miércoles, 12 de junio 2024

# **DEPORTES**

### DING LIREN

AJEDRECISTA. El gran maestro chino arrastra problemas psicológicos desde antes de ganar el título, pero en los últimos meses se ha convertido en una sombra del que fue. Su defensa del campeonato en noviembre todavía está en duda.

# Jaque por depresión al campeón del mundo

### FEDERICO MARÍN BELLÓN

Algunos ponen en duda que el ajedrez sea un deporte, pero nadie podrá negar que es el más mental. Incluso un levantador de pesas puede ver mermado su rendimiento por problemas psicológicos, pero lo que le ocurre al campeón mundial de ajedrez son palabras mayores. Ding Liren, de 31 años, no levanta cabeza desde que se convirtió en el sucesor de Magnus Carlsen.

El gran maestro chino logró el título cuando ya tenía problemas, nacidos de una ruptura sentimental justo antes de la gran competición de su vida. Su ausencia de los tableros recuerda a lo ocurrido con Bobby Fischer, quien después de derrotar a Spassky en 1972 tardó 20 años en reaparecer, con el buen juicio mermado. Con el campeón chino, la incertidumbre ha dado paso a la alarma en la ciudad noruega de Stavanger. En noviembre debería defender su título contra Gukesh, pero pocos creen que llegue en condiciones. Algunos piensan incluso que no comparecerá, aunque sólo por jugar contra el indio se aseguraría un millón de euros.

Ding destaca por su extraordinaria humildad y eso propicia una preocupación colectiva mayor de lo normal. Su ausencia de los tableros recuerda a lo ocurrido con Bobby Fischer, quien después de derrotar a Spassky en 1972 tardó 20 años en reaparecer, con el buen juicio mermado.

Con el campeón chino, la incertidumbre ha dado paso a la alarma en la ciudad noruega de Stavanger. En noviembre debería defender su título contra Gukesh, pero pocos creen que llegue en condiciones. Algunos piensan incluso que no comparecerá, aunque solo por jugar contra el indio se aseguraría un millón de euros.

El momento más triste de la carrera de Ding ocurrió el pasado domingo, precisamente contra Carlsen, en el Norway Chess. El jugador chino ya era último después de tres derrotas seguidas, algo insólito para quien tiene un récord de cien partidas consecutivas sin perder. En posición igualada, sin presión del reloj, Ding se dejó dar un sencillo mate en dos, parecido al del pasillo, que aprenden los niños cuando empiezan a jugar.

El mundo entero lo había visto tambalearse, pero esta vez algo se derrumbó dentro de él. Magnus, que no siempre reacciona bien cuando pierde, era incapaz de celebrar la victoria. Ding se limitó a dar la mano a su rival y a taparse la cara, una escena desoladora.

Las muestras de cariño hacia el campeón se han sucedido estos días. La húngara Susan Polgar, pentacam-



STANISLAV FILIPPOV/ AP

peona mundial, considera que el suyo es «el peor declive de un campeón durante su reinado». También Anna Muzychuk, que participa en el Norway Chess femenino, aseguró que todos los ajedrecistas sufren «periodos difíciles de vez en cuando».

Esto lo sabe bien el gran maestro Paco Vallejo, durante muchos años número uno de España. En su caso, el detonante fue un conflicto con Hacienda que al final se resolvió a su favor, pero que le llevó a abandonar la selección.

Tras perder con Magnus Carlsen, Ding se limitó a darle la mano y a taparse la cara

Paco Vallejo: «A casi todos los jugadores les ha pasado en algún momento»

«Yo sé lo que es eso y a casi todos los ajedrecistas les ha pasado en algún momento. Quizá los grandes campeones consigan evitarlo, pero incluso ellos alguna vez tienen una historia así», cuenta el menorquín a EL MUNDO. Vallejo remarca que en el ajedrez cualquier enfermedad o distracción es letal: «Es un deporte muy cruel, que penaliza mucho los errores. Desconectas un segundo y todo se va al carajo».

Carlos Martínez, psicólogo especializado en ajedrez, cuenta cómo es posible que Ding Liren ganara el Mundial. «Cuando pasas por un momento traumático, si enseguida te expones a un nivel de exigencia tan grande, quizá te puedas aislar un poco y centrarte en la competición. Te puede ir bien para evadirte. Allí se rodeó de personas cercanas y pasó momentos dubitativos, pero ganó el título y parecía como si lo hubiera superado. Después de esa tensión, el problema se hizo más patente».

En opinión de Martínez, la buena noticia es que Ding Liren ha sido capaz de verbalizar sus problemas. «Ha contado que recibe ayuda de expertos y seguramente ha jugado en Noruega casi por prescripción. Es muy importante poner en palabras lo que sufre. Poquito a poco buscará las cosas que le gustaban y le hacían feliz. Habrá vuelto a entrenar y supongo que irá recuperando su actividad más o menos

normal. Estar varios meses en el dique seco, sin entrenar ni mirar partidas, para un jugador de alto rendimiento marca una diferencia bestial».

En la versión más amable de esta historia, Ding Liren está en el buen camino y, como él dice, no tiene intención de dejar el ajedrez. Queda por saber si está a tiempo de convertirse en un rival competitivo para el Mundial, que debería empezar el 20 de noviembre. «Tengo serias dudas», admite Martínez, «aunque faltan meses y si trabaja bien, de manera constante, aún es posible». «Creo que competirá, aunque ya veremos cómo, porque físicamente tampoco está bien».

El propio ajedrecista asegura que se conforma con ser la segunda mejor versión de sí mismo. Un Ding Liren B aún podría dar guerra a Gukesh D, el candidato más joven de la historia, que acaba de cumplir 18 años el pasado mes de mayo.

Si al final Ding no puede jugar, queda por resolver si el rival del indio sería el japonés Hikaru Nakamura, que terminó segundo el torneo de Candidatos, o habría un desempate con el maestro ruso Ian Nepomniachtchi y el estadounidense Fabiano Caruana, que hicieron los mismos puntos que él. En el anterior Mundial, la FIDE perdió a Magnus por aburrimiento y fue grave, pero perder a otro campeón por depresión sería todavía mucho peor.

# Rahm, baja en el US Open por lesión

EL MUNDO PINEHURST

La mala racha de Jon Rahm continúa. El campeón de dos Majors renunció anoche a disputar el Abierto de golf de Estados Unidos debido a una infección en el pie izquierdo. Rahm, número ocho del mundo, se retiró el sábado del evento LIV Golf de Houston debido a la lesión que sufrió el viernes. «Después de consultar con numerosos médicos y con mi equipo, he decidido que lo mejor para mi salud a largo plazo es retirarme del US Open de esta semana», publicó Rahm en la red X. «Decir que estoy decepcionado es quedarse muy corto», agregó.

Rahm tenía previsto comenzar su ronda de apertura el jueves en Pinehurst junto al japonés Hideki Matsuyama y el estadounidense Jordan Spieth. Pocas horas antes de retirarse, Rahm, de 29 años, habló con los periodistas llevando una chancla en el pie izquierdo y dijo: «Es una preocupación. Va mejor. Pero todavía me duele», y dijo que no estaba seguro de jugar esta semana.

El golfista vasco dijo que el dolor llegó a ser más de lo que pudo soportar el pasado sábado en Houston.

«¿Podría haberme arrastrado hasta allí y haber conseguido algún resultado? Sí», dijo Rahm. «Pero estaba llegando a un punto en el que no estaba haciendo los swings que quería hacer y podría haber dañado otras partes de mi swing sólo por el dolor».

Averiguar el origen de la lesión ha sido uno de los mayores problemas para el golfista. «Creo que el término más cercano sería una lesión en la piel. Está un poco abajo, entre el dedo meñique y el siguiente», dijo Rahm.

«No sé cómo ni qué pasó, pero se infectó. El dolor era intenso. El sábado por la mañana me pusieron una inyección para adormecer la zona. Se suponía que duraría toda la ronda, y en mi segundo hoyo ya me dolía», reconoció. «La infección era lo preocupante. La infección ya está controlada, pero sigue habiendo hinchazón y dolor», por lo que evitó calzarse el pie izquierdo cuando visitó Pinehurst.

«Intentando mantener la zona seca y tratando de que cicatrice lo antes posible», dijo Rahm. «Pero sólo puedo hacer lo que puedo hacer», concluyó. El español no ha ganado desde que saltó del PGA Tour al LIV Golf el pasado diciembre. Compartió el 45º puesto en el Masters y falló el corte en el PGA del mes pasado. La revista diaria de **EL MUNDO.** Miércoles, 12 de junio 2024



## PAPEL | EN PORTADA

Por Noa de la Torre. Fotografías de Vicent Bosch

ay historias que sirven para recuperar la fe en el mito del sueño americano... y luego está la de Ardem Patapoutian (Beirut, 1967). Este biólogo y neurocientífico llegó a Estados Unidos como refugiado, huyendo de la guerra en su país, el Líbano. Corría el año 1986 y acababa de cumplir los 18. Nieto de huérfanos del genocidio armenio y sin apenas dinero, Patapoutian encontró en una pizzería y en un periódico armenio un sustento que le permitió ahorrar para pagar la matrícula en la Universidad de California, en Los Ángeles. 35 años después, el repartidor de Domino's

Pizza y el colaborador que se inventaba el horóscopo en el diario recogía el Premio Nobel de Medicina. Lo hacía por haber desentrañado uno de los misterios del que dice que es el sentido humano más desconocido: el tacto.

Pero que nadie se lleve a engaño: incluso los sueños con final feliz tienen sus aristas y sus puntos oscuros. «Durante toda mi carrera científica he tenido que probar mi valía por ser inmigrante», admite en Valencia, donde participó recientemente como jurado de los premios Rei Jaume I, y lamenta el auge de los discursos políticos contra los refugiados, en Europa y en Estados Unidos: «Empe zar de cero tu vida siendo refugiado fue extremadamente difícil. No siempre tienes ayuda porque la realidad es que hay gente que subestima a los inmi-

Él mismo sintió el rechazo social cuando cambió de país. «Es muy triste, sobre todo cuando pasa en tu propio país de acogida. En Estados Unidos se olvida que una parte importante de sus premios Nobel ni siquie-

ra nacieron aquí». Y como buen biólogo que es, lanza al aire la siguiente reflexión: «La migración es algo normal en el reino animal. Las aves, por ejemplo, migran constantemente de un sitio a otro sin que nadie las juzgue. Por algún motivo, los humanos nos hemos convertido en unos seres excesivamente territoriales».

A Patapoutian, sin embargo, no cuesta verle la sonrisa en la cara. «Ser refugiado me ayudó a tener éxito en la ciencia», afirma. «Mi experiencia como inmigrante ha sido clave en mi manera de entender la vida y seguramente en mi carrera hacia el Nobel, porque aprendes a no confiar sólo en la suerte. Conseguir éxitos en el laboratorio exige resiliencia. Y no hay persona más resiliente que un inmigrante».

Por cierto, para los que se quejan de que la carrera científica es dura y demasiado exigente, Patapoutian tiene un mensaje: «Es más difícil triunfar en Hollywood que en la ciencia». Suena cuanto menos sorprendente viniendo de alguien que ha entrado en el olimpo de la ciencia, pero él mismo relativiza la gloria: «Los científicos somos en el fondo como los

actores, que empezamos una carrera sin tener garantías de nada. En ambos casos se requiere vocación y mucha pasión, pero creo que cuesta más lograrlo en Hollywood. Quienes nos dedicamos a la ciencia no deberíamos quejarnos tanto».

Patapoutian ya fue reconocido en España con el Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA de 2020 junto a su colega David Julius. Al año siguiente, el Nobel de Medicina –por sus descubrimientos acerca de los receptores con los que se perciben la temperatura y el dolor– no sólo le trajo la satisfacción en tanto que hito para su carrera científica. El galardón valía bastante más que los 10 millones de coronas –casi un millón de euros– que traía consigo.

«Durante años estuve centrado en la ciencia y prácticamente no pensaba en otra cosa. Pero al ganar el Nobel, muchos ciudadanos de origen armenio y libanés se pusieron en contacto conmigo para decirme que se sentían muy orgullosos de que alguien Biología por el Instituto Tecnológico de California de Pasadena. En la actualidad, trabaja en el Departamento de Neurociencia del Instituto de Investigación Scripps de San Diego y es considerado un referente en el estudio de la nocicepción. Es decir, en lo que se denomina percepción consciente del dolor, el mecanismo neuronal por el que se procesan los estímulos que entendemos como dañinos.

¿Cuánto debemos al dolor de nuestra supervivencia como especie? «Todo. El dolor es necesario para la supervivencia humana», responde el científico. «Aprendemos que algo no hay que hacerlo cuando nos hace daño. Si pones la mano en el fuego y te quemas, no lo volverás a hacer».

En sus investigaciones, Patapoutian ha puesto el foco sobre todo en lo que se conoce como dolor crónico: «Ese dolor que se siente aun cuando el daño desaparece». El dolor de por vida, en definitiva, y que ya ni siquiera sirve como detector del peligro. «Queremos ayudar a las personas que lo sufren a que dejen

de sentir ese dolor que, en el fondo, ya no es útil pero que sigue sintiéndose», asegura.

Y aquí es donde, insiste, puede estar la clave de la lucha contra los opiáceos, los analgésicos que han provocado toda una epidemia en Estados Unidos. El Nobel alerta de que «son los fármacos más recetados contra el dolor, pese a que son peligrosamente adictivos». «Es algo que hay que solucionar», advierte. «Y con urgencia».

Para lograrlo confía en las investigaciones que se están llevando a cabo sobre nuevos mecanismos para detener el dolor. «Una vía para mejorar sus efectos son los fármacos contra el dolor periférico, es decir, que se centran en el punto donde empieza el dolor sin afectar al cerebro», explica el científico.

En este punto, Patapoutian pone el ejemplo del miembro fantasma, esto es, la extremidad que ha sido amputada. Le sirve para ilustrar

hasta qué punto algunas veces el dolor se interpreta como una creación mental y no como algo físico.

«Sientes el dolor en un miembro que ya no existe, que en realidad no está, por lo que se considera que de alguna manera hay un problema en el cerebro al no ser capaz de escuchar adecuadamente al propio cuerpo», cuenta. «Ahora bien, si has perdido el brazo y pusieras anestesia en la punta del muñón, el dolor del miembro fantasma desaparecería».

Así que para batallar contra el dolor, a juicio de Patapoutian, tan importante es colocar en la diana al sistema nervioso central –compuesto por el cerebro y la médula espinal–como al sistema nervioso periférico, el que conecta precisamente el sistema nervioso central con los miembros.

Si a este premio Nobel le preguntan a qué teme más, si al dolor o la muerte, no se atreve a contestar de manera tajante. «El dolor puede llegar a ser tan insoportable y permanente para algunas personas, que no me atrevo a juzgar. Normalmente diría que siempre hay que elegir la vida, pero hay quien teme tanto al dolor que no puedo estar aquí sentado tan



El Nobel Ardem

en un momento

de la entrevista

durante su

estancia en

Valencia.

Patapoutian,

como ellos hubiera logrado eso. Así que valoro mucho mis orígenes y creo que ahora mi tarea va más allá de investigar en un laboratorio», afirma.

–¿Y cuál es esa nueva función?

—Es también servir de ejemplo para toda esa gente que lucha por salir adelante, que piensa que si yo he podido, ellos también.

El periplo estadounidense de Patapoutian comenzó en la Universidad de California, donde se licenció en Ciencias, para doctorarse posteriormente en

"Conseguir éxitos en el laboratorio exige resiliencia. Y no hay persona más resiliente que un inmigrante"

"Es más difícil triunfar en Hollywood que en la ciencia. Los científicos no deberíamos quejarnos tanto"

## **CULTURA** PAPEL

tranquilo y responder como si nada».

Pero este científico no presta únicamente atención al sentido del tacto y a su papel en la percepción del dolor. «Tenemos un sexto sentido que la mayoría desconoce y que paradójicamente es el más importante». El Nobel se refiere a la propiocepción, algo así como la capacidad de nuestro cerebro de saber en cada momento la ubicación de las diferentes partes del

Eduardo Halfon, narrador guatemalteco, autor de 'Tarántula'. F. FERRANTI

## "Tenemos un sexto sentido que la mayoría desconoce y que es el más importante"

cuerpo. «Gracias a este sexto sentido, podemos cerrar los ojos y tocarnos la nariz», cuenta. «El motivo por el que muchas personas desconocen esto es que, a diferencia de otros sentidos, el de la propiocepción no lo puedes apagar».

Si cerramos los ojos, somos capaces de imaginar un mundo sin ver nada. Si estamos en silencio, podemos recrear un sonido. «Con la propiocepción no lo podemos hacer, ya que la damos por sentada». Este sexto sentido es tan fundamental que las labores más cotidianas se volverían imposibles si careciéramos de él. «No podríamos ni ponernos de pie y caminar», relata.

Fuera del laboratorio, hay un tema que preocupa -y mucho- a Patapoutian: la desinformación. «La gente confía cada vez menos en la ciencia, a pesar de que venimos de una pandemia donde el trabajo conjunto de los científicos permitió secuenciar el virus en pocas semanas y crear una vacuna. La contribución de la ciencia fue enorme y, sin embargo, la desinformación es más abundante». El Nobel alerta del auge de una corriente negacionista -contra la efectividad de las vacunas, contra la evidencia del cambio climático...- y pone sobre la mesa la que para él es la única solución: «El mejor remedio contra la desinformación es la educación. No conozco a nadie con una buena educación que crea a los negacionistas». Por ejemplo, «la gente sale del colegio sin saber estadística».

¿Y por qué estadística? «Porque la desinformación hay que enfrentarla con datos». Si mi abuelo fumó toda la vida pero no tuvo cáncer de pulmón, no pasará nada por fumar. «Eso no es aplicar bien la lógica», sostiene. «Lo que hay que decir es que los ensayos clínicos muestran que hay una relación muy elevada entre el tabaquismo y el cáncer. Es una cuestión de estadística y, si la gente lo entendiera, habría menos desinformación».

En su caso, la educación fue lo que le salvó y le brindó una nueva vida.

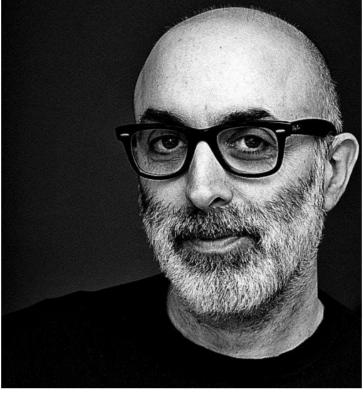

## EDUARDO HALFON "QUI-SE DEJAR EL JUDAÍSMO, PERO NO ME DEJABAN"

Literatura. La novela "Tarántula" entrevera los temas clásicos del escritor, el del judío errante y el del guatemalteco errante, y los mezcla con el terror de campamento de verano. "El miedo funciona al enseñar la daga y no usarla todavía"

Por Luis Alemany (Madrid)

o es un poco raro que haya tantos libros de Eduardo Halfon narrados a partir de las historias del niño Eduardo Halfon y que nunca nadie haya publicado fotos de aquel crío guatemalteco en los años 70 y 80? «¿No hay ninguna publicada? Le mando ahora mismo una fotografía mía de niño y me

cultivar el equívoco. Haré todo lo que esté en mi poder para hacerles creer en esta historia», dice Halfon desde Berlín, la ciudad en la que vive desde hace tres años. ¿Era un niño guapo? «Tenía pelo. Mi esposa dice que qué bueno que lo perdiera porque era un pelaje más que un pelo. El guapo era mi hermano, lo sigue siendo».

El niño Eduardo Halfon y su

hermano aparecen en el centro de la recién publicada *Tarántula* (Libros del Asteroide), en una escena insólita. Un campamento de verano absurdo acoge a niños judíos de toda Centroamérica en la misma selva en la que se libra la guerra civil de Guatemala. Halfon y su hermano están ahí y hacen las cosas que se hacen en los campamentos de

verano. Aprenden a encender fuego con unos palitos, marchan por el bosque y se enamoran por primera vez, mientras se les anima a vivir «como judíos entre judíos». Entonces, un monstruo aterrador viene a verlos. «¿Vio venir la escena del terror?», pregunta Halfon. No, la verdad es que no.

De modo que hay un momento único en *Tarántula* en el que Halfon, narrador minimalista y obsesivo, cómico a su manera y con tendencia a la evocación, se parece a Stephen King. «Hay tres momentos narrativos en esta novela: el recuerdo del campamento, el encuentro en París entre dos supervivientes ya de adultos y la búsqueda en Berlín del monitor del campamento. En el borrador inicial del libro yo tenía los tres relatos separados pero descubrí que el efecto Stephen King, el suspense y el terror lo lograba intercalando las partes.

Descubrí que el miedo depende de esperar, de mostrar la daga pero no usarla todavía».

Y la daga de *Tarántula*, por supuesto, tiene que ver con ese vivir «como judíos entre judíos». ¿En qué es diferente ser judío a ser navarro u ortodoxo o tener cualquier otra identidad? «La palabra miedo es importante para responder a esa pregunta. El miedo que se vuelve paranoia y, a veces, odio. Hay una razón histórica para ese miedo, una tradición de agresiones desde la época bíblica. El pueblo judío está marcado por la persecución y eso ha generado el miedo al otro. Qué quieren, qué nos van a hacer... También ha generado un tipo de unión, un sentido de de gueto, a falta de otra palabra. 'Unámonos para protegernos'. Entrar en su comunidad es difícil; salir es muy difícil. Yo me quise ir y no me dejaban, todo el mundo me venía a ver, a decirme que qué me pasaba. Y aquí sigo aunque sea a través de la literatura. Estoy casado con una riojana católica, mi hijo no sabe nada de todo esto de ser judío. Pero, a la hora de contarme, lo soterrado, sale siempre».

¿Quiere decir Halfon algo sobre la guerra en Gaza? «Siento una tristeza insondable, tanto al recordar el horroroso asesinato y secuestro de centenares de judíos el 7 de octubre, como al seguir mirando la respuesta militar desmedida e inhumana del Gobierno israelí contra el pueblo palestino, como también al notar ahora que esa respuesta ha dado paso a que el antisemitismo, ese odio tan antiguo que conozco bien y del que tanto he escrito, vaya creciendo y propagándose por el mundo. Hay una cita de James Baldwin: 'El odio, que tanto puede destruir nunca deja de destruir también al hombre que odia'».

Tarántula es diferente pero también se parece a las narraciones de Halfon de siempre. El tema del judío errante se entrevera con el del guatemalteco errante. Aparece el abuelo judío libanés, carismático y colérico. Aparece el niño Eduardo y aparece la Ciudad de Guatemala como un espacio de bienestar claustrofóbico al que acechan la selva y la guerra. En una escena de la novela, antes del campamento, los hermanos Halfon juegan al béisbol. De pronto, aparecen unos helicópteros militares que aterrizan detrás de unos árboles y no hace falta explicar más de lo que ocurre, porque eso sería como utilizar la daga. «De Guatemala siempre he escrito desde la distancia. Mi familia llegó y se fue, yo apenas tuve noticia de la guerra porque nos marchamos a Estados Unidos... Sólo desde la extranjería puedo escribir sobre Guatemala. Pero me es muy grato, siempre», dice Halfon.

Y continúa: «Sé que en mis libros aparecen ciertos temas, algunas pequeñas historias que llevan a pensar que son todos partes de un solo libro, que son variaciones de una misma historia. Creo que cada libro mío se sostiene por sí mismo pero hay una parte secreta de mí que quisiera hacer novelas policiacas o eróticas... Hacer libros que no requiriesen tanta explicación. No tener que preguntarme por qué escribo como escribo, por qué tengo que mezclar siempre autobiografía y ficción, por qué tengo que partir siempre de algo íntimo... Me gustaría escribir un libro con un género más claro pero no es eso en lo que estoy por ahora. Bueno, yo voy en esto sobre la marcha y puede que esta historia termine. Puede que este sea el último libro. Nunca antes me sentí así y ahora sí. No es exactamente una sensación de cierre sino una tranquilidad ante la posibilidad de que Tarántula sea la última historia de un ciclo. Es una sensación más plácida que angustiosa. Solo es angustiosa si me pregunto ahora que haré, en qué trabajaré. Pero respecto al proyecto literario no hay ninguna angustia. Podría cerrar el ciclo y sentirme bien».



Eduardo Halfon, a la izquierda, retratado junto a su hermano. encantará que la pongan en el periódico si eso sirve para alimentar la ficción de que él, el niño de los libros, soy yo. Mire, yo no fumo pero el personaje Eduardo Halfon de mis libros sí. Y he llegado a hacerme fotos fumando solo para

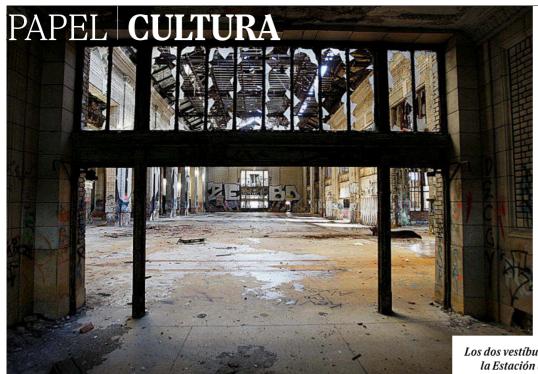



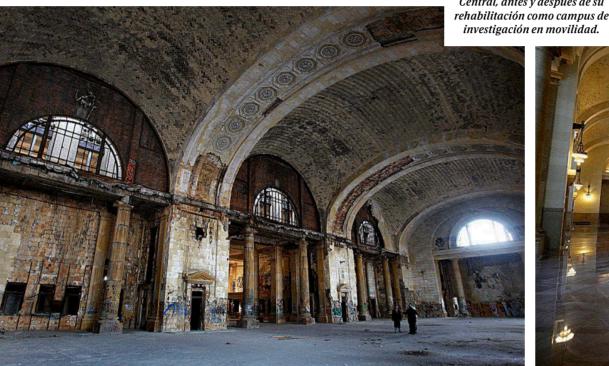



## UNA FORTUNA POR LA REINA DE LAS RUINAS DE DETROIT

Arquitectura. Michigan Central Station nació como una mastodóntica estación para la edad de oro de la industria del automóvil. Abandonada desde 1988, el retrato de su abandono dio la vuelta al mundo. Ahora, reabre como centro de I+D

Por Luis Alemany (Madrid). Fotografías de Carlos Osorio

os imágenes de Detroit se hicieron famosas en la década del año 2000: la de los vestíbulos y el patio de butacas *art déco* del Teatro Michigan empleados como aparcamient, y la de la estación de trenes Michigan Central, abandonada desde 1988, llena de pintadas, de cristales rotos, de paredes quemadas, de inmensos espacios vacíos. En el justo

momento en el que la crisis de la economía del coche empezaba a llenar las librerías y las revistas académicas y en el que la fotografía digital y los *fotoblogs* llenaban el mundo de aficionados a las ruinas industriales, Michigan Central se convirtió en el gran símbolo del final del siglo XX. Era evidentemente bella en su aspereza, melancólica y poética en su soledad.

El jueves de la semana pasada, Michigan Central Station reabrió sus puertas después de una restauración de 740 millones de dólares (688 millones de euros). Antes, desde 2012, el edificio recibió inversiones menores para drenar sus sótanos, que estuvieron inundados durante décadas, reponer las ventanas y reparar mínimamente la instalación eléctrica. Gracias a esos arreglos, el antiguo propietario del edificio (una empresa de infraestructuras públicas) vendió el edificio a Ford Motor Company, que ha terminado el trabajo. En su nueva vida, el edificio es un campus de investigación y desarrollo dedicado a la movilidad. Los dos vestíbulos de entrada, los espacios que han salido en todas las fotografías de las ruinas de la estación con sus cúpulas casi bizantinas, acogerán

cubierta en una ciudad de inviernos duros y largos. La restauración de Michigan Central, obra del arquitecto estadounidense Ouinn Evans, ha sido de

arquitecto estadounidense Quinn Evans, ha sido de tipo museístico. Los vestíbulos no juegan con la imagen de una ruina industrial sino que reproducen en su esplendor los suelos de mármol, los labrados florales en las paredes de piedra y las lámparas de techo de la belle époque. El volumen del edificio no ha cambiado en nada, igual que su fachada, que ya debió de parecer un poco siniestra en 1913.

restaurantes y tiendas, serán una especie de plaza

El día después de la Navidad de 1913 fue el de la inauguración de Central Michigan. No fue un momento cualquiera. Esa misma semana, Henry Ford dobló el salario base de los empleados de su compañía

La fachada de

marzo pasado,

antes del final

de las obras de

restauración.

Michigan

Central, en

hasta los cinco dólares semanales. En 1914, fabricó 250.000 unidades del Ford T y Detroit entró en su edad de oro. La estación tuvo un papel en ese periodo de expansión, con un tránsito de 200 trenes diarios de media al menos

hasta la crisis de 1928. Los inmigrantes negros del sur llegaron a la ciudad del motor por Michigan Central y los soldados que combatieron en Europa salieron por sus vías. Hubo líneas de pasajeros directas hacia Chicago, Montreal, Toronto y Nueva York y a su espalda creció la frontera con más tráfico comercial del mundo, la del túnel que lleva a Canadá por debajo del lago Ontario.

## **IDEAS** PAPEL

¿Quién era el promotor de la estación? No la Administración Pública sino una empresa privada, una filial de New York Central, la compañía que llevaba los trenes desde Manhattan hasta el Medio Oeste. Por eso, los arquitectos originales de Central Michigan fueron los estudios Reed and Stem y Warren and Wetmore, los mismos que construyeron en paralelo la Grand Central Station en la calle 42 de Nueva York. El bloque de 13 plantas que se levanta sobre la estación (en total, el edificio llega a 70 metros de altura), estaba dedicado a las oficinas de la compañía. Hubo planes para crear un hotel pero se quedaron frustrados por el camino. Una explanada de césped se convirtió en la entrada al recinto desde la Avenida Michigan. En sus peores momentos de abandono, ese jardín fue un trigal espontáneo.

El lugar es importante: Michigan Central se construyó dos kilómetros al oeste del centro de negocios

# \*\*AL DINERO NO LE GUSTAN visita por primer vez la Feria del Libro de Madrid.\*\* \*\*AL DINERO NO LE GUSTAN LAS PERSONAS QUE NO SE QUIEREN A SÍ MISMAS"

Entrevista a Robin Sharma. El autor de 'El Monje que vendió su Ferrari' advierte sobre la gestión de las necesidades materiales. "Si sientes que no te mereces el dinero, si no eres agradecido, se termina escurriendo", dice

Por **Lourdes Leblebidjian** (Madrid). Fotografía de **Ángel Navarrete** 

## En los años 50, dos autopistas cercaron la estación y anunciaron su declive: el tren ya no era importante en EEUU

## Tras una restauración de 690 millones, Ford compró el edificio para desarrollar un campus dedicado a la movilidad

de Detroit, en la confianza de que el trasiego de tranvías y coches revalorizaría los terrenos que quedaban en medio, un barrio de inmigrantes irlandeses. Nunca ocurrió así. Primero llegó el crack de 1929 y después la II Guerra Mundial. Cuando llegó la paz, la compañía New York Central quiso vender el edificio pero no encontró comprador por mucho que bajara el precio.

En 1949, un aeródromo en el municipio vecino de Romulus se convirtió en el Aeropuerto Internacional de Detroit. En 1957, la autopista I-75 se instaló en su lado norte, camino de Chicago. En 1959, otra autopista, la I-96 cercó la estación por el oeste, camino de Florida. Las mercancías que antes viajaban en tren preferían ahora el asfalto y los camiones. Los pasajeros de larga distancia se habían pasado al tráfico aéreo. Después de los disturbios de 1967, los propietarios del edificio clausuraron parte de sus instalacio nes. En 1971, la línea que unía Detroit con Nueva York dejó de operar y durante los siguientes 17 años, el tráfico en Michigan Central quedó limitado a unos pocos trenes de cercanías de la compañía pública Amtrak. Hoy, ese mismo servicio está cubierto por una estación al norte del Centro Financiero de Detroit que ocupa una parcela de 15 metros por 15.

El cinco de enero de 1988, pasó por última vez un tren por Michigan Central. Ocurrió cinco meses después del estreno de *Robocop*, la primera película y la más famosa sobre el hundimiento de Detroit. El conflicto entre los trabajadores de raza negra llegados durante el siglo XX y las clases medias blancas que acabaron por huir de la ciudad hacia los suburbios y la obsolescencia de la industria estadounidense del automóvil fueron las razones inmediatas que llevaron a la ruina de la ciudad, declarada en bancarrota en 2012. En algún nivel más difícil de definir debe de haber alguna razón sociológica que llevó a la resignación ante el abandono de los espacios públicos.

Durante los últimos 10 años, las noticias sobre el renacimiento de Detroit han aparecido con alguna frecuencia, y la restauración de Michigan Central es un buen anuncio. Algunas cosas han mejorado. Antes de renacer como campus, hubo planes de convertir la estación en una comisaría de policía y para demolerlo. Pero el cambio va para largo: el coste de la vivienda media en Chicago, otra ciudad industrial del siglo XX, es un 324% más alto que en la vecina Detroit. Para cuando vengan mejores tiempos, la restauración de Michigan Central ha dejado espacio vacante en su subsuelo para las vías férreas del futuro.

os chatbots de inteligencia artificial prometen tener respuestas para casi todo. Y si no las tienen, se las inventan. Entre sus respuestas también ofrece la solución para alcanzar la felicidad y qué libros hay que leer para lograrlo. Y entre las cinco recomendaciones que brinda ChatGPT aparece El monje que vendió su Ferrari.

Hace 23 años, Robin Sharma (Port Hawkesbury, Canadá, 59 años) decidió autopublicar este libro, que sigue siendo un *best seller* de superación personal, con más de tres millones de copias vendidas en todo el mundo. Nacido en una pequeña casa de África, se crió en EEUU, donde se formó como abogado y llegó a ser parte del equipo legal de Ferrari. Sin embargo, se dió cuenta que

escritores vivos más leídos. Su nueva apuesta es *La riqueza que el dinero no puede comprar* (Ed. Grijalbo), donde propone que no hace falta ser millonario para alcanzar la abundancia.

Sharma visita por primera vez la Feria del Libro de Madrid y nos recibe en el hotel Villamagna de Madrid, un lugar famoso por haber alojado a la nueva reina del pop durante su visita a España. Aunque Taylor Swift acapara la atención de la prensa, a unas habitaciones de distancia y pasando más desapercibido, también está Sharma, quien además se protege con su gorra.

En su nuevo proyecto, recopila lo aprendido 15 años de trabajo con sus clientes y busca aclarar que la riqueza no pasa solo por el dinero, sino que existen ocho hábitos ocultos para conseguir una vida abundante: el crecimiendola como una «ganancia duradera». A pesar de que el autor señala que la sociedad actual no la sitúa en un lugar prioritario, el valor del crecimiento personal está ascendiendo en el mercado de temas sociales. En él destacan figuras como Marian Rojas Estapé, que ha capturado la atención a través de su podcast, además de ser la autora de no ficción más leídas en España.

Estos personajes son los difusores de los mantras de la sociedad contemporánea: salir de la zona de confort, abrazar el el amor propio, rechazar los pensamientos negativos o mantener un diario de agradecimiento son términos que resultan tan familiares e insoportables como el regaño de una madre que insiste en que todo quede ordenado. Son discursos que si no lo has leísdo, lo escuchaste, lo intentase hacer. Pero en algunos casos el efecto de *persona vitamina* caduca rápido.

En la octava forma de riqueza, Sharma menciona al servicio: «Hay una belleza en elevar a las personas en vez de disminuirlas».

Esta filosofía es la que guía el trabajo del Sharma. No solo en el enfoque que utiliza a la hora de asesorar a celebridades, y multinacionales como Nike, Coca-Cola, sino también en su labor de sanar las «cicatrices de escasez» de los mortales. Estas cicatrices, explica, son preconceptos acerca del dinero que pueden impedir emprender negocios prometedores o tomar los riesgos para alcanzar el éxito.

Trabajar con estos magnates es fácil para él. Habla su

mismo idioma, se aloja en los mismos sitios, viste como ellos. Aunque en sus clientes no se encuentra Taylor Swift, Sharma sí sabe que es una de sus lectoras.

−¿Qué le diría si tuviera que asesorarla?

-Le advertiría de que el éxito es peligroso, en el punto de mayor prosperidad también se encuentra la mayor vulnerabilidad. El peligro del éxito radica en la facilidad con la que podemos asumir que será eterno.

Por esta razón, asegura: «Pienso en mí como

cinturón blanco, no como un cinturón negro». Sharma enfatiza que la verdadera riqueza va más allá del dinero. También otorga al dinero un carácter casi sagrado al describirlo como «una energía». En sus palabras: «Si sientes que no te lo mereces, si no eres agradecido, se termina escurriendo».

Así, el acto de aprender a quererse a uno mismo adquiere una nueva dimensión cuando Sharma concluye: «Al dinero no le gustan las personas que no se quieren a sí mismas».



ese no era él, era lo que el mundo había dicho que debía ser y, en el punto más alto de su éxito, decidió abandonar todo y dar un giro radical a su vida.

Esta historia, transformada en una fábula espiritual, lo consagró como uno de los gurús más influyentes de la actualidad. Desde entonces, sus guías superventas como *El club de las 5 de la mañana* o *Manifiesto para los héroes de cada día* se han vendido en más de noventa idiomas, lo que lo han posicionado como uno de los

to personal, la salud, la familia, el trabajo, la comunidad, la aventura, el dinero y el servicio.

El crecimiento personal es la primera forma de riqueza que menciona, y no es casual. El propio Sharma admite que es el hábito que más valora: «Para emprender un camino hacia el crecimiento personal, tenemos que dejar atrás la persona que éramos para convertirnos en la que queremos ser».

El gurú recomienda invertir en esta forma de riqueza, describién-

## PAPEL TV

## ÁNGELA GIMENO "MASTERCHEF' ACOJONA MÁS DESDE EL SILLÓN DE CASA"

Entrevista. Era la favorita de Jordi Cruz y de buena parte del público, pero la victoria de Ángela Gimeno empezó a fraguarse el mismo día que se apuntó al casting del 'talent'

Por **Esther Mucientes** (Madrid)

ngela Gimeno (Valencia, 29 años) nunca se había presentado a ningún casting de ninguna de las ediciones de MasterChef ni de ningún programa de televisión. Sin embargo, el gusanillo de la cocina siempre había corrido por su venas. Tal vez, el hecho de que su madre dedicara toda la vida a la cocina; tal vez, el amor que siente por ella; o, tal vez, la virtud de Ángela de cocinar «diferente», hicieron que cuando vio en la televisión que se abría el casting para MasterChef 12 no dudara en apuntarse.

Estaba tan convencida que desde el principio tuvo claro que si entraba, ella iba a ser la ganadora de *MasterChef 12*. Cuando se lo dijo a Amanda, su novia, esta se rió. No le importó, pues si hay algo que caracteriza a Ángela es que cuando algo se le mete en la cabeza no descansa hasta conseguirlo. En su cabeza se metió que tenía que ganar *MasterChef* y, lo tuvo tan cristalino, que el mismo día que se instaló en la casa del *talent* con el resto de sus compañeros, empezó a preparar el menú que anoche la llevó a alzarse con el triunfo.

Esto es un hecho inédito, pues en las 12 ediciones de *MasterChef* los aspirantes que llegan al duelo final siempre cuentan con el apoyo de un reputado chef que les ayuda a practicar y a preparar el menú que puede convertirlos en ganadores. Ángela, no; Ángela es tan especial que el menú tenía que ser suyo y nada más que suyo. Un secreto que solo ella conocía, hasta hoy.

P. Han pasado ya unas semanas desde que se grabó la final de *MasterChef*. ¿Le ha dado tiempo a pensar? R. Sí. Mi balance es que ha sido la mejor experiencia de mi vida. Ha sido increíble. Me lo he pasado pipa, he aprendido muchísimo... O sea, es que para mí *MasterChef* es un 10.

P. Todos los que ganan *MasterChef* dicen que el programa les cambió la vida. ¿Ha cambiado la suya? R. Me cambió la vida en el mismo instante en que me apunté al *casting*, porque al final para mí tomar la decisión de apuntarme fue decirme a mí misma que quería cambiar mi vida. ¿Sabes lo que supone tomar esa decisión contigo misma? Sí, *MasterChef* me ha cambiado la vida al cien por cien.

P. Usted no venía del mundo de la cocina, más que de ver a su madre dedicándose a ello toda su vida. ¿Qué le hizo clic en la cabeza para cambiar la publicidad por los fogones?

R. He de decir que yo siempre he sentido que tenía un gusto especial, como un don para la cocina, que no estaba explotando porque me parecía muy esclavo dedicarme a esto. Cocinaba para mis amigos, para mi familia y siempre me decían que cocinaba diferente. Así que al final dije 'jo, pues igual esta es mi pasión'. Un día vi el *casting* de *MasterChef 12* y tomé la decisión: me iba a presentar y lo iba a ganar.



P. ¿Nunca se había presentado? R. Nunca. Era la primera vez. Me daba como vergüenza esto de la televisión y pensaba que a lo mejor no era tan buena como me decían. Pero este año tuve la sensación de que era mi año.

P. Fue «el caballito ganador» de Jordi Cruz, pero también de muchos espectadores. ¿Presión? R. La verdad es que sí. Días antes de que se emitiera la final la gente me paraba por la calle y me decía que querían que ganase. Los mensajes de apoyo fueron increíbles y preciosos. La verdad es que me ha encantado ser el caballito ganador de Jordi, pero también del público.

P. ¿Cómo surgió su menú final? ¿Quién la ayudó?

R. Nadie, absolutamente nadie. Es un menú que empecé a preparar el día que entré en *MasterChef*. Mi

idea era muy compleja: perfumes, cocina, mi familia, el amor... Y tenía que unirlo todo con sentido. Me ayudé de un libro de Jordi Roca, Anarkia, que habla de los aromas, y esa fue mi inspiración. P. Sabe que esto es algo inédito... R. Pues no lo sabía, pero puedo asegurar que es mío y solo mío desde el principio hasta el final. P. ¿Qué pensó cuando Pepe Rodríguez dijo su nombre como la nueva ganadora de MasterChef? R. Lo primero, pensé en mí cuando un día estaba en casa y vi en la tele una escena en la que salía el trofeo de MasterChef y un hueco debajo. Miré a Amanda y le dije 'ahí va a ir mi nombre, voy a ser yo'. Ella se rió, pero se lo volví a repetir: 'Sí, voy a ser yo'. No me equivoqué.

P. ¿Y en su madre?

R. ¡Claro! Mi madre es el amor de

"Cuando entré estaba acostumbrada a un trabajo con muchísima presión, así que el programa me pareció un sueño"

Esta publicista ha sido la primera ganadora del 'talent' que preparó sola, sin la ayuda de nadie, su menú final mi vida. La quiero muchísimo. Es una tía chulísima que me ha educado siempre en la libertad y que me ha enseñado a ser quién soy. Así que, ¡claro que le dedico todo lo bueno que me pase!

Y es que si algo ha demostrado Ángela Gimeno estos más de tres meses de talent culinario es que por encima del triunfo está el corazón. Lo demostró en la final cuando tanto ella como María, la otra duelista, anunciaron que ganase quien ganase iba a pagar a la otra el curso completo del Basque Culinary Center. «Se nos ocurrió en el coche camino de la grabación de la gran final. María estaba mirando por la ventana y me dijo que era una putada que la que perdiera solo fuera a hacer un curso de pastelería. Y le dije: 'amor, ¿por qué la que gane no le paga a la otra el curso completo?'. Así fuimos las dos a la final felices. Las dos nos miramos a los ojos y nos dijimos que es lo que teníamos que hacer».

P. ¿Qué acojona más: antes de entrar en *MasterChef* o cuando estás dentro?

R. Antes de entrar, sin ninguna duda. Te imaginas mil cosas porque no sabes cómo es la tele. Pero al final te das cuenta que no es como piensas. El primer día acojona, el tercero que vas a plató, este se convierte en el salón de tu casa. Acojona mucho más desde el sillón.

P. ¿Cuál es su mejor recuerdo?
R. Mi capitanía en Oviedo. Allí me vi de repente como una chef profesional. Sabía lo que tenía que hacer, cómo tenía que organizar el trabajo. Y ahí es cuando me di cuenta que Ángela ya era otra persona. Fue como... ¡wow!
P. ¿Y el peor?

R. No tengo un mal recuerdo en particular. Creo que cuando presenté esos ñoquis que eran una piedra y dije 'tía, ¿cómo haces esto? Me sentí muy mal conmigo misma, pero me dura poco. En vez de venirme abajo me vengo arriba. Pensé, 'sí, lo he hecho mal, pero ahora se van a cagar porque lo voy a hacer mejor'. Y lo hice. Me resarcí.

P. ¿Y ahora qué? ¿Hasta dónde sueña?

R. Yo siempre sueño muy alto [ríe]. Pues ahora mismo quiero centrarme en estudiar. Quiero ver hasta dónde puedo llegar estudiando, porque si he logrado esto sin conocimientos, ahora puedo hacer cosas muy chulas. Y después, seguramente, un proyecto gastronómico que diga mucho de mí.

P. ¿Y qué diría de usted?
R. Ya lo sabes: soy muy
competitiva. Lo que quiero es ser
una chef increíble, pero que se
note que en mi cocina estoy yo y
que en mi platos estén todas las
que cosas que me gustan. Cosas
conceptuales, que cuenten
historias, artísticas...

Ángela Gimeno, con el trofeo que la convierte en la ganadora de MasterChef 12'. RTVE

## **TELEVISIÓ**

#### GENERALISTAS

#### La I

8.00 La hora de La I. Invitado: Pedro Sánchez. residente del Gobierno 10.40 Mañaneros.

14 00 Informativo territorial

14.10 Ahora o nunca. Telediario I.

15.50 Informativo territorial.16.15 El tiempo.16.30 Salón de té La Mod-

**17.30** La Promesa 18 30 Fl cazador stars

El cazador.

20.30 Aquí la Tierra. 21.00 Telediario 2.

4 estrellas. «Madre no

hav más que una». 22.50 Lazos de sangre. «40 años sin Paquirri».

0.00 Lazos de sangre: el 2.35 La noche en 24 horas.

9.55 La aventura del saber.

11.45 Culturas 2. 12.10 Mañanas de cine. «Bombarderos B-52».

13.55 Viaiar en tren. 14.50 Las rutas Capone

Saber y ganar. 16.25 Grandes documen

18.10 Documenta2. 19.05 El Paraíso de las

20.25 La 2 express. 20.30 Diario de un nómada. Las huellas de Gengis Khan.

21.30 Cifras y letras. 22.00 Documaster. «El Día D: las grabaciones descono-

cidae En portada 1.35 Cine. «Me llamo Gen7.00 Love Shopping TV ¡Toma salami! 7.30

del Coleccionista.

Antena 3

Karlos Arguiñano.

15.30 Deportes. 15.35 El tiempo.

20.00 Pasapalabra

21.30 Deportes.

22.45 EI 1%.

18.00

21.35

0.30

2 30

3.15

juego! **4 00** 

8.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con

13.45 La ruleta de la suerte.

15.00 Antena 3 Noticias I.

15.45 Sueños de libertad.

Pecado original.

Y ahora Sonsoles.

Antena 3 Noticias 2

El tiempo. El hormiguero 3.0.

El círculo de los

The Game Show

Jokerbet: ¡damos

La tienda de Galería

8 15 Alerta Cobra. «Totalmente indoloro». 9.15 25 palabras.

El concurso del año En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro

ElDesmarque Cuatro 15.10 El tiempo. Todo es mentira. Tiempo al tiempo.

20.00 Noticias Cuatro. 20.40 ElDesmarque Cuatro.

El tiempo. 21.05 First Dates First Dates. 22.50 Otro enfoque. «La

machosferas 2.40

3.25 En el punto de mira.

#### Crímenes imperfec The Game Show. 2.30 Pokerstars.

## Telecinco

La mirada crítica. Vamos a ver. 15 00 Informativos Telecinco. Presentado por Isabel Jiménez v Ángeles Blanco.

15.30 ElDesmarque Te-15.40 El tiempo

Así es la vida. TardeAR. 17.00

20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos

Telecinco, Presentado nor Carlos Franganillo. 21.35 ElDesmarque Telecinco. Presentado por

Matías Prats Chacón. 21.45 El tiempo. 21.50 Supervivientes: Última hora.

22.50 El marqués 0.15 La verdad de Los

La Sexta

7.00

9 00

11.00

15.15

centro»

0.00

6.30 Remescar, cosmética

Aruser@s

Al rojo vivo. 14.30 La Sexta noticias la

Jugones

15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde.

edición. 21.00 La Sexta Clave.

21.30 El intermedio.

21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes.

22.30 Apatrullando. «El

En tierra hostil

20.00 La Sexta noticias 28

Previo Aruser@s

#### VEO DMax

6.45 Seprona en acción. Aventura en pelotas. 11 58 Secretos bain tierra

12.48 Alienígenas. 14.28 Expedición al pasado. 16.08 La fiebre del oro. «La última frontera».

17.48 Cazadores de gemas. Incluve «Está que arde» v «Máguina Mavhem».

19.38 Chapa y pintura. Incluye «Heavy Metal» y «El CIO Bitching».

21.30 ¿Cómo lo hacen?

Emisión de dos episodios.

22.30 Robos históricos con

Pierce Brosnan. «Ataque al denósito armado de Dunhary 23.27 Fugas históricas con Morgan Freeman, «Escapar

de Hitler».

0.24 Bases secretas nazis.

8.00 La tienda de Galería

del Coleccionista. 10.45 Audiencia general.

11.00 Santa misa. Palahra

11.40 Adoración eucarística.

12.00 Ángelus. 12.05 Ecclesia al día.

13.30 Don Matteo. «El

14.45 El tiempo en Trece.

16 40 Sesión doble «Fl

destino también juega»

21.05 Trece al día.

22.00 El cascabel.

0.30

14.50 Sesión doble. «Fuego

18.30 Western, «Las colum

nas del cielo». 20.30 Trece noticias 20:30.

21.55 El tiempo en Trece.

TRECE

## Movistar Plus+

8.05 La Tierra. 12.31 Bruce Springsteen. Memorias

15.11 Mary Beard: empera-

«Objetos perdidos». 19.30 InfoDeportePlus+.

22.30 El consultorio de

23.00 El imperio Berlusconi.

23 57 La Resistencia Informe Robinson.

6.45 Muieres ricas de

episodios.

12.50 Caso cerrado.

happy hour. coraje de hablar».

14.30 Trece noticias I4:30. 20.00 Caso cerrado. 21.00 La casa de mis

TEN

Emisión de cuatro

del Coleccionista. 3.25 Killer. Emisión de tres

episodios.
5.35 Caso cerrado.
6.00 Mujeres ricas de Cheshire.

16.15 Cine. «Alejandro

19.01 Ilustres ignorantes.

20.00 Previo Liga Endesa. «UCAM Murcia-Real Madrid». En directo. 20.30 Liga Endesa. «UCAM Murcia-Real Madrid». En

Berto. «Te lo agradecemos

#### ETB 2

Cheshire. 8.55 Bajo cubierta: Medi-

9.50 Killer. Emisión de tres

19.00 Ni que fuéramos la

sueños. Emisión de dos 22.50 Mujeres asesinas.

episodios. **2.25** La tienda de Galería

6.35 Deportes.

AUTONÓMICAS

6.45 El tiempo. 7 00 Buenos días, Madrid I20 minutos.

14 00 Telenoticias 15.20 El tiempo. 15.30 Cine de sobremesa

Al filo de la sospecha». 17.20 Cine de tarde. «Ese

ooli es un panoli». **19.00** Madrid directo.

20 30 Telenoticias 21.15 Deportes.

21.30 El tiempo. 21.35 Juntos

22.30 Cine. «Sol naciente». EEUU. 1993. 125 min. Director: Philip Kaufman. **0.45** Atrápame si puedes

Celebrity.
2.15 Desmontando Madrid. 4.00 Animalia.

9.55 Monk, «El Sr. Monk el candidato (II)» y «El Sr. Monk v la vidente».

11.20 Vascos por el mundo. «Lo mejor de Copenhague». 11.30 En Jake.

13.55 Atrápame si puedes. 14.58 Teleberri.

15.35 Teleberri kirolak

16.25 Esto no es normal.

17.35 Quédate. 20.05 A bocados. «Gachas de avena para cenar y Nachos saludables»

21.00 Teleberri. 21.40 Teleherri kirolak.

22.30 El conquis.

0.45 Chiloé, una aventura ultratrail. «Chiloé Azores, Sao

Miguel y Epic Trail Run»

Negocis de familia. 10.30 11.05 Ciutats desar regudes. «L'Alfàs del Pi. Ademús, Catí, Moraira, Riu-

11.50 Els mosqueters.

13.20 La via verda.

Alta tensió. 17.25 Som de casa.

Incluye «El Carib mexicà» «Martinica» y «Sofia, Bul-

**1.05** À Punt Notícies. Nit.

#### TV3

8.00 10.30 Els matins. Tot es mou.

13.50 Telenotícies co-

14.30 Telenotícies migdia

15.35 Cuines. 16.05 Com si fos ahir. 16.40 El Paradís de les

Senyores. 17.30 Planta baixa.

19.10 Atrapa'm si pots. 20.15 Està passant. 21.00 Telenotícies vespre

Valor afegit. 22.10 El tros. «Anant al

23.45 Al cotxe. «L'APM? puja Al cotxe!».

0.10 Més 324

Notícies 3/24.

4.00 Rumba a l'estudi. «Willy **5.00** 

y Fuego». Folc a l'estudi.

## Canal Sur

8.00 Despierta Andalucía. Hoy en día. 12.50 Hoy en día, mesa de

**14.15** Informativos locales. 14.30 Canal Sur noticias I.

Presentado por Juan Carlos Roldán y Victoria Romero. 15.25 La tarde. Aquí y ahora

18.00 Andalucía directo.

19.45 Cómetelo. 20.30 Canal Sur noticias 2 Presentado por Miguel Ángel

Sánchez. 21.00 Informativos locales 21.45 Atrápame si puedes. Presentado por Manolo Sar-

22.45 De tal astilla, tal palo. Presentado por Ana Hinest-

rosa. 1.50 Cine. «El carnaval de

## PARA NO PERDERSE

#### 22.50 / La I Vuelve 'Lazos de sangre' con Jordi González

Lazos de sangre vuelve a las noches de los miércoles en La 1 con una imagen renovada: nuevos documentales con testimonios e imágenes inéditas, nuevo plató y nuevas incorporaciones para El Debate conducido por Jordi González. La nueva temporada arranca esta noche con 40 años sin Paquirri, un



Jordi González.

documental que repasa la trayectoria de uno de los toreros más populares del siglo XX con una nueva mirada y una invitada «inesperada»: De-

diestro que pasó tempode Barbate. Su testimomejor al Paquirri más íntimo y conquistador: co, era muy tacaño». Bárbara Rey también tuvo con el torero un breve romance: «Yo en mi fuero interno sabía que él me veía como la Bárbara Rey despampanante de pechuga al aire».

nise Bove, la desconocida novia americana del radas en la casa familiar nio sirve para conocer «Aparte de no románti-

## 22.50 / Telecinco

El Partidazo de Cope.

## El cuarto capítulo de 'El marqués'

El próximo capítulo de El marqués viene cargado de tensión. Onofre parece haber localizado a Don Alberto, el contable de la finca 'Los Galindos' que un buen día desapareció sin dar explicaciones. El periodista continúa empeñado en descubrir quién fue el asesino de los cinco críme-



Además, descubriremos lo que ocurrió después de que Don Alejandro anunciase a su familia que tenía cán-

Escena de la serie.

## A PUNT

7.00 Les notícies del matí. 10.05 Bon dia, bonica.

12.45 Animalades, un món bestial. «Canvi de domicili». 14.00 À Punt Notícies

Migdia. 15.25 Atrapa'm si pots.

Tres de casa. À Punt Notícies. Nit. 20.00 22.00 Valencians al món.

gàriax

lo invisible».

6.45 6.50 Téntol. Balears des de l'aire.

IB3 TELEVISIÓN

Extra 6.55 Píndoles Cuina amb Santi Taura.

7.00

Cinc dies. Tothom en forma. IB3 Notícies matí. 8.35 10.05 Al dia.

11.58 Ara anam.13.58 IB3 Notícies migdia.

15.15 El temps migdia. 15.30 Cuina amb Santi Taura, «Tacos de reig»

Agafa'm si pots! 16.55 Cinc dies.

20.30 IB3 Notícies vespre. 21.30 El temps vespre. 21.40 Jo en sé + que tu. 22.25

Fred i calent.
IB3 Notícies vespre. 1.30 2.10 El temps vespre Jo en sé + que tu.

#### nes cometidos en 1975. ulte la programación completa de 127 canales en ww.elmundo.es/televisi

## **SUDOKU**

## FÁCIL 12-06-2024

| 3 |   | 9 | 2 | 6 |   | 5 | 7 |   | )                      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|
|   |   |   | 4 |   |   | 3 |   |   | 1                      |
|   |   | 6 | 5 |   | 3 |   |   | 1 |                        |
|   | 3 |   | 9 | 5 |   |   |   |   | EOM                    |
| 6 |   | 4 | 1 |   |   |   |   | 9 | sweb.                  |
|   | 9 | 8 |   |   |   | 2 |   |   | www.pasatiemposweb.com |
|   |   |   | 6 |   | 4 | 8 | 9 | 2 | w.pasa                 |
| 4 | 8 | 2 | 7 |   | 5 |   | 6 |   |                        |
|   |   |   |   | 2 |   | 4 | 5 |   | © 2024                 |

### **DIFÍCIL 12-06-2024**

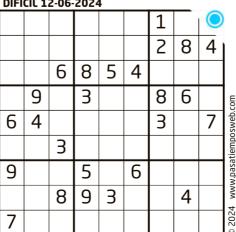

#### Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números

CÓMO SE JUEGA AL SUDOKU

del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado **SOLUCIÓN DIFÍCIL 11-06-2024 SOLUCIÓN FÁCIL 11-06-2024** 6 5 3 9 2 8 1 7 4

| 6 | 1 | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 |
| Э | 9 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 8 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 |
| 1 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 9 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 5 |

| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | , | ٠. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 2 | 1 | 9 | 4 | 7 | З | 6 | 5 | 8  |
| 7 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3  |
| 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1  |
| 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7  |
| 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2  |
| 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9  |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 6  |
| m | 9 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5  |

avda. Portugal, 4 CTC Cosli 28821 Coslada (Madrid). Dep. Legal: M-36233-1989



MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos

reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte-reproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada





## PATIO GLOBAL ALEXANDER ZVEREV

QUIÉN. El tenista alemán pierde contra Carlos Alcaraz en Roland Garros, pero obtiene un triunfo personal al no ser declarado culpable por un caso emprendido por su ex novia y madre de su hija Mayla. **QUÉ.** Brenda Patea le acusó de intentar asfixiarla con ambas manos en 2020. Finalmente, ella pidió archivar el proceso y el jugador queda libre de antecedentes. «No quiero volver a oír sobre este tema», declaró a la prensa.

## a victoria personal de Zverev **Declarado inocente:** fuera de la pista m/byneontelegram

El tenista alemán Alexander Zverev sabe perder. Lo hizo en la final del Roland Garros contra Carlos Alcaraz por un presunto error arbitral de por medio, pero no tuvo malas palabras para nadie porque «la bestia», como llama a Carlitos por su ímpetu en la pista, mereció ganar. La prensa alemana adora a Zverev v no sólo la

deportiva, pues este chico de 1,98 metros de alto y guapo guapísimo bien podría ser un héroe de telenovela.

Zverev, señalado desde muy joven como futuro número uno mundial y campeón de Grand Slams, ha tenido mala suerte en las pistas. En una épica semifinal de Roland Garros, en 2022 contra Ra-



**VALERO** 

fa Nadal, se destrozó el tobillo derecho, lo que le costó medio año de baja y otro tanto readaptarse a la competición. Esta última final, batalla de gladiadores, tampoco ha traído a Zverev su eternamente perseguido primer título de Grand Slam, pero ha sido un progreso, no un nuevo trauma. «Quizá algún día sosten-

ga este trofeo en alto», dijo el derrotado Zverev al despedirse.

A nivel personal las cosas le han ido mejor. 48 horas antes de la final, el tribunal del distrito de Berlín-Tiergarten suspendió provisionalmente el juicio que su ex novia Brenda Patea y madre de su hija Mayla, de tres años, había emprendido contra él. Le acusó de intentar asfixiarla con ambas manos la noche del 20 al 21 de mayo de 2020. Zverev, supuestamente, la empujó contra la pared e intentó ahogarla durante una discusión en el pasillo de su piso de Airbnb alquilado en Berlín en mayo de 2020. Posteriormente, la mujer sufrió dificultad para respirar y

El tenista alemán Alexander perder contra Alcaraz. **EUROPA PRESS** 

fuertes dolores al tragar que le duraron días. La defensa de Zverev rebatió que la sospecha se basaba únicamente en las alegaciones de la denunciante, que eran mentiras y en ningún caso fiables.

El tenista

alemán ha

tenido mala

suerte en las

Su defensa

denunciante

argumentos

poco fiables

de mentir y dar

acusó a la

pistas, pero la

prensa le adora

Para poner en duda la credibilidad de la ex novia, la defensa del tenista argumentó que Patea compró en Amazon artículos por valor de 461,23 euros pocas horas después del supuesto incidente de asfixia y que en el transcurso del mes hizo compras a través de in-

ternet-por un total de 3.755,33 euros, incluyendo marcas como Guccipagadas con la tarjeta de crédito de Zverev. «¿Es éste el comportamiento de alguien que acaba de ser estrangulada casi hasta la inconsciencia?», preguntó el abogado del tenista al comienzo del juicio. «¿Por qué no fue al médico para que documentara profesionalmente las supuestas lesiones?».

Zverev fue multado inicialmente con 450.000 euros (90 cuotas diarias de 5.000 euros cada una), pero interpuso un recurso contra esta decisión. Era un partido que no podía perder. Patea se retira de la pelea. Ha pedido archivar el proceso y tanto Zverev como el tribunal estuvieron de acuerdo. El tenista queda sin antecedentes. Es inocente, aunque para archivar el caso deberá pagar en el plazo de un mes 200.000 euros -150.000 irán a las arcas del Estado y 50.000 al Fondo de Recaudación de Multas a favor de Organizaciones Benéficas-, gestionado por el Tribunal de Apelación de Berlín.

«Un sobreseimiento del caso es exactamente eso. Significa: inocente. No se retiran los cargos si alguien es culpable. No sé cómo se traduce eso, pero es lo que significa y no quiero volver a oír otra pregunta sobre este tema», fue el mensaje del tenista a la prensa. Papá Alexander viaja este jueves a Berlín para disfrutar de Mayla, de su mejor victoria fuera de la pista



## Invadir Andorra

Convertirse en el primer presidente de la democracia con mujer y hermano investigados por corrupción y tráfico de influencias es lo menos malo que le está pasando a Sánchez. La frase sonaría fuerte en cualquier nación europea, quizá incluso causaría escándalo en los regeneradores oídos del Sánchez de 2018, pero en España enuncia hoy una sobria verdad. Seis años de cainismo desorejado han servido para abolir la rendición de cuentas en su lado del muro: cinco millones de votantes convocados a la reválida bufa del no pasarán pierden automáticamente todo interés por examinar los albaranes de la emprendedora familia del amo. ¿Quién elige la higiene burocrática cuando puede librar la batalla de Brunete? ¡Free Bego! David Sánchez, preso político!

Por eso el recorrido judicial de las imputaciones de sus allegados preocupa menos al presidente que la implosión de Sumar y la indocilidad del separatismo. En algún momento la politología de progreso deberá revisar el invariable entusiasmo que le suscita la genialidad táctica de su ídolo: no se podía saber que los indepes terminarían comportándose como indepes, en lugar de caer de rodillas ante la clemencia de Pedro, ni tampoco que robarle los votos a Sumar escorándose hacia la extrema izquierda acabaría con Sumar. La legislatura huele a hule de charcutero cuando todavía falta la reacción de Puigdemont a la inaplicación de la amnistía en los términos que le tienen prometidos. De momento Llarena avisa: como el prófugo cruce de vuelta los Pirineos le pone las pulseras aunque viaje disfrazado de página del BOE. Si al inquilino de Waterloo le toca deshacer las maletas y renovar a la fuerza el contrato de alquiler, su airado concurso en una moción de censura contra el autor de la estafa podría precipitarse mucho antes del turrón.

Con el monstruo de Frankenstein tropezándose con sus propios miembros, que va perdiendo sobre la marcha, los españoles aguardan al conejo famélico que aún pueda asomar de la chistera monclovita. La literatura epistolar ha perdido gancho, Milei y Netanyahu están a lo suyo. Solo tiene dos opciones aparte del manido francomodín (ya ha nombrado una comisión para «resignificar» Cuelgamuros). La primera es ejecutar una purga estival, de esas que luego van cantando los rapsodas ciegos por las casas del pueblo, y adornar Doñana con las cabezas cortadas de Marichús Montero, Juan Lobato o Santos Cerdán. La segunda es invadir Andorra, que tampoco se va a defender, y luego pretextar que los youtubers empadronados allí eran todos votantes de Alvise. Fuera de esto no se me ocurre forma de prolongar el grato espectáculo de la agonía sanchista.



Los domingos con EL MUNDO, la revista Actualidad Económica y también la revista ¡HOLA! ¡Todo por solo 4 €!

También puedes llevarte sólo EL MUNDO al precio de siempre. Promoción válida hasta agotar existencias y disponible a nivel nacional excepto en Cataluña.



ELECCIONES EUROPEAS. Fallos humanos en la transcripción de las actas provocan resultados inverosímiles, con votos adjudicados a Junts a falta de corregir en el escrutinio definitivo / PÁGINA 3



de dimensiones

muy pequeñas.

cada vez son menos las oferta-

Cabe destacar que, en mul-

titud de ocasiones, el Ejecutivo

de Isabel Díaz Avuso ha remar-

cado que no aplicará la citada

Ley de la Vivienda. Pese a ello, la

situación no mejora y los pre-

cios en Madrid han crecido un

17,1% en el último año. «Cada

anuncio de alquiler que se pu-

blica en la capital tiene de me-

dia más de 40 potenciales in-

quilinos. Esto aumenta y re-

crudece de forma exponencial

la competencia», puntualiza

Iñareta, quien concluye: «Mu-

chos optan por trasladarse a

otros municipios de la peri-

feria de Madrid, trasladan-

do la presión también a esos

lugares. En Fuenlabrada, por

ejemplo, hasta 80 familias

se interesan por cada anun-

cio que sale al mercado y los

precios han subido un 10,5%

Dejando a un lado estos pe-

queños habitáculos, aunque

no su dinámica de precios dis-

parados, en la capital también

existen inmuebles espaciosos

aunque no aptos para cualquier

bolsillo. Por algunos piden, al

mes, cerca del salario medio

en el último año».

das», explican desde el portal.

IDEALISTA

## **GRAN MADRID**

## **INMOBILIARIO**

## «A pesar de su precio y su tamaño, todos los días nos piden visitarlo»

#### DANIEL SOMOLINOS MADRID

«La drástica reducción de la oferta ha provocado una tensión en los precios. Es lo perverso de las políticas adoptadas, que han tenido justo el efecto contrario al deseado». Esta reflexión de Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, esboza el presente inmobiliario que se vive en la ciudad de Madrid. Algo que, además de en indignación por parte de muchos candidatos a alquilar un piso, se traduce en inmuebles ofertados muy por encima de su valor y, pese a ello, una demanda que no deja de estar disparada. Cada día, cien-

tos de candidatos se enfrentan a un vertiginoso casting y a una gymkana burocrática, teniendo que presentar desde nóminas a su vida laboral completa.

Esto da lugar a anuncios realmente sorprendentes en el centro de la capital, sobre todo por su relación tamaño-precio. Como el estudio de 22 metros cuadrados de la calle San Marcos, en el corazón de Chueca, que se oferta por 1.650 euros mensuales. A los pies de la cama comienza su pequeña cocina, y ambas comparten espacio con una tabla de madera a modo de escritorio. Minúsculo para unos, fácil de limpiar para otros, lo cierto es que el valor de su metro cuadrado alcanzalos 75 euros.

Algo desproporcionado si se compara con el precio medio del metro cuadrado en la capital, situado en los 19,2 eu-

ros. Esta cifra sube si nos centramos en el distrito Centro (23,6 euros) o, dentro de éste, en el propio barrio de Justicia, donde se enmarca la zona de Chueca (24,9 euros).

También existen propuestas más llamativas, donde el metro cuadrado supera los 77 euros. Es el caso del inmueble de 31 m2 por 2.400 euros al mes en la calle del Río, muy próxima a Plaza de España. Aunque el metro cuadrado más caro lo sirve un apartamento en la propia plaza de Chueca, que a cambio de 3.000 euros te permite vivir en sus 30 metros cuadrados. «Totalmente reformado» o «con una personalidad única» son algunas de las frases elegidas para promocionar este bajo interior decorado con «antigüedades de arte sacro».

Tampoco se queda atrás una buhardilla, «con dos dormitorios sin puertas pero con los espacios divididos», muy cerca de Plaza Mayor. Son 28 m2 por 2.000 euros. Aunque, en esta ocasión, el anuncio va de frente y avisa: «El baño está justo en la pendiente de la buhardilla y puede ser un poco bajo». Los hay más baratos, aunque también más minúsculos, como el estudio de la calle de las Mercedes que, por 1.300 euros, te ofrece 18 metros cuadrados. Todo un desafío arquitectónico que, en el anuncio, engalanan hablando de diseño elegante y moderno, con zonas comunes dentro del edificio.

Aunque para reto el vivir en los 12 metros cuadrados de un apartamento en el paseo de Santa María de la Cabeza por 950 euros. Esta habitáculo, dicen, está pensada

con un concepto residencia-hotel: zonas comunes como salones, mesas de trabajo, televisión o una cocina común con casilleros individuales bajo llave en donde guardar la comida. Todo para complementar el pequeño espacio donde pernoctar, compuesto por una cama individual, un escritorio y el baño.

2.000 €/mes

28 m² | 1 hab. | Planta 5ª con ascensor

☑ 11 fotos 
☑ Mapa

Chopera, Madrid Ver mapa

12 m² | 1 hab. | Planta 7° con ascensor

Cabeza

950 €/mes

Fianza de 1 mes

Fianza de 1 mes

Apartamento

En algunos de estos casos, tal y como ha podido saber este diario, los ofertantes mantienen el pulso y no quieren bajar «de momento» los precios ya que «tarde o temprano se acabarán alquilando». Y agregan algunos de estos caseros: «No hay un día en el que no nos pidan visitarlo... Eso demuestra que hay interés real».

blema del alquiler en Madrid, y en España en general, es la falta de más familias buscando casa, pero



Alquiler de Piso en paseo de Santa María de la

Los precios en Madrid han crecido un 17,1% en el último año

## «Muchos optan por trasladarse a municipios de la periferia»

anual que se registró en España en 2023 (30.237 euros).

Es el caso de un chalet de El Viso, con siete habitaciones, que se oferta por 28.000 euros mensuales. En su parcela, de 3.000 metros cuadrados, se puede disfrutar de una cancha de pádel, de una bodega, gimnasio, piscina...

Un escalón por debajo se sitúan un piso en Jerónimos, distrito Retiro, y un ático en Almagro, distrito Chamberí, cuyos inquilinos deberán pagar, para residir en ellos, 25.000 euros. Aunque si repescamos la relación tamaño-precio, en versión gama alta, destaca una vivienda en Claudio Coello de 140 metros cuadrados por 9.900 euros al mes. Cuantías para carteras privilegiadas que también tienen que

ceder ante el actual mercado inmobiliario madrileño.

## EL DILEMA, **EN DATOS**

40

## POSIBLES INQUILINOS.

Cada anuncio de alquiler que se publica en la capital tiene de media más de 40 potenciales inquilinos.

# 19,2 EUROS.

Es el precio del metro cuadrado en la capital, aunque en algunos barrios y distritos esta cauntía puede subir hasta los 23 euros.

## 28.000 EUROS AL MES.

Es la cantidad más elevada que piden por un inmueble en Madrid: se trata de un chalet, con una parcela de 3.000 metros, en El Viso.

> «El principal prooferta disponible. En los últimos años, todas las medidas que se han aplicado y que han culminado con la aprobación de la Ley de Vivienda, lejos de fomentar la aparición de nuevo producto, ha provocado que los propietarios retiren sus inmuebles del mercado», valora el portavoz de Idealista, para quien «la realidad muestra que tenemos las mismas o

## **ELECCIONES EUROPEAS**

'TRIUNFO' DE JUNTS EN LAVAPIÉS

# El misterio de los votos 'indepes' en la capital

Una serie de fallos humanos en el volcado de las actas provoca resultados inverosímiles en algunas secciones censales de Madrid

#### D. J. OLLERO/V. COLL MADRID

Estamos en el año 2024 después de Cristo. Todo Lavapiés aparece en los resultados electorales como una enorme mancha roja que vota al PSOE...¿Todo?¡No! La sección censal 01029 se alza como un bastión indepe que rechaza el bipartidismo y es ferozmente leal a Carles Puigdemont... A esta es la conclusión, parafraseando a los cómics de Asterix y Obelix, es a la que muchos ciudadanos han llegado observando los resultados calle a calle en las elecciones europeas. Unos datos facilitados por la Junta Electoral que han sido interpretados en redes sociales como una teoría de la conspiración o una anomalía sociológica digna de estudio. Sin embargo, la realidad es más prosaica: se trata de errores de transcripción a la hora de introducir los resultados de las actas en papel en tablets de pequeñas dimensiones.

La 01029 es precisamente la sección censal en cuyo recuento participó el concejal socialista Antonio Giraldo, que a través de su cuenta de Twitter, reaccionó a un hilo viral que calificaba a Lavapiés de «enigma electoral». El edil, restó importancia a lo sucedido explicando que se trata de «un error al volcar los datos» y que «ya se ha dado parte para que se corrija el acta», rubricada por representantes de cinco partidos.

En este sentido, desde la Delegación del Gobierno aseguran a GRAN MADRID que «es normal que haya errores» pero que estos carecen de importancia en el resultado final de las elecciones «porque se corrigen en el escrutinio definitivo que empieza este viernes». Un recuento público que tiene como finalidad solventar posibles errores, como los que pueden producirse al volcar los datos.

Lejos de tratarse de una anomalía aislada, fuentes del partido socialista cuentan a este diario que han detectado estos «problemas de fácil solución» en 10 mesas de la Comunidad de Madrid.

Comparando los resultados provisionales, «transmitidos a través de una tablet de 7 pulgadas con muchas columnas y una interfaz poco clara», con los de las actas, se entiende el orígen de la confusión.

Según estos resultados disponibles desde la noche del domingo,

Junts obtuvo 167 votos en esta mesa, Corriente Revolucionaria de los Trabajadores (CRT) 85, Sumar 76, Vox 76 e Iustitia Europa 24. Mientras tanto, en los resultados reales del acta a la que ha podido acceder GRAN MA-DRID, el PSOE obtuvo 167 votos, Podemos 85, PP 76, Sumar 76 y Vox 24.

«Creemos que se trata de errores de transcripción porque si miras el orden de las candidaturas, el PSOE [la candidatura 6], se encuentra justo debajo de Junts [candidatura 5]», cuenta Giraldo. Lo mismo sucede con CRT [posición 12], que se encuentra justo por encima de Podemos. Con los votos del Partido Popular [posición 10], que han ido a parar a Vox en el puesto 9. Y con los 24 votos asignados a Iustitia Europa [puesto 8], que en realidad pertenecen a Vox.

Desde el Partido Popular, que ha sufrido este mismo problema en al menos siete mesas de Madrid, indican que las papeletas figuran en la interfaz de la tablet y se cuentan, «según el orden de inscripción de las candidaturas», lo que despierta «una fuerte competencia entre los partidos políticos a la hora de inscribirse para aparecer lo más arriba posible y ayudar así a evitar errores de este tipo».

En la misma línea que estas tres manzanas de Lavapiés situadas entre la calle de Juanelo y los Abades, aparece la sección 02018 (Arganzuela): en una zona conservadora con muchas viviendas para militares y sus familias, Junts se alza en tercera posición con 164 votos.

Sin embargo, los resultados más inexplicables suceden al otro lado del Manzanares. En la sección 12012, que va desde la calle del Simca hasta la M-40, el Partido Andalucista figura como vencedor en las elecciones con un 20,1% de los votos y en tercer lugar figura Escaños en Blanco, con un nada desdeñable 16%. Un poco más al norte, entre el Camino Viejo de Villaverde y la calle del Rancho, Escaños en Blanco mejoran este resultado hasta alcanzar el 17,6%. Tres manzanas en las que figura que el PP, ganador a nivel nacional de las Europeas, no tiene ni un solo voto.

Otro de los casos más extraños se produce en la trapezoidal sección encerrada entre las calles de Adora y Torrox, donde ni PP, ni PSOE, ni Pode-



Un ciudadano escoge una papeleta el pasado domingo para votar en las Elecciones Europeas. EUROPA PRESS

## LOS 'RESULTADOS' MÁS SORPRENDENTES DEL 9J

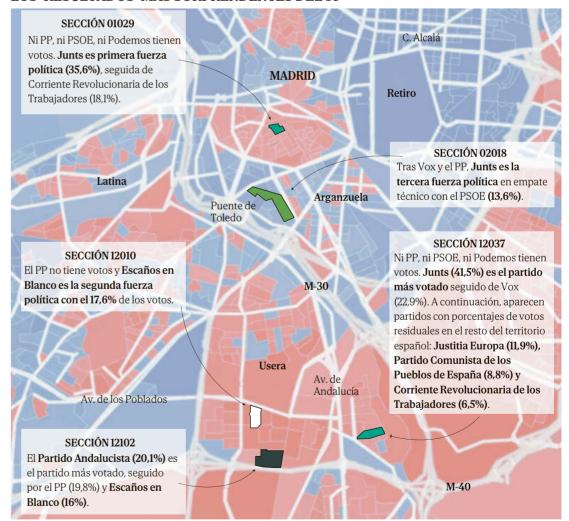

FUENTE: Elaboración propia.

A. MATILLA / **EL MUNDO** 

mos han obtenido ni un solo voto. En su lugar, Puigdemont (41,5%) lidera los resultados y el tercer, cuarto y quinto puesto lo ocupan respectivamente IU, el PCPE y CRT, partidos con una representación marginal en el conjunto del país.

Estas anomalías, han sido malinterpretadas como una conspiración para subvertir la voluntad popular. Mensajes como: «Estamos encontrando cientos de mesas por toda España con votos inflados a favor de Junts. Algo raro está pasando» tienen en la red X miles de visualizaciones. «Ahora imaginad todos los errores a favor del PSOE que no se han podido detectar», responde otro usuario.

Más allá de la sorpresa puntual o los comentarios jocosos, fuentes de

distintos partidos señalan a GRAN MADRID que «el sistema es muy garantista», que existen «mecanismos de control» y que estas teorías están lanzadas por «quienes buscan aprovecharse del sistema para promover bulos». Para desgracia de sociólogos y conspiranoicos, la aldea gala indepe de Puigdemont de Lavapiés solo existe gracias a un error humano.

### **MUNICIPIOS**

EL JUEVES SE HARÁ EFECTIVA LA SALIDA

# **Humanes:** el Ayuntamiento del PP, en peligro

La dimisión del alcalde y la unión de la oposición con el ex portavoz de Vox abren la puerta a una posible moción de censura

#### PABLO R. ROCES MADRID

La dimisión del alcalde popular de Humanes, José Antonio Sánchez, ha abierto una etapa de incertidumbre en esta localidad de la cornisa sur de la Comunidad de Madrid. La ausencia de una mayoría en el Pleno del Consistorio, que se viene produciendo desde el mes de abril con el paso del ex portavoz de Vox, Héctor Barreto, a concejal no adscrito ha puesto en peligro el futuro de un Gobierno municipal que se viene extendiendo en los últimos 13 años.

Esa mayoría está fijada en nueve concejales y el PP cuenta con siete y sumaría un octavo apoyo con la única concejal que ahora tiene Vox. En el lado opuesto se encuentran los cuatro concejales del PSOE, tres de Vecinos por Humanes y uno más de Podemos. Entre medias, la figura del edil no adscrito que en los últimos plenos, tras renunciar a su puesto como concejal de Seguridad Ciudadana en el Gobierno y desmarcarse de Vox, ha votado en contra de las iniciativas del PP, entre ellas su propia reprobación, junto al resto de los partidos de la oposición.

Esa situación abre defacto la puerta a que se pueda producir una moción de censura en el Ayuntamiento una vez que el PP presente a un nuevo candidato. Según fuentes consultadas por EL MUNDO, que descartan que la decisión esté tomada, todo apunta hacia el primer teniente de alcalde, Óscar Lalanne, una vez que este jueves, mediante la celebración de un Pleno extraordinario, se produzca la salida de José Antonio Sánchez abriendo así un nuevo proceso de investidura.

Desde el PP se apunta hacia el entorno del día 20 de este mes de junio como opción para celebrar esa sesión de investidura en la que el candidato debería contar con una mayoría absoluta con la que en estos momentos no cuenta. Eso abre aún más la puerta a un cambio al frente del Ayuntamiento, que se debería realizar mediante una moción de censura. En llamada telefónica con este diario, Barreto asegura que nadie se ha puesto en contacto con él para esa cuestión y descarta que se haya producido, por el momento, un acuerdo para llevar adelante la moción.



El alcalde de Humanes de Madrid, José Antonio Sánchez, en una visita a la Puerta del Sol. DIEGO SINOVA

## Barreto abandonó el Gobierno en abril y pasó a ser edil no adscrito

## PSOE y el partido vecinal aprueban sus iniciativas con apoyo del concejal

Lo mismo sucede con el PSOE donde señalan que primero se tiene que conformar el Gobierno municipal y ya después tomar las decisiónes a ese respecto. «Se podría haber dado, pero no ha sucedido hasta ahora. Cuando haya nuevo Gobierno municipal, ya veremos», indican fuentes del partido de Humanes. En el PP, por su parte, guardan silencio, al igual que en Vox, y aluden a «una decisión meditada» y «compartida» de Sánchez para dejar el puesto y dedicarse en exclusividad a ser diputado en la Asamblea de Madrid. Sin embargo, todas las partes hacen referencia a «rumores» sobre una posbile moción de censura.

La relación entre el alcalde y el hoy concejal adscrito ya se venía agrietando desde la pasada legislatura cuando Barreto ya había renunciado a su puesto en el Gobierno municipal. Tras las elecciones municipales del 28-M, como cabeza de lista de Vox pese a no ser militante, este volvió a asumir el puesto como delegado de Seguridad Ciudadana hasta que el pasado mes de abril volvió a protagonizar una nueva dimisión al «no estar de acuerdo», según detalla, con el rumbo que seguía Sánchez.

De este modo, el PP se quedó en minoría e impulsó una reprobación a Barreto que no fructificó. Por su parte, el 31 de mayo, PSOE y Vecinos por Humanes, pese a la negativa del Gobierno, consiguieron aprobar en Pleno la creación de un Consejo Escolar Municipal o una moción de apoyo al colectivo LGTBI mientras que el Gobierno propuso un traspaso de créditos para pagar facturas atrasadas, ya que tiene los Presupuestos prorrogados desde 2022, sin éxito.

## POLÍTICA A MÁS DE 12 PUNTOS DEL PP

## «Nuestro examen es en las elecciones de 2027»

El PSOE de Lobato responde a las dudas de Ferraz tras el resultado de las europeas

#### P. R. ROCES MADRID

La resaca de las elecciones europeas en el PSOE ha puesto el foco sobre Madrid y Andalucía por la gran diferencia de votos que les separan en ambas regiones del Partido Popular. En concreto, en la capital esta supera los 12 puntos, una cifra muy similar a la de las pasadas elecciones generales de julio y muy inferior a los casi 20 puntos que Isabel Díaz Ayuso le sacó a Juan Lobato en las autonómicas de mayo de 2023.

Sin embargo, tal y como ha informó ayer EL MUNDO, Pedro Sánchez trasladó este lunes a su núcleo más cercano la «preocupación» por la situación de ambos territorios. La respuesta que se da a la misma desde el entorno del secretario general del PSOE-M es en primer lugar de «bienvenida» a las reflexiones del líder del partido y de discrepancia con el análisis de los resultados.

«Sabemos bien dónde estaba el PSOE de Madrid en octubre de 2021 y dónde está en junio de 2024», señalaban ayer desde el entorno de Lobato, que ya el lunes aludió a esa cuestión en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid. «Cuando me senté en la silla de secretario general me dieron una encuesta que nos daba un 12,8% y en la que Más Madrid me sacaba 11 puntos. Hasta el CIS de Tezanos, que tanto se habla de él, me daba 19 escaños y a Más Madrid 34, pero conseguimos levantarlo y llegar a las elecciones recortando 50.000 votos a Ayuso y toda la distancia que nos sacaba Más Madrid. Y aho-

ra hemos conseguido este resultados que nos dice el camino por donde debemos de ir aunque la intensidad y el resultado hay que plantearlos con mucha ambición», afirmaba el líder del PSOE-M.



El portavoz del PSOE-M, Juan Lobato. EUROPA PRESS

De hecho, esa subida en los tres últimos comicios en la región -autonómicas, generales y europeas-es a lo que se agarran en la actual dirección en Madrid como capital político en estos momentos. «Los datos

están ahí y Madrid es una plaza donde el PP lleva casi 30 años consecutivos gobernando. Armar una alternativa política a esos 30 años exige tesón, coherencia y solvencia. Nuestro examen es en las elecciones de 2027, ahí es donde se medirán los resultados del trabajo de una legislatura completa», apuntan desde el equipo de Lobato.

Ante esa situación, en el PSOE de Madrid se aferran a «seguir armando» y «explicando» la propuesta política para la capital, en contraposición a la del PP de Ayuso, tomando como referencia que «nunca antes un Gobierno de España había

invertido y apostado tanto» por una región donde los socialistas no gobiernan desde principios de los años 90 con Joaquín Leguina al frente, ahora colocado por el PP como presidente de la Cámara de Cuentas.



Manifestación de vecinos, ayer por la tarde en El Vellón, tras los altercados causados por 'menas'. EL MUNDO

## **PROTESTA**

DEPENDIENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

# Rebelión en la Sierra contra el centro de 'menas'

Decenas de vecinos se movilizan tras varios altercados y robos cometidos por menores

### LUIS F. DURÁN MADRID

Vecinos de la Sierra Norte se manifestaron anoche en el municipio madrileño del Vellón (a 55 kilómetros de la capital, en el norte de la región) para exigir el cierre del centro de menas de esta localidad de la Comunidad de Madrid que, aseguran, está provocando problemas de inseguridad en este pueblo y en otros cercanos. Los residentes se reunieron en la plaza del pueblo y más tarde acudieron a la puerta del centro de los menores tutelados para denunciar que, en los últimos días, varios de estos menores conflictivos que han llegado recientemente al centro están provocando altercados graves con agresiones, robos y peleas. Aseguran, incluso, que este pasado fin de semana llegaron a volcar un vehículo tras una reyerta en el municipio de Pedrezuela en la que se vieron implicados

El pasado domingo, algunos de esos indignados vecinos acudieron al centro de menas del Vellón y agredieron a dos de los trabajadores que salieron en defensa de los menores, según ha denunciado UGT. Este sindicato asegura que los trabajadores del centro fueron golpeados por personas que «han decidido tomar la justicia por su mano» tras supuestamente tener «varios altercados» con algunos menores no acompañados que residen en este espacio. UGT asegura que dos de los educadores necesitaron asistencia sanitaria y que intervino la Guardia Civil.

Según la Comunidad de Madrid, el centro de menas del Vellón está abierto desde noviembre de 2023. Está gestionado por la Fundación Samu y en él están alojados una doce-

## **UGT** denuncia que dos trabajadores de este espacio han sido agredidos

La Guardia Civil confirma que han aumentado los delitos en la zona

na de menores extranjeros tutelados por el Gobierno regional.

A tenor de los vecinos, varios de estos jóvenes han robado teléfonos móviles, han agredido a jóvenes y han amenazado a la gente. «Queramos vivir con tranquilidad. Solo pedimos eso. El pasado sábado uno de estos chicos agredió de forma salvaje a un hombre, luego la liaron y hubo cinco vecinos heridos en la reyerta», según denuncia uno de los vecinos.

La Guardia Civil confirma que han aumento los robos en la zona y que el pasado fin de semana hubo varios detenidos después de que se produjese una agresión.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, explicó sobre este caso que la Comunidad de Madrid, titular del centro donde residen estos menores, colabora con la Guardia Civil para esclarecer lo ocurrido, al tiempo que ha enviado un mensaje de tranquilidad a los vecinos. «Los centros de menores de la Comunidad de Madrid son centros seguros en los que, como en todas las viviendas, en ocasiones se producen algunos conflictos, tanto dentro del domicilio como hacia afuera», señaló Dávila. «Yo trasladaría un mensaje de calma. Nosotros trabajamos con los menores de forma muy individual y en caso de que exista algún conflicto entre ellos se adoptan las medidas necesarias para adaptar también los recursos a las características de los menores», insistió la consejera, quien subrayó que el Gobierno regional está «muy pendiente» de sus menores tutelados y protegidos y «muy coordinado con la Fiscalía».

UGT reiteró que cualquier conflicto que pueda surgir entre menores y vecinos «debe ser denunciado y derivado a las fuerzas de seguridad», pero «bajo ningún concepto debe de implicar agresiones físicas y verbales a las personas trabajadoras de dicho centro por el mero hecho de trabajar allí y dedicarse a una labor tan dura y poco valorada».

#### **SOTO DEL REAL**

## El juez ordena que ingrese en prisión uno de Los Petazetaz

#### E.M. MADRID

El juez de Instrucción número 52 de Madrid ordenó ayer el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de José Hernán A. G., uno de los conocidos influencers de Los Petazetaz, debido al riesgo de fuga. La decisión se tomó tras concluir la investigación sobre uno de los delitos que se le atribuyen, según

informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

José Hernán A. G. compareció en los juzgados de instrucción de Madrid. La causa que lo llevó ante el magistrado involucra a un joven, al que presuntamente introdujo una bengala en el ano en un piso de Vallecas después de drogarle, para luego difundir imágenes en redes sociales. El imputado fue trasladado a la prisión de Soto del Real.

Ayer, fue conducido en un furgón de la Guar-

dia Civil para asistir a una declaración indagatoria en los juzgados de Plaza de Castilla, donde negó las acusaciones. Afirmó que otras personas le echaron un líquido inflamable, lo que habría ocasionado las lesiones a la víctima. La representación legal de la víctima está corriendo a cargo del despacho Paredes y Asociados.

Los Petazetaz, que contaban con miles de seguidores en Instagram y TikTok, fueron detenidos en eneroyse encontraban en libertad provisional. Se enfrentan a al menos nueve denuncias, y la Policía cree que puede haber más víctimas que aún no han presentado denuncia.

La investigación abarca múltiples casos de presuntas agresiones sexuales a menores. Se les acusa de drogar a las víctimas con éxtasis líquido, conocido como GHB, para luego abusar de ellas en un piso de Vallecas. Al menos cinco menores habrían sido violadas.

Los arrestados aprovechaban su fama para atraer a las jóvenes y, ya en el interior del domicilio, los influencers realizaban juegos con sustancias estupefacientes hasta anular la voluntad de las víctimas. Allí, usaban dispositivos móviles y cámaras de seguridad para grabar las agresiones sexuales. La investiga-



Los Petazetaz, en un vídeo en redes. E. M.

ción comenzó en diciembre, tras una denuncia que alertaba de abusos a menores en Villa de Vallecas.

Las primeras denuncias señalaban a dos varones que contaban con un importante número de seguidores en diversas plataformas digitales. Tras las pesquisas, se procedió a identificar a cuatro posibles víctimas, todas ellas menores de edad, que declararon haber sido atraídas al domicilio por la fama de los detenidos.

## madrid.es

MADRID

### **ANUNCIO**

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2024 y en el expediente administrativo con número de referencia 511/2024/08428, ha adoptado el siguiente

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la disolución de la Junta de Compensación de la modificación de Plan General 20.304 "Subestación de Vicálvaro Iberdrola" dentro del Área de Planea-miento Incorporado 20.17/M "Ensanche Este de San Blas (PP I.7)", constituida como entidad urbanística colaboradora para la gestión del citado ámbito, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, y el artículo 46 de los Estatutos de la Junta de Compensación, probados por Acuerdo de 6 de octubre de 2016 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de

Madrid.

SEGUNDO.- Someter el acuerdo al trámite de información pública, durante el plazo de treinta días, mediante su publicación en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" y en un periódico de los de mayor circulación, con notificación individualizada a las personas interesadas.

Lo que se publica para general conocimiento y con el fin de que cuantas personas s interesadas puedan examinar la documentación correspondiente (Referencia 511/2024/08428) y formular por escrito cuantas alegaciones estimen convenientes a su derecho durante el plazo de 30 días, computable desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y que podrán presentarse en cualquier Registro del Ayuntamiento de Madrid, así como en el resto de lugares a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. La documentación correspondiente al expediente que se va a someter a información pública se

- La página web del Ayuntamiento de Madrid (madrid.es), en el apartado de Vivienda, Urbanismo y Obras → Urbanismo → Información Pública.
   El Visor Urbanístico (madrid.es/VisorUrbanistico), accediendo a Contenido → Expedientes
- nformación Pública.
- El Geoportal (geoportal.madrid.es), buscando Información Pública.
- Portal de Transparencia, localizando el expediente a través del Buscador del Portal de Trans-

LA DIRECTORA DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO



El paisaje urbano de Chamartín, en 1980, en una fotografía de Javier Campano. ©JAVIER CAMPANO / VEGAP, MADRID, 2024

**CULTURA** EN EL COMPLEJO EL ÁGUILA

# Los barrios (y los vecinos) que levantaron el Madrid de la Transición

Una exposición de 90 imágenes reúne el archivo inédito del fotógrafo Javier Campano sobre las transformaciones urbanísticas y la rutina común de la capital entre 1976 y 1980

### RUTH DÍAZ MADRID

Relataba Javier Campano (Madrid, 1950), en una de sus escasas entrevistas, que en sus maneras de fotógrafo siempre intervinieron el azar y el deambuleo: «Cada domingo me iba a hacer fotos. Sin rumbo. Sólo a pasear». De manera que nunca dejó de engrosar su archivo, con esa mirada de *flâneur* tan grabada en su ADN

ya desde sus inicios, cuando con el colectivo Ojo Móvil –en activo entre 1978-1980, junto a Rafael y Daniel Zarza, Rafael Roca y Jaime Navascués–, capturó los paisajes y la cotidianidad vecinal de los barrios emergentes madrileños, para reivindicar la mejora de sus condiciones de vida. Levantados entre despliegues urbanísticos, Entrevías, Chamartín, El Pi-

lar, Vallecas, Hortaleza, La Vaguada, Tetuán u Orcasitas se fraguaron a golpe de éxodo rural y de explosión demográfica, con unos moradores que, agrupados en asociaciones, también reclamaron su existencia digna entre el nuevo tiempo que alumbró la Transición. Entre ellos vagó el joven Campano, de quien el Festival PHotoEspaña recupera esta vez 90 imágenes

inéditas de aquella época de transformaciones políticas y sociales.

Con la exposición *Barrios. Madrid* 1976-1980, que se exhibirá hasta el próximo 8 de septiembre en el complejo cultural El Águila, el legado de este fotógrafo madrileño ve de nuevo la luz. Pues en 2022 ya se recuperó parte de su emblemático e impresionante archivo –consta de 850 fotografías

y más de 1.000 negativos, en manos del coleccionista José María Lafuente-, con una retrospectiva que abarcó, entre instantáneas, recortes de prensa y publicaciones, el periodo que fijó su madurez artística.

En esta ocasión, el foco se ajusta únicamente sobre los barrios y las periferias por las que circuló Campano, sin destino preciso, como testigo privilegiado del Madrid común y de a pie. Aquel de casas bajas, sin agua ni electricidad, o levantadas con materiales improvisados, donde cabras, burros, huertas y niños que juegan entre precarios tendederos, excavadoras y vastos solares de barro, convivían con las moles de ladrillo rojo, engendradas para el obrero y su ajetreo de calle, y cuyos servicios y equipamientos básicos se conquistaron mediante la unión y el orgullo vecinales.

Un monográfico de contrastes, comisariado por Ana Berruguete, entre la iconografía de pueblo y una capital en aras dela modernidad, que Campano retrató con su elegancia en blanco y negro y con ese poso poético que le caracteriza. «La melancolía es inherente a la fotografía», dejó dicho, y es justo esa belleza la que plasmó con su lente, más allá de lo documental.

Por ello, la Comunidad de Madrid ha colaborado en esta muestra gratuita, en una apuesta por «conservar y difundir el patrimonio madrileño mediante icónicas instantáneas, que forman parte de la memoria visual y son testimonio de toda una generación», según destacó el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, en la inauguración, ayer, sobre la obra del autor, distinguido con el premio regional de Cultura (2013).

Artista autodidacta, Campano fue primero un estudiante de Derecho que descubrió la fotografía de niño, con una Zenit réflex que su padre, militar, le regaló en un día de Reyes. Pero no fue hasta el despertar cultural de la Transición que se empeñó con el enfoque callejero, hasta su debut en Galería Amadís (1974) y su vinculación con la escuela Photocentro y la revista Nueva Lente. Además, inmortalizó La Movida y ejerció de freelance y colaborador fiel de las publicaciones Buades, Poesía o La Luna de Madrid. De sus viajes a Barcelona, Lisboa, Florencia, El Cairo o Nueva York también dejó rastro con su cámara, con la que siempre enseña a mirar.

## **CINE** CONDEDUQUE

## La capital quiere ser chica Almodóvar

## R. DÍAZ MADRID

¿Y quién no? Aunque algunas lo son por méritos y gracia propias, sin necesidad de postureos ni parafernalias. Como la capital, que según atestiguan las más de 200 fotografías recopiladas a partir las 23 películas del cineasta manchego más universal, puede proclamarse con orgullo como *Madrid, chica Almodóvar.* 

«Siempre he encontrado en esta urbe un paisaje perfecto y una fauna incorrecta e ideal para cada una de mis películas», recoge del director la muestra que, bajo ese título, se inauguró ayeren el Centro de Cultura Contemporánea de Condeduque. Organizada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, traza la cartografía capitalina que Pedro Almodóvar ha rodado en su historia fílmica y que se podrá ver hasta el próximo 20 de octubre.

Una constelación de imágenes y planos, que, en su mayoría, son ya iconos fijados para la posteridad en las retinas del público, como aque-

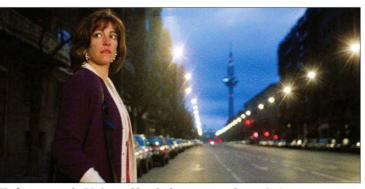

Un fotograma de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'. E.M.

llas Carmen Maura y Alaska ataviadas de chulapas en *Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón* (1980), aquel trío disparatado de un apartamento de Doctor Esquerdo, o el clip de «¡Riégueme! ¡Riégueme!», protagonizado por Maura en *La ley del deseo* (1987), que fue filmado, precisamen $te, junto\,al\,cuartel\,del\,Conde\,Duque.$ 

Comisariada por el gestor cultural Pedro Sánchez Castrejón, autor del libro Todo sobre mi Madrid. Un paseo por el Madrid de Almodóvar (La Librería), la exposición gráfica incluye materiales cedidos por la productora El Deseo y medio centenar de piezas originales, como los forillos del skyline usados en Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988). U otras también de la colección municipal, como el cartel del concierto que Almodóvar & McNamara y Dinarama + Alaska ofrecieron en la Rock-Ola en 1983, conservado en el Museo de Arte Contemporáneo, o el plano de la ruta El Madrid de Almodóvar, que incluye 200 localizaciones de escenarios de rodajes.







Taco de cochinita pibil con cebolla encurtida.



El chirashi con ventresca de atún.

## **APERTURA** CHIRASHI

# El'street food' que revoluciona Tetuán

El chef Rubén Iborra dirige este pequeño comedor de barrio con una propuesta gamberra, muy sabrosa y a buen precio

#### AMAYA GARCIA MADRID

En el brazo derecho, Rubén Iborra (47) tiene tatuado gran parte de su periplo vital y culinario por ocho países del planeta: una alcachofa, dos cuchillos, un aguacate... Este trotamundos que nació en el seno de una familia de arquitectos, acaba de abrir un pequeño espacio en el barrio de Tetuán con bocados de street food que tiene muchas papeletas para ubicarse de lujo en el competitivo mapa foodie de la capital. «Hemos estado ocho meses definiendo el proyecto», cuenta mientras sirve el aperitivo de setas shiitake confitadas, con una textura y un sabor que ya anuncian bocados cuanto menos originales. Hay platos que trasladan a Italia, a India, a México y a Tailandia, con es-



La sala de Chirashi by Rubén Iborra.

cala en Perú, Japón y China. «Yo no interpreto recetas; las he visto en el país de origen y las ejecuto», dice detrás de la barra en la que ultima los pases de los menús

Con la idea principal de que la gente se lo pase bien y coma de cine con una propuesta desenfadada y a precios razonables, este murciano que estudió interiorismo, hizo el módulo de FP de Hostelería y se marchó a Indonesia a ver mundo, desembarca ahora en Madrid con un comedor para 22 comensales. «Lo óptimo es que haya por servicio 15 o 17 personas. Más gente complica la organización».

Antes de saltar al ruedo madrileño, había alcanzado buenas críticas en Valencia con sus restaurantes Péndola y El Alcacil -reconocidos por la Guía Repsol y por la Asociación Gastronómica de Valencia-, hasta que llegó la pandemia y un bache importante de salud que le obligaron a hacer un parón. «Estuve algo más de dos años sin hacer

nada», cuenta. Con la normalidad ya reestablecida, le apetecía probar suerte en la capital y, tras valorar pros y contras, decidió lanzarse con esta taberna que, pocos días después de abrir, empieza a correr de boca en boca por el barrio. «Al principio nos dio vértigo estar fuera del circuito habitual», reconoce Rubén. Sin embargo, a

estas alturas parece claro que gastronómicamente hay vida -y muy apetecible-más allá del distrito de Salamanca y Chamberí.

Mientras prepara el pan bao de anguila asada, crema balsámica y jenjibre confitado, Rubén charla con



Rubén Iborra, en la barra donde ultima los pases del menú. EL MUNDO

los comensales. La mesa pegada a la barra es, sin duda, la más deseada del local. Tiene capacidad para seis personas y se puede reservar entera o juntarse varias reservas de dos o tres personas. Curtido en cocinas de grandes chefs como Mauro Colagreco y Massimo Bottura, Rubén tiene también un máster en Tecnología y Desarrollo de Alimentos por la Universidad Complutense de Madrid. «Me he formado en todo lo que he podido». De ahí que combine sin problema alta cocina

y técnica. «Tenemos la patente de los primeros arroces envasados», explica el chef, quien es el creador de Omakase Gourmet (OG), la línea de productos de cuarta y quinta gama con la que crea además los menús gastronómicos de Chirashi.

Este cocinero no ha querido parecerse nada o casi nada a lo que hay en el mercado, reto que no pintaba fácil a priori. «De hecho, íbamos a llamarnos Omakase Gourmet, pero en estos ocho meses de trabajo han abierto muchos con ese término y decidimos cambiarlo». Llega el pase del taco de cochinita pibil sobre tortilla húmeda de maíz azul y cebolla roja encurtida. «Trato de hacer una reproducción lo más parecida posible a la que hacen en todos los países de origen, tanto en los alimentos que empleo en cocina como en la preparación».

El nombre del local rinde un pequeño homenaje al plato japonés homónimo, otro de los hits de la propuesta y cuarto pase del festín. «Resume un poco nuestra filosofía», dice mientras va llegando a la mesa de los comensales. «Es un bol de arroz y pescado, en este caso de ventresca de atún y salmón», explica frente a una amplia variedad de botellas de aove de arbequina y picual, sales y especias, como la sal de limón, la pimienta de Sichuan y la pimienta de Jamaica. Cada ingrediente se cuida al detalle, al igual que la presentación. «Queremos ofrecer platos vistosos, equilibrados y estéticamente bonitos», comenta ante la atenta mirada de su pareja, Jennifer Ini Nisenbon, directora del proyecto.

En este inicio ofrecen dos menús: uno corto (29,90 euros, sin bebida), de cuatro pases, y uno largo (39,90, sin bebida), de cinco. «Intentaremos introducir novedades todas las semanas». E irán pegados a los productos

de cada temporada.

El último bocado salado del menú es otra grata sorpresa: smash cheeseburger invertida con guanciale confitado y papas bravas Omakase Gourmet –un auténtico vicio estas últimas-. La parte dulce llega con la tarta de queso con jenjibre caramelizado y crema balsámica de shiitake confitado. Cierre perfecto en fondo y forma. Chirashi y su street food se han convertido em otra buena excusa para descubrir los encantos de Tetuán.

granmadrid@elmundo.es

ENTRE GATAS Y GATOS

Un libro en casa de su tía despertó su curiosidad por la caligrafía cuando tenía sólo 10 años. Eso le llevó primero a analizar las letras de sus familiares cuando –¡qué tiempos!– recibía los christmas navideños manuscritos y después, al comprobar que su diagnóstico coincidía con la personalidad de sus más queridos, a tomarse en serio el mundo de la grafología.

Lo que empezó siendo un juego se transformó en una forma de vida cuando decidió matricularse en el Instituto de Psicografología y Peritación de Madrid. Su constancia le ha hecho convertirse en toda una referencia en una disciplina quizá un tanto desconocida para muchos pero que es de gran utilidad en el día a día. «La grafología se utiliza más de lo que parece. Se usa en los juzgados para el tema de las falsificaciones y anónimos, en psicología para el autoconocimiento, en procesos de coaching, en criminología, en recursos humanos... Y la Policía lo utiliza en sus investigaciones y en el análisis de los escritos de presos desde la cárcel. Además, la utilización de la grafoterapia en

niños está aumentando porque como se está perdiendo el hábito de escribir a mano, muchos padres quieren recurrir a la escritura manuscrita para que sus hijos potencien la psicomotricidad gráfica y la memoria visual», asegura.

A lo largo de su carrera, Macarena Arnás ha analizado lo que la escritura revela de las personas. También los dibujos. Pero le tira más el autógrafo, ya que asegura que éste está más relacionado con el yo íntimo: «La firma es más libre, está menos condicionada por cómo nos han enseñado a escribir», dice. Por eso, esta reconocida grafóloga mediática –analizaba en Sálvame las letras de los famosos y colabora en programas de radio y televisión-, ha dedicado a la rúbrica su quinto libro, Las firmas de Napoleón, Stalin, Hitler... y otras historias de la grafología (Almuzara/Arcopress), en el que a través de los trazos examina la personalidad de los grandes nombres que han marcado la Historia. Y en el que descubre, por ejemplo, que Juana la Loca estaba muy cuerda, que la escritura de William Shakespeare indica que era un pedante,

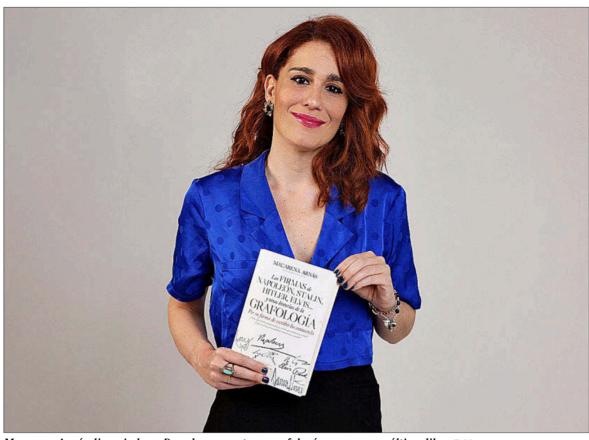

Macarena Arnás, licenciada en Derecho y experta en grafología, posa con su último libro. E. M.

**MACARENA ARNÁS** La abogada acaba de publicar su quinto libro, 'Las firmas de Napoleón, Stalin, Hitler, Elvis... y otras historias de la grafología'

## La madrileña que radiografía a los famosos a través de sus rúbricas

**LUCAS PÉREZ** MADRID

que los tachones del último testamento de Francisco Franco reflejan su grave inseguridad o que Dalí tenía 678 firmas diferentes.

En el libro, Arnás analiza hasta 72 firmas de personajes conocidos. Desvela desde la «empatía» de Rafaella Carrá hasta la «ironía» de Luis Buñuel, pasado por el «caos» de Pablo Picasso, el «histrionismo» de Camilo José Cela o la «cabezonería» y la «soberbia» de Vladimir Putin.

Dentro del denominado «salseo grafológico», Macarena Arnás descubre también a través de la firma las relaciones de pareja. Y en su análisis explica, por ejemplo, que Isabel Preysler era mucho más compatible con Julio Iglesias que con Mario Vargas Llosa.

También hay espacio para estudiar el denominador común en el trazo de los reyes, de los políticos, de los artistas, de los dictadores, de los médicos y hasta de los criminales.

Hija del periodista taurino Federico Arnás, no podía faltar en el libro una referencia a este arte. De Luis Miguel Dominguín le llama la atención la elevada continuidad gráfica, lo que descubre a un hombre «con habilidades sociales, orgulloso, carismático y seductor». Y de Juan Belmonte, incluido en el apartado de trazos suicidas, su letra inclinada, que marca un signo de impulsividad. «Es una persona que tenía tendencia a entrar en bucle constantemente», dice.

La inclinación de la letra es sólo uno de los detalles a estudiar por los grafólogos. Y es que «cada parámetro nos aporta una información», asegura. Así, los tachones pueden definir a una persona impulsiva o insegura, y en las mayúsculas, utilizadas por los criminales porque dificultan

el análisis, da importancia al tamaño: «Se relaciona con la autoestima, puede indicar que la persona tiene una coraza y que quiere mostrar más fortaleza de la que realmente tiene».

Macarena imparte cursos en la UNED para alumnos de Psicología y Criminología, realiza informes para que la gente pueda conocerse a través de la escritura, trabaja como perito colegiada en el Colegio de Abogados de Madrid, realiza pruebas periciales en los juzgados, además de cursos, talleres y conferencias en los que advierte sobre su gran preocupación por la pérdida del hábito de la escritura: «Escribir a mano es beneficioso. Se potencia la capacidad creativa y se agiliza la memoria. En futuras generaciones es posible que haya problemas de Alzheimer o pérdida de memoria más temprano».

Por último, la pregunta obvia: ¿Analiza un grafólogo su propia firma? «Es inevitable; es como mirarse a un espejo en el que descubres tus virtudes y tus defectos. Y al estudiar mi propia letra descubrí que la grafología es una herramienta bastante fiable del conocimiento».

**ADN.** DEBUTÓ EN TV EN 'SÁLVAME' ● EN LAS GENERALES DE 2019 ANALIZÓ LA FIRMA DE LOS POLÍTICOS EN ANTENA 3 ● COLABORA CON LA JUSTICIA CON PRUEBAS PERICIALES



INDIANO EN CHAMBERÍ VICTOR DE LA SERNA

## ¿Denunciar los bulos? Sí, pero alguien neutral

Como se ha informado en EL MUNDO tras este fin de semana, el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA) ha creado un algoritmo que detecta las noticias falsas en las redes sociales, lo que permite combatir el fenómeno de la desinformación, y ha dado a conocer el hecho de que su técnica «supera» a los sistemas existentes tanto en precisión como en eficiencia computacional. El estudio indica que es crucial fijarse en los antecedentes y analizar las relaciones y el entorno de quienes difunden las noticias.

Parece una excelente novedad, con una nota cautelar: el IMDEA es un órgano de la Administración madrileña, y como tal hay que sospechar que, si es él el encargado de aplicar ese algoritmo, acabe haciéndolo como todos los organismos públicos en la España de hoy. Como la voz de su amo. Y baste recordar, bajo **Pedro Sánchez**, la actuación del Centro de Investigaciones Sociológicas, organismo del Ministerio de la Presidencia dirigido por **José Félix Tezanos**, ya famoso por su difusión de

encuestas siempre favorables al PSOE de su jefe. Seis días antes de la última cita electoral, el CIS publicó su última obra de arte, «El PSOE lograría ser primera fuerza en las elecciones al Parlamento Europeo» con tres o cuatro puntos de ventaja sobre el PP. Y, ya se sabe, el PP acabó sacando esos mismos cuatro puntos al PSOE.

Se recomienda hoy acudir a organismos privados, pero el historial del más notorio de ellos, la empresa Newtral fundada por **Ana Pastor**, la no muy neutral periodista de La Sexta, debe reforzar las voces de cautela.

Un estudio de tres profesores de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Complutense, **David García-Marín**, **Ana Virginia Rubio-Jordán** y **Guiomar Salvat-Martinrey**, ha sentenciado: «Nuestro estudio evidencia una mayor atención de Newtral hacia el discurso de los partidos conservadores (fase selectiva), lo que podría indicar un cierto sesgo de selección. Esta tendencia es más acusada en el caso del Partido Popular, especialmente hacia su anterior presidente, **Pablo Casado**, que recibe casi la mitad de los desmentidos de la muestra correspondiente a los principales líderes. Un sesgo de selección hacia el discurso de una determinada figura política resultaría claramente perjudicial en una época como la actual, caracterizada por una creciente personalización de la política».

No será fácil, algoritmo o no, combatir tanta información sesgada. Un organismo de la Justicia o una verdadera ONG sin ataduras ideológicas podrían quizá hacerlo con más garantías.

## **EL**MUNDO

# EL CORREO DE BURGOS 4 TO DE LA CORREO DE BURGOS 4 TO DE BURGOS 4 T



Miércoles 12 de Junio de 2024. Número: 8.919. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS

# Burgos, León y Valladolid lanzan un Grado en Gastronomía «muy ligado» a la empresa

Este grado interuniversitario, que «no competirá con las Escuelas de Hostelería», formará a 60 alumnos, 20 en cada centro, por curso • Las universidaded de Burgos y León reivindican su facultad de Medicina y Valladolid pide inversión en la suya

BURGO

Siete años han pasado desde que la Universidad de Burgos (UBU) planteó a sus socios en el Campus Triangular de Excelencia E3 de la Universidad de León (ULE) y la Universidad de Valladolid (UVA) la puesta en marcha de un grado conjunto en Ciencias de la Gastronomía. Los tres rectores en compañía de las empresas y asociaciones representativas del sector de la gastronomía han participado en la puesta de largo de unos estudios a los que ya se puede realizar la preinscripción. Los rectores se habían unido para presentar el grado conjunto, pero la polémica por la negativa a implantar el grado de medicina en las universidades de Burgos y León volvió a surgir. El día anterior la consejera de Educación, Ro-

cío Lucas, se escudaba en la Comisión Académica del Consejo de Universidades ente responsable donde abordar la posible implantación de nuevos grados de Medicina.

Pág. 3



## EL INSTITUTO DE ESPINOSA GANA EL CONCURSO 'EL PERIÓDICO DEL COLE'

T. ALONSO

El periódico Pendu, elaborado por estudiantes del instituto Conde Sancho García de Espinosa de los Monteros, se alzó ayer como ganador del séptimo concurso El Periódico del Cole. El jurado destacóel cuidado en el diseño del diario y la calidad de los contenidos escogidos. Entre ellos, el obligatorio: el consentimiento. Aparte, los estudiantes reflejaron también su interés por asuntos como la Inteligencia Artificial y las noticias más cercanas.

## El bipartito cambiará cuatro pasarelas sobre el Arlanzón y ajardinará la avenida Príncipes de Asturias

Las pasarelas son de los años 70 y están muy envejecidas / Los jardines costarán 1,9M€

MADRID

El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para convertir en realidad el ajardinamiento de la avenida Príncipes de Asturias comprometido en su pro-

grama electoral. Por otro lado, ha decidido renovar la pasarela sobre el río en El Plantío, que se colapsó el día del Parral, y otras tres sobre el Arlanzón, todas ellas de los años 70. Págs. 4 y 5



#### CASTILLA Y LEÓN

## La economía de la región crece por encima de la de España y la de la Unión Europea

#### VALLADOLID

La economía de Castilla y León creció un 3% durante el primer trimestre del año, un dato que se sitúa por encima del crecimiento de España, un 2,4%, y también de la Unión Europea, un 0,4%, debido, sobre todo al los incrementos en el sector agrario y en las exportaciones. Pág. 9

Las monjas de Belorado se enrocan y no entregan las llaves del convento

Pág. 7

### **ARANDA**



Alta calidad en los premios Iniciativa Empresarial de Fae Asemar

# El nuevo Grado de Gastronomía estará «muy ligado» a la empresa

• Las universidades de Burgos, León y Valladolid impartirán este grado interuniversitario que «no competirá con las Escuelas de Hostelería» • Formarán a 60 alumnos, 20 en cada centro, por curso

#### MARTA CASADO BURGOS

Siete años han pasado desde que la Universidad de Burgos (UBU) planteó a sus socios en el Campus Triangular de Excelencia E3 de la Universidad de León (ULE) y la Universidad de Valladolid (UVA) la puesta en marcha de un grado conjunto en Ciencias de la Gastronomía. Los tres rectores en compañía de sus respectivos equipos y de las empresas y asociaciones representativas del sector de la gastronomía participaron ayer en la puesta de largo de unos estudios a los que ya se puede realizar la preinscripción.

«Es un grado interuniversitario en el que la formación teórica se va a dar de manera sincrónica en los tres centros que compartirán profesores de las tres instituciones y en el que se ha colaborado de manera estrecha con los profesionales de Castilla y León donde los alumnos realizarán las prácticas», señaló el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos. Los centros impartirán 240 créditos de los que 30 serán prácticas en empresas y formarán a 60 alumnos por curso, 20 en cada una de las universidades.

La carga práctica es muy alta, de hecho «no competimos con las Escuelas de Hostelería de Formación Profesional, sino que colaboramos con ellas y realizamos actividades en sus instalaciones porque es de donde partirán gran parte de nuestros alumnos puesto que es un grado complementario a los estudios que allí se imparten», planteó Mateos. De hecho, el rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, acompañado de su sucesora Nuria González, propuso a los presentes que «este grado que



Los rectores de León, Burgos y Valladolid durante la presentación del Grado de Ciencias de la Gastronomía. S. O.

será muy profesional, muy ligado con las empresas e industrias que hacen gastronomía de alto nivel se lancen como objetivo que se convierta en un grado de enseñanza dual en el que los estudiantes participen más en las empresas que realizan esta actividad».

Para el rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo, este grado es «una manifestación de la magnífica relación entre las tres universidades con el mismo objetivo de poner en valor las universidades públicas de Castilla y León y su esfuerzo en la búsqueda de la excelencia». Apuntó que estos estudios, cuando se planteó su desarrollo por el rector Pérez Mateos a sus homólogos, del que se desmarcó Salamanca, no existía en la universidad pública. Hoy se imparte la formación universitaria en Gastronomía principalmente en

centros privados y solo hay grados relacionados en cuatro universidades públicas del país y ninguna en el noroeste. A ellas se suma desde septiembre el campus conjunto para ciencias gastronómicas de Burgos, León y Valladolid.

## FACULTADES DE REFERENCIA

La formación es conjunta pero en cada universidad contarán con un responsable y una facultad adscrita. La coordinación desde Burgos parte de la Facultad de Ciencias y su responsable será Sara Raquel Alonso de Biotecnología y Ciencias de los Alimentos. En León la coordinación será desde la Facultad de Veterinaria con José María Fresno, de Tecnología de los Alimentos. Desde Valladolid serán dos los centros implicados: la Facultad de Medicina de la capital vallisoletana y la Escuela Técnica de Ingeniería Agrónoma de Palencia y su director, Luis Miguel Cárcel, será el coordinador del grado desde la UVA.

Las asignaturas son comunes y contaran con 25 profesores que impartirán las clases además el grado ya cuenta con la participación de 34 empresas para la realización de la parte práctica de la formación de las que 14 son de Burgos, ocho en León y 12 en Valladolid.

La formación teórica tendrá una especialización por universidades a partir del octavo semestre. Así, León se centrará en la gastronomía de vanguardia, Valladolid en gastronomía saludable y Burgos en gastronomía sostenible. El primer curso se impartirán cuestiones técnicas como Física, Química, Bioquímica o Antropología de los alimentos. En segundo se centrarán en cuestiones de la especialidad como Historia de los alimentos, Tecnología alimentaria, Tecnología Culinaria, Gastronomía española, comercialización de la Gastronomía, Nutrición, Análisis sensorial o Psicología aplicada a la Gastronomía. En el tercer curso formarán en sumillería, calidad y seguridad alimentaria creación gastronómica o técnicas y procesos industriales en la restauración.

## Burgos y León reivindican su facultad de Medicina y Valladolid reclama inversiones

Los rectores de Burgos, León y Valladolid recuerdan a la consejera que «las competencias sobre los grados son de la Junta»

## M. CASADO BURGOS

Los rectores de las Universidades de Burgos, León y Salamanca se habían unido para presentar el grado conjunto de Ciencias de la Gastronomía, pero la polémica por la negativa a implantar el Grado de Medicina en las universidades de Burgos y León volvió a surgir. El día anterior la consejera de Educación, Rocío Lucas, se escudaba en la Comisión Académica del Con-

sejo de Universidades ente responsable donde abordar la posible implantación de nuevos grados de Medicina en la dos universidades públicas de Castilla y León.

«Las universidades no son responsables de implementar titulaciones, esto es una competencia de la Junta de Castilla y León aunque se trata en el Consejo de Universidades», señaló al respecto el rector de la Universidad de Valla-

dolid, Antonio Largo Cabrerizo. Mateos alabó la actitud de su homólogo vallisoletano, que sí cuenta con Facultad de Medicina de larga trayectoria. «Burgos y León hemos reivindicado y seguiremos reivindicando los estudios de Medicina y el rector de la Universidad de Valladolid siempre ha sido exquisito y respetuoso tanto interna como públicamente», remarcó el rector de la UBU. Nada se comen-

tó al respecto de su homólogo en Salamanca, que tampoco incluyó al centro universitario salmantino en el Grado común de Ciencias de la Gastronomía.

Señalaron los responsables que esa Comisión que citaba la Consejera de Educación se suele reunir con carácter anual y suele ser antes del verano. Está por convocarse. El máximo responsable de la Universidad de León, por el momento puesto que ya tiene sucesora, apuntó que «hemos dado las razones, hemos aportado la documentación sobre su viabilidad y lo seguiremos presentando a la Junta de Castilla y León». Juan Francisco García Marín se preguntó «¿por qué se siguen abriendo facultades de medicina en universidades públicas y, sobre todo en privadas? ¿Por qué León y Burgos no pueden si ponen sobre la mesa su viabilidad? »

## FINANCIACIÓN

El rector de Valladolid quiso poner el foco sobre la necesidad de dotar económicamente los proyectos. Señaló que la Facultad de Medicina de Valladolid es un edificio que «se cae a pedazos, reivindico que la facultad de Medicina que ocupa el puesto 6º de 46 en resultados MIR no puede seguir con unas instalaciones del siglo pasado». Apuntó que «entiendo que Burgos y León hacen una planificación debidamente justificada, con un estudio previo no es flor de un día, pero también reivindico que haya financiación para ofrecer unos estudios de calidad acorde al siglo XXI ».



Los concejales de Urbanismo y Medio Ambiente visitaron la parcela a mejorar en octubre del año pasado. S. OTERO

# Inician los trámites para ajardinar la avenida Príncipes de Asturias

El edil de Medio Ambiente daba cuenta del primer paso en un proyecto cuyo coste asciende a 1,9 millones y estará listo en 2026

#### L. BRIONES BURGOS

El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para convertir en realidad el ajardinamiento de la avenida Príncipes de Asturias comprometido en su programa electoral. Daba cuenta ayer de hecho de la apertura del expediente, tras el visto bueno de Asesoría Jurídica,

para la redacción del proyecto y la dirección de obra de una intervención que, según las estimaciones del concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, se ejecutará entre los años 2025 y 2026.

En suma, el coste previsto de los trabajos ascenderá a 1,9 millones y la partida prevista para licitar esta primera fase anunciada ayer rondará los 112.000 euros. La intención es adjudicar este contrato en verano y en 2025 el de la ejecución de la actuación para que, si nada se tuerce, pueda estar lista en 2026.

El objetivo ya avanzado a finales del año pasado, durante una visita al terreno del propio Niño junto al concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, es crear zonas verdes transitables en el tramo de la citada avenida que enlaza las intersecciones con la de Islas Canarias y la calle Padre Conde.

«En global el ámbito de este contrato comprende una superficie aproximada de 5,63 hectáreas, de las que el grueso, 2,54, corresponden a la zona entre Islas Canarias hasta Casa la Vega y Esteban Sáez de Alvarado y el resto, desde ese punto hasta el final», detalló el responsable de Medio Ambiente, «satisfecho» por dar el primer paso de este proyecto que constará de áreas ajardinadas de diferentes estilos, instalaciones de calistenia y biosaludables.

Recordaba además que se acompañará de la construcción de un nuevo centro sociosanitario, al estilo del Graciliano Urbaneja vecino del Hospital Militar, que se ubicará al final de la calle Pozanos. «Se ejecutará no obstante de forma separada. El presupuesto del próximo año incluirá la partida necesaria para su proyecto», explicó.

#### **ALMACENES MUNICIPALES**

Niño comparecía junto a su compañero de filas Ángel Manzanedo, tras la comisión de Hacienda, área de la que este es el concejal responsable. Trasladaba después de la sesión los asuntos más relevantes abordados en ella, entre los que destacó también el inicio de la contratación de las obras de rehabilitación de la cubierta de las naves de almacenes municipales. Es esta obra también de envergadura, pues su coste supera el millón de euros, con el que esperan a reparar las instalaciones ubicadas en Villalonquéjar. Los trabajos se prolongarán un plazo máximo de cuatro meses.

Por otra parte, obtenían luz verde por unanimidad siete peticiones de bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el grueso provenientes de la Gerencia Regional de Servicios Sociales para mejoras en varios de sus centros de la capital.

# Iberdrola presentará nuevos recursos contra su exclusión de la pugna por la gestión de la red de calor

Rechaza la valoración municipal «extraordinariamente baja» a su propuesta técnica que la apeó de un proceso que hubiera 'ganado' por su destacada oferta económica

## L. BRIONES BURGOS

Iberdrola no se resigna y presentará «los recursos que correspondan contra la resolución» que materializaba su exclusión de la pugna por la concesión de dominio público para la implantación de la red de distribución de energía térmica de acceso público en el barrio de Gamonal. Asílo afirmaba ayer la compañía, preguntada por este extremo, tras hacer públicas el portavoz del PSOE sus dudas sobre el procedimiento. En ambos casos causaba sorpresa la puntuación otorgada a

Iberdrola -en comparación con la de su competidora, Burgos Eco Energías, que resultaba finalmente adjudicataria- en el informe de valoración de las propuestas técnicas. Los 19 puntos recibidos-frente a 34,5- resultan a juicio de la empresa una «extraordinariamente baja valoración» que la firma rechaza de plano. No entiende las razones expuestas por los servicios municipales y ya elevaron una queja al Tarcyl que, sin embargo, se desestimó al no tratarse de una obra, ámbito de actuación de este órgano regional. Ca-

be esperar que el próximo paso sea reclamar ante el Contencioso.

El PSOE requirió ayer la presencia del funcionario responsable, jefe del área de Ingeniería Industrial, en la comisión de Hacienda. Acudió y reiteró lo indicado en el informe que Iberdrola cuestiona. Lo cierto es que esa puntuación truncaba ya las posibilidades de la compañía, pues el pliego incorporaba una cláusula que determinaba que aquella propuesta que no alcanzara un mínimo de 20 puntos debía ser excluida de forma automática,

conindependencia de la oferta económica. De no haber sido así, Iberdrola hubiera resultado adjudicataria pues su 'precio' obtuvo tan elevada nota - 60, frente a 43- que en suma elevaba la puntuación total por encima de la de Burgos Eco Energías.

Mientras los estamentos oportunos dirimen los posibles recursos, los trámites municipales siguen su curso y la empresa concesionaria tendrá que presentar su proyecto para que sea informado por las áreas competentes del Ayuntamiento.

## Los socialistas critican la «tibieza» del PP ante los «bulos racistas» de Vox

L.B. BURGOS

El PSOE lamentaba ayer la obstinada «tibieza» del PP ante los «bulos xenófobos» lanzados por Vox, su socio de gobierno en el Ayuntamiento de Burgos. Abundaba en ello la edil socialista Sonia Rodríguez tras el consejo de administración de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, donde, fuera del orden del día, reclamaba conocer la posición de su responsable, la 'popular' Andrea Ballesteros, respecto a las propuestas de control de la inmigración irregular lanzadas la pasada semana por la formación verde.

A juicio de Rodríguez, Ballesteros, al igual que la propia alcaldesa, Cristina Ayala, en los días anteriores, «se mostraba fría y distante» y, más allá de cuestionar las competencias de los servicios locales para asumir determinadas tareas planteadas por Vox, optaba por «no defender a una parte importante de la ciudad». Lamentaba la concejal del PSOE que «ni siquiera ha criticado el fondo» de un mensaje que, «en esencia, busca discriminar activamente» a la población extranjera.

Rodríguez recordaba que los empadronamientos ilegales que Voxaspira a combatir «no existen» y apostó que el uso de este concepto erróneo es «voluntariamente malintencionado». La socialista explicó que el padrón es un mero registro de habitantes, con independencia de la situación administrativa de estos.

El control de esta, en todo caso, «no compete a la Policía Local y sí a la Policía Nacional». Criticó duramente Rodríguez las mentiras trasladadas por Vox al respecto, cuando aseveraron sus concejales que el cuerpo municipal ya había empezado a asumir tal labor: «Desde la propia Policía Local nos lo han confirmado e insisten en que no es su responsabilidad». Cuestionaba también Rodríguez la fórmula planteada por los verdes para ejecutar la supuesta vigilancia. «Ni siquiera la Policía Nacional puede hacerlo por razones raciales o étnicas y tanto las identificaciones como las visitas a domicilios solo pueden realizarse en el curso de una investigación», precisaba.

La socialista también desmontó el bulo del «supuesto abuso de las ayudas públicas». Explicaba que los inmigrantes en situación irregular solo tienen derecho a ayudas de subsistencia puntuales y en un contexto de urgencia social. «Están reguladas por una norma regional y son examinadas con escrúpulo y de manera individualizada» por el personal de Servicios Sociales.

# El Ayuntamiento cambiará cuatro pasarelas sobre el río Arlanzón

Manso recuerda que estos puentes, diseñados en los 70, «tienen un envejecimiento importante y hoy en día no es admisible» ya que «no cumplen criterios de accesibilidad»

#### MARTA CASADO BURGOS

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ya ha dado los primeros pasos para renovar no sólo la pasarela sobre el río Arlanzón entre el Plantío y la Quinta, que se colapsó de gente durante la última celebración de El Parral, sino otras tres más. Así lo confirmaba esta mañana el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, antes de la inauguración de las XVII Jornadas de Conservación de Carreteras celebrada hoy en Burgos.

«Estamos pensando en sustituir no una sino cuatro pasarelas sobre el río Arlanzón para mejorar la accesibilidad porque las actuales son de otro tiempo», explicó el edil. Apuntó que estas instalaciones peatonales, diseñadas a finales de los 70 y 80, no cumplen con las normas básicas de accesibilidad de hoy en día al carecer del mínimo de 20 metros de anchura necesario. Una situación que fue completamente evidente en la celebración de la Jira del Parral en la Quinta cuando la pasarela a la altura de El Plantío se colapsó generando colas de 50 minutos.

«Hoy en día este tipo de pasarelas ya no son admisibles para el transcurrir normal, no sólo en concentraciones como la fiesta y estamos trabajando desde Urbanismo para iniciar la renovación no sólo de



Pasarela entre el Plantío y la Quinta se colapó durante la celebración del Parral en la Quinta. ÓSCAR CORCUERA

esta sino de otras tres más que esperamos terminan en esta legislatura pero que estamos lanzando ahora», explicó el edil de Urbanismo.

Además de la Pasarela entre el Plantío y La Quinta, también se quiere abordar el cambio a un «diseño propio del siglo XXI» la que conectan el Paseo de Fuentecillas con la Avenida Palencia a la altura de la Gasolinera en el Paseo de la Isla; la instalación ubicada frente a los Cines Van Golem y una tercera ubicada en la avenida del Arlanzón entre el propio río. Apunta que esta intervención se empieza a desarrollar ahora y confían en contar con el apoyo de la Confederación Hidrográfica del Duero «con quien siempre he mantenido una vía permanente de contacto y colaboración».

## Vox reitera su «buena relación» con el PP tras la polémica por el empadronamiento

#### BURGOS

Vox reiteró ayer, en declaraciones a Ical, su "buena relación" con el Partido Popular (PP) en Burgos tras la polémica por los empadronamientos ilegales. "Esto es como un matrimonio. No se está de acuerdo en todo", afirmó al respecto el concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, que fue el encargado de asistir a la reunión de coordinación semanal en la que estuvieron presentes ambos socios de gobierno.

"Hay determinados temas en los que hay un criterio distinto, lo cual no quiere decir que eso enturbie la relación", apuntó Peña, que explicó que durante este encuentro habló del tema con la alcaldesa. "Ha sido una reunión de lo más cordial, una charla de compañeros de trabajo", añadió, a la vez que aseguró que "todo entra dentro de un equipo de gobierno formado por dos partidos, pero todo fenomenal".

La alcaldesa, Cristina Ayala, desautorizó al vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, tras anunciar que la Policía Local vigilaría los empadronamientos ilegales, con el foco puestoen los inmigrantes. Dijo que «primera y máxima autoridad en tema de Policía Local es la alcaldesa».

## La Junta estudia desarrollar un plan de humanización del acceso a la capitales

Esperan recibir Fondos Europeos para planificar una intervención que busca mejorar de las zonas del peatón y la

## M. CASADO BURGOS

Las XVII Jornadas de Conservación de Carreteras reúnen en Burgos a 670 expertos en una cita bianual en la que se debate el futuro del sector que mira hacia la sostenibilidad. «Tratamos de poner en valor cuál es la función de la conservación y cuáles son los retos en los que nos movemos que se mueven en torno a la sostenibilidad y la descarbonización o la innovación», señaló el presidente de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex), Pablo Sáez.

El director general de Carreteras de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, Jesús Puerta, inauguró la cita, que reúnen profesionales de todo el país en Burgos hasta el próximo 13 de junio. «Estos encuentros son interesantes porque se abordarán cuestiones que van desde los pliegos de los contratos a la sostenibilidad, la seguridad vial o la humanización de las carreteras que es en lo trabajamos día a día», señaló antes de su intervención.

En esta línea Puerta anunció que su departamento trabaja en un plan de humanización de las travesías de acceso a los municipios de más de 50.000 habitantes en las nueve provincias de Castilla y León.

«Estamos pendientes de que nos lleguen fondos europeos para definir actuaciones y presupuesto», remarcó. En este sentido los Fondos Europeos de Transformación y Resiliencia tienen en este concepto de humanización de los accesos a las ciudades una de sus líneas de actuación. Este concepto aborda una mejora de la transformación de travesías en el acceso a los núcleos urbanos fomentando espacios para el peatón, mejorando la accesibilidad

y hasta la implantación de pequeñas zonas verdes. «Se trata de mejorar estos espacios con aceras si no tienen, eliminar las barreras arquitectónicas en las paradas de autobuses que conectan con la capital o el arreglo de la propia parada de autobús si está dañada», puntualizó Jesús Puerta.

En el congreso, el director general de Carreteras de la Junta de Castilla y León, abordó los pormenores de su trabajo en «la conservación de estructuras tanto en una moderna metálica como la en la que intervenimos en la Autovía León Burgos con repintado porque se vía el óxido, como en estructuras de valor históricos como en el puente de Simancas sobre el río Pisuerga».

Por su parte, el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, señaló que iba a aprovechar la ocasión de reunir



Inauguración del Congreso de Conservación de Carreteras. S.ANTI OTERO

a 670 profesionales del sector de carreteras para «recordarles, aunque no tengan competencia, que tenemos autovías esperando, algunas 24 años desde que se empezó, como son la A73, la A11 y la A12 y que necesitamos que empiecen a moverse».

El jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Burgos, Javier Fernández, destaco del encuentro que es «una puesta en común de técnicos de la administración y empresas sobre nuevas tecnologías y nuevas herramientas para lograr dar un mejor servicio al ciudadano». Fernández.

Destacó sentirse satisfecho por acoger este encuentro, que se organiza cada dos años, en la ciudad y se mostro agradecido por «la buena acogida» que ha tenido la cita.

El programa de actividades combina las ponencias técnicas con una batería de actividades culturales entre las que se encuentran un concierto del grupo burgalés Fetén, Fetén, una conferencia sobre evolución responsable a cargo del codirector de las excavaciones de Atapuerca, Eudald Carbonell, y visitas culturales a la Catedral o la ruta Camino del Cid.



El diputado nacional, Ángel Ibáñez, y el presidente del PP burgalés, Borja Suárez, ayer, en rueda de prensa. TOMÁS ALONSO

## El PP de Burgos secunda el adelanto electoral frente al «bloqueo» de Sánchez

Los 'populares' siguen sacando pecho de su «incontestable victoria» en las europeas y esperan mantener con su «tendencia al alza» en la provincia

## **DIEGO SANTAMARÍA BURGOS**

Las elecciones europeas han supuesto el trampolín que el Partido Popular necesitaba para intentar reflotar el proyecto de Alberto Núñez Feijóo en clave nacional. Tras su victoria en las urnas, la petición de un adelanto electoral desde Génova fue secundada ayer con «rotundidad» en Burgos, que aspira a consolidarse como un territorio clave después de cosechar «muy buenos resultados» en los últimos comicios.

Pese a ser consciente de que afrontar unas nuevas elecciones generales sería «extenuante», el presidente del PP burgalés, Borja Suárez, lo ve como un mal necesario porque «hay un bloqueo que no beneficia al país». Solo así, en su opinión, se podría «desatascar una situación todavía más grave».

«Es normal que el PSOE vaya menguando», remarcó el diputado nacional del PP por Burgos, Ángel Ibáñez, haciendo un «llamamiento» para que «pueda configurarse un nuevo escenario en el Congreso». A su juicio, «Sánchez está en el poder pero no gobierna», salvo para aprobar la Ley

de Amnistía. Por otro lado, criticó duramente contra la vicepresidenta, Yolanda Díaz, por ostentar el «dudoso honor de haberse cargado cinco formaciones». «Todo un honor», señaló, que ejemplifica «la política de las indefinidas pero no fijas».

Más allá de reivindicar una nueva cita con las urnas, los 'populares' continúan sacando pecho de su «incontestable victoria» en Burgos tras ganar en el 87% de los ayuntamientos de la provincia. Eso demuestra, según Suárez, una «tendencia al alza» que confiere «estabilidad y fortaleza» al «partido con más presencia en el territorio». Además, sostiene que los resultados constituyen un «aval» para el proyecto de Alfonso Pérez Mañueco en Castilla y León y de Cristina Ayala en el Consistorio capitalino.

Ibáñez, por su parte, cree que la resistencia a la que aluden los socialistas tras las europeas es en realidad «una excusa o argumento para tratar de mantenerse en el poder». Y eso que, a su juicio, el CIS de Tezanos ha vuelto a protagonizar un episodio de «vergüenza nacional» al intentar «manipular a los españoles» con sus encuestas de intención de voto, máxime cuando el PSOE «solo ha ganado en el 25% de los municipios de España».

Sobre la irrupción del ultra Alvise Pérez en el Parlamento Europeo a través de su formación Se Acabó La Fiesta, Suárez puso en duda que los votantes del PP se hayan dejado seducir por sus proclamas. Se trata, más bien, de una «escisión de Vox» que denota el «problema de la derecha más extrema». De esta forma, trató de hacer ver que los 'populares' se mueven en un «espacio de centro», más «moderado», que aún puede «crecer y mucho».

No en vano, el presidente provincial del PP aseguró que la convivencia con Vox está dando «buenos frutos en Burgos». Así las cosas, matizó que la abrupta entrada de Se Acabó La Fiesta es algo que «no concierne» a su partido.

Dejando a un lado la campaña y los resultados, Suárez incidió en que el PP enarbolará la «defensa del sector primario» con el castellanoleonés Raúl de la Hoz en primera línea. El objetivo, que ya apuntó la candidata Dolors Montserrat, se sustentará principalmente en garantizar la «flexibilización de los trámites burocráticos



LAS FLORES, UN PREMIO EN SÍ MISMAS

La Asociación de Floristas y Jardineros de Burgos (Flojabur) celebró ayer la entrega de premios correspondiente a los dos concursos organizados por la entidad con motivo de la Fiesta de las Flores 2023. En el apartado de Fotografía, la ganadora fue Blanca Rosa González por una de sus imágenes, difundida en la red social Instagram, de espacios decorados durante la cita. En compensación, se llevó un lote de productos de floristería. Por su parte, la Escuela Nacional de Diseño y Arte Floral (Deflorart) se alzó con el primer puesto en la categoría de Proyecto más viral, que también fue compartido en redes.

## S. COOPERATIVA SERVILUX

же пилны рага general conocumiento, que conforme a los Art. 91 y siguientes de la Ley 4/2002 de 11 de abril de Cooperativas de Castilla y León, se ha acordado en Asamblea General Extraordinaria de fecha 22 de mayo de 2024 la APROBACIÓN DEL BALANCE DE LIQUIDACIÓN Y PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN de la Sociedad Cooperativa SERVILUX.

A) BALANCE DE LIQUIDACIÓN: 400,00 euros

B) PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN

SONIA MONTERO PESCADOR

Material de oficina

FÉLIX GIL TOMÉ

Burgos, a 3 de junio de 2024. Icio Liquidador: Fdo. Félix Gil To







Las concejalas Andrea Ballesteros y Mila del Campo, ayer, con representantes de asociaciones. SANTI OTERO

# El Ayuntamiento suma una nueva plaza de empleo para personas con discapacidad

Apace se incorpora a los convenios de Servicios Sociales para que uno de sus usuarios trabaje en dependencias municipales

**DIEGO SANTAMARÍA BURGOS** Hace quince años, el Ayuntamiento de Burgos suscribió su primer convenio de empleo con la Asocia-

ción Síndrome de Down para que

uno de sus usuarios tuviese la opor-

tunidad de trabajar en dependencias municipales. Desde entonces, se han ido sumando más entidades de la ciudad y actualmente son nueve las que participan en este tipo de acuerdos. La última en incorporar-

se, ayer mismo, es la Asociación de Afectados de Parálisis Cerebral y Afines (Apace).

La renovación de estos convenios, cuya vigencia se prolongará hasta 2027 con posibilidad de establecer prórrogas anuales, refuerza el «compromiso» del Ayuntamiento a la hora de garantizar el empleo para las personas con discapacidad. Así lo subrayó la concejala de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, mientras destacaba la «evolución positiva» de estas alianzas desde aquella experiencia pionera en 2009.

Según lo establecido, la aportación municipal ascenderá a 10.300 euros por entidad. En principio, la Gerencia de Servicios Sociales contemplaba convenios este año con ocho asociaciones. Sin embargo, Apace también se beneficiará de esta dotación económica gracias a una modificación presupuestaria.

Una vez estampadas las correspondientes firmas, solo queda que los usuarios seleccionados por cada entidad se incorporen a sus nuevos puestos de empleo. Según lo previsto, Síndrome de Down designará a una persona para trabajar en el centro cívico de San Agustín, Autismo Burgos y la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Burgos y Provincia (Cocemfe) en el Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (Samyt), Aspanias en las aulas de la Tercera Edad, Pro Salud Mental (Prosame) en el edificio Diego Porcelos, la Asociación de Padres y Tutores del Centro Ocupacional El Cid (Apacid) en el vivero municipal, la Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas (Aspaym) en la Estación de la Ciencia y la Tecnología y Apace en la Gerencia de Servicios Sociales. Por su parte, la Asociación de Familias de Personas Sordas de Burgos (Aransbur) aún está pendiente de «definir el puesto a desarrollar».

## 'Pendu', del instituto Conde Sancho García, el mejor 'Periódico del Cole'

Cajaviva y la Asociación de Periodistas de Burgos destacan la calidad del diseño y de los contenidos tratados en sus páginas

#### BURGOS

El periódico *Pendu*, elaborado por estudiantes del instituto Conde Sancho García de Espinosa de los Monteros, se alzó ayer como ganador del premio en la séptima edición del concurso *El Periódico del Cole*, organizado por la Asociación de Periodistas de Burgos y la Fundación Caja Rural de Burgos.

El jurado no dudó en destacar el cuidado en el diseño del diario presentado, así como la calidad de los contenidos escogidos. Entre ellos, el tema obligatorio de este año: el consentimiento. Aparte, los estudiantes reflejaron también su interés por asuntos actuales como la Inteligencia Artificial y las noticias más cercanas y cotidianas que afectan al alumnado del centro.

Un año más, la categoría de Primaria quedó desierta porque los periódicos presentados no cumplían íntegramente las bases de la convocatoria. No obstante, las entidades orga-



Alumnos del IES Conde Sancho García con ejemplares del 'Pendu'. T. ALONSO

nizadoras del certamen pusieron de manifiesto el esfuerzo de los centros inscritos y, sobre todo, de los que han presentado un número importante de trabajos como el Niño Jesús.

El Periódico del Cole invita al alumnado de la provincia de Burgos a elaborar su propio diario con varios objetivos: que aprendan a leer la prensa, conozcan el trabajo de los periodistas, desarrollen su espíritu crítico y debatan sobre temas de actualidad en las aulas. Tal y como señaló el director general de Cajaviva Caja Rural, Ramón

Sobremonte, esta iniciativa sirve para que «los más jóvenes tengan en cuenta cómo la ética periodística puede influir en el tratamiento de la información, porque en función de cómo se den las noticias se influye de forma notable en la sociedad, no solo en la economía o en la política, sino también en los valores de la sociedad».

Las bases del concurso establecen un tema obligatorio a incluir entre los contenidos y en esta edición se escogió el respeto y el consentimiento con la intención de que el alumnado pudiera debatir sobre este asunto durante la elaboración de sus trabajos. Rosalía Santaolalla, presidenta de la Asociación de Periodistas de Burgos, remarcó que utilizar un medio de comunicación como el periódico tradicional para este certamen permite un diálogo constante al seleccionar noticias y enfoques. Es, por lo tanto, «'una buena manera de trabajar los contenidos y ciertos temas dentro del aula como si fuera la redacción de un periódico. Algo que nos parece muy interesante y que está en el trasfondo de este concurso».

Al final del acto, los alumnos del Conde Sancho García y la coordinadora del proyecto obtuvieron un diploma que les acredita como ganadores de la séptima edición de *El Pe*riódico del Cole y varios obsequios.

## La Junta ignora la resolución del Procurador del Común sobre el Lyme

#### D. SANTAMARÍA BURGOS

Dos meses tenía de plazo la Consejería de Sanidad para contestar a la resolución del Procurador del Común sobre la necesidad de tomar medidas para diagnosticar correctamente la enfermedad de Lyme. El dictamen, en base a una petición previa de la familia de Carla Hernando, la joven que permaneció ingresada en el área de Psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) durante más de cuatro meses, ha sido completamente ignorado por la Junta de Castilla y León.

La madre de Carla, Rocío Muñoz, lamenta profundamente la «desidia» del Ejecutivo autonómico tras obtener una nueva callada por respuesta. Se trata, a su juicio, de un «maltrato institucional» en toda regla que demuestra que «no les importa la salud mental ni la física». De lo contrario, «hubieran hecho caso al Procurador del Común».

El silencio de Sanidad pone de manifiesto, según Muñoz, que no existe el más mínimo interés en «hacer campañas de concienciación». Del mismo modo, no entiende por qué «no quieren cambiar de metodología» aún sabiendo que las pruebas que se realizan actualmente «no son buenas para un verdadero diagnóstico». Ese «pasotismo» que denuncia también es palpable porque «no quieren invertir ni un euro en la formación de profesionales».

La indignación de la madre de Carla llega hasta el punto de criticar abiertamente la «ignorancia» de la Administración regional al «permitir que se siga psiquiatrizando». Cuando su hija pasó por dicho trance en 2022, no dudó en salir a la calle para exigir su libertad e incluso batalló en los tribunales al considerar que el trato por parte del personal médico había sido «humillante y vejatorio». Así las cosas, considera que el hecho de no responder al Procurador del Común supone seguir «privando de derechos fundamentales

«No debería permitirse», enfatiza Muñoz haciendo extensible su reivindicación más allá de la enfermedad de Lyme. Tal y como advierte, existen otros trastornos poco comunes que también acaban con ingresos psiquiátricos porque apenas se conocen. Y aunque se niega a resignarse por todo lo que Carla y su familia ha vivido, le duele comprobar que a las autoridades sanitarias «les importa muy poco el paciente».

## Herido un motorista en un accidente en Villanueva de Gumiel

BURGOS

Un motorista resultó herido ayer tras la colisión entre su vehículo y un turismo en el kilómetro 5 de la carretera BU-912, en Villanueva de Gumiel, según informó el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León

La sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió una llamada a las 13.41 horas, en la que se solicitaba asistencia para el conductor de una motocicleta que había resultado herido tras la colisión con un turismo. El 112 dio aviso entonces de este accidente al subsector de Tráfico de la Guardia Civil y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envíauna UVI móvil y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud Aranda Rural.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió al conductor herido, un varón de mediana edad aunque se desconoce por el momento su edad, que fue trasladado posteriormente en la UVI móvil de Emergencias Sanitarias al hospital de Aranda de Duero.

## La Ruta del Vino Arlanza, la segunda más visitada de Castilla y León

BURGO

La Ruta del Vino Arlanza, situada en las provincias de Burgos y Palencia, se consolida como la segunda más visitada en Castilla y León, y crece un 48 por ciento respecto al año anterior, con más de 110.000 visitantes, superando a las reconocidas Rutas del Vino de Toro y Rueda. Así lo revela el informe que elabora anualmente la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) sobre visitas a bodegas y museos asociados al club de producto Rutas del Vino de España.

Este informe, elaborado por el Observatorio Turístico de las Rutas del Vino de España y correspondiente al año 2023, destaca el continuo crecimiento del enoturismo en nuestro país, evidenciando una completa recuperación tras la desaceleración global de 2020. Este éxito de la Ruta del Vino Arlanza «pone de manifiesto la calidad y la atractiva oferta enoturística que ofrecemos, captando la atención e interés de visitantes», señalan desde la Ruta.



El falso cura José Ceacero atiende a los medios. SANTI OTERO

## Las monjas de Belorado se enrocan y no entregan las llaves del convento

Avisan a la Guardia Civil al sentirse acosadas por la presencia de cámaras de televisión que «invadían» el recinto

M. REMÓN BURGOS

El conflicto entre las monjas cismáticas de Belorado (Burgos) y el Arzobispado de Burgos continúa derecho su camino hacia un tribunal civil después de que, como era de esperar, las clarisas se hayan negado a entregar una copia de las llaves del monasterio de Santa Clara.

El plazo de dos días hábiles para entregar las llaves fijado por el Arzobispado expiró la medianoche del lunes y el falso cura José Ceacero confirmaba lo que ya se presuponía, que no las iban a entregar. Y, más aún, que tampoco van a acudir a declarar ante el Tribunal Ecle-

siástico del Arzobispado de Burgos ante la apertura de un proceso canónico contra las religiosas.

El falso cura que ejerce de portavoz de las monjas señaló ayer que no entregarán las llaves y cargó de nuevo contra el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, a la vez que indicaba que las monjas sí acudirán a «un tribunal civil y ahí tendrá que decidir un juez si alguien, como verdaderamente está haciendo el señor Iceta, puede imponer un derecho particular por encima de la Constitución Española». Como ya hiciera hace unos días, Ceacero volvió a acusar a Iceta de tener una motiva-

ción meramente económica en este conflicto con la venta de los tres monasterios. «Quiere quedarse con los inmuebles para luego venderlos, no tienen vocaciones, si cada vez tienen menos seguidores la confesión católica por toda la mafia que es», afirmó Ceacero. Añadía que «qué va a hacer con tres inmuebles, ¿los va a llenar de vocaciones? no me hagan reír por favor». El 'cura barman' incidió en que «se quiere quedar con los tres inmuebles, disolver la entidad, echar a sus legítimas propietarias y venderlos para convertirlos en dinero». Las declaraciones de Ceacero llegaban en una jornada en la que la presencia de una pareja de la Guardia Civil encendía las alarmas a los medios de comunicación allí congregados.

Fueron las propias monjas, tal y como confirmaron desde la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos, las que avisaron al Instituto Armado ante la presencia masiva de medios de comunicación. Su llamada estaba motivada porque habían visto la presencia de cámaras en el recinto, entre los setos, y se sentían «invadidas». Dos agentes accedieron al interior del recinto y se entrevistaron unos minutos con las religiosas y comprobaron que estaban bien.

Es la segunda vez que la Guardia Civil acude al monasterio de Santa Clara de Belorado en pocos días. El pasado jueves, 6 de junio, las monjas avisaban a la Benemérita tras acudir una comitiva enviada por el Arzobispado de Burgos, formada por Carmen Ruiz, secretaria de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, Rodrigo Sáiz, apoderado de Iceta como comisario pontificio designado por el Vaticano, y Carlos Azona, en calidad de notario del Tribunal Eclesiástico.

Las clarisas avisaban a la Guardia Civil y solo pudo acceder al recinto la notaria María Rosario Garrido con el objetivo, primero, de establecer una línea de interlocución con las religiosas, «de modo particular con las más mayores», tal y como señalaba el Arzobispado en un comunicado, y comunicar las facultades jurídicas que competen al comisario pontificio sobre la administración de los monasterios y transmitir las notificaciones pertinentes con respecto a la apertura del proceso canónico correspondiente. Las monjas, en un comunicado en redes sociales, avisaron a la Guardia Civil tras acusar a la delegación de Iceta de «irrumpir de forma no autorizada» en el monasterio para «exigir» las llaves y la documentación del mismo «a viva voz, sin documento alguno que lo avale».



## SEÚL BRINDA CON BURGOS ALIMENTA

El ministro de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Corea del Sur, Chung Hwang-Keun, y el embajador de España en el país asiático, Guillermo Kirkpatrick de la Vega, han inaugurado la feria Seoul Food & Hotel, en la que participan por primera vez empresas burgalesas bajo el paraguas de Burgos Alimenta. En su apuesta por la internacionalización del sector agroalimentario, la Diputación de Burgos arropa a las bodegas burgalesas en Seúl, donde se celebra del 11 al 14 de junio la feria Food & Hotel.



Foto de familia de los alumnos premiados en la última convocatoria de Iniciativa Empresarial'. ECB

# La patronal arandina destaca la calidad de los premios 'Iniciativa Empresarial'

El centro de Formación Profesional Santa Catalina acapara dos galardones

LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

Con dieciocho ediciones a sus espaldas, los premios Iniciativa Empresarial que otorga la patronal FAE Asemar se han convertido en todo un referente para el reconocimiento de la creatividad y el espíritu emprendedor entre los jóvenes de Castilla y León. Lo demuestra el nivel de innovación y profesionalidad que ayer impresionó al jurado, cuyo galardón en la categoría de FP Básica fue para Fresh Aranda. De seta forma, los alumnos de Informática de Oficina

del Centro Público Integrado de Formación Profesional (CIFP) Santa Catalina, Josué Domínguez y Nizar El Bouchti, recibieron 750 euros y un diploma acreditativo.

También triunfó el Santa Catalina en la categoría de Grado Medio. En este caso, el alumno de Sistemas Microinformáticos y Redes, Miguel del Cura Plaza, cautivó con su proyecto *Formula3dLab* y se hizo con el premio de 1.000 euros.

Por último, en Grado Superior, el jurado reconoció con 1.250 euros el

valor de *Reparic SJ* firmado por Mario San José Benito, alumno de Automoción en el centro Salesianos Padre Aramburu de Burgos.

Además, el jurado otorgó un accésit a Irene Izquierdo González del instituto Ramón y Cajal (Valladolid) por su proyecto *Wine Lab*, reconociendo su innovador enfoque en el sector vitivinícola y su potencial para crear un modelo de negocio sostenible.

Laceremonia, celebrada en Aranda de Duero, congregó a los ganadores, a representantes de sus centros de formación y a las entidades colaboradoras, que destacaron el alto nivel de todos los participantes en esta edición.

La organización de los Premios Iniciativa Empresarial Joven FAE ASE-MAR extendió su más sincero agradecimiento a todos los participantes, jurados, centros educativos y tutores. «Los proyectos presentados este año reflejan una riqueza de ideas y un alto nivel de preparación que subrayan el talento y la capacidad emprendedora de los jóvenes en nuestra región. Felicitamos a todos los finalistas y ganadores por su esfuerzo y creatividad, valores que estos premios buscan promover y celebrar».

La edición de este año contó una vez más con el apoyo de la Fundación Cajaviva Caja Rural, Fundación Michelin, el Ayuntamiento de Aranda de Duero, la Universidad de Burgos, la asociación Jearco - Jóvenes Emprendedores, FAE Burgos y el Servicio de Empleo ECYL. «El compromiso de estas organizaciones ha sido vital para impulsar y fomentar el emprendimiento entre la juventud de la región», agradecieron desde la organización.

## Nueva marcha ciclista de Aranda a Madrid para exigir el Corredor Central

Los deportistas recorrerán 185 kilómetros y se encontrarán en la estación de Chamartín

## L. VELÁZQUEZ ARANDA

Diez años después de que un derrumbe en el interior del túnel de Somosierra dejase inactiva la línea férrea del tren directo Madrid-Aranda-Burgos, la lucha continúa. Esta vez es la Plataforma Cívica por las Infraestructuras de Burgos y la Provincia la que está organizando una marcha ciclista reivindicativa, que partirá de Aranda, el sábado 15 de junio, con destino Madrid. ¿El objetivo? Integrar el Corredor Central, y el directo, en el Corredor Atlántico, una decisión que debe ser adoptada por Bruselas con el apoyo del Gobierno de España.

Según lo previsto, un nutrido grupo de ciclistas recorrerá los 185 kilómetros que separan Aranda de Duero de la capital de España. A su llegada a la estación de Chamartín, sobre las 17:00 horas, el pelotón se encontrará con los ciudadanos que deseen apoyar esta iniciativa.

La Plataforma cívica cuenta con el apoyo de más de 300 instituciones y entidades de la provincia, como la asociación empresarial FAE Asemar. Una de las reivindicaciones más importantes desde su constitución fue la manifestación que el 13 de junio de 2023 respaldaron más de 12.000 personas en Burgos y más de 5.000 en la plaza Mayor de Aranda de Duero.

La marcha ciclista del sábado estará encabezada por ciudadanos arandinos y tiene el propósito de destacar las necesidades e intereses de Aranda y la Ribera del Duero. «Este evento no solo representa un esfuerzo físico considerable, sino también un acto de reivindicación y orgullo por la tierra. Los participantes quieren poner en valor su región y reclamar igualdad de oportunidades en comparación con otros territorios», afirman desde Asemar con la esperanza de contar con el apoyo de la ciudadanía. «Esta es una oportunidad para mostrar solidaridad y respaldar una causa que afecta a toda nuestra comarca», apostillan.



Pintadas aparecidas este fin de semana en la ermita de San Pedro, en Aranda de Duero. L. V.

# Medio centenar de grafitis sin sentido vandalizan la ermita de San Pedro

Los vecinos piden que «alguien ponga remedio» a estos actos

#### L. V. ARANDA

Es uno de los problemas endémicos de Aranda de Duero, una ciudad harta de los grafitis. La última víctima es la ermita de San Pedro, que ha aparecido vandalizada por completo con pintadas en toda la parte frontal.

Según explica el presidente de la asociación de vecinos del barrio de Santa Catalina, los hechos se produjeron el pasado fin de semana. «Ojalá alguien ponga remedio porque es una pena», lamenta a sabiendas de que limpiar este tipo de grafitis sobre piedra no es nada sencillo y mucho menos barato.

# La economía de Castilla y León crece más que la de España y la de Europa

• Las exportaciones y el sector agrario aumentan un 3% la economía en el primer trimestre • Carriedo pide «ser prudentes» aunque augura que la Comunidad mantendrá un crecimiento superior a la media

## VALLADOLID

La economía de Castilla y León ha crecido en el primer trimestre un 3%, un dato que se sitúa por encima de lo registrado de media en España --2,4%-- y también en la Unión Europea --0,5%, todo ello debido, entre otros parámetros, a los incrementos registrados en el sector agrario y en las exportacio-

Así lo explicó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien presentó los datos de la Contabilidad Regional corespondiente a los meses de enero, febrero y marzo, quien destacó que pese a este aumento «hay que ser prudentes» sobre el futuro, aunque en la Comunidad «todo hace pensar» que se mantendrá un crecimiento económico superior a la media.

En concreto, desde la perspectiva de la oferta, en términos interanuales, se ha observado un crecimiento de todos los sectores, también en el sector primario en contraste con los descensos de los dos años anteriores.

El valor del sector primario de Castilla y León ha anotado en el primer trimestre de 2024 un crecimiento interanual del 11,9% (-7.7% en el periodo anterior), donde ha crecido la producción agrícola y la ganadera. Así, como detalló Fernández Carrido, los últimos datos disponibles de producción de cultivos de la campaña 2023-2024 reflejan crecimiento de la producción agrícola, frente a los descensos producidos en las dos campañas anteriores.

Por su parte, en el sector ganadero se ha producido un crecimiento de la producción igual al del trimestre precedente.

En cuanto a la industria en el primer trimestre se ha registrado un aumento inferior que en el periodo anterior (2,2% y 4%, respectivamente). Entre las ramas industriales, las manufactureras han aumentado aumentaron en este trimestre más que en el anterior (1,1% y 0,5% respectivamente), mientras



que el suministro de energía eléctrica registró un menor crecimiento.

El sector de la construcción ha

anotado una variación interanual del 2,2% en el primer trimestre de este año, dos décimas menos que en el anterior (2,4%). Por último, el

Carlos Fernández Carriedo. ICAL

conjunto del sector servicios ha registrado en el primer trimestre un crecimiento interanual del 2,9%, una décima menos que en el anterior, donde se ha acelerado el crecimiento de administración pública, educación y sanidad, se ha mantenido el de comercio, transporte y hostelería y se han desacelerado los de otras actividades como información y comunicaciones y actividades profesionales, científicas y técnicas.

Desde el punto de vista de la demanda, en el primer trimestre de 2024 se ha registrado una mayor contribución positiva de la demanda interna al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), que ha pasado de 2,3 a 2,7 puntos porcen-

tuales en este trimestre. La contribución del sector exterior pasó de 0,2 al 0,4% en este periodo, donde las exportaciones totales y las importaciones totales han registrado un menor crecimiento que en el mismo periodo anterior en la Comunidad.

El gasto en consumo final ha crecido un 2,6% en este primer trimestre, más que en el trimestre anterior (2,1%), resultado del mayor aumento del gasto en consumo final de los hogares (2,6% frente al 1,8% del anterior periodo), mientras que el gasto de las Administraciones Públicas creció una décima menos que en el precedente (2,5% y 2,6%, respectivamente).

En cuanto a la formación bruta de capital (inversión), ha anotado una variación del 2,7% en este trimestre, inferior a la del periodo precedente (2,8%), donde crecieron en menor medida tanto la inversión en bienes de equipo como la inversión en el sector de la construcción.

De este modo, la inversión en bienes de equipo aumentó un 2,4% interanual, en menor medida que en el trimestre anterior (2,5%). Por su parte, la inversión en construcción ha registrado en este trimestre un incremento del 2,9% (3,1% en el periodo anterior).

El sector exterior ha presentado una contribución positiva de 0,4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB (0,2 puntos en el periodo anterior), con una desaceleración de las exportaciones totales (del 2,8% al 2,4% en este trimestre) y de las importaciones totales (del 2,3% al 1,7% en el primer trimestre).

Finalmente, sobre el empleo, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha reflejado una variación interanual del 1% en este primer trimestre (0,4% en el anterior), con una menor contracción en el empleo del sector primario, un crecimiento en el de los servicios y una desaceleración en el de la industria y construcción.

## SUBVENCIONES PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) un extracto de la orden por la que se convocan subvenciones destinadas a la inserción laboral de cien personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. El plazo para la presentación de solicitudes del programa, con un presupuesto inicial de 222.000 euros, ampliable hasta un máximo de 600.000, será hasta el próximo 4 de octubre. El objetivo de la convocatoria, según recogió la Agencia Ical, es facilitar la inserción laboral de la contratación indefinida de personas trabajadoras con discapacidad en el mercado de trabajo

ordinario a través de tres programas. En primer lugar, el fomento de la contratación indefinida y transformación en indefinidos de contratos de duración determinada, temporales y formativos suscritos con personas trabajadoras con discapacidad.



LEÓN **SALAMANCA PALENCIA SEGOVIA SORIA** 101.9 FM 103.4 FM 99.8 FM 90.2 FM 88.1 FM BÉJAR ÁGREDA ARENAS DE SAN PEDRO **ASTORGA** ÁVILA 93.2 FM 88.4 FM 97.7 FM 89.6 FM 94.1 FM **BURGOS CIUDAD RODRIGO VALLADOLID ZAMORA** ARANDA DE DUERO 91.6 FM 92.9 FM 103.4 FM 102.8 FM 97.1 FM

# Mañueco exige a Sánchez que «escuche a la calle» y convoque elecciones

El presidente de la Junta califica la recién aprobada Ley de Amnistía como «uno de los mayores escándalos y ataques a la Constitución y a la Democracia»

VALLADOLID

Mañueco pide a Pedro Sánchez que convoque elecciones tras los resultados de los comicios europeos. El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería de convocar elecciones tras los resultados electorales de las elecciones europeas del pasado domingo, además de «escuchar a la calle y dar la voz a los españoles».

Así aseveró el también presidente de la Junta en declaraciones recogidas por Europa Press a la entrada de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP que se celebró ayer en Madrid

Fernández Mañueco afirmó que el PP «ha ganado claramente las elecciones europeas» y ha cosechado unos resultados «que hay que remontarse varias décadas» para encontrar datos similares y que se han logrado porque los 'populares' tienen «un líder y un partido fuerte al servicio de los intereses generales.

Asimismo, el presidente regional del PP indicó que lo que tendría que hacer Sánchez es «escuchar la calle y dar explicaciones en el Parlamento y ante los medios de comunicación» además de afrontar esta situación «como han hecho en otros países de la Unión Europea», por lo que considera que debería «dar voz» a los españoles adelantando las elecciones.

Y es que, cómo ha aseverado Alfonso Fernández Mañueco, «Sánchez está más preocupado de sus intereses personales y de otros preocupaciones de su entorno» al tiempo que recordó que este martes se ha publicado la Ley de Amnistía «que ha sido uno de los mayores escándalos y ataques a la Constitución y a la Democracia».

Sobre la entrada de Se Acabó La Fiesta (SALF) de Alvise Pérez, Alfonso Fernández Mañueco apuntó que en Castilla y León el 44,5% de los votantes dio su apoyo al PP y ha optado «por la moderación y la sensatez».

### **CARNERO**

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, también se sumó a las críticas al presidente del Gobierno y le exigió la convocatoria de elecciones. El regidor apuntó que tras los resultados de las elecciones europeas, el acuerdo entre los independentistas para la Presidencia del Parlament de Catalunya y la publicación de la Ley de Amnistía, Pedro Sánchez «lo que tiene que hacer es dimitir, convocar elecciones» y «que sean los españoles los que digan si quieren o no esta ley».

Así lo señaló Carnero al ser preguntado por la dimisión de la excoordinadora general de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y por si el presidente Sánchez debe-



ICAL

FROMAGO CONVERTIRÁ A ZAMORA EN LA CAPITAL DEL QUESO. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, acudió a la presentación de la II Edición de la Fromago Cheese Experience en la Casa de Zamora de Madrid. El mayor evento quesero de España se celebrará del 12 al 15 de septiembre

ría convocar elecciones. Al primer edil, como recalcó, le gustaría que hubiera un adelanto electoral, «pero con Pedro Sánchez y sus compañeros eso en este momento se antoja complicado».

En cualquier caso, aprovecho para poner sobre la mesa la publica-

ción martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del texto de la Ley de Amnistía y lo que interpreta como la «respuesta de los partidos independentistas» con el acuerdo logrado este lunes para que Josep Rull, de Junts, sea presidente del Parlament de Catalunya.

«Resulta que se hacía dicha ley precisamente para pacificar y poner en orden todo el problema catalán y fíjense cómo han respondido los partidos independentistas en el día de ayer a ese pretendido orden que intentaba el Gobierno del señor Pedro Sánchez», reflexionó.

## VOX descarta que Alvise le haya restado votos en Castilla y León

ALLADOLID

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Carlos Menéndez, descartó que la plataforma 'Se acabó la fiesta' haya restado votos al partido que lidera Santiago Abascal y argumentó al respecto que los votos son de los ciudadanos y no de los partidos políticos.

«No consideramos que nos haya restado votos, nos guste o nos pese no solo a Vox, sino a todos los partidos, deberíamos de ser conscientes todas las formaciones políticas de que los votos no son de los partidos, los votos son de los ciudadanos», insistió Menéndez, que aclaró que los resultados electorales del pasado domingo se tienen que «enmarcar adecuadamente» en el proceso electoral al Parlamento Europeo al que se ha presentado un «abanico de formaciones que no tienen presencia en otros procesos electorales», informa Europa Press.

Carlos Menéndez significó al respecto que Vox ha obtenido en Castilla y León 14.258 votos más que hace cinco años, «el análisis que procede», a su juicio, en la evaluación de los últimos comicios europeos en los que lamentó la baja participación que tachó incluso, de «fracaso». «Habrá que analizar los motivos de la baja participación en algunos procesos electorales», añadió. «Los ciudadanos han tomado su decisión libremente», evidenció

## Ciudadanos barre al nuevo partido de Igea

FELIPE RAMOS VALLADOLID

Fiasco monumental de la nueva formación de Francisco Igea, Izquierda Española, tanto en la provincia que representa como procurador en las Cortes como en toda Castilla y León. Su formación anterior, Ciudadanos, aquella con la que escaló hasta la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León y de la que finalmente fue expulsado, duplica de largo a la actual en votos si se trata de la Valladolid, y la triplica holgadamente si se trata del conjunto de la Comunidad Autónoma

La lista de Izquierda Española, con el 0,41% de los votos, solo obtuvo 1.011 sufragios en la provincia, frente al 1% alcanzado por Ciudadanos, que bajó 15,53 puntos desde las anteriores elecciones europeas pero aun así sacó 2.461 apoyos. En el caso de Castillay León Ciudadanos obtuvo un 0,83% de los apoyos pese a bajar 14,23 puntos respecto a las europeas de 2019, con 8.816 votos, frente a la recién creada Izquierda Española, con solo el 0,25% y 2.727 papeletas.

El globo de Izquierda Española pincha, así, en el primer intento. Una formación que, además de Igea, confeccionó una lista al Parlamento Europeo con otros dos vallisoletanos conocidos como la ex socialista y ex de ciudadanos Soraya Rodríguez, que lo fue casi todo en el PSOE: portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados; presidenta del PSOE en Castilla y León; del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid: secretaria de Estado de Cooperación Internacional... y después, con Ciudadanos, diputada en el Parlamento Europeo. También con el histórico socialista, ex subdelegado del Gobier-



Igea junto a Guillermo del Valle, Vadillo y Soraya Rodríguez. ICAL

no en Valladolid con Zapatero, Cecilio Vadillo, que abandonó el PSOE tras sus enfrentamientos con el líder de la formación en Valladolid y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, entre otros asuntos por el soterramiento de la línea del ferrocarril en la ciudad del Pisuerga.

Ciudadanos, partido defenestrado, pasa por encima de Izquierda Española, que sucumbe nada más nacer. Un éxito rotundo de Igea y sus compinches, el tercer partido del que forma parte y se despeña por el precipicio. Todos los partidos que caen en sus manos, al parecer, tienen un destino claro, terminar abocados a la ruina. Primero fue Unión, Progreso y Democracia, luego Ciudadanos, y ahora le toca Izquierda Española.

## La Ley de Concordia queda aparcada

Vox asume que «era complicado» aprobar en este periodo la normativa y está hablado con el PP / Menéndez espera su toma en consideración en septiembre

#### VALLADOLID

Aparcada la Ley de Concordia en Castilla y León. Así lo transmitió el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Menéndez, al argumentar que «era complicado» aprobar la correspondiente Proposición de Ley en este periodo de sesiones al existir más asuntos y presentados por antelación, pero añadió que está hablado con su socio del Partido Popular que su toma en consideración llegue en septiembre.

El periodo en las Cortes se cierra este mes con un pleno ordinario, en el que no entra la Proposición de Ley de Concordia de Castilla y León, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y de Vox, y el debate monográfico del estado de la Comunidad, en fecha aun por determinar.

A preguntas de los periodistas en la posterior rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, que ordenó el debate de este pleno, previsto para el jueves y viernes, Menéndez admitió ayer que había asuntos, como otras proposiciones de ley, que tenían prioridad por haber entrado antes, informó Ical.

Por ello, asumió que «era complicado» que esa norma saliera en este periodo y aseguró que así se habló con el Grupo Popular, por lo que confió en que su toma en consideración sea en el próximo periodo, que arrancará en septiembre.

«Cuando se registró, ya se sabía que había muchos temas», apostilló el portavoz de Vox, que recordó que el tiempo «no depende de uno mismo», en referencia a que la ley lleva la firma de los dos grupos, por lo que tiene que «estar en consonancia».

La proposición de ley de concordia de Castilla y León se registró el 26 de marzo por PP y Vox, cuyos portavoces explicaron en rueda de prensa su contenido, objetivos y elementos que se regulan, todo ello rechazado por la oposición y por las asociaciones de la Memoria Histórica ya que entienden que «se blanquea la dictadura franquista».

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de abril, acordó admitir a trámite la proposición de ley, ordenó su publicación en el boletín y su remisión a la Junta para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración así como su conformidad o no a la tramitación.

Este trámite está cumplido y el texto está listo para la toma en consideración por el pleno de las Cortes, lo que ya se producirá en todo caso a partir del mes de septiembre, cuando comience el nuevo periodo parlamentario hábil.

### LA ONU, EN CONTRA

Conviene recordar que, tras la denuncia del Gobierno de España decidió ante la la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa por los



El portavoz del PP en el centro de la imagen, Raúl de la Hoz, junto a Iñaki Sicilia. ICAL

anteproyectos de la Ley de la Concordia que se estaban tramitando en las Cortes de Castilla y León, así como el de la Comunidad Valenciana y la Ley de Aragón, el informe de tres relatores de la ONU cargó contra la norma en la Comunidad ya que «invisibilizaría las graves violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista» al negar a nombrar el «régimen dictatorial a pesar de su innegable responsabilidad en las mismas».

Por su contenido, la ONU indicó que «las llamadas leyes de concordia podrían transgredir la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos» y podrían «acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas»; obstaculizar o suprimir iniciativas, como las exhumaciones que promueven las asociaciones de Memoria Histórica, al tiempo que «pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista». Añadieron que, además, «evita, y/o omite nombrar o condenar el régimen franquista».

Al respecto, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, defendió la Proposición de Ley de Concordia de PP y Vox y se preguntó quiénes son los relatores del informe de la ONU y con quién guardan afi-

nidad: «Desde este primer momento hay que preguntarse quiénes son estos relatores, qué saben de la legislación española, qué saben del contenido real de estas leyes, porque lo que hemos visto por la prensa ya denota mucho desconocimiento, quiénes son estos señores, con quién guardan afinidad, quién los ha nombrado, y eso también será importante a la hora de valorar el contenido de esa resolución».

«De eso no nos va a mover la ONU», aseguró García-Gallardo al considerar como una «justicia» tratar de manera «neutral» a todas las víctimas de conflictos políticos y de persecución religiosa que ha habido en España.

## EL PLENO DE LAS CORTES COMENZARÁ CON EL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

El pleno de las Cortes de Castilla y León, previsto para este jueves y viernes, comenzará con la lectura del artículo 2 de la Constitución por parte del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, lo que afeó la oposición socialista porque la máxima norma es un todo y no se puede «trocear lo que gusta». Fue el portavoz de Vox, Carlos

Menéndez, quien dio a conocer que el presidente de las Cortes les informó de que la sesión, penúltima ordinaria de este periodo de sesiones que se cerrará con el debate de política general, comenzaría con la lectura de ese artículo en el que se recoge «la indisoluble unidad de la Nación española». La lectura de este artículo

se produce después de que este martes el BOE publique la Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, aprobada el pasado 30 de mayo por la mayoría del Congreso, que entra así en vigor. La viceportavoz socialista, Patricia Gómez, consideró que no es casual la elección de ese artículo e invitó a Pollán a leer otros, como el primero, en el que se recoge que España se constituye en un Estado social y democrático de

Derecho y se propugnan como valores superiores la libertad, justicia, la igualdad y el pluralismo político, o el 137 que señala la organización en comunidades autónomas. «No se puede utilizar las instituciones a su antojo», manifestó, convencida de que se trata de una «decisión de parte» cuando representa a toda la Cámara, si bien acusó directamente al presidente de la Junta, de permitir a sus socios esas decisiones.

## Ferraz denuncia Carnero por pedir el voto en la jornada electoral

## F. RAMOS VALLADOLID

Las elecciones europeas continúan dando que hablar. Y no por los resultados, con las caídas de unos y los ascensos de otros, que también, sino ante la Junta Electoral Central. La dirección federal del PSOE en Ferraz denuncia al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, por pedir el voto durante la jornada electoral. Así consta en la denuncia firmada por el secretario de organización federal del PSOE, Santos Cerdán, a la que ha tenido acceso este periódico y en la que se acusa al regidor vallisoletano del PP vulnerar el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) con la «petición del voto vulnerando la prohibición de campaña electoral una vez terminada».

Los socialistas, en su denuncia ante al JEC, acusan a Carnero de publicar contenido en su cuenta de X, antes Twitter, «que supone una clara petición del voto, el mismo día de la jornada electoral, con utilización de eslóganes de campaña del Partido Popular #TuVotoEsLaRespuesta, #VotaPP, incluso con la mención expresa a la palabra vota en estas publicaciones».

En el escrito de denuncia de Santos Cerdán, el PSOE acompaña varias imágenes de tuits de Carnero con apoderados e interventores del Partido Popular en diferentes colegios electorales, en las que «aprovecha para pedir el voto para su formación de forma expresa mediante hastag y lemas utilizados en campaña por su partido, con expresa mención a la palabra vota'», remarca la denucia.

«Estamos ante unas manifestaciones del alcalde del Partido Popular -continúa la denuncia-, que lleva a cabo mediante su red social y una vez ha finalizado el plazo de la campaña electoral. Y, con todo ello, estas acciones podrían constituir un acto de propaganda electoral, emitido además en una red social, esto es, con la proyección pública exigida por la jurisprudencia, y que se ha hecho en el día que está prohibida la realización de propaganda electoral».

Santos Cerdán solicita a la junta electoral que «deduzca testimonio y dé traslado al Ministerio Fiscal» por si la actuación del alcalde de Valladolid pudiera ser «constitutiva de delito electoral».

El jefe de prensa del Ayuntamiento de Valladolid, Juanma García, se inculpa de estos mensajes publicados el domingo, día de las votaciones, y señala que se trata de un «error» suyo al utilizar expresiones publicadas en la campaña electoral «por inercia».

# EL Mundo de Castilla y León reconoce a los mejores en la gran fiesta de la innovación

El Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo acoge el evento, que reunirá a los representantes de la sociedad castellano y leonesa, en una gala en la que se premiará el talento de 14 personas e instituciones de la Comunidad

#### E.M. VALLADOLID

El Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, acoge hoy a partir de las 19:00 horas la gala de los premios Innovadores del periódico EL MUNDO DE CASTILLA LEÓN. José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra, es el Personaje Único de esta 14 edición, que reunirá a más de 300 personas de diversos ámbitos de la sociedad: científicos, universitarios, empresarios y una amplia representación de la clase política provincial, local y autonómica.

Este evento, que estará presidido por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que, además, entregará el máximo galardón, homenajeará a la investigación y la innovación de Castilla y León.

El protagonista de la tarde será el vallisoletano de adopción José Vicente de los Mozos por su capacidad de acumular éxitos en su brillante carrera profesional. El ingeniero, que estuvo al frente de la marca del rombo, está llevando a lo más alto a Indra como CEO.

El premio al Mejor Proyecto recayó en 'La herramienta que planta cara a la ELA', un trabajo del Instituto de Neurociencias de Castilla y León para generar un modelo de estudio de la esclerosis lateral amiotrófica y crear un banco de células madre obtenidas de la orina de pacientes con esta dolencia e individuos sanos.

El Premio Iberaval al Mejor Proyecto TIC fue para ICON Multimedia, empresa con una trayectoria de 30 años dedicados a la fabricación de *software*. En concreto, el jurado valoró Mirandda, un desarrollo propio que consiste en un espejo inteligente que ha revolucionado la experiencia de compra en los proba-

La investigadora Lara Sanoguera fue galardonada con el Premio Caixa-Bank Innovador Joven por 'cazar' las mutaciones del cáncer de mama hereditario. Quiere reducir ese porcentaje de pacientes con esta enfermedad que se dirigen a una consulta de asesoramiento genético y no se les detecta la variante responsable de la enfermedad.

El equipo de Ángel Martín Martínez, catedrático del Departamento de Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Valladolid, recibió el premio Iberdrola al Mejor Proyecto de Investigación Universitaria por poner el foco en las emisiones de dióxido de carbono y su efecto sobre el cambio climático.

También se entregarán los nueve premios provinciales.



DE APRENDIZ DE AUTOMOCIÓN A DIRECTIVO 4.0. José Vicente de los Mozos recibe hoy el premio Personaje Único del suplemento Innovadores por su capacidad de acumular éxitos en su brillante carrera profesional. Este vallisoletano de adopción empezó desde abajo en Renault y ahora vuela alto como consejero delegado de Indra para convertir a la multinacional española en referente.

## **MEJOR PROYECTO**

#### **INCYI**

Premio Innovadores al Mejor Proyecto para el Instituto de Neurociencias de Castilla y León por trabajar en el desarrollo de una plataforma para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la ELA.

## CAIXABANK INNOVADOR JOVEN

## LARA SANOGUERA MIRALLES

Lara Sanoguera Miralles ganó el premio CaixaBank Innovador Joven por 'cazar' las mutaciones del cáncer de mama. Rastrea los genes con predisposición a esta enfermedad.

### MEJORES PROYECTOS PROVINCIALES

#### ÁVII.A

**Miguel Ángel Maté González.** Este abulense fue premiado con el Mejor Proyecto de Ávila por ser el único español galardonado en los Premios de la Unión Europea de Geociencias 2024.

#### **BURGOS**

**UBURacing.** El mundo del motociclismo, la pasión y la innovación se unen en UBURacing para crear proyectos que traspasan los límites de las grandes empresas de tecnología.

#### LEON

Iván Martínez Valbuena. Premiado con el Mejor Proyecto de León. Trabaja en la incorporación de nuevas herramientas a la neuropatología para tratar a los pacientes de una manera personalizada.

#### **PALENCIA**

**Universidad de Valladolid.** Premio para el Campus de la Yutera por desarrollar soluciones respetuosas con el medio ambiente para el control de enfermedades en sistemas agroforestales.

## IBERAVAL AL MEJOR PROYECTO TIC

## **ICON MULTIMEDIA**

ICON Multimedia se alzó con el Premio Iberaval al Mejor Proyecto TIC. Esta empresa palentina ha diseñado un espejo inteligente que ha revolucionado la experiencia de compra en los probadores.

## IBERDROLA MEJOR INVESTIGACIÓN

#### UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

El equipo de Ángel Martín recibió el premio Iberdrola al Mejor Proyecto de Investigación Universitaria por un sistema que se inspira en el ciclo natural de los seres vivos para convertir el CO<sub>2</sub> en productos útiles.

#### SALAMANCA

**Ángeles Almeida.** Trabaja en la identificación de mecanismos de reparación cerebral y biomarcadores de pronóstico funcional de ictus.

#### SEGOVIA

UVAGILE. Con este proyecto galardonado buscan conseguir una educación de calidad integrando las buenas prácticas existentes en las empresas de éxito.

#### **SORIA**

Miguel García Hidalgo. Recibe el premio por explorar soluciones interdisciplinares que abordan la adaptación de los bosques al cambio climático.

### **VALLADOLID**

Eva Hernando-Monge. Estudia en su laboratorio de Nueva York los mecanismos responsables de la propagación de la metástasis.

#### ZAMORA

Álvaro Sánchez. Es el primer investigador del Instituto de Biología Funcional y Genómica con un proyecto del Consejo Europeo de Investigación.



## UN SUPLEMENTO CON LO MEJOR DE CASTILLA Y LEÓN EN INNOVACIÓN

El suplemento Innovadores, publicado cada martes por el periódico EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, se ha convertido en una referencia esencial para conocer los proyectos que están transformando nuestro día a día desde la investigación. Cada semana, esta publicación nos brinda una radiografía de las iniciativas más vanguardistas y los avances científicos más destacados, subrayando la importancia de la innovación en nuestra región.

En esta ocasión, con motivo de la gran gala autonómica de la investigación y la innovación ha realizado un suplemento especial de 56 páginas en el que se recogen los 14 premiados, la historia que se encuentra detrás de cada uno de esos proyectos.

También los lectores pueden disfrutar de muchos reportajes que reflejan el nivel que tienen muchas de las empresas e instituciones de la Comunidad. Por ejemplo, hay reportajes de grandes compañías como Iberdrola, Iberaval, CaixaBank, Mercadona, Matarromera, Cepa 21, Tecopy y Aquona. De igual forma, en las páginas de esta publicación el lector se puede encontrar proyectos destacados de la mano de administraciones públicas e instituciones como el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, la Diputación de Valladolid, el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, la Diputación de Zamora, la Consejería de Economía y Hacienda, el Ayuntamiento de Pajares de los Oteros, la Universidad de Valladolid, el Ayuntamiento de Salamanca, Cesefor y el Air Institute.

## Maheso desembarca en el PEMA de Soria con una inversión de 38 M€

La firma catalana de alimentación prevé iniciar obras este mismo verano y creará en una primera fase 40 empleos directos/ Langa invertirá 20 M€ en una planta de biogás

#### J.S./I.Ll.Y. SORIA

La empresa catalana de alimentación Maheso cierra su desembarco en Soria. A finales del verano iniciará la construcción de su nueva fábrica en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray con una inversión prevista de 38 millones de euros y la previsión de crear 40 empleos directos. Las nuevas instalaciones de Soria forman parte del plan de expansión de la empresa, que contempla inversiones por 70 millones. Maheso cerró 2023 con una facturación de 158 millones y pretende superar la barrera de los 300 en el 2030.

Mahesollega a la provincia de la mano de *Invest in Soria*, el proyecto de atracción empresarial que capitanea FOES, y con el apoyo de la Junta, Somacyl, Diputación y Ayuntamiento de Garray. La firma catalana ya ha cerrado la compra de una parcela de 90.000 metros cuadrados en el PEMA donde construirá una fábrica de 14.000 metros cuadrados que se denominará Durius Food.

Los máximos responsables de Maheso presentaron el proyecto de Soria que forma parte de un ambicioso plan de inversiones del a compañía que destinará algo más de 70 millones hasta 2030 en sus instalaciones de Montcada i Reixac (Barcelona) -35 millonesy Garray –38 millones– para pasar de una producción de 19.000 toneladas anuales a 28.000 -5.000 de ellas saldrán de Soria- y duplicar su facturación desde los referidos 158 millones a los 304 contemplados en su plan de negocio. Su fábrica catalana está actualmente en las 19.000 toneladas de producción y prevén pasar a las 23.000.

El consejero delegado de Maheso, David Aldea, descendiente de la localidad soriana de Alcubilla del Marqués, explicó el largo proceso de selección a través de la «ciencia» que acabó por



Foto de familia de la presentación del proyecto de Maheso en las instalaciones de FOES en Soria. M. TEJEDOR

determinar su llegada a Soria. Su importante presencia comercial en el eje Madrid-Barcelona, la salida de Soria hacia el puerto de Bilbao, las características del PEMA o «aspectos demográficos» por la cercanía de Garray a la capital provincial fueron determinantes en el proceso. También los servicios del área industrial.

En estos momentos se trabaja en finalizar el diseño de las nuevas instalaciones y los trabajos comenzarán previsiblemente en septiembre «aunque si puede ser agosto, mejor», según destacó Aldea. Se levantarán los servicios generales y la primera de las dos líneas de producción previstas. En torno a finales de 2025 o principios de 2026 esa primera línea ya debería ponerse en marcha «a un ritmo de 2.500 toneladas anuales». En torno a 15 meses después, es decir, sobre finales de 2027 o principios de 2028 se terminará con la segunda línea para cumplir conelobjetivo de fabricar las 5.000 toneladas anuales asignadas en el plan de Maheso. En Soria se producirán alimentos para horno y airfryer como nuggest, churros y snacks de verdura o queso.

Por su parte, la provincia de Soria será escenario de otra importante inversión. La localidad de anga de Duero contará con una planta de biogás verde que tendrá 20 MW de potencia máxima y producirá

energía a partir de 180.000 toneladas de residuos agrícolas y ganaderos. El proyecto, que prevé una inversión de 25 millones de euros, se hará realidad gracias a la fusión de la cooperativa langueña La Ribereña y Genia Bioenergy, compañía experta en biogás y biometano. De esta forma, los socios de La Ribereña se ocuparán de suministrar las materias primas a partir de purines, paja o forraje a la planta, mientras que Genia aportará toda la ingeniería y tecnología necesaria para hacer realidad la infraestructura y producir biogás verde que se canaliza a la red de distribución.

# Vamos Palencia cree que el PSOE incumple el pacto en la capital

#### PALENCI

¡Vamos Palencia! reconoce que hay desavenencias en cuanto al acuerdo de gobernanza con el PSOE en el Ayuntamiento de la ciudad, ya que consideran que el equipo de Miriam Andrés «no está cumpliendo con lo pactado, y está operando de manera distinta a lo acordado», informa Ical.

La formación liderada por Domiciano Curiel solicitó un informe detallado sobre la situación actual de los puntos del acuerdo de gobernanza firmado con el PSOE de Palencia, tras la cancelación de la re-

unión de la Mesa del Acuerdo prevista para el lunes 10 de junio. La decisión de cancelar la reunión se debe a la percepción de que se están llevando a cabo acciones «sin la consulta ni el consenso» de ¡Vamos Palencia!.

«En la última reunión de la Mesa del Acuerdo, celebrada el pasado 29 de abril, se acordaron diversas acciones relacionadas con la Oficina de Atracción de Empresas e Inversiones. Sin embargo, vemos que el PSOE no está cumpliendo con lo pactado, y está operando de manera distinta a lo acordado, lo

que ha generado malestar», explicó Curiel quien no oculta su sorpresa ante las recientes declaraciones de la alcaldesa, Miriam Andrés, quien afirmó que «el acuerdo de gobernabilidad se está cumpliendo».

Una idea que no comparten desde ¡Vamos Palencia! que consideran que el Acuerdo de Gobernanza no se está cumpliendo. Por este motivo, se ha solicitado un informe detallado para evaluar el verdadero estado de avance de las iniciativas acordadas. «Se pretende obtener esa información desde un punto de vista técnico y de gestión, y basándose en indicadores objetivos» declaró su portavoz que considera necesario contar con un informe detallado que permita conocer la realidad concreta de los avances y no depender de opiniones subjetivas.

El Acuerdo de Gobernanza del Ayuntamiento de la capital palentina 2027, firmado el año pasado, en concreto un 15 de junio de 2023, incluye un total de 39 iniciativas propuestas por la formacion ¡Vamos Palencia!.

El día 16 de junio se anunciaba dicho acuerdo, y el 17 de junio, Miriam Andrés era investida alcaldesa. «Falta una semana escasa para que se cumpla un año de dicha investidura», recordó el líder de ¡Vamos Palencia!.

## Leader Tour llega a Palencia tras invertir 50 millones

#### PALENCIA

La ciudad de Palencia acogerá el proyecto Leader Tour esta semana, desde el viernes y hasta el domingo, 14, 15 y 16 de junio, para dar a conocer los resultados obtenidos entre los años 2014 y 2023 por el programa LEADER en las distintas provincias de Castilla y León. Se trata de una metodología de desarrollo rural en la que la propia población, organizada en Grupos de Acción Local (GAL), identifica los problemas que la afectan, estudia las posibles soluciones y diseña y aplica una estrategia para solventar la problemática, teniendo en cuenta los recursos disponibles.

En el caso de Castilla y León, en su conjunto, se han financiado 4.802 proyectos, con una inversión total superior a los 528 millones de euros, entre la inversión pública y la privada. Gracias al desarrollo de estas iniciativas apoyadas por el programa Leader, en la Comunidad se han creado 2.478 puestos de trabajo y se han consolidado un total de 14.918.

## El Ministerio destina 49,3M€ a modernizar los regadíos del bajo Carrión

#### PALENCIA

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), ha puesto en marcha las obras de modernización de los regadíos de la Comunidad de Regantes del Canal del Bajo Carrión, en Palencia, con un presupuesto de 49.360.582 euros

La actuación, que tiene un plazo de ejecución de 24 meses, beneficia a 737 regantes en los términos municipales de Carrión de los Condes, Villoldo, Lomas de Campos, Revenga de Campos y San Cebrián de Campos.

Se trata de un proyecto de máxima eficiencia energética que prevéla construcción de una toma en el río Carrión a una cota que permita, mediante una tubería general de abastecimiento, dotar por gravedad de presión y caudal suficiente para el riego a la superficie completa de la zona regable, de unas 6.600 hectáreas. En esta primera fase se ejecutarán las redes de riego que abastecerán a 2.304 hectáreas.

## **ESQUELAS**



## FÁTIMA BAYONA GÓMEZ

Falleció en Burgos el día 10 de junio, a los 55 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus apenadas hijas: Carlota Carolina y Alexia Marie Gómez. Padres: Don Urbano Amando (†) y Doña Anastasia. Hermanos: Lidia (†) y Raúl. Hermana política: Olga Gómez. Sobrinas: Amanda y Jimena. Tíos, primos y demás familia

## Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy miércoles a las 16.45h, en la capilla del tanatorio de Funeraria 'San José'. Efectuándose acto seguido la conducción de la finada al cementerio de San José

illa ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 12 de junio de 2024



## LA SEÑORA DOÑA MARÍA PIEDAD

**ORTEGA TERRADILLOS** Falleció en Burgos el día 10 de junio, a los 70 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

O. E. P. D.

Su anenado esposo: Don Javier Nicolás Vicario Arroyo Hijos: Javier, José Carlos e Isabel. Hijos políticos: Mónica y Óscar. Nietos: Nicolás, Daniela, Candela y Alba. Hermanos: José Luis, Andrés, Araceli, Maite, Francisco (†) y Dori. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

#### Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy miércoles a las 12h, en la **iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción**. Efectuándose acto seguido su traslado al tanatorio de Funeraria 'San José' para proceder a su incineración.

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 12 de junio de 2024

## FARMACIAS COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICO DE BURGOS **DE GUARDIA**



**SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA:** (9:30h a 22:00h)

- Barcelona s/nº
- Avda. de la Paz, 22-24
- Plaza Mío Cid, 2
- Avda. de los Derecho Humanos, 16

**SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA:** (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- Villarcavo, 10
- Francisco Sarmiento. 8



## DOÑA MARÍA MERCEDES **GARCÍA SOTO** (VDA. DE DON PERFECTO SASTRE VILLA)

Falleció en Burgos el día 11 de junio de 2024, a los 76 años, habiendo recibido los auxilios espirituales.

**D. E. P.** 

Sus hijos: Eva María y Roberto. Hijos políticos: Javier y Carlen. Nietos: Montserrat, Daniel, Lucas y Eva. Hermanos: Benita, Carmen, Pedro, Gabriel y Emiliana Hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán mañana miércoles día 12 a las 16h, en la iglesia parroquial Nuestra Señora de Fátima, Burgos. Acto seguido se procederá a la conducción de la fallecida al cementerio de Peral de Arlanza (Burgos).

illa velatoria: Tanatorio Albia, Rurgos

Burgos, 11 de junio de 2024



## **DON CLEMENTINO** VALLEJO VALDIVIELSO

Falleció en Burgos el día 11 de junio, a los 94 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Su apenada esposa: Doña Gloria Porres Revilla. Hijos: Ángel y José Luis. Hijas políticas: Elena y Marisol. Nietos: Elvira y Sergio; Adrián y Alba; Andrea. Biznietos: Unai y Elene. Hermanos y demás famlia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán mañana jueves a las 11.15h, en la capilla del tanatorio de Funeraria 'San José'. Efectuándose acto seguido su incineración

Vivía: C/ Santa Dorotea, 18-20.

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 12 de junio de 2024



para empleo en el hogar, acompaña en hospital y domicilio, atención y cuidado de familiares..

> **PONTE EN CONTACTO CON**

burgos

acage C/ Padre Aramburu, 2 · 09006 Burgos

Teléfono: 947 23 23 03 burgos.acoge.laboral@redacoge.org



## **DOÑA MARÍA AMELIA**

DA COSTA GONÇALVEZ Falleció en Burgos el día 11 de junio, a los 55 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Su apenado esposo: Don Urbino Augusto Ferreira. Hijos: Luis Carlos (t) y Marina. Hijos políticos: Tamara y Víctor Manuel. Nietos: Gorka y Yurena. Hermanos: Paulo (†), Joaquín, Francisco (†), Lourdes, Isidro, Delmina, Felipe y Quirino. Hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

La incineración se celebrará mañana jueves día 13 a las 10h. en el crematorio de Funeraria San José de Miranda de Ebro, en la más estricta intimidad famil Funeral de cenizas: Jueves día 13 a las 17h, en San Nicolás de Bari de Pancorbo

Vivía: Carretera Logroño, 22 C (Pancorbo)

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 12 de junio de 2024



## DON LUCIANO ALCALDE CUESTA

(VDO. DE POPI RENUNCIO GÓMEZ)

Falleció en Burgos el día 11 de junio, a los 83 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus apenados hijos: José Ramón y Miguel Ángel. Hija política: Loreto de Salomón. Nietos: Carmen y Diego. Hermanas: Esperanza y Carmen. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy miércoles a las 15.45h. en la capilla del tanatorio de Funeraria 'San José'

Efectuándose acto seguido la conducción del finado al cementerio de San José

Jivía: Avda. Constitución Española, 25.

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

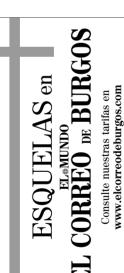

Reescribe et futuro, ahora.

Convierte tu casa en una escuela o tu coche en tratamientos contra la desnutrición. Solo con tu firma tú puedes conseguir que miles de niños tengan una vida mejor. Incluye a UNICEF en tu testamento.

## **TESTAMENTO SOLIDARIO**

unicef.es/testamentosolidario | 902 31 41 31



## **CULTURA**

## Cerca de 300 propuestas para el Burgos & Nueva York

La competición itinerante 'Danza en el Camino' vuelve a reunir este año varias creaciones inspiradas en la Ruta Jacobea

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York cerró este lunes el plazo para la admisión de propuestas a concurso con la recepción de 297 creaciones procedentes de 23 países. Un comité formado por profesionales ligados al mundo de la danza y la escena será el encargado de seleccionar, en las próximas semanas, las obras que finalmente se exhibirán ante el público durante la vigésimo tercera edición del festival, que se celebrará entre los días 8 y 26 de julio.

Entre las piezas que aspiran a entrar a competición se encuentran de nuevo trabajos a cargo coreógrafos emergentes, pero también espectáculos que firman creadores y compañías consolidadas de países como República Dominicana, Italia, México, Chile, Grecia, Francia, Portugal, Cuba, Rusia, Israel, Argentina, Venezuela, Suiza, Alemania, Austria, Japón, Bélgica, Eslovaquia, Ecuador, Finlandia, Polonia, Ucrania

El Certamen, organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos con el patrocinio principal del Ayuntamiento y las aportaciones de Ministerio de Cultura y Deporte y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, además de otras entidades culturales, repartirá 61.000 euros en galardones y su programación volverá a vertebrarse a través de diferentes apartados.

La sección Danza en el Camino, competición coorganizada junto al Gobierno regional, visitará del 8 al 22 de julio varias ciudades y municipios emplazados en la ruta Jocebea a su paso Huesca (Jaca y Canfranc), Burgos (San Medel, Castrojeriz y los yacimientos de la Sierra de Atapuerca); Palencia (Frómista, Carrión de los Condes y Villalcázar de Sirga); León (Sahagún, Astorga, Villafranca del Bierzo y la capital); Lugo (Portomarín), A Coruña y Santiago de Compostela antes de concluir en el Museo Guggenheim Bilbao.

La sección Bailando con piedras exhibirá el 23 de julio un total de seis creaciones en la Llana de Afuera, al lado de la Catedral. Con posterioridad, entre los días 24 y 26, los aficionados a la creación coreográfica más actual se citarán en el Teatro Principal para asistir a las semifinales y la final de la sección Danza en el Teatro, en la que compiten conjuntamente producciones de contemporánea y urbana. Completará la programación el apartado que el festival dedi-



El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York continúa creciendo. ECB

ca al Street Art o muralismo, cuya intervención-de gran formato-tendrá como soporte la fachada de la calle Hortelanos. Por su parte, el concurso Burgos Te Mueve es una iniciativa dirigida a jóvenes bailarines y coreógrafos para que graben sus trabajos -de entre 30 y 60 segundos- con teléfonos móviles. El plazo de este certamen permanecerá abierto hasta el próximo 12 de julio.

## JURADO DE RENOMBRE

El bailaor Antonio Canales presidirá este año un jurado del que también forman parte Marta Carrasco, periodista y crítica de danza, además de colaboradora de la redacción del diario ABC en Sevilla; Pilar Echevarría, directora de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León Ana Laguna; Alfonso Ordóñez, ex bailarín y cofundador de Danet Danza, así como coordinador de diferentes proyectos artísticos y culturales; Mario Bermúdez, director artístico y coreógrafo de Marcat Dance; Catherine Coury, bailarina y asistente creativa de coreografía; Luisa Sancho, directora artística del Tanzensemble Pfalztheater Kaiserslautern en Alemania; José María Viteri, director artístico del Teatro Calderón de Valladolid; Senador González, responsable de la programación cultural del Ayuntamiento de León e Ignacio Javier de Miguel, técnico de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos.

Por su parte, el jurado de la sección Bailando con Piedras contará con Marta Carrasco, periodista, crítica de danza y colaboradora del diario ABC en Sevilla; Maruxa Salas, bailarina, coreógrafa y codirectora del festival SóLODOS en Danza en Costa Rica y Alfonso Ordoñez.

## Kamikaze, de los históricos CPV, junto a R de Rumba en el Escenario Excéntrico

El Ayuntamiento olvidó incluir al rapero madrileño al presentar los conciertos de San Pedro / Actuará junto a Sho-Hai y Víctor Rutty

## **DIEGO SANTAMARÍA BURGOS**

Cuando a mediados del mes de mayo se desveló el plantel de grupos y artistas que actuarán este año en las fiestas de San Pedro, hubo un nombre que se quedó en el tintero. El 'olvidado', al que ni siquiera se menciona en el vídeo promocional de los conciertos elaborado por el Ayuntamiento de Burgos, es uno de los 'padres fundadores' del rap en castellano. Nada más y nada menos que Kamikaze, integrante de El Club de los Poetas Violentos (CPV)

El MC madrileño actuará el viernes 28 de junio en el escenario Excéntrico, junto al Andén 56, en compañía de R de Rumba, Dj de los inigualables Violadores del Verso. El año pasado, ambos se reunieron en el estudio para concebir Cosas Simples, una oda a la vieja escuela con la frescura de la escena actual. Como era de esperar, el reencuentro de estos dos históricos del rap español hizo las delicias de un público que no olvida quiénes son los referentes de la cultura Hip Hop a la

Se intuye que R de Rumba hará doblete sobre el escenario porque el plato fuerte de la noche es uno de

sus compañeros -amigo ante todoen Violadores. Sergio Rodríguez, más conocido como Sho-Hai, repasará por primera vez en Burgos los  $\mathit{hits}$  de su último trabajo en solitario, Polvo (2022), sin olvidar los clásicos de sus dos anteriores discos y, cómo no, algún que otro himno de Doble V.

Ejerciendo de anfitriones estarán Víctor Rutty, Rober del Pyro y Dj Kaef. No como teloneros, pues a estas alturas de la película han demostrado su innata capacidad de reventar grandes aforos durante los Sampedros. Se avecina, por lo tanto, una inolvidable noche de rap con mayúsculas.

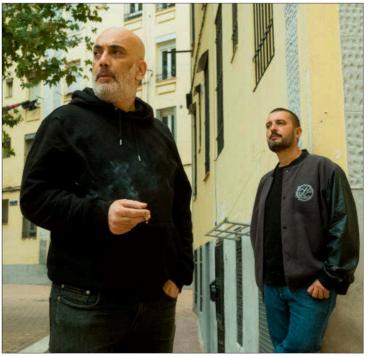

Kamikaze (CPV) y R de Rumba (Violadores del Verso). SELECTOR MARX

Redacción, Administración y Publicidad: Avda. de La Paz 19, 1ºA. C.P.: 09004. Teléfono: 947 10 100. Fax: 947 00 28 53. E-mail de Redacción: info@ecb-elmundo.com



Óscar Alonso y Raquel Contreras, en la presentación del Encuentro de Pendones. SANTI OTERO

# Lodoso acoge el II Encuentro de Pendones Concejiles

37 municipios se suman a un evento que busca «recuperar y no perder» el patrimonio de la provincia de Burgos

#### M. REMÓN BURGOS

Una de las características que definen la identidad de los pueblos de Burgos es su patrimonio material e inmaterial. Un bagaje que la Diputación de Burgos quiere no solo que no se pierda sino que se dé a conocer.

Con ese espíritu nació el Encuentro de Pendones Concejiles que el pasado año acogió Villafranca Montes de Oca y que en esta segunda edición se traslada a Lodoso, que acogerá el sábado 15 de junio a 37 municipios, que exhibirán sus pendones.

La diputada de Cultura de la Diputación de Burgos, Raquel Contreras, acompañada del alcalde de Lodoso, Óscar Alonso, presentó una segunda edición que crece en el número de pendones que participan -el pasado año fueron 32-y que ya cuenta con el interés de algún municipio para ser la sede de la edición del próximo año.

Contreras recordó que el primer encuentro en Villafranca fue «un éxito», lo que hace que la labor de la Diputación sea necesaria para «recuperar y no perder este patrimonio de los pendones concejiles y mantener vivas las tradiciones materiales e inmateriales». Y los pendones «tienen mucho que decir de nuestros pueblos».

El encuentro arrancará a las 10.30 horas con la concentración de los pendones que participan. Será en la ermita de Santa Marina, en Lodoso. En torno a las 11.25 horas se celebrará una muestra de toque manual de campanas en la iglesia de San Cristóbal y el recibimiento de los pendones, a cargo de la Asociación de Campaneros de la Provincia de Burgos.

A continuación, a las 11.30 horas, partirá la procesión desde la ermita para realizar un recorrido de cerca de 3 kilómetros hasta la iglesia, con el acompañamiento del grupo de dulzaineros Los Sobrinos del Cid. Ya en la iglesia se celebrará una misa castellana, cantada por el grupo de música tradicional Virgen de las Aguas, de Tardajos. Esta misma agrupación actuará, tras la misa, en la plaza, para posteriormente, a partir de las 15.00 horas, tener una comida popular. La jornada se cerrará con la actuación del grupo Caput Castellae y la despedida de los pendones

El alcalde de Lodoso expresó su deseo de que el tiempo acompañe, sobre todo, que sea una jornada en la que no haya mucho viento, lo que dificulta procesionar con el pendón. Alonso destacó que se trata de un encuentro de gran importancia para un pueblo como Lodoso, que como muchos otros pequeños puede ofrecer un rico patrimonio.

## **PARTICIPANTES**

Lodoso, Pedrosa del Río Urbel, Avellanosa del Páramo, La Nuez de Abajo, Las Rebolledas Los Tremellos, Marmellar de Arriba, Miñón, Santibáñez de Zarzaguda, Susinos del Páramo, Agés, Arlanzón, Arraya de Oca, Barrios de Colina, Cerratón de Juarros, Hiniestra, Quintanapalla, Quintanilla del Monte en Juarros, San Juan de Ortega, Santovenia de Oca, Villaescusa La Sombría, Fresno de Río Tirón, Redecilla del Campo, Villafranca Montes de Oca, Villambistia, Tierra de Lara, Torrelara, Cañizar de Argaño, Isar, Las Quintanillas, Rabé de las



# HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL** 

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Miércoles 12 de Junio de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CXI. Número: 18.910

# La alimentaria Maheso desembarca en el PEMA con una inversión de 38 M€

La empresa catalana creará 40 puestos de trabajo e iniciará las obras en Garray al final del verano con el objetivo de iniciar la producción al comienzo de 2026 • La planta soriana producirá nuggets, churros y snacks vegetales o de queso

Langa de Duero invertirá 20 millones de euros en la construcción de una planta de biogás verde Pág7

## **ARRANCA LA** REPARACIÓN DE LOS DAÑOS EN **EL PUENTE DE PIEDRA**

Las obras en el Puente de Piedra se han hecho esperar después de que la borrasca Juan causara un desprendimiento parcial del mismo, aunque sin afectar a la estructura, y al fin han comenzado. Los operarios de la empresa han comenzado los trabajos después de que el Consejo de Ministros se hiciera eco del peligro de la situación y declaraba las obras de emergencia, aportando prácticamente medio millón de euros. El desplome de parte de la estructura se produjo el pasado 20 de enero, y posteriormente se produjo una monitorización de los daños causados para emprender unas obras de emergencia. En su momento se barajó la posibilidad de vincular el arreglo al programa de las travesías, aunque al final se ha optado por la vía de desgajar la reparación de este contrato y actuar por separado por urgencia. En la imagen, dos trabajadores realizan las primeras reparaciones para consolidar el muro



MARIO TE JEDOR

## Sacyl avisa al personal de medicina interna de que no volverá al Mirón

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria ha avisado a los trabajadores del servicio de medicina interna del Hospital Virgen del Mirón de que ya no regresarán tras el traslado al Santa Bárbara, que en principio iba a ser sólo para el verano, una vez que acaben las obras de ampliación de este último, previstas para finales de julio. Detrás irán otros por lo que el Mirón se irá quedando sin servicios.



Cristian Delgado tiene oferta del Numancia para continuar

## Transportes aprueba el trazado del Villar-Ágreda de la A-15 por 161M€

El ministerio ya puede encargar la redacción del trayecto de 19 kilómetros/ El siguiente tramo en licitar será el que discurre entre Ágreda y Tarazona

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado del tramo que une las localidades sorianas de Villar del Campo y Ágreda en la A-15, dentro de la provincia. El presupuesto estimadopor parte del departamento de Óscar Puente de las obras asciende a 161 millones de euros, en el que está incluido el IVA. El proyecto, según explica el propio Ministerio, tiene por objeto desarrollar las actuaciones necesarias para la construcción y explotación de este tramo de la A-15, incorporando, además, las correspondientes prescripciones medio ambientales que han de regir esanuncio se publicará en el BOE, se engloba dentro del impulso que se quiere dar a esta autovía, clave para Soria con vistas a un enlace de alta capacidad con Navarra y el País Vasco. Transportes ya considera en obras el tramo Fuensaúco-Villar y el siguiente en licitar será el Ágreda-Ta-



## **SORIA**

# El Gobierno da luz verde definitiva al trazado del Villar-Ágreda de la A-15

- El ministerio ya puede encargar la redacción de un trayecto de 19 kilómetros que costará 161 millones
- Transportes ya considera en obras el Fuensaúco-Villar y el siguiente en licitar será el Ágreda-Tarazona

#### J. S. SORIA

Nuevo empujón a la Autovía de Navarra y a la Soria-Tudela, una vieja aspiración tanto de la Comunidad Foral como de la de Castilla y León. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado del tramo que une las localidades sorianas de Villar del Campo y Ágreda en la A-15, dentro de la provincia. El presupuesto estimadopor parte del departamento de Óscar Puente de las obras asciende a 161 millones de euros, en el que está incluido el IVA.

El proyecto, según explica el propio Ministerio, tiene por objeto desarrollar las actuaciones necesarias para la construcción y explotación de este tramo de la A-15, incorporando, además, las correspondientes prescripciones medio ambientales que han de regir este proyecto.

Esta actuación, cuyo anuncio se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se engloba dentro del impulso que se quiere dar a esta autovía, clave para Soria con vistas a un enlace de alta capacidad con Navarra y el País Vasco. Actualmente tiene en servicio el tramo entre Medinaceli y Soria, y en la que se está trabajando en el resto de los tramos hasta Tudela. Sin embargo, hay que reseñar que en la actualidad los usuarios de la A-15 entre Medinaceli y Almazán han visto cómo se ha redu-



Mapa con el estado de la A-15 desde la capital soriana hasta Ágreda.

cido la velocidad máxima permitida desde los 120 kilómetros hora correspondientes a las vías de alta capacidad a 70, es decir, a menor velocidad que las vías convencionales debido a la presencia de los numerosos baches. La situación no obstante ha requerido de una actuación más ágil y la previsión es que este mismo verano ya se actúe sobre los casi 50 kilómetros que separan la villa adnamantina y Medinaceli.

Paralelamente también se está redactando el proyecto del tramo entre Los Rábanos y Fuensaúco, también en la provincia de Soria, y ya se ha aprobado el del tramo Ágreda-Enlace de Tarazona; además de ha-

berse iniciado recientemente las obras del tramo Fuensaúco-Villar del Campo.

Por otro lado, se ha acordado con la Comunidad Foral de Navarra que el Ministerio ejecute la prolongación de la A-15 en territorio navarro, hasta enlazar con la carretera foral NA-6900 en la localidad de Cascante, punto a partir del cual competerá ya al Gobierno regional completarla hasta la segunda localidad más grande de Navarra, Tudela, la localidad que precisamente unirá la A-15 con Soria.

La Autovía de Navarra, que discurrirá entre Medinaceli y Tudela, se integrará en el corredor que recoge

## La Soria-Tudela, una vieja aspiración de la provincia

## Está en redacción el proyecto Los Rábanos-Fuensaúco

el tráfico procedente de Madrid con destino Navarra, mejorando los accesos a Soria y la Comunidad Foral, y al mismo tiempo supondrá la continuidad del eje de la Autovía del Duero (A-11) desde Soria hacia Zaragoza y el Noreste de la Península. Este es el gran objetivo que se plantea el Ministerio y una de las grandes aspiraciones de la provincia, no en vano, fue nada menos que en la década de los 90 del siglo pasado cuando ya se reclamaba la conexión por autovía entre Soria y Navarra.

## ESTADO DE LOS TRAMOS PENDIENTES DE LA A-15

## L. RÁBANOS-FUENSAÚCO

## Un año para completar la actualización del tramo

#### J.S. SORIA

En abril del año pasado se formalizó el contrato para la actualización del tramo, en la que el Gobierno invertirá casi dos millones de euros. El plazo de ejecución es de dos años por lo que hasta mediados del año que viene –abril o mayo—no se dispondrá del proyecto actualizado para iniciar los trámites de aprobación del trazado. El coste estimado de esta parte del trayecto es de 160 millones, a falta de conocer el proyecto definitivo. Cubre 16,6 kilómetros.

## FUENSAÚCO-VILLAR

## Las obras de construcción ya han comenzado

#### J.S. SOF

El Ministerio de Transportes da por comenzadas estas obras tras la formalización del contrato hace unos meses, es decir, ha empezado a contar el plazo de prácticamente cinco años que tardarán en cubrirse los 15 kilómetros que tiene de extensión esta parte de la continuación de la A-15 en Soria. En cuestión de días o semanas las máquinas iniciarán su trabajo sobre el terreno. Las obras se adjudicaron a la UTE formada por Padecasa y Vías y Construcciones por 99,1 millones.

## VILLAR-ÁGREDA

## Ya dispone del trazado definitivo del tramo

## J.S. SORIA

Ayer se conoció que el Ministerio de Transportes había procedido a la aprobación definitiva del proyecto de trazado del tramo que unirá Villar del Campo con la variante de Ágreda. Son 19 kilómetros de recorrido y un coste aproximado de 161 millones de euros. El siguiente paso debe ser la redacción del proyecto lo que abriría el camino a la licitación del proyecto y el consiguiente inicio de las obras. En tiempo, tardará al menos un año o año y medio en redactarse.

## ÁGREDA-TARAZONA

## En redacción, será el siguiente tramo en licitar

#### J.S. soi

Debería ser el siguiente tramo en iniciar obras. Hace un año y tres meses se anunció la aprobación definitiva del trazado que cubra la distancia entre la variante de Ágreda y el límite entre Zaragoza y Navarra. Se trata de un tramo que cubre unos 9 kilómetros de longitud y que tiene un coste estimado de unos 45 millones de euros. En principio, para finales de este año o, como muy tarde, principios de 2025, el ministerio ya debería estar en disposición de liticar las obras.

### **NAVARRA**

## La Comunidad Foral asume los 20 kilómetros finales

## J.S. SORIA

La Comunidad Foral asumió el compromiso de ejecutar los últimos 20 kilómetros que completarán la A-15 que están divididos en dos tramos. El primero, y más corto, está iniciando su recorrido con la actualización que se adjudicó el año pasado en el mes de agosto y con un plazo de ejecución de 8 meses. Cubre 5 kilómetros entre Corella y Cintruénigo. El otro, entre Cintruénigo y el límite de Navarra aún está a la espera de la firma de un convenio con el Ministerio.

# Maheso desembarca en el PEMA con una inversión de 38 millones y creará 40 empleos

La firma de alimentación catalana empezará obras al final del verano con el objetivo de iniciar producción al comienzo de 2026/La planta soriana producirá 5.000 Tn al año y permitirá a la empresa duplicar su facturación

## JOSÉ SOSA SORIA

La empresa catalana de alimentación Maheso cierra su desembarco en Soria. A finales del verano iniciará la construcción de su nueva fábrica en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray con una inversión prevista de 38 millones de euros y la previsión de crear 40 empleos directos. Las nuevas instalaciones de Soria forman parte del plan de expansión de la empresa que contempla inversiones por 70 millones. Maheso cerró 2023 con una facturación de 158 millones y pretende superar la barrera de los 300 en el 2030.

Maheso llega a la provincia de la mano de *Invest in Soria*, el proyecto de atracción empresarial que capitanea FOES, y con el apoyo de la Junta, Somacyl, Diputación y Ayuntamiento de Garray. La firma catalana ya ha cerrado la compra de una parcela de 90.000 metros cuadrados en el PEMA donde construirá una fábrica de 14.000 metros cuadrados que se denominará Durius Food. Maheso llega al PEMA tras Moreno Sáez, Asfoso, Solarig y Viguera, aunque inaugura el capítulo de firmas que no tenían presencia en la provincia.

Los máximos responsables de Maheso presentaron el proyecto de Soria que forma parte de un ambicioso plan de inversiones de la compañía que destinará algo más de 70 millones hasta 2030 en sus instalaciones de Montcada i Reixac (Barcelona) -35 millones-y Garray-38 millones-para pasar de una producción de 19.000 toneladas anuales a 28.000 -5.000 de ellas saldrán de Soria- y duplicar su facturación desde los referidos 158 millones a los 304 contemplados en su plan de negocio. Su fábrica catalana está actualmente en las 19.000 toneladas de producción y prevén pasar a

El consejero delegado de Maheso, David Aldea, descendiente de la localidad soriana de Alcubilla del Marqués, explicó el largo proceso de selección a través de la «ciencia» que acabó por determinar su llegada a Soria. Su importante presencia comercial en el eje Madrid-Barcelona, la salida de Soria hacia el puerto de Bilbao, las características del PEMA o «aspectos demográficos» por la cercanía de Garray a la capital provincial fueron determinantes en el proceso. También los servicios del área industrial con el acceso a energía eléctrica producida a través de biomasa, el tratamiento del agua o la recogida neumática de

Un aspecto decisivo fue la posibilidad de contar con una parcela que ofrece 200 metros de ancho, clave para poder hacer un diseño «en líneas rectas» que mejorará la eficiencia y la rentabilidad de la fábrica. Unas insta-



José Manuel Jiménez (Somacyl), David Aldea (Maheso), Benito Serrano, Manuel Rojo (Maheso), De Gregorio, José Soler (Maheso), María José Jiménez, Marian Fernández, Santiago Aparicio y Andrés Sienes (Invest) en la presentación del proyecto de Maheso. MARIO TEJEDOR

laciones que serán «referentes» en Europa dentro del sector con «prácticas eco-amigables». «Por eso encajamos en el PEMA», destacó. La 'semilla' para el desembarco de Maheso se plantó en 2022, pero no fue hasta octubre de 2023 cuando se iniciaron los contactos reales y «con fuerza». Clave el papel de *Invest in Soria*, pero también importante la empresa soriana Moreno Sáez, recientemente instalada en el PEMA, que ya trabaja con Maheso.

La hoja de ruta trazada por la empresa catalana ya está definida. En estos momentos se trabaja en finalizar el diseño de las nuevas instalaciones y los trabajos comenzarán previsiblemente en septiembre «aunque si puede ser agosto, mejor», según destacó Aldea que incluso aprovechó para pedir agilidad al Ayuntamiento en las licencias municipales. Se levantarán los servicios generales y la primera de las dos líneas de producción previstas. En torno a finales de 2025 o principios de 2026 esa primera línea ya debería ponerse en marcha «a un ritmo de 2.500 toneladas anuales». En torno a 15 meses después, es decir, sobre finales de 2027 o principios de 2028 se terminará con la segunda línea con lo que la nueva factoría soriana podría estar en disposición de cumplir con el objetivo de fabricar las 5.000 toneladas anuales asignadas en el plan de Maheso. La planta permitiría más

ampliaciones aunque desde la firma de alimentación explicaron que los pensamientos más allá del 2023 «aún son ciencia ficción». En Soria se producirán alimentos para horno y airfryer como nuggest, churros y snacks de verdura o queso.

La previsión es que en torno a finales de 2025 se inicien los procesos de selección para los algo más de 40 empleados que tendrá la factoría cuando esté operativa. Una plantilla en la que también será necesario personal cualificado. Maheso confía también en «doblar» el empleo indirecto vinculado con las necesidades de la fábrica y en poder atraer otras nuevas iniciativas empresariales. Maheso destaca el apoyo de las instituciones que se fraguará, más allá de las negociaciones para su llegada a Soria, en el establecimiento de un bus para el traslado de sus empleados desde la capital. Si bien la elección del PEMA viene determinada por su ubicación y su salida al norte peninsular -sobre el puerto de Bilbao-, desde Maheso también advierten que desde ahora se suman a la petición de la sociedad soriana de la necesaria mejora de las infraestructuras, tanto viarias como ferroviarias. Cuestionado por un posible problema de vivienda, Aldea incidió en la «calidad de vida» de Soria con respecto a Ma-

drid o Barcelona. «Si hay un problema de vivienda, es mucho menor que en esas ciudades», advirtió. UNA EMPRESA FAMILIAR

Maheso es una empresa familiar, creada en 1978 por tres cuñados -Martínez, Hernández y Soler-que se aventuraron en el sector de la comida preparada. Después llegó el salto al «congelado, un mundo incipiente» y desde los años 90 es «productora y distribuidora». Hoy la empresa tienen sus instalaciones centrales en Montcada i Reixac (Barcelona) con una fábrica de 20.000 metros cuadrados. Además cuenta con centros comerciales y de distribución en Madrid y Sevilla y en febrero adquirió un nuevo almacén en Tortosa para cubrir el arco mediterráneo.

Aldea explicó que la firma se asienta en 4 pilares —Calidad, Innovación, Sostenibilidad y Servicio—y presume de hitos como la primera máquina de churros en los primeros noventa o la introducción del nugget. Cuenta con 500 referencias de fabricación y 1.800 de comercialización. Además una de sus características es la producción 'ad hoc' para adaptarse a clientes y mercados. A 31 de diciembre de 2023, Maheso acreditó una facturación de 158 millones de euros, presencia en 35 países, más de 11.000 clientes y 700 empleados

## «CADA DÍA SE COMEN 410.000 CHURROS DE MAHESO EN EL MUNDO»

Maheso presume de lema 'Come y deja comer', pero también hay otra frase habitual entre sus responsables. «Cada día se comen 410.000 churros de Maheso'. El director general de la firma, Manuel Rojo, explicó el crecimiento de Maheso en la última década, una curva ascendente solo empañada por la pandemia. La firma tiene presencia en los cinco continentes, aunque Europa representa

firmas como Aldi,
Tesco, Lidl,
Mercadona,
Carrefour o Burger
King.
La facturación de 158
millones en 2023 se
divide entre un 58%
de food services –
bares restaurantes–
un 32% de retail –
supermercados– y
un 19% de ventas en
el extranjero.

el 80% de su

mercado. Su cartera

de cliente incluye

## LA CAPITAL



Trabajos en el puente de piedra, ayer. MARIO TEJEDOR

# Arranca la reparación de los daños de la borrasca Juan en el puente de piedra

El Consejo de Ministros aprobó un fondo extraordinario de medio millón por el suceso

SOR

Por si tenía pocas patologías, los elementos se aliaron el pasado enero para agravar los daños del puente de piedra. La borrasca Juan y sus inclemencias dieron la puntilla a un muro de contención y el desprendimiento dejó la estampa de grandes bloques de piedra esparcidos. Ayer comenzaron los trabajos para reparar estos estragos, que si bien no han afectado a la estabilidad del puente ni cortado la circulación tienen un carácter grave.

Precisamente a comienzos de mes el Consejo de Ministros se hacía eco del peligro de la situación y declaraba las obras de emergencia, aportando prácticamente medio millón de euros. Una cantidad que se suma a la prevista rehabilitación de la estructura dentro del proyecto general de las travesías.

El desplome del 20 de enero motivó el monitoreo y seguimiento del aparatoso desperfecto. En su momento se barajó la posibilidad de vincular el arreglo al programa de las travesías, aunque al final se ha optado por la vía de desgajar la reparación de este contrato y actuar por separado por urgencia. El coste exacto, según la referencia del Consejo de Ministros, asciende a 489.109 euros.

La consolidación del muro acompaña paralelamente al proyecto de rehabilitación del puente, que moviliza un millón de euros. El puente sufre no sólo el lógico desgaste por el paso del tiempo y de los vehículos, sino que también se resiente de intervenciones más o menos afortunadas. En todo caso, no presenta socavaciones en los pilares que hagan temer por su estabilidad. El proyecto del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible restituirá el puente a unas condiciones óptimas de durabilidad.

En sus inmediaciones avanza una nueva fase de las travesías, con la puesta al día de aceras en la carretera de Ágreda. También han comenzado los trabajos en la carretera de Logroño.

# La campaña deportiva municipal engloba a **1.883 inscritos, con opciones a 4.778 plazas**

El sorteo se celebra hoy para señalar el orden de asignación de las plazas

#### SORI

La campaña deportiva municipal cerró el plazo de inscripción y ha publicado las listas provisionales de apuntados que tomarán parte en el sorteo. En total, han sido 1.883 los inscritos, que optan a 4.778 plazas. El sorteo se llevará a cabo hoy con una primera asignación según las preferencias. El número agraciado determina el orden de adjudicación de las plazas. De acuerdo con este orden y en vista de las preferencias de las personas solicitantes, se adjudicará un grupo de actividad en un turno de los propuestos. Aquellas personas que no hayan sido agraciadas con ninguna de las plazas solicitadas pasarán a formar parte de una lista de espera en una de las actividades, teniendo en cuenta el orden de preferencia que hayan establecido en su solicitud y el límite de plazas de la lista de espera correspondiente (30% del número de plazas de la actividad, con un máximo de 10 plazas en cada una).

Del 14 al 20 de Junio de 2023 estará expuesto el listado con las personas agraciadas. Puede consultarse en la web deportes.soria.es. En este tiempo los agraciados confirmarán su plaza, con el abono correspondiente, también a través de la web de deportes (hasta las 23.59 del día 20) o presencialmente en el Ayuntamiento (hasta las 14.00). Por su parte, las listas de espera abrirán a partir de ls 9.00 horas del 24 de junio. Las personas interesadas pueden dirigirse a deportes.soria.es o al Departamento Municipal de Deportes, con cita previa.

La campaña oferta más de 7.700 plazas y 278 opciones ofrecidas entre disciplinas, horarios y turnos. Las actividades se desarrollan del 4 de julio, con el primer turno mensual, hasta el 30 de agosto. Se mantienen los precios y se han incluido actividades al aire libre gratuitas para promover caminar con bastones, carreras de montaña, rutas nocturnas o senderismo, además de no-

vedades como el Día del Patinaje. El presupuesto de la campaña es de 131.000 euros. El concejal de Deportes, Manuel Salvador, explicó que otro de los cambios ha sido «la unificación de todos los campus en horarios y precios con el objetivo de facilitar un ocio saludable para los niños y niñas pero también más alternativas de conciliación para las familias». Dentro de esta oferta, destaca la inclusión de un campus de salvamento y socorrismo para los pequeños con tres turnos y la realización del mismo en la piscina Ángel Tejedor y también en el río Duero, incluyendo una de las prácticas en el Soto Playa.

## Teatro y muestras de música del Festival de Creación Joven

SORIA

El Festival de Creación Joven prosigue hoy con las muestras no competitivas, en este caso de teatro. A las 12.00 horas el grupo de teatro del IES Virgen del Espino pone en escena la obra 'Matilda'. Será en el Palacio de la Audiencia. El jueves será el momento de los grupos sorianos, que se darán cita en la plaza del Tubo para un largo concierto en el que actuarán Arroz con Leche, Non Gratta, Monipolio, La Santa Kam Ana Güe, Shalo Cantor, Naty Fong y Miguel Rodríguez Escalada.

Por su parte, el Conservatorio Profesional de Música Oreste Camarca acogerá el viernes la audición de los participantes en la modalidad de música clásica.

El Festival de Creación Joven es un proyecto de participación de la Concejalía de Juventud, dirigido a los y las jóvenes de Soria. Uno de sus objetivos es promover la creatividad y la imaginación, así como la materialización de las ideas a través del arte como una forma de construir una ciudadanía proactiva, abierta a desafíos y generadora de proyectos. Esta edición avanza con las últimas actividades con más de un centenar de participantes que conocerán el palmarés en la gala de clausura del día 20.

La gala se celebrará en el Palacio de la Audiencia y en ella se entregarán los premios en las distintas especialidades.

Por otro lado, ya se ha resuelto la votación del Premio Unicornio una vez cerrado el sondeo popular. Miguel Rodríguez Escalada, ceramista, fue el joven que obtuvo más apoyos.

«Quiero hacer un documental sobre la cerámica en la provincia. Es muy emocionante la idea de poder compartir un aporte al legado cultural soriano, así como mostrar una ventana al futuro. La importancia de hacerlo reside en la época en la que vivimos. En un continuo avanzar tecnológico, la primitiva pero refinada técnica cerámica renueva su espíritu artístico, protagonizando piezas contemporáneas o vajillas de alta cocina», expresó en su perfil de presentación.

Otros candidatos en la votación final fueron Raquel Álvarez, profesora y artista multidisciplinar, y Nerea Asensio, artista que graba en lino con gran creatividad.

El Premio Unicornio tiene como objetivo dar a conocer a las personas jóvenes de la ciudad de Soria, en torno a diferentes campos o hechos concretos, relacionados con cualquier temática. Se trata de destacar acciones 'extraordinarias' de personas anónimas.

#### **SORIA**

## Sacyl avisa al personal de medicina interna de que no volverá al Mirón

El servicio, trasladado al Santa Bárbara en el verano, se quedará ya allí cuando acaben las obras / «Preocupación» entre los sanitarios del viejo hospital porque seguirán otros

#### MILAGROS HERVADA SORIA

El desmantelamiento del Hospital Virgen del Mirón es un rumor que va tomando fuerza a medida que avanzan las obras de ampliación y reforma del centro hospitalario de Santa Bárbara. El traslado del viejo hospital al nuevo ya ha comenzado con el servicio de medicina interna, inicialmente para el verano, pero desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria ya se ha avisado a los trabajadores del mismo de que no volverán al Virgen del Mirón si las obras están concluidas en el Santa Bárbara dentro de este periodo estival, y así lo indica el buen ritmo de la ejecución. Previsiblemente, la fase en estos momentos en obras estará concluida a finales de julio.

En la última junta de personal se informó a los supervisores de los servicios de que medicina interna ya no regresará al viejo hospital. Y detrás de él irán geriatría, psiquiatría y paliativos, el último en hacerlo, los que alberga actualmente el centro Virgen del Mirón.

Las 27 camas de medicina interna en dicho hospital cerraron ya el 31 de mayo, algo que suele ocurrir todos los veranos, pero en esta ocasión, y según informaron al personal sanitario, no reabrirá allí. «Todo dependerá de las obras. Pero con psiquiatría pasará lo mismo, porque tiene su propia ubicación en la ampliación del Hospital Santa Bárbara, y lo mismo en el caso del servicio de paliativos. Desde la primera fase de reforma del hospital ya se veía», indicaron desde el Sindicato de Enfermería Satse, mostrando su «preocupación» por lo que resulta evidente, que es el desmantelamiento del vie-

Actualmente también alberga dependencias de asociaciones de enfermos, de emergencias 112 y el centro de salud Soria Rural, que precisamente ahora está en proceso de



*El Hospital Virgen del Mirón*. MARIO TEJEDOR

climatización debido a las altas temperaturas que sufre el edificio en la temporada estival y que ya obligaron a una actuación similar en el servicio de medicina interna que ahora es el primero es migrar.

«Ya se va evidenciando lo que queda y así está condenado al cierre. Si van a pasar todos los servicios al Santa Bárbara, aunque no hablen de cerrarlo, se presupone», lamentaron desde el sindicato sobre una suposición que siempre han negado desde la Consejería de Sanidad.

A este respecto, su responsable, Alejandro Vázquez, será interpelado en el pleno de las Cortes de Castilla y León de mañana tanto por el PSOE de Soria como por los procuradores de Soria Ya.

Desde la bancada socialista, la pro-

curadora soriana quiere preguntar al consejero qué va a ocurrir con el Hospital Virgen del Mirón y en caso de que se prevea un cierre, qué harán con los terrenos, pues existen también muchos rumores al respecto, como que se quedará con ellos una gran constructora para construir piso destinados a atención sociosanitaria.

Del mismo modo, la procuradora de Soria Ya Vanessa García interpelará a Vázquez sobre los planes que tienen la Consejería de Sanidad paa el Hospital Virgen del Mirón, «cuyo futuro nos preocupa, porque en los últimos años está viendo como se cierran y trasladan servicios».

Con esta cuestión Soria Ya quiere que el consejero aclare los rumores que circulan entre la sociedad soriana. «Escuchamos que muchos de los servicios se van a trasladar al Hospital Universitario Santa Bárbara, o que se va a privatizar su gestión, o directamente que se va a cerrar. Nos gustaría que el consejero fuera transparente y zanjara este ruido, que nos diga sus planes para este centro», señaló el procurador Ángel Ceña.

El portavoz parlamentario de Soria Ya recordó que desde el movimiento ciudadano se ha propuesto en diferentes ocasiones convertirlo en un centro médico de referencia en Castilla y León para el tratamiento de lesiones medulares con acompañamiento familiar, «pero vemos igualmente válido que se pueda dedicar a atención socio-sanitaria, bien como residencia pública para personas mayores o como centro para pacientes de larga estancia».

#### Detenido por robar un coche y pagar con la tarjeta que halló dentro

SORIA

La Guardia Civil de Soria detuvo en la localidad soriana de Matalebreras a un varón por un presunto delito de robo de un vehículo y de estafa al pagar con la tarjeta que halló en el interior.

Durante la mañana del pasado 9 de junio, la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de Soria informó de la sustracción de un vehículo en la localidad navarra de Valtierra. El presunto autor de los hechos habría accedido, mediante la fuerza, a un primer vehículo de la víctima y en el que sustrajo las llaves de un segundo vehículo con el que realizó el trayecto hasta su detención.

El presunto autor habría utilizado la tarjeta de crédito de la pareja de la víctima, que se encontraba en el interior de este segundo vehículo, para realizar sucesivos pagos en el itinerario que siguió.

Según informó la Subdelegación del Gobierno en Soria, tras una gran labor de coordinación por parte de las patrullas de Seguridad Ciudadana del Puesto de Ólvega y de la Agrupación de Tráfico, a través de la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de Soria, consiguieron interceptar al vehículo a las 11.40 horas en la carretera N-122, concretamente en el punto kilométrico 118,000, a la altura de Matalebreras.

Al detenido, según información obrante en base de datos del Cuerpo, le constan antecedentes por hechos de similar naturale-

El Puesto de Ágreda de la Guardia Civil de Soria instruyó las diligencias que fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Soria con copia a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria.

## Más de 5.500 vehículos circulan sin la ITV, casi un 9% del total del parque

#### SORIA

Son 5.579 los vehículos que no tienen la ITV (inspección técnica de vehículos) en vigor en la provincia de Soria. Este es el resultado de un estudio elaborado por la empresa Informes Mecánicos que asegura que ee ellos, 1.856 son turismos, 1.259 son motocicletas y 2.464 forman parte de otras categorías como furgonetas, camiones, ciclomotores y otros.

Para elaborar el informe la firma

ha revisado los microdatos ofrecidos por la DGT para conocer cómo es el parque de vehículos sin la ITV en vigor en la provincia de Soria. Estas cifras corresponden a aquellos vehículos que, teniendo menos de 25 años, no tienen la ITV en vigor o no se ha tramitado su baja administrativa. Incluyen a los vehículos que están circulando sin haber pasado la ITV, pero también aquellos que podrían estar en desuso o abandonados.

La comparación de estos datos con el total de vehículos de menos de 25 años arroja que el 8,9% del parque no tiene la ITV en vigor en la provincia de Soria.

Esta cifra es del 4,1% en el caso de los turismos, 30,5% en el de las motocicletas y 17,8% en el resto de los vehículos.

Las localidades sorianas con más vehículos sin la ITV en vigor son Soria, con 1.807 vehículos, Almazán, con 342, y Ólvega, con 256.

### **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

#### 14 de junio

Almazán (16500797, 16507385): 06:30 a 09:30 C/ ALMAZAN CARADA 1 (RDA. SAN FRANCISCO 15 EN ALMAZÁN), C/ANTONIO MACHADO, C/ BUEN MAESTRO, C/ CALATAÑAZOR, CR/ GOMARA, C/ MOZART, C/ PEÑON DE SAN SALVADOR, RD/ SANFRANCISCO, C/ SAN ISIDRO, C/ SAN JOSE, C/ SAN SALVADOR, C/ SANTA CECILIA, C/ SANTA MARIA DE LA CABEZA

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico. **TELÉFONO DE AVER**(AS: 900849900

#### **SORIA**

## Nace la Asociación de Camping para potenciar el sector y desestacionalizar

Buscan que las administraciones colaboren con vistas a una mayor promoción

#### MILAGROS HERVADA SORIA

La Asociación Empresarial de Camping de Soria nace con el objetivo de potenciar y «desestacionalizar» el sector. Una manera, aseguró su junta directiva, de fomentar la actividad económica y social de la provincia, por la riqueza que genera y el desarrollo que propicia en los pue-

La asociación está constituida por los campings Entrerrobles (Valdeavellano de Tera), El Cobijo (Vinuesa), Refugio de Pescadores (Covaleda), El Concurso (Abejar), Urbión (junto al embalse de la Cuerda del Pozo), Fuentelateja (Soria) y Cañón del Río Lobos.

Tras años trabajando en esta iniciativa, la asociación se constituye para crecer como turismo de calidad, aprovechando el entorno de naturaleza privilegiado y que tanto gusta a los turistas, como indicaron desde la junta directiva, desde el punto de vista de la sostenibilidad.

Para ello quieren involucrar a las administraciones en la promoción y participación, y ya han concertado reuniones con la Diputación provincial, la Junta y la Subdelegación, y harán lo propio con los ayuntamientos, según apuntaron en la presentación de la asociación, que tuvo lugar ayer en la Cámara de Comerci de Soria.

Miran con especial atención al turismo internacional como el modo de desestacionalizar un sector, pensando también en jubilados y extranjeros de otros países de Europa donde el uso de caravanas está más extendido.

Entre los siete campings asociados ponen en el sector unas 5.000 plazas que, destacan, ya no están abiertas sólo en verano sino unos 10 meses al año, «gracias al esfuerzo realizado», como apunta la presidenta, Paula Guisande, y la preten-



María Sánchez, Nacho Ortega, Paula Guisande, Carolina Romero y Susana Asensio, de la nueva asociación. M. H.

sión es que otro tipo de turista acabe por contribuir a que sea todo el año. «Necesitamos vender Soria en Europa, donde existe un público caravanista muy importante. Nosotros no tenemos capacidad para la promoción pero las administraciones sí», apuntó Susana Asensio. Como ejemplo, señalaron el interés de los ciudadanos holandeses por las Bardenas Reales de Navarra, «no saben lo que son pero vienen a verlas», pun-

Actualmente, las estancias en verano rondan los cinco o seis días, y en primavera y otoño uno o dos. Su objetivo es fijar Soria como un turismo para más públicos y que no sea únicamente lugar de paso.

Recalcan que la ampliación de su actividad ayudará de forma directa a generar más empleo y por lo tanto asentamiento de población en el entorno, ya que la estacionalidad actual les impide dar una continuidad a los contratos. Las cifras de empleo que manejan son de unos 80 puestos directos y más de cien indirectos, aunque oscila en virtud de la época del año.

En cuanto a la proliferación de áreas de caravanas, señalan que no nacen para combatir ese tipo de turismo pero sí reconocen que no puede ser gratuito, «porque dejan las basuras y utilizan el agua pero no aportan nada», añade María Sánchez. Apuestan por tanto por la regu-

Según las cifras ofrecidas los campings de Soria suponen un 11% del total del turismo provincial, por encima de los porcentajes de Ávila, con un 6%, Burgos, un 4%, o Segovia, un

#### El peso de agricultura e industria, superior a la media nacional en abril

Un informe de Caja Rural destaca la afiliación récord en Soria

El peso de la agricultura y de la industria en Soria es, en términos relativos, superior al exhibido por la media nacional y regional en el mes de abril. Esta es una de las conclusiones del informe realizado por AFI para Caja Rural de Soria sobre el comportamiento del empleo en la provincia. En el mes de abril creció un 2,4% interanual, superando los 40.340 afiliados.

El mercado laboral de Soria se situó en máximos en términos de afiliación a la Seguridad Social en un mes de abril, siempre según el informe de AFI. El empleo en la provincia continúa creciendo por encima de la media de Castilla y Le-

El sector servicios ha sido el principal impulsor del empleo en Soria en abril de 2024, registrando un crecimiento interanual del 2,5%.

El número de afiliados a la Seguridad Social en Soria superó los 40.340 efectivos en el cuarto mes del año, situándose en máximos históricos para un mes de abril.

El mercado laboral soriano con-

tinúa exhibiendo un gran dinamismo. En términos interanuales, el empleo ha crecido un 2,4% en la provincia, situándose por encima de la media de Castilla y León (+2,1%), aunque por debajo del conjunto nacional (+2,6%). En este sentido, cabe indicar que el número de afiliados registrados tanto en Castilla y León como en el conjunto de España también ha alcanzado récords históricos en el mes de abril de 2024, superando los 937.000 ocupados en la región y los 19,9 millones en toda España.

Del total de afiliados asalariados en la provincia de Soria, que alcanzaron los 32.600 en abril, un 70% mantienen una relación laboral indefinida (frente a un 18% con contrato temporal y un 3% como fijo discontinuo, mientras el 9% restante se encuentra con contrato de prácticas, formación o aprendiza-

En comparación con la media nacional (72% indefinidos, 12% temporales y 6% fijos discontinuos) y con el conjunto de Castilla y León (71% indefinidos, 15% temporales y 4% fijos discontinuos), el peso de la temporalidad en la provincia es superior, debiéndose a la composición sectorial del tejido productivo soriano.

En línea con lo anterior, cabe destacar que el peso de la agricultura y de la industria en Soria es, en términos relativos, superior al exhibido por la media española y la castellanoleonesa. Así, el 8% de los trabajadores de Soria se dedican a actividades agrarias y el 21% se emplean en la rama industrial.

Mientras, el empleo agrícola representa solo el 2% en el conjunto de España y el 5% en el promedio regional; a la par que la afiliación en el sector industrial es del 12% y del 16%, respectivamente. En cuanto al comportamiento de las diferentes actividades económicas, el sector servicios ha sido el principal generador de empleo en la provincia de Soria en abril de 2024 respecto al mismo mes del año pasado, siendo responsable de 9 de cada 10 nuevos puestos de trabajo. Así, el sector ha superado los 26.400 efectivos, lo que supone un 2,5%



Un trabajador de la construcción. MARIO TEJEDOR

más que en el mismo mesde 2023. Destacan las actividades de educación, sanidad y administraciones públicas, junto con las actividades profesionales, por ser las mayores creadorasde empleo en la pro-

vincia. En conjunto, estos sectores, que concentran untercio de los afiliados totales, han creado más de 700 nuevos puestos de trabajo respecto a abril de 2023 (+5,2% in-

La industria también aumenta el número de afiliados en Soria, hasta alcanzar los 8.300 trabajadores,

lo que supone un incremento del 1,5% interanual en abril de 2024. La industria auxiliar de automoción y la agroalimentaria continúan siendo las principales impulsoras del empleo industrial en la provincia, concentrando uno de cada dos nuevos puestos de trabajo. En el lado opuesto, el empleo del sector de la construcción en Soria registró una reducción interanual del 2,3% en abril. Ello representa una pérdida de 70 puestos de trabajo en un sector que había registrado anteriormente una tendencia positiva y que, en general, adolece de falta de mano de obra.

El número de trabajadores en el sector de comercio y transporte disminuyó un 1,3% en el mes de abril, destruyéndose en torno a 90 puestos de trabajo en la provincia. Uno de los factores que ha incidido en esta evolución del empleo, a diferencia del año pasado, viene dado por el adelanto de Semana Santa al mes de marzo, llevando aparejada una pérdida de empleos en abril. No obstante, se espera que la favorable estacionalidad de los próximos meses contribuya a la generación de nuevos puestos de trabajo en este sector.

#### **PROVINCIA**

## Langa invertirá 25 millones de euros en una planta de biogás verde

• La infraestructura, a iniciativa de la cooperativa langueña La Ribereña y la empresa Genia Bioenergy, contará con una potencia máxima de 20MW y energía a partir de 180.000 toneladas de residuos agrícolas

#### IRENE LLORENTE YOLDI SORIA

Langa de Duero contará con una planta de biogás verde que tendrá 20 MW de potencia máxima y producirá energía a partir de 180.000 toneladas de residuos agrícolas y ganaderos. El proyecto, que prevé una inversión de 25 millones de euros, se hará realidad gracias a la fusión de la cooperativa langueña La Ribereña y Genia Bioenergy, compañía experta en biogás y biometano

De esta forma, los socios de La Ribereña se ocuparán de suministrar las materias primas a partir de purines, paja o forraje a la planta, mientras que Genia aportará toda la ingeniería y tecnología necesaria para hacer realidad la infraestructura y producir biogás verde que se canaliza a la red de distribución. Y es que esta empresa ofrece servicios que abarcan desde la localización y desarrollo de oportunidades a partir de la valorización de residuos, hasta la purificación del biogás para la obtención del biometano, y posterior transformación obteniendo bioGNC, bioGNL o su compresión para su inyección a red.

Porque Genia busca dinamizar el sector de los residuos e impulsar la economía circular en toda la geografía nacional con la participación activa de todos los actores en el proceso: compostadores y gestores de residuos, agricultores y ganaderos, industria alimentaria y ayuntamientos de las diferentes localidades donde se ubiquen los diferentes proyectos.

El proyecto, que se presentará el próximo martes, 18 de junio, se ubicará en los terrenos que posee la cooperativa en Langa de Duero, unas cinco hectáreas, donde además se encuentra un almacén para alfalfa y unas pequeñas instala-



Una de las plantas de biogás de Genia. HDS

ciones para sus oficinas. Además, La Ribereña proveerá a la planta de electricidad a partir de energía térmica que produce con la quema de paja para cerrar todo el círculo económico.

Una vez se conforme la sociedad entre Genia y La Ribereña se procederá a iniciar toda la tramitación administrativa para hacer realidad la infraestructura, arrancando con la petición para la declaración de impacto ambiental. Y en el momento en el que esté en marcha dará empleo a 15 personas, un tercio de ellos de alta cualificación.

La cooperativa langueña también se hará cargo del digestato, el material residual que se genera a partir del proceso (fermentación anaerobia) que se llevará a cabo en la planta para obtener energía de la materia orgánica, en este caso purines, paja o forraje, de la materia orgánica, con la que se obtiene el biogás.

El primer año se llevará directamente a los campos de La Ribereña para su uso como biofertilizante, dado que su producción lleva un tiempo, pero luego la idea es procesarlo como compost orgáni-

co, que es el que se obtiene tras la fermentación aerobia (en presencia de oxígeno) de los residuos orgánicos, gracias a la acción de diversos microorganismos (hongos y bacterias), manteniendo unas condiciones controladas de ventilación, humedad y temperatura. Y es que el compostaje permite homogeneizar los materiales, reducir su masa y volumen, e higienizarlos

Además, el proyecto podrá ampliarse a futuro en un 30%, de modo que alcanzaría una potencia máxima de 30MW.

#### ENERGÍA

Biogás. Se trata de un gas compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono en proporciones variables que dependen de la biodegradación de la materia orgánica en ausencia del oxígeno. El biogás es un producto natural producido a partir de la digestión anaeróbica de los microorganismos existentes en la materia orgánica procedente de los residuos orgánicos. El proceso de digestión anaerobia puede darse en unos digestores (planta de biogás), en una estación depuradora de aguas residuales (EDAR), o en un vertedero.

Materia. El tipo de materia que se digiere puede ser: residuos vegetales, estiércoles, residuos urbanos, rechazos de la industria agroalimentaria, fangos aerobios, etc. En definitiva, a partir de cualquier residuo o subproducto orgánico.

Uso. El biogás es la única energía proveniente de fuentes renovables que puede usarse para cualquiera de las grandes aplicaciones energéticas (eléctrica, térmica o como carburante), y que puede ser almacenada con facilidad para ser usada cuando se necesita. Esta versatilidad convierte a la digestión anaerobia en la mejor opción para valorizar residuos orgánicos, y en un modelo de economía circular.

Biometano. O gas renovable es un gas combustible con una elevada concentración de metano, que se obtiene a partir del biogás o del syngas (o gas de síntesis), que tienen un contenido en metano por debajo del 70%, siendo este elemento el que

#### Los nuevos contenidos virtuales del Catastro llegan a Almazán con la semana de la administración

La gerente Carmen Gutiérrez presenta el servicio de atención por videoconferencia

#### 1 1 4 1

Dentro de la Semana de la Administración Abierta, la gerente territorial del Catastro en Soria, Carmen Gutiérrez, ofrece hoy, a partir de las 11.00 horas, en el centro cultural Tirso de Molina, sito en la plaza de los Olmos, número 6, de Almazán una charla en la que presentará los nuevos contenidos virtuales de reciente creación que ha lanzado la Dirección General

del Catastro con los que se facilita a la ciudadanía los servicios y utilidades que presta este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

Así, se referirá al CADIPIC, que es un servicio de atención por videoconferencia desde un Punto de Información Catastral (PIC) que se conecta con un funcionario de la respectiva Gerencia de Catastro para atender la cita. Para acceder a este servicio hay que pedir cita en la línea directa del Catastro a través de los teléfonos 902373635 y 913874550.

Carmen Gutiérrez informará también sobre la nueva aplicación para móviles Catastro app desde la que se puede acceder a toda la información de los inmuebles de los que sea propietario, consultar el valor de las tierras de los cultivos o aprovechamientos más representativos de cada zo-

na o recibir alertas de avisos de expedientes iniciados sobre sus propiedades, entre otras muchas cosas.

La descarga de esta aplicación en dispositivos Android se realiza a través de Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gob.catastro

Y en dispositivos iOS, la descarga se realiza desde la App Store: https://apps.apple.com/es/app/catastroapp/id6451143194

En esta web se obtiene información sobre las posibilidades que ofrece esta aplicación: https://www.catastro.hacienda.gob.es/ayuda/appmovil/catastroapp.html

El acceso a Catastro app requiere identificación mediante Cl@ve PIN, Cl@ve permanente o certificado electrónico. La gerente territorial del Catastro en Soria también presentará la herramienta CATIA, que es un asistente virtual puesto a disposición de los ciudadanos para realizar consultas de modo asistido 24 horas al día, siete días a la semana, 365 días al año. Se incluye en la sede electrónica del Catastro a la que se accede desde Internet: https://www.sedecatastro.gob.es/

#### **CASTILLA Y LEÓN**

## La economía de Castilla y León crece más que la de España y la de Europa

• Las exportaciones y el sector agrario aumentan un 3% la economía en el primer trimestre • Carriedo pide «ser prudentes» aunque augura que la Comunidad mantendrá un crecimiento superior a la media

La economía de Castilla y León ha crecido en el primer trimestre un 3%, un dato que se sitúa por encima de lo registrado de media en España --2,4%-- y también en la Unión Europea --0,5%, todo ello debido, entre otros parámetros, a los incrementos registrados en el sector agrario y en las exportaciones.

Así lo explicó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien presentó los datos de la Contabilidad Regional corespondiente a los meses de enero, febrero y marzo, quien destacó que pese a este aumento «hay que ser prudentes» sobre el futuro, aunque en la Comunidad «todo hace pensar» que se mantendrá un crecimiento económico superior a la media

En concreto, desde la perspectiva de la oferta, en términos interanuales, se ha observado un crecimiento de todos los sectores, también en el sector primario en contraste con los descensos de los dos años anteriores.

El valor del sector primario de Castilla y León ha anotado en el primer trimestre de 2024 un crecimiento interanual del 11,9% (-7.7% en el periodo anterior), donde ha crecido la producción agrícola y la ganadera. Así, como detalló Fernández Carrido, los últimos datos disponibles de producción de cultivos de la campaña 2023-2024 reflejan crecimiento de la producción agrícola, frente a los descensos producidos en las dos campañas anteriores.

Por su parte, en el sector ganadero se ha producido un crecimiento de la producción igual al del trimestre precedente.

En cuanto a la industria en el primer trimestre se ha registrado un aumento inferior que en el periodo anterior (2,2% y 4%, respectivamente). Entre las ramas industriales, las manufactureras han aumentado aumentaron en este trimestre más que en el anterior (1,1% y 0,5% respectivamente), mientras



que el suministro de energía eléctrica registró un menor crecimiento.

El sector de la construcción ha

anotado una variación interanual del 2,2% en el primer trimestre de este año, dos décimas menos que en el anterior (2,4%). Por último, el Carlos Fernández Carriedo. ICAL
conjunto del sector servicios ha re-

conjunto del sector servicios ha registrado en el primer trimestre un crecimiento interanual del 2,9%, una décima menos que en el anterior, donde se ha acelerado el crecimiento de administración pública, educación y sanidad, se ha mantenido el de comercio, transporte y hostelería y se han desacelerado los de otras actividades como información y comunicaciones y actividades profesionales, científicas y técnicas.

Desde el punto de vista de la demanda, en el primer trimestre de 2024 se ha registrado una mayor contribución positiva de la demanda interna al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), que ha pasado de 2,3 a 2,7 puntos porcen-

tuales en este trimestre. La contribución del sector exterior pasó de 0,2 al 0,4% en este periodo, donde las exportaciones totales y las importaciones totales han registrado un menor crecimiento que en el mismo periodo anterior en la Comunidad.

El gasto en consumo final ha crecido un 2,6% en este primer trimestre, más que en el trimestre anterior (2,1%), resultado del mayor aumento del gasto en consumo final de los hogares (2,6% frente al 1,8% del anterior periodo), mientras que el gasto de las Administraciones Públicas creció una décima menos que en el precedente (2,5% y 2,6%, respectivamente).

En cuanto a la formación bruta de capital (inversión), ha anotado una variación del 2,7% en este trimestre, inferior a la del periodo precedente (2,8%), donde crecieron en menor medida tanto la inversión en bienes de equipo como la inversión en el sector de la construcción.

De este modo, la inversión en bienes de equipo aumentó un 2,4% interanual, en menor medida que en el trimestre anterior (2,5%). Por su parte, la inversión en construcción ha registrado en este trimestre un incremento del 2,9% (3,1% en el periodo anterior).

El sector exterior ha presentado una contribución positiva de 0,4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB (0,2 puntos en el periodo anterior), con una desaceleración de las exportaciones totales (del 2,8% al 2,4% en este trimestre) y de las importaciones totales (del 2,3% al 1,7% en el primer trimestre).

Finalmente, sobre el empleo, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha reflejado una variación interanual del 1% en este primer trimestre (0,4% en el anterior), con una menor contracción en el empleo del sector primario, un crecimiento en el de los servicios y una desaceleración en el de la industria y construcción.

#### SUBVENCIONES PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) un extracto de la orden por la que se convocan subvenciones destinadas a la inserción laboral de cien personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. El plazo para la presentación de solicitudes del programa, con un presupuesto inicial de 222.000 euros, ampliable hasta un máximo de 600.000, será hasta el próximo 4 de octubre. El objetivo de la convocatoria, según recogió la Agencia Ical, es facilitar la inserción laboral de la contratación indefinida de personas trabajadoras con discapacidad en el mercado de trabajo

ordinario a través de tres programas. En primer lugar, el fomento de la contratación indefinida y transformación en indefinidos de contratos de duración determinada, temporales y formativos suscritos con personas trabajadoras con discapacidad.



**MUNDO AGRARIO** 

Todos los lunes en su kiosko

## Mañueco exige a Sánchez que «escuche a la calle» y convoque elecciones

El presidente de la Junta califica la recién aprobada Ley de Amnistía como «uno de los mayores escándalos y ataques a la Constitución y a la Democracia»

VALLADOLID

Mañueco pide a Pedro Sánchez que convoque elecciones tras los resultados de los comicios europeos. El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería de convocar elecciones tras los resultados electorales de las elecciones europeas del pasado domingo, además de «escuchar a la calle y dar la voz a los españoles».

Así aseveró el también presidente de la Junta en declaraciones recogidas por Europa Press a la entrada de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP que se celebró ayer en Madrid.

Fernández Mañueco afirmó que el PP «ha ganado claramente las elecciones europeas» y ha cosechado unos resultados «que hay que remontarse varias décadas» para encontrar datos similares y que se han logrado porque los 'populares' tienen «un líder y un partido fuerte al servicio de los intereses generales.

Asimismo, el presidente regional del PP indicó que lo que tendría que hacer Sánchez es «escuchar la calle y dar explicaciones en el Parlamento y ante los medios de comunicación» además de afrontar esta situación «como han hecho en otros países de la Unión Europea», por lo que considera que debería «dar voz» a los españoles adelantando las elecciones.

Yes que, cómo ha aseverado Alfonso Fernández Mañueco, «Sánchez está más preocupado de sus intereses personales y de otros preocupaciones de su entorno» al tiempo que recordó que este martes se ha publicado la Ley de Amnistía «que ha sido uno de los mayores escándalos y ataques a la Constitución y a la Democracia».

Sobre la entrada de Se Acabó La Fiesta (SALF) de Alvise Pérez, Alfonso Fernández Mañueco apuntó que en Castilla y León el 44,5% de los votantes dio su apoyo al PP y ha optado «por la moderación y la sensatez».

#### **CARNERO**

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, también se sumó a las críticas al presidente del Gobierno y le exigió la convocatoria de elecciones. El regidor apuntó que tras los resultados de las elecciones europeas, el acuerdo entre los independentistas para la Presidencia del Parlament de Catalunya y la publicación de la Ley de Amnistía, Pedro Sánchez «lo que tiene que hacer es dimitir, convocar elecciones» y «que sean los españoles los que digan si quieren o no esta ley».

Así lo señaló Carnero al ser preguntado por la dimisión de la excoordinadora general de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y por si el presidente Sánchez debe-



ICAL

FROMAGO CONVERTIRÁ A ZAMORA EN LA CAPITAL DEL QUESO. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, acudió a la presentación de la II Edición de la Fromago Cheese Experience en la Casa de Zamora de Madrid. El mayor evento quesero de España se celebrará del 12 al 15 de septiembre

ría convocar elecciones. Al primer edil, como recalcó, le gustaría que hubiera un adelanto electoral, «pero con Pedro Sánchez y sus compañeros eso en este momento se antoja compli-

En cualquier caso, aprovecho para poner sobre la mesa la publica-

ción martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del texto de la Ley de Amnistía y lo que interpreta como la «respuesta de los partidos independentistas» con el acuerdo logrado este lunes para que Josep Rull, de Junts, sea presidente del Parlament de Catalunya.

«Resulta que se hacía dicha ley precisamente para pacificar y poner en orden todo el problema catalán y fíjense cómo han respondido los partidos independentistas en el día de ayer a ese pretendido orden que intentaba el Gobierno del señor Pedro Sánchez», reflexionó.

#### VOX descarta que Alvise le haya restado votos en Castilla y León

VALLADOLIE

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Carlos Menéndez, descartó que la plataforma 'Se acabó la fiesta' haya restado votos al partido que lidera Santiago Abascal y argumentó al respecto que los votos son de los ciudadanos y no de los partidos políticos.

«No consideramos que nos haya restado votos, nos guste o nos pese no solo a Vox, sino a todos los partidos, deberíamos de ser conscientes todas las formaciones políticas de que los votos no son de los partidos, los votos son de los ciudadanos», insistió Menéndez, que aclaró que los resultados electorales del pasado domingo se tienen que «enmarcar adecuadamente» en el proceso electoral al Parlamento Europeo al que se ha presentado un «abanico de formaciones que no tienen presencia en otros procesos electorales», informa Europa Press.

Carlos Menéndez significó al respecto que Vox ha obtenido en Castilla y León 14.258 votos más que hace cinco años, «el análisis que procede», a su juicio, en la evaluación de los últimos comicios europeos en los que lamentó la baja participación que tachó incluso, de «fracaso». «Habrá que analizar los motivos de la baja participación en algunos procesos electorales», añadió. «Los ciudadanos han tomado su decisión libremente», evidenció

#### Ciudadanos barre al nuevo partido de Igea

#### FELIPE RAMOS VALLADOLID

Fiasco monumental de la nueva formación de Francisco Igea, Izquierda Española, tanto en la provincia que representa como procurador en las Cortes como en toda Castilla y León. Su formación anterior, Ciudadanos, aquella con la que escaló hasta la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León y de la que finalmente fue expulsado, duplica de largo a la actual en votos si se trata de Valladolid, y la triplica holgadamente si se trata del conjunto de la Comunidad Autónoma.

La lista de Izquierda Española, con el 0,41% de los votos, solo obtuvo 1.011 sufragios en la provincia, frente al 1% alcanzado por Ciudadanos, que bajó 15,53 puntos desde las anteriores elecciones europeas pero aun así sacó 2.461 apoyos. En el caso de Castilla y León Ciudadanos obtuvo un 0,83% de los apoyos pese a bajar 14,23 puntos respecto a las europeas de 2019, con 8.816 votos, frente a la recién creada Izquierda Española, con solo el 0,25% y 2.727 papeletas.

El globo de Izquierda Española pincha, así, en el primer intento. Una formación que, además de Igea, confeccionó una lista al Parlamento Europeo con otros dos vallisoletanos conocidos como la ex socialista y ex de ciudadanos Soraya Rodríguez, que lo fue casi todo en el PSOE: portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados; presidenta del PSOE en Castilla y León; del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid: secretaria de Estado de Cooperación Internacional... y después, con Ciudadanos, diputada en el Parlamento Europeo. También con el histórico socialista, ex subdelegado del Gobier-



Igea junto a Guillermo del Valle, Vadillo y Soraya Rodríguez. ICAL

no en Valladolid con Zapatero, Cecilio Vadillo, que abandonó el PSOE tras sus enfrentamientos con el líder de la formación en Valladolid y ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, entre otros asuntos por el soterramiento de la línea del ferrocarril en la ciudad del Pisuerga.

Ciudadanos, partido defenestrado, pasa por encima de Izquierda Española, que sucumbe nada más nacer. Un éxito rotundo de Igea y sus compinches, el tercer partido del que forma parte y se despeña por el precipicio. Todos los partidos que caen en sus manos, al parecer, tienen un destino claro, terminar abocados a la ruina. Primero fue Unión, Progreso y Democracia, luego Ciudadanos, y ahora le toca Izquierda Española.

#### CASTILLA Y LEÓN

### La Ley de Concordia queda aparcada

Vox asume que «era complicado» aprobar en este periodo la normativa y está hablado con el PP / Menéndez espera su toma en consideración en septiembre

#### VALLADOLID

Aparcada la Ley de Concordia en Castilla y León. Así lo transmitió el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Menéndez, al argumentar que «era complicado» aprobar la correspondiente Proposición de Ley en este periodo de sesiones al existir más asuntos y presentados por antelación, pero añadió que está hablado con su socio del Partido Popular que su toma en consideración llegue en septiembre.

El periodo en las Cortes se cierra este mes con un pleno ordinario, en el que no entra la Proposición de Ley de Concordia de Castilla y León, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y de Vox, y el debate monográfico del estado de la Comunidad, en fecha aun por determinar.

A preguntas de los periodistas en la posterior rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, que ordenó el debate de este pleno, previsto para el jueves y viernes, Menéndez admitió ayer que había asuntos, como otras proposiciones de ley, que tenían prioridad por haber entrado antes, informó Ical.

Por ello, asumió que «era complicado» que esa norma saliera en este periodo y aseguró que así se habló con el Grupo Popular, por lo que confió en que su toma en consideración sea en el próximo periodo, que arrancará en septiembre.

«Cuando se registró, ya se sabía que había muchos temas», apostilló el portavoz de Vox, que recordó que el tiempo «no depende de uno mismo», en referencia a que la ley lleva la firma de los dos grupos, por lo que tiene que «estar en consonancia».

La proposición de ley de concordia de Castilla y León se registró el 26 de marzo por PP y Vox, cuyos portavoces explicaron en rueda de prensa su contenido, objetivos y elementos que se regulan, todo ello rechazado por la oposición y por las asociaciones de la Memoria Histórica ya que entienden que «se blanquea la dictadura franquista».

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de abril, acordó admitir a trámite la proposición de ley, ordenó su publicación en el boletín y su remisión a la Junta para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración así como su conformidad o no a la tramitación.

Este trámite está cumplido y el texto está listo para la toma en consideración por el pleno de las Cortes, lo que ya se producirá en todo caso a partir del mes de septiembre, cuando comience el nuevo periodo parlamentario hábil.

#### LA ONU, EN CONTRA

Conviene recordar que, tras la denuncia del Gobierno de España decidió ante la la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa por los



El portavoz del PP en el centro de la imagen, Raúl de la Hoz, junto a Iñaki Sicilia. ICAL

anteproyectos de la Ley de la Concordia que se estaban tramitando en las Cortes de Castilla y León, así como el de la Comunidad Valenciana y la Ley de Aragón, el informe de tres relatores de la ONU cargó contra la norma en la Comunidad ya que «invisibilizaría las graves violaciones de derechos humanos de la dictadura franquista» al negar a nombrar el «régimen dictatorial a pesar de su innegable responsabilidad en las mismas».

Por su contenido, la ONU indicó que «las llamadas leyes de concordia podrían transgredir la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos» y podrían «acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas»; obstaculizar o suprimir iniciativas, como las exhumaciones que promueven las asociaciones de Memoria Histórica, al tiempo que «pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista». Añadieron que, además, «evita, y/o omite nombrar o condenar el régimen franquista».

Al respecto, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, defendió la Proposición de Ley de Concordia de PP y Vox y se preguntó quiénes son los relatores del informe de la ONU y con quién guardan afinidad: «Desde este primer momento hay que preguntarse quiénes son estos relatores, qué saben de la legislación española, qué saben del contenido real de estas leyes, porque lo que hemos visto por la prensa ya denota mucho desconocimiento, quiénes son estos señores, con quién guardan afinidad, quién los ha nombrado, y eso también será importante a la hora de valorar el contenido de esa resolución».

«De eso no nos va a mover la ONU», aseguró García-Gallardo al considerar como una «justicia» tratar de manera «neutral» a todas las víctimas de conflictos políticos y de persecución religiosa que ha habido en España.

#### EL PLENO DE LAS CORTES COMENZARÁ CON EL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN

El pleno de las Cortes de Castilla y León, previsto para este jueves y viernes, comenzará con la lectura del artículo 2 de la Constitución por parte del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, lo que afeó la oposición socialista porque la máxima norma es un todo y no se puede «trocear lo que gusta». Fue el portavoz de Vox, Carlos

Menéndez, quien dio a conocer que el presidente de las Cortes les informó de que la sesión, penúltima ordinaria de este periodo de sesiones que se cerrará con el debate de política general, comenzaría con la lectura de ese artículo en el que se recoge «la indisoluble unidad de la Nación española». La lectura de este artículo

se produce después de que este martes el BOE publique la Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, aprobada el pasado 30 de mayo por la mayoría del Congreso, que entra así en vigor. La viceportavoz socialista, Patricia Gómez, consideró que no es casual la elección de ese artículo e invitó a Pollán a leer otros, como el primero, en el que se recoge que España se constituye en un Estado social y democrático de

Derecho y se propugnan como valores superiores la libertad, justicia, la igualdad y el pluralismo político, o el 137 que señala la organización en comunidades autónomas. «No se puede utilizar las instituciones a su antojo», manifestó, convencida de que se trata de una «decisión de parte» cuando representa a toda la Cámara, si bien acusó directamente al presidente de la Junta, de permitir a sus socios esas decisiones.

#### Ferraz denuncia Carnero por pedir el voto en la jornada electoral

#### F. RAMOS VALLADOLID

Las elecciones europeas continúan dando que hablar. Y no por los resultados, con las caídas de unos y los ascensos de otros, que también, sino ante la Junta Electoral Central. La dirección federal del PSOE en Ferraz denuncia al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, por pedir el voto durante la jornada electoral. Así consta en la denuncia firmada por el secretario de organización federal del PSOE, Santos Cerdán, a la que ha tenido acceso este periódico y en la que se acusa al regidor vallisoletano del PP vulnerar el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) con la «petición del voto vulnerando la prohibición de campaña electoral una vez terminada».

Los socialistas, en su denuncia ante al JEC, acusan a Carnero de publicar contenido en su cuenta de X, antes Twitter, «que supone una clara petición del voto, el mismo día de la jornada electoral, con utilización de eslóganes de campaña del Partido Popular #TuVotoEsLaRespuesta, #VotaPP, incluso con la mención expresa a la palabra vota en estas publicaciones».

En el escrito de denuncia de Santos Cerdán, el PSOE acompaña varias imágenes de tuits de Carnero con apoderados e interventores del Partido Popular en diferentes colegios electorales, en las que «aprovecha para pedir el voto para su formación de forma expresa mediante hastag y lemas utilizados en campaña por su partido, con expresa mención a la palabra 'vota' », remarca la denucia.

«Estamos ante unas manifestaciones del alcalde del Partido Popular -continúa la denuncia-, que lleva a cabo mediante su red social y una vez ha finalizado el plazo de la campaña electoral. Y, con todo ello, estas acciones podrían constituir un acto de propaganda electoral, emitido además en una red social, esto es, con la proyección pública exigida por la jurisprudencia, y que se ha hecho en el día que está prohibida la realización de propaganda electoral».

Santos Cerdán solicita a la junta electoral que «deduzca testimonio y dé traslado al Ministerio Fiscal» por si la actuación del alcalde de Valladolid pudiera ser «constitutiva de delito electoral».

El jefe de prensa del Ayuntamiento de Valladolid, Juanma García, se inculpa de estos mensajes publicados el domingo, día de las votaciones, y señala que se trata de un «error» suyo al utilizar expresiones publicadas en la campaña electoral «por inercia».

## EL Mundo de Castilla y León reconoce a los mejores en la gran fiesta de la innovación

El Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo acoge el evento, que reunirá a los representantes de la sociedad castellano y leonesa, en una gala en la que se premiará el talento de 14 personas e instituciones de la Comunidad

#### E.M. VALLADOLID

El Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, acoge hoy a partir de las 19:00 horas la gala de los premios Innovadores del periódico EL MUNDO DE CASTILLA LEÓN. José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra, es el Personaje Único de esta 14 edición, que reunirá a más de 300 personas de diversos ámbitos de la sociedad: científicos, universitarios, empresarios y una amplia representación de la clase política provincial, local y autonómica.

Este evento, que estará presidido por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que, además, entregará el máximo galardón, homenajeará a la investigación y la innovación de Castilla y León.

El protagonista de la tarde será el vallisoletano de adopción José Vicente de los Mozos por su capacidad de acumular éxitos en su brillante carrera profesional. El ingeniero, que estuvo al frente de la marca del rombo, está llevando a lo más alto a Indra como CEO.

El premio al Mejor Proyecto recayó en 'La herramienta que planta cara a la ELA', un trabajo del Instituto de Neurociencias de Castilla y León para generar un modelo de estudio de la esclerosis lateral amiotrófica y crear un banco de células madre obtenidas de la orina de pacientes con esta dolencia e individuos sanos.

El Premio Iberaval al Mejor Proyecto TIC fue para ICON Multimedia, empresa con una trayectoria de 30 años dedicados a la fabricación de *software*. En concreto, el jurado valoró Mirandda, un desarrollo propio que consiste en un espejo inteligente que ha revolucionado la experiencia de compra en los probadores.

La investigadora Lara Sanoguera fue galardonada con el Premio Caixa-Bank Innovador Joven por 'cazar' las mutaciones del cáncer de mama hereditario. Quiere reducir ese porcentaje de pacientes con esta enfermedad que se dirigen a una consulta de asesoramiento genético y no se les detecta la variante responsable de la enfermedad.

El equipo de Ángel Martín Martínez, catedrático del Departamento de Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Valladolid, recibió el premio Iberdrola al Mejor Proyecto de Investigación Universitaria por poner el foco en las emisiones de dióxido de carbono y su efecto sobre el cambio climático.

También se entregarán los nueve premios provinciales.



DE APRENDIZ DE AUTOMOCIÓN A DIRECTIVO 4.0. José Vicente de los Mozos recibe hoy el premio Personaje Único del suplemento Innovadores por su capacidad de acumular éxitos en su brillante carrera profesional. Este vallisoletano de adopción empezó desde abajo en Renault y ahora vuela alto como consejero delegado de Indra para convertir a la multinacional española en referente.

#### **MEJOR PROYECTO**

#### **INCYI**

Premio Innovadores al Mejor Proyecto para el Instituto de Neurociencias de Castilla y León por trabajar en el desarrollo de una plataforma para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la ELA.

#### CAIXABANK INNOVADOR JOVEN

#### LARA SANOGUERA MIRALLES

Lara Sanoguera Miralles ganó el premio CaixaBank Innovador Joven por 'cazar' las mutaciones del cáncer de mama. Rastrea los genes con predisposición a esta enfermedad.

#### MEJORES PROYECTOS PROVINCIALES

#### ÁVII.A

**Miguel Ángel Maté González.** Este abulense fue premiado con el Mejor Proyecto de Ávila por ser el único español galardonado en los Premios de la Unión Europea de Geociencias 2024.

#### **BURGOS**

**UBURacing.** El mundo del motociclismo, la pasión y la innovación se unen en UBURacing para crear proyectos que traspasan los límites de las grandes empresas de tecnología.

#### LEON

Iván Martínez Valbuena. Premiado con el Mejor Proyecto de León. Trabaja en la incorporación de nuevas herramientas a la neuropatología para tratar a los pacientes de una manera personalizada.

#### **PALENCIA**

**Universidad de Valladolid.** Premio para el Campus de la Yutera por desarrollar soluciones respetuosas con el medio ambiente para el control de enfermedades en sistemas agroforestales.

#### IBERAVAL AL MEJOR PROYECTO TIC

#### **ICON MULTIMEDIA**

ICON Multimedia se alzó con el Premio Iberaval al Mejor Proyecto TIC. Esta empresa palentina ha diseñado un espejo inteligente que ha revolucionado la experiencia de compra en los probadores.

#### IBERDROLA MEJOR INVESTIGACIÓN

#### UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

El equipo de Ángel Martín recibió el premio Iberdrola al Mejor Proyecto de Investigación Universitaria por un sistema que se inspira en el ciclo natural de los seres vivos para convertir el CO<sub>2</sub> en productos útiles.

#### SALAMANCA

**Ángeles Almeida.** Trabaja en la identificación de mecanismos de reparación cerebral y biomarcadores de pronóstico funcional de ictus.

#### SEGOVIA

UVAGILE. Con este proyecto galardonado buscan conseguir una educación de calidad integrando las buenas prácticas existentes en las empresas de éxito.

#### **SORIA**

Miguel García Hidalgo. Recibe el premio por explorar soluciones interdisciplinares que abordan la adaptación de los bosques al cambio climático.

#### **VALLADOLID**

Eva Hernando-Monge. Estudia en su laboratorio de Nueva York los mecanismos responsables de la propagación de la metástasis.

#### ZAMORA

Álvaro Sánchez. Es el primer investigador del Instituto de Biología Funcional y Genómica con un proyecto del Consejo Europeo de Investigación.

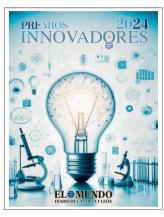

#### UN SUPLEMENTO CON LO MEJOR DE CASTILLA Y LEÓN EN INNOVACIÓN

El suplemento Innovadores, publicado cada martes por el periódico EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, se ha convertido en una referencia esencial para conocer los proyectos que están transformando nuestro día a día desde la investigación. Cada semana, esta publicación nos brinda una radiografía de las iniciativas más vanguardistas y los avances científicos más destacados, subrayando la importancia de la innovación en nuestra región.

En esta ocasión, con motivo de la gran gala autonómica de la investigación y la innovación ha realizado un suplemento especial de 56 páginas en el que se recogen los 14 premiados, la historia que se encuentra detrás de cada uno de esos proyectos.

También los lectores pueden disfrutar de muchos reportajes que reflejan el nivel que tienen muchas de las empresas e instituciones de la Comunidad. Por ejemplo, hay reportajes de grandes compañías como Iberdrola, Iberaval, CaixaBank, Mercadona, Matarromera, Cepa 21, Tecopy y Aquona. De igual forma, en las páginas de esta publicación el lector se puede encontrar proyectos destacados de la mano de administraciones públicas e instituciones como el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, la Diputación de Valladolid, el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, la Diputación de Zamora, la Consejería de Economía y Hacienda, el Ayuntamiento de Pajares de los Oteros, la Universidad de Valladolid, el Ayuntamiento de Salamanca, Cesefor y el Air Institute.

#### CASTILLA Y LEÓN

## Las monjas de Belorado se enrocar y no entregan las llaves del convento

Avisan a la Guardia Civil al sentirse acosadas por la presencia de cámaras de televisión que «invadían» el recinto / Ceacero insiste en que Iceta «quiere quedarse» el inmueble

M. REMÓN BURGOS

El conflicto entre las monjas cismáticas de Belorado (Burgos) y el Arzobispado de Burgos continúa derecho su camino hacia un tribunal civil después de que, como era de esperar, las clarisas se hayan negado a entregar una copia de las llaves del monasterio de Santa Clara.

El plazo de dos días hábiles para entregar las llaves fijado por el Arzobispado expiró la medianoche del lunes y el falso cura José Ceacero confirmaba lo que ya se presuponía, que no las iban a entregar. Y, más aún, que tampoco van a acudir a declarar ante el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Burgos ante la apertura de un proceso canónico contra las religiosas.

El falso cura que ejerce de portavoz de las monjas señaló ayer que no entregarán las llaves y cargó de nuevo contra el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, a la vez que indicaba que las monjas sí acudirán a «un tribunal civil y ahí tendrá que decidir un juez si alguien, como verdaderamente está haciendo el señor Iceta, puede imponer un derecho particular por encima de la Constitución Española». Como ya hiciera hace unos días, Ceacero volvió a acusar a Iceta de tener una motivación meramente económica en este conflicto con la venta de los tres monasterios. «Quiere quedarse con los inmuebles para luego venderlos, no tienen vocaciones, si cada vez tienen menos seguidores la confesión católica por toda la mafia que es», afirmó Ceacero. Añadía que «qué va a hacer con tres inmuebles, ¿los va a llenar de vocaciones? no me hagan reír por favor». El 'cura barman' incidió en que «se quiere quedar con los tres inmuebles, disolver la entidad, echar a sus legítimas propietarias y venderlos para convertirlos en dinero». Las declaraciones de Ceacero llegaban en una jornada en la que la presencia de una pareja de la Guardia Civil encendía las alarmas a los medios de

comunicación allí congregados.

Fueron las propias monjas, tal y como confirmaron desde la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos, las que avisaron al Instituto Armado ante la presencia masiva de medios de comunicación. Su llamada estaba motivada porque habían visto la presencia de cámaras en el recinto, entre los setos, y se sentían «invadidas». Dos agentes accedieron al interior del recinto y se entrevistaron unos minutos con las religiosas y comprobaron que estaban bien.

Es la segunda vez que la Guardia Civil acude al monasterio de Santa Clara de Belorado en pocos días. El pasado jueves, 6 de junio, las monjas avisaban a la Benemérita tras acudir una comitiva enviada por el Arzobispado de Burgos, formada por Carmen Ruiz, secretaria de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, Rodrigo Sáiz, apoderado de Iceta como comisario pontificio designa-

do por el Vaticano, y Carlos Azona, en calidad de notario del Tribunal Eclesiástico.

Las clarisas avisaban a la Guardia Civil y solo pudo acceder al recinto la notaria María Rosario Garrido con el objetivo, primero, de establecer una línea de interlocución con las religiosas, «de modo particular con las más mayores», tal y como señalaba el Arzobispado en un comunicado, y comunicar las facultades jurídicas que competen al comisario pontificio sobre la administración de los monasterios y transmitir las notificaciones pertinentes con respecto a la apertura del proceso canónico correspondiente. Las monjas, en un comunicado en redes sociales, avisaron a la Guardia Civil tras acusar a la delegación de Iceta de «irrumpir de forma no autorizada» en el monasterio para «exigir» las llaves y la documentación del mismo «a viva voz, sin documento alguno que lo avale».



Un momento de la celebración del décimo aniversario de APD. ICAL

#### La Asociación para el Progreso de la Dirección reivindica el fomento del talento

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) de Castilla y León reivindicó ayer su apuesta por el fomento del talento y la formación de los recursos humanos en el acto de celebración de su décimo aniversario en Castilla y León, que llevó por título 'Liderazgo entre fogones' y que tuvo lu-

gar en el espacio 'La Casa del Sol', del Museo de la Ciencia de Valladolid.

Su presidente, el bodeguero Carlos Moro, destacó en declaraciones a Ical la labor «insustituible» de la Asociación, que recordó tiene una andadura de una década en la Comunidad, pero una trayectoria de 50 años en España. En este tipo, valoró su desarrollo, con decenas de actividades en el último año, y su crecimiento con la incorporación de nuevos empresarios.

En ese sentido, Carlos Moro identificó como los principales retos del colectivo el de la formación, el conocimiento y los recursos humanos, adaptado eso sí a los nuevos tiempos y a aspectos como la fiscalidad, los sistemas o la tecnología aplica al mundo de las empresas.

Igualmente, el presidente de APD en Castilla y León quiso tener palabras de recuerdo para el empresario José Ignacio Nicolás Correa, fallecido hace unas semanas, que confesó era amigo suyo personal. «Es un hombre que tiene todos los valores de un empresario de Castilla y León, que ha venido apoyando sus actividades y que ha mantenido su empresa, una de las pocas que cotiza en Bolsa, aquí», dijo. Además, quiso poner en valor su cercanía y personalidad.

«Lo recordamos con mucho afecto, mucho cariño y creo que hay que dar valor a la gente que hace cosas y reconocerlo. Hay que ser agradecido, porque cualquiera que aporta algo lo hace de forma altruista», dijo Carlos Moro, quien también reconoció la aportación de los diferentes directores gerentes de APD en estos años.

Por su parte, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, fue el encargado de cerrar el acto con una intervención en la que trasladó un mensaje «de apoyo» en un momento en el que destacó es «tan necesario» la empresa y sus responsables, que señaló dedica su tiempo a hacer crecer su negocio y crear empleo. «En definitiva, es la fórmula para poder financiar el bienestar del que disfrutamos todos», dijo. «Nosotros estamos muy claramente a favor del empleo, del crecimiento económico y la generación de riqueza y de todo lo que supone el mundo de las empresas, que tienen muy cerca al Gobierno de Castilla y León», sub-

#### Renfe recupera los horarios del Alvia Madrid-Salamanca el 24 de junio

SALAMANCA

Renfe recupera a partir del 24 de junio los horarios de los servicios Alvia entre Salamanca y Madrid, volviendo a las frecuencias que se prestaban antes del 8 de abril. El cambio se produjo debido al inicio de las obras de ampliación de capacidad de la estación de Madrid Chamartín Clara Campoamor que se encuentra realizando

La recuperación horaria implicará de nuevo la circulación de los trenes en composición sencilla, sin necesidad de acoplarse a otro convoy en Segovia para hacer la entrada en la terminal madrileña. Según trasladó Renfe en un comunicado recogido por Ical, este cambio «mejorará los tiempos de viaje actuales y repercutirá en una mejora en la prestación del servicio para los viajeros salmantinos»

La ejecución de los trabajos de mejora en la estación madrileña, iniciados el pasado 8 de abril, provocaron esta reorganización horaria por parte de Renfe y Adif para los servicios habituales de Larga Distancia.

#### Las instituciones aceptan dos de cada tres recomendaciones de Cuentas

ALLADOLID

La memoria del Consejo de Cuentas pone de relieve que el grado de aceptación de las 80 recomendaciones registradas a los entes fiscalizados por la institución propia en los informes de 2022 se situó en el 65 por ciento, es decir, dos de cada tres fueron asumidas. Concretamente, se aplicaron de forma íntegra o parcial un 56 por ciento de ellas, el mejor porcentaje de la serie histórica junto al registrado en 2019.

De ahí que Cuentas valores el «amplio» reconocimiento a la 'auctoritas' del Consejo que tiene su reflejo en la mejora de la gestión de los recursos públicos, en el derecho a una buena administración reconocido en el marco del Estatuto de Autonomía y de la legislación básica del Estado. «Se puede legítimamente afirmar que el control externo ejercido por el Consejo de Cuentas contribuye a reforzar las garantías de derechos de las personas de la Comunidad, especialmente en lo referido al gasto público», destacó.

#### **DEPORTES**

## Cristian piensa en rojo

**FÚTBOL.** El centrocampista tiene una oferta del Numancia, pero está a la espera del Córdoba para decidir su futuro / «La opción de seguir en Soria la tengo muy en cuenta»

#### FÉLIVIFI I O CODI

Cristian Delgado tiene una oferta del C.D. Numancia para seguir defendiendo los colores rojillos, aunque su futuro depende del Córdoba y es el club andaluz el que tiene la última palabra sobre el centrocampista. En Soria reconoce que ha sido feliz durante los últimos cinco meses y que se ha sentido valorado como futbolista. No le importaría continuar vinculado al club de Los Pajaritos y asegura que «la opción de jugar en el Numancia la próxima temporada la tengo muy en cuenta».

El Numancia reforzaba su centro del campo en enero con la llegada de Cristian Delgado, un jugador que llegaba cedido del Córdoba hasta final de temporada y que dejaba su sello y una gran impresión con un rendimiento sobresaliente con la camiseta numantina. Su nivel ha quedado fuera de toda duda, pero el mayor obstáculo para que pueda seguir de rojillo está en el club califal.

Cristian termina su contrato en Córdoba el próximo 30 de junio y ello, en principio, le dejaba el camino libre para gestionar su futuro. Sin embargo, el Córdoba se cubría las espaldas y para permitir su cesión al Numancia el pasado invierno firmaba un preacuerdo con el jugador, por el que la entidad cordobesista decidía unilateralmente si Cristian continuaba en El Arcángel o quedaba



Cristian Delgado en un partido en Los Pajaritos. MARIO TEJEDOR

desligado del club. El Cordoba tomará la decisión sobre Cristian Delgado cuando finalice el play off de ascenso a Segunda División en la final que le mediará al Barça Atlétic en doble partido los días 16 y 23 de junio. «Estoy esperando a lo que decida el Córdoba. No depende de mí», señalaba el futbolista.

El pivote reconocía que la pasada semana se reunió con el vicepresidente del Numancia, Eduardo Rubio, y con el director deportivo, Álex Huerta, para trasmitirle que «quería ncontar conmigo para la próxima temporada». Cristian se mostró agradecido por este interés e indicaba que «en el Numancia he estado muy bien y he sido muy feliz a lo largo de estos últimos meses». El andaluz afirmaba que «no me desagradaría volver a Soria».

El Córdoba tiene la palabra y si la decisión es prescindir del futbolista es cuando podría entrar en escena el interés numantino. «La opción del Numancia la tendría muy en cuenta», reconocía Cristian, quien no esconde que podría contemplar otras propuestas al margen de la soriana. Y es que el gaditano ha cuajado una gran segunda vuelta liguera que no ha pasado desapercibida ni en Primera ni en Segunda Federación.

Cristian se lamentaba del desenlace para el Numancia de una campaña liguera en la que «tuvimos dos oportunidades para ascender y las desperdiciamos las dos. Se me quedó clavada la espina de no poder subir con el Numancia».

Pieza básica para los planes de Javi Moreno en la parcela ancha, Cristian Delgado sólo se quedó un partido sin ser titular por decisión técnica. Formó un tándem de garantías en el centro del campo con Moustapha y en la retina de los aficionados numantinos está el jugadón que realizó por la banda en Utebo para servir el gol en bandeja a Carlos González.

#### **BALONMANO**

#### KEVIN LODOS NO CONTINÚA EN EL BM SORIA

SORIA.-Tras dos temporadas en la disciplina del Club Balonmano Soria, Kevin Lodos deja de formar parte de la plantilla amarilla. El pivote leonés, que llegó en la temporada 2022-2023 y que fue pilar importante en el plantel de Jordi Lluelles para clasificarse para las fases de ascenso de estas dos últimas campañas deja las filas de Soria, siendo uno de los hombres fuertes en el centro de la defensa soriana así como en el ataque de los sorianos. Esta última temporada no pudo jugar el último tercio de liga por una lesión de larga duración que se produjo en la disputa de un partido de liga regular en su hombro izquierdo

#### **PELOTA**

#### LAS FINALES DEL REGIONAL EN GOLMAYO

SORIA.—Golmayo acoge el sábado las finales de pelota del Regional escolar. Un total de 16 jugadores, los cuatro mejores por categoría, se disputarán los títulos a partir de las 17.00 horas. Se disputarán las finales de las cinco categorías: benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil/sub22. A ellas se han clasificado dieciséis jugadores, los cuatro mejores por categoría, según los puntos obtenidos en la fase regular.

## El Grupo Herce, casi a punto

#### VOLEIBOL. La renovación de Cunha es la prioridad a falta de la llegada de dos receptores

#### F.T. SORIA

El Grupo Herce Soria 2024-2025 toma forma casi definitiva y en estos momento la prioridad es conseguir la renovación de Bruno Cunha para encarrilar la composición de la plantilla que tendrá a su disposición Alberto Toribio. Si finalmente se llega a un acuerdo con el opuesto luso, los celestes se centrarían en la demarcación de recepción para prácticamente dar carpetazo al capítulo de fichajes.

Hasta la fecha, el club ha confirmado cuatro fichajes para la temporada próxima y es la posición de colocador la que ha sufrido más cambios con la llegada de Jaime Arjones y de Bernat Catellá. El primero llega con el rol de colocador titular procedente de Voley Palma y el segundo militaba la pasada campaña en el Rodi Balàfia Volei de Lleida. Ambos llegan para suplir a Lucas Lorente e Ignasi Sanchís.

Jaime Arjones, gallego de 21 años, se formó como jugador desde categorías inferiores del Rotogal Boiro, conjunto en el que debutó en Superliga. Llega a Soria justo después de colgarse la medalla de plata en el Campeonato de España de Voleibol Playa Universitario con la Universidad Isabel I.

También ha sufrido cambios el puesto de líbero con la retirada de Álex San Martín y la llegada a Los Pajaritos de José Osado. El líbero madrileño se convertía en el primer fichaje de Grupo Herce Soria para la temporada 2024-2025. A sus 27 años Osado cuenta con un gran conocimiento y experiencia en la categoría. Llega procedente de Club Voley Palma, donde ha militado las dos últimas campañas, si bien anteriormente había jugado en conjuntos como Ibiza, Melilla o Textil Santanderina. Para cerrar el puesto de líbero la entidad celeste está trabajando en la renovación de Rodrigo Jiménez.

Otra demarcación que está completa es la de central después de que los celestes anunciasen recientemente las renovaciones de Fabían Flores y de Joan Domenech. Los dos centrales titulares del curso pasado que continuarán bajo la dirección de Toribio.



*Bruno Cunha.* HDS

La novedad en el trío de centrales responde la nombre de Alejandro Villalba, que llega para sustituir a Davi Tenorio que se irá a jugar al voleibol italiano. Alejandro Villalba cuenta con tan solo 18 años de edad y mide 2 metros de altura. Se trata de un central que ha jugado en la última temporada en el equipo de la concentración nacional de Palencia de Superliga 2y que cuenta con una importante experiencia en citas internacionales.

Es la posición de opuesto la que más urge en estos momentos a los sorianos ya que Bruno Cunha todavía no ha dado el sí definitivo para seguir en el Grupo Herce, aunque es cierto que las posturas estarían muy cercanas para llegar a un acuerdo satisfactorio para las dos partes. Cunha tuvo un gran rendimiento en su primer curso en el voleibol español y la apuesta celeste es seguir contando con sus servicios. El Río Duero también está trabajando en la renovación de Tomás Zazo para ejercer como opuesto suplente.

La recepción también está apuntalada con la continuidad de Pepe Villalva y de Adrián Olalla y ahora el club lo que busca es fondo de armario. Se está negociando con Aulisi y Luke Belda para que sigan en Soria y no se descarta la llegada de otro receptor.

#### FECHAS El 5 de octubre arrancará la Superliga

Poco a poco se va conociendo el calendario para la próxima temporada y la Superliga ya tiene fecha de inicio para el sábado 5 de octubre. Ese primer sábado comenzará a volar el balón por las pistas española, aunque con anterioridad se disputarán dos torneos prestigiosos como son la Copa Ibérica y La Superliga. El torneo Ibérico lo jugarán los dos mejores equipos españoles y los dos mejores portugueses en tierras lusas, los días 21 y 22 de septiembre. Por parte española los representante serán el Grupo Herce y el Guaguas Las Palmas mientras que Sporting y Benfica defenderán al voleibol de Portugal. La Supercopa de España se disputará el 28 de septiembre y en esta ocasión no estará el Grupo Herce Soria. Guaguas y Unicaja Almería se jugarán el título que el año pasado ganaba Guaguas a Grupo Herce en una emocionante final

#### **ANUNCIOS BREVES**

#### **VENTA INMOBILIARIA**

SE VENDE piso en Almazán, 96 metros, 3 dormitorios dobles, 1 baño, dos terrazas, buena orien-tación, sol todo el día, totalmente amueblado, reformado, ascensor, 4 piso, pocos gastos de comunidad. Mejor ver, sin compromis 70.000 euros. Tel. 626 769 925

EL⊕MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

· ESQUELAS · 975 21 20 63

C/ Morales Contreras, 2 · SORIA ·

#### **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO .... 95.000€... 2 DORMITORIOS .... 119.000€... 3 DORMITORIOS .... 160.000€... ADOSADOS 209.000€...



SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino y frente al bar Termancia. capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaie, con luz independiente ideal para carga de vehículos eléc tricos, 30,000 euros, 629 286 155.

#### **MOTOR**

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008. 210.000 km. 5.000 euros. Tel. 630070931

**TRABAJO** 

701

SE NECESITA soldador con experiencia. Ilamar telefono:

#### **AGRÍCOLA**

801

EN ALMAZÁN vendo parcela de 2,5 hectáreas junto al río Duero, sembrada de chopos (Año 2020). 649 947 299.

#### **VARIOS**

901

SE VENDE radio cd-mp3 coche modelo Alanna, año 2006 (Seat Ibiza). Llamar al 622000129, de lunes a viernes.

más vidas



MEDICOS SIN FRONTERAS

Con pocos cambios

**EN LA CAPITAL** 

HOY Máxima

18°

Máxima

MAÑANA

www.msf.es/serhumano

Cielo nuboso, con nubosidad de evolución sin descartar algunos chubascos débiles dis-

persos, sobre todo en montaña, donde oca-

sionalmente podrían ser con tormenta. Ban-cos de niebla matinales en zonas de montaña

del norte. Temperaturas mínimas en ligero

ascenso, y máximas en ligero descenso. Viento del noreste al este, flojo en general.

#### FARMACIA DE GUARDIA

Ma Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I Tel. 975.211.989

**EN LA PROVINCIA** 

Del 10 al 16 de junio

ALMAZÁN. BURGO DE OSMA. ÓÁGREDA Y SALAS DE LOS INFANTES

MEDINACELI. DURUELO DE LA SIERRA Y SERÓN DE NÁGIMA (HASTA LAS

#### **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

Celia Carrascosa Martínez C/ Fl Collado, 46, Tel. 975,212,443

De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

**Mª del Mar Lérida García** C/ Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h. Ma Dolores Sánchez Barreiro

Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h. Ma Victoria Martínez Beltrán

C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975.211.183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Raquel Martínez García C/ La Teiera, 2. Tel. 975.211.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h

Inmaculada González Gesteiro De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h

#### EMBALSE CUERDA DEL POZO



AL 83.5% DE SU CAPACIDAD

#### EL TIEMPO / HOY

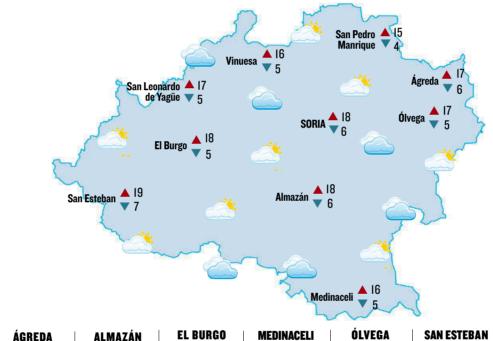

23 🔻 5

**▲** 27 ▼ 12

**▲** 24 ▼ 3 ▲ 26 **▼** IN

085/ 975 220 700

112/ 975 211 862

▲ 25 **▼** 4 Viernes **▲** 28 **▼** 9

21 🔻 4 Viernes ▲ 24 ▼ II

23 🔻 4 Viernes ▲ 26 ▼ II

**▲** 25 ▼ 5

Viernes **▲** 28 ▼ 10

**▲** 22 ▼ 2 Viernes **▲** 26 ▼ 9

975 380 001 975 300 461

S. LEONARDO **SAN PEDRO** 

**▲** 22 ▼ 2 Viernes ▲ 25 ▼ IN

**▲** 21 ▼ 3 Viernes **▲** 26 ▼ II

Mínima

Mínima

VINUESA

30

**6**°

#### **TELÉFONOS DE INTERÉS SORIA**

EMERGENCIAS BOMBEROS POLICÍA NACIONAL GUARDIA CIVIL CRUZ ROJA POLICÍA LOCAL IBERDROLA (averías) AMBULANCIAS HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN

RADIO TAXI

**PROVINCIA** GUARDIA CIVIL BOMBEROS

Almazán El Burgo de Osma Şan Esteban de Gormaz TELE-RUTA

CENTROS DE SALUD Ágreda Almazán

900 123 505

Gomara Ólvega San Esteban de Gormaz San Leonardo de Yagüe San Pedro Manrique Soria Rural

**CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL** 

Zona Sur Berlanga de Duero Pinares Norte Zona del Moncayo Ribera del Duero 976 645 589 975 350 125 975 376 012 Tierras Altas 975 381 170 975 228 282

ASESORAMIENTO A LA MILIER INFORMACIÓN JCYL

TRANSPORTES

975 101 064

975 225 160 975 240 202 975 213 034 906 365 342

MUSEO NUMANTINO Soria Telf. 975 / 22 -13- 97 Lunes cerrado

MUSEO PALEONTOLÓGICO

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes y martes cerrado por descanso

#### FRMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Berlanga Del I/6 al 31/8: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Menos lunes y martes. Del I/II al 3I/3: De miércoles a sábado de I0.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del 1/4 al 31/5 y del 1/9 al 31/10, de miércoles a

sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h

#### CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO

Telf. 975 / 23 -02-18. Lunes cerrado por descanso

#### NUMANCIA

**Garray**Telf. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.00-

14.00. Lunes cerrado por descanso

#### **TIERMES**

**Montejo de Tiermes** Telf. 975 / 18-61-56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

#### YACIMIENTO.

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

#### Telf. 975 / 34 - 01 - 96. Grupos: todos los días previa

petición de hora en el teléfono 975/34-01-96

#### CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

Telf. 975 / 21 -15-51 La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

#### EL CLAUSTRO ROMÁNICO

Verano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00. 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

#### COLEGIATA NTRA, SRA, DEL MERCADO

Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y

#### Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

CASTILLO DE BERLANGA

MONASTERIO CISTERCIENSE

Santa María de Huerta Telf. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18.
Domingos y festivos: II.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

#### AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS **ROMANOS**

Medinaceli

(Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

#### **AULA PALEONTOLÓGICA**

Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a I4. Tardes: de I7 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hasta el 3 de septiembre.

#### **AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE** NIIMANCIA'

Garray Periodo: I de agosto a 3I de octub Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

#### MUSEOS ETNOLÓGICOS

En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos ahora para el público en general.

#### M. DE LA VENERARI E SOR Mª JESTÍS DE

Llamar previ

#### domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20. FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-

EL TORREÓN DE NOVIERCAS

VILLODRES El Burgo de Osma Telf. 975341006

Horario de invierno: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte contemporáneo)

#### CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN

QUINTANA

Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

#### PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN **ESTERAN DE GORMAZ)**

Horario: Martes a domingo de II.00 a 14.00 horas de I7.00 a 20.00 horas.

Telf. 975186245. www.parqueromanico.com Camino Molino de los Ojos

#### MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a

15 de diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particulares: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO Ofrece rutas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como cursos y talleres. Horario. De 1 de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de miercoles a sábado de 10 a 14, y de 16 a 19. Los miercoles a sábado de 10 a 1-domingos de 10 a 14. Más info

#### CINE Y TV

#### **CARTELERA**

06:00 Infocomerciales 06:50 Cuestión de prioridades

**N9:00** Naturaleza viva **09:05** Todos los días 10:30 Corazón apasionado II:23 La 8 Noticias redifusión II:53 8 Magazine redifusión 13:55 La 8 Noticias 14:30 CyLTV Noticias **15:10** El tiempo 15:25 El campo al día 15:35 La 8 Noticias redifusión 16:10 8 Magazine

**18:45** El tiempo **18:55** El campo al día

19:05 Acapulco Heat 20:00 CyLTV Noticias

**20:40** El tiempo

20:55 La 8 Noticias

21:30 8 Magazine redifusión

23:30 La 8 Noticias redifusión

00:00 CyLTV Noticias

02:35 Infocomerciales

00:35 Programación local



| CINES LARA DEL 10 AL 13 DE JUNIO                                    |          |       |       |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
|                                                                     | SESIONES |       |       |
| SALA 1 - AMIGOS IMAGINARIOS<br>- EL REINO DEL PLANETA DE LOS SIMIOS | 18.00    | 20.30 |       |
| SALA 2 - BACK TO BLACK                                              | 17.45    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 3 - HIT MAN. ASESINO POR CASUALIDAD                            | 17.45    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 4 - BAD BOYS. RIDE OR DIE                                      | 18.00    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 5 - FURIOSA: DE LA SAGA MAD MAX                                | 17.45    | 20.30 |       |
| SALA 6 - LOS VIGILANTES                                             | 18.00    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 7 - ARTHUR                                                     | 18.00    |       |       |
| - EL EXORCISMO DE GEORGETOWN                                        |          | 20.30 | 22.35 |
| SALA 8 - UN AÑO DIFÍCIL                                             | 17.45    | 20.15 | 22.35 |

**SESIONES** 

17.00

19.00

17.30

120.00

**SESIONES** 

17 00

19.00

17.30

20.00

21.00

Martes cerrado por descanso de persona Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros.

**CINES MERCADO** 

Miércoles, 12 de junio

- EX-MARIDOS

- TATAMI (VOSE)

SALA 2 - PANDILLA AL RESCATE

- RADICAL

Jueves, 13 de junio

- TATAMI

SALA 1 - QUERIDA DESCONOCIDA

- EX-MARIDOS (VOSE)

SALA 2 - SYLVANIAN FAMILIES LA PELÍCULA: EL REGALO DE FREYA

- URAK LAWOI, HERMANOS DEL MAR (VOSE)

SALA 1 - QUERIDA DESCONOCIDA (VOSE)



#### **LOS VIGILANTES**

Estados Unidos 2024. Dirección. Ishana Shyamalan. Reparto. Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan, Olwen. Sinopsis. Mina, una artista de 28 años que se queda varada en un extenso bosque situado al oeste de Irlanda. Cuando encuentra refugio, se ve atrapada sin saberlo junto a tres personas a las que, cada noche, observan v acechan unas criaturas misteriosas.

**PANDILLA AL RESCATE** 

Francia. 2024. Dirección. Laurent Bru. Yannick

Moulin, Benoît Somville, **Animación**, **Sinopsis**,

Un misterioso supervillano ha cubierto la selva con



#### **BAD BOYS. RIDE OR DIE**

Estados Unidos 2024. Dirección. Adil El Arbi, Bilall Fallah. Reparto. Will Smith, Martin Lawrence. Sinopsis. Los policías más famosos del mundo regresan con su mezcla de acción al límite y comedia escandalosa, pero esta vez con un giro inesperado: ¡Los mejores de Miami se dan a la fuga! Will Smith vuelve a Hollywood con la continuación de una de sus franquicias más exitosas, 'Bad Boys', que presenta su cuarta entrega casi 30 años después de 'Dos policías rebeldes' (1995).

DESCONOCIDA

#### CvL

18:10 CyLTV Noticias. Con lengua de signos

08:35 Cuestión de prioridades **09:45** Me vuelvo al nueblo 10:45 Mundo natural. 11:15 Retransmisión especial Inauguración Las Edades del Hombre

14:10 Reportaje Especial 14:30 CyLTV Noticias I. Con Antonio Renedo

**15:10** El Tiempo I. **15:25** El campo al día.

15:30 CyLTV Noticias I (Redifusión). 16:00 Cine de tarde: Las vacaciones de Lena

17:40 Cine extra: La patrulla del Coronel Jackson.

19:20 Flash Cierre de mercados

19:25 Reportate Especial 19:50 Flash Cierre de mercado

20:00 CvLTV Noticias 2. Con María Núñez

20:40 El Tiempo 2.

20:55 Flash Cierre de mercados. 20:58 Vamos a dormir con los Mom

20:59 El campo al día.

21:05 Avance Cuestión de Prioridades.

21:15 Cuestión de prioridades.

22:25 Hecho en CyL. Taller de confección.

productos elaborados con pato de Villamartín de Campos y colchones para bebés

**23:20** Todo vale en CyL. Movilidad urbana

## CARLOS CUESTA



#### desaparecido en combate durante la Gran Guerra. Su una espuma rosa que explota al contacto con el esposa. Julie, se niega a creer que está muerto, 1919. agua v... ¡queda menos de un mes para la estación 00:15 CvLTV Noticias 2 (Redifusión) de Iluvias! La Pandilla de la selva es llamada al Cuando aparece en la prensa una foto de un vagabundo **00:45** El Tiempo 2. rescate, jempieza la carrera! Nuestros héroes, a amnésico. Julie inmediatamente lo reconoce como su 00:55 Flash Cierre de mercados. los que se unirán nuevos aliados, viaiarán por todo amado esposo. Se reencuentran y, poco a poco, ella lo 01:00 El campo al día. el mundo en busca de un antídoto. ayuda a volver a enamorarse de ella. **01:10** Cuestión de prioridades.

Francia. 2024. **Dirección.** Guillaume Bureau.

**Reparto.** Leïla Bekhti, Louise Bourgoin y Karim Leklou.

Sinopsis, 1916, Julien Delaunay es reportado como

**QUERIDA DESCONOCIDA** 

#### DALE VIDA A TU TEJADO

#### Aprovecha los descuentos del VERANO...

- Limpieza, retejados y mantenimiento.
- Onduline bajo teja y termina con tus GOTERAS.
- Impermeabilizaciones de terrazas y fachadas.
- Estructuras de madera.
- Panel sandwich

Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis. Todas las comarcas.





#### HERALDO DIARIO DE SORIA

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024 Redacción, Administración y Publicidad: C/ Morales Contreras, 2. Soria. 42003

#### JOSÉ VICENTE DE FÍAS BALSA

A raíz de la demarcación provincial de Javier de Burgos, en 1833, se procedió, por real decreto de 21 de septiembre de 1834, a la «Subdivisión en Partidos Judiciales de la nueva división territorial de la Península e islas adyacentes». Cada Partido disponía de una cárcel y en el caso de la capital de la provincia era, asimismo, cárcel de Audiencia. Contaba la provincia, entonces, con un total 115.619 «almas» de las que 22.552

tegrado por 123 pueblos. También, a lo largo de la centuria se va a producir una nueva legislación que afecta a los centros penitenciarios, bien mediante reforma de los existente o bien de nueva creación. El resultado será variopinto a causa, sobre todo, de la pobreza de recursos, de la escasez de medios económicos y de los vaivenes políticos.

residían en el Partido burgense, in-

De acuerdo con el real decreto de 4 de octubre de 1877 se creó, el 31 del mismo, la Junta de Reforma de Cárceles del Partido de El Burgo de Osma, integrada por Evaristo Calderón, juez de primera instancia, presidente; Benito Bueso Ordóñez, alcalde de la villa, vicepresidente; Benito de la Rica Ibáñez, diputado provincial; y los concejales Simón Peña, de Navaleno; Santos Gómez, de San Esteban de Gormaz; Hermenegildo Boillos, de Lodares; Victoriano Alcoceba, de Recuerda; Victoriano Campos, de Peñalba de San Esteban. También los Contribuyentes Nicolás García, de Espejón; Santos Rupérez, de San Esteban de Gormaz; José Fresno, de Quintanas Rubias de Arriba, y Felipe la Fuente, de Langa de Duero.

El 24 de enero 1878 la Junta discute si la cárcel existente sería o no susceptible de hacer en ella la transformación requerida por el Gobierno. Reconocida por Saturnino Martínez Ruiz, arquitecto provincial, manifestó que podía adaptarse pero que había de hacerse gran expropiación de casas en muy buen estado y sitas en punto céntrico, destinado al comercio. En vista de tal dificultad, se acordó reconocer «El Fuerte» que no era otro que el antiguo Colegio Universidad, en el que habría que hacer «grandes derri-

#### EL LADO OCULTO...

Los planos del edificio carcelario fueron hechos por Saturnino Martínez Ruiz, arquitecto de la Diputación Provincial de Soria

## La cárcel modelo del partido judicial de El Burgo de Osma



Imagen de la antigua cárcel de El Burgo de Osma. HDS

Descartada la intervención en la antigua Universidad, se hizo saber al gobernador civil, Victoriano Ciruelos y Esteban, en 1880, que de no aceptarse la pequeña reforma en la vieja cárcel, que se había trasladado en 1768 desde la Plaza de la Catedral a la actual Plaza Mayor, sería menester hacer una de nueva planta, en terrenos próximos a la Villa. El proyecto, memoria y presupuesto de la cárcel cedular y audiencia de lo criminal corrió a cargo de dicho arquitecto. Aprobado se remitió, en 1883, para su aprobación al Ministerio de la Gobernación, por

conducto de José López de Castilla, gobernador civil. El expediente se traspapeló en el Ministerio y se escribió al diputado Ricardo Morenas de Tejada para que gestionase el asunto.

La real orden del ministro de la Gobernación, Fernando de León y Castillo, de 5 de noviembre de 1886, aprobaba el proyecto, memoria descriptiva, planos, presupuesto y pliego de condiciones «bajo las reformas consignadas». Como había que buscar terrenos donde ubicar el inmueble carcelario, la comisión, el 11 de diciembre 1886, acordó adquirir uno propio de Antonio Rico Barrón, de 6.524 metros cuadrados valorados en 875 pesetas.

El tipo máximo para la subasta se estableció en 118.101'83 pesetas, y se celebró el 2 de mayo de 1887, adjudicándose la construcción a Mariano Benavides Mata, vecino de Valladolid, residente en El Burgo de Osma, de oficio relojero, como mejor postor, en la suma de 127.701 pesetas. El contratista, ante el mal estado de su salud y la necesidad de atender a negocios particulares», cedió la obra a Elías de Marco Cascante y Bernabé de la Mata Sanz,

vecinos de Soria. El 7 de mayo, se procedió a la colocación de la primera piedra, con asistencia de la banda de música del Hospicio. El mal tiempo obligó a tener la sesión en el almacén de útiles de trabajo.

El 13 de octubre de 1888 ya se hallaban cubiertas las obras de la sección de prisiones y a la altura del primer piso la fachada principal y demás dependencias. El 27 de junio de 1889 el alcalde de El Burgo se dirigía a los de los pueblos del Partido con el fin de que se autorizara a la Junta solicitar un empréstito para concluir las obras. El 10 de enero de 1890 se hizo repartimiento general extraordinario, entre los 78 pueblos del Partido, de 45.000 pesetas.

El 6 de febrero de 1890 se procedió a la recepción provisional de la obra de la Audiencia de lo Criminal y Cárcel Celular del Partido, recién construida de nueva planta. Meses después, el 7 de agosto, en el Ayuntamiento se leyó la comunicación de Diego Pequeño, gobernador civil, de 4 del mismo, en la que transcribía la del director general de Establecimientos Penales, autorizando el traslado de los presos a la nueva cárcel celular del partido.

La recepción definitiva de la Cárcel Celular, Cárcel Modelo o Cárcel de Partido, que de estas maneras se documenta, tuvo lugar el 18 de octubre de 1891, ante la Junta de Reforma de Cárceles, constituida por Tiburcio Pérez, presidente, Valentín Arroyo, vicepresidente, y los vocales Eustaquio Marqués y Manuel de Sienes. Se hallaron presentes, igualmente, los representantes de Quintanas Rubias de Arriba, Recuerda, Lodares y Peñalba de San Esteban, el arquitecto y los con-



#### EL VEHÍCULO DESTACADO DE LA SEMANA

Madurga Selection

30.800€

Cuota desde 290 €/mes

AUDI Q3 Advanced 35 TFSI 110kW 150CV S tronic 5p.

Híbrido

**■ 2021 60.527 km ○ 1 años de garantía** 









## Notas de Corte



Los españoles que durante los últimos días se han enfrentado a las pruebas de acceso a la universidad se debaten ahora entre comenzar sus estudios de grado, volver a probar suerte en la convocatoria extraordinaria de la EvAU o decantarse por la Formación Profesional



# Los españoles demandan variedad en la oferta formativa

Conscientes de que la educación es el camino más rápido hacia la empleabilidad, más de 1,3 millones de estudiantes se matriculan cada año en las distintas titulaciones de grado ofertadas en nuestro país. La FP también gana protagonismo y ya supera el millón de alumnos

Por Rubén G. López

El objetivo de los alumnos que se presentan a la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) no es sólo aprobar, sino alcanzar la nota que les permita acceder al grado y la universidad deseada de entre las 89 que integran el Sistema Universitario Español (SUE), formado por 50 instituciones públicas y 39 privadas.

Según las estadísticas de estudiantes del Ministerio de Universidades, el número de matriculados en nuestras universidades el pasado curso 2022-23 fue de 1.353.347 alumnos, una cantidad superior a la del año anterior.

De las más de 3.000 titulaciones ofertadas en nuestro país entre las distintas ramas existentes, los estudios pertenecientes al ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas fueron, una vez más, los que encabezaron la demanda, aglutinando al 46% del alumnado total. Administración y Gestión de Empresas (ADE) fue el grado favorito de los estudiantes, tanto de la citada rama como a nivel global, con 133.670 matriculados. Les siguieron los de Ciencias de la Salud, que continuaron la tendencia al alza registrada ya en cursos anteriores y atrajeron al

19,6% de los matriculados. A pesar de la popularidad adquirida por este ámbito, apenas representan un 15% del total de plazas ofertadas. Este dato convierte a estos grados en las titulaciones con las notas de corte más altas.

Tal es el caso de Medicina, con notas superiores a 13 puntos en muchos casos. Y muy próxima al área sanitaria se sitúan las de Ingeniería y Arquitectura, que atraen al 17,9% de los estudiantes. Este aumento de las matriculaciones en ambas ramas coincide con la actual tendencia del mercado laboral, puesto que in-

geniería, informática y salud presentan los mejores datos de inserción laboral en la mayoría de las comunidades, según el estudio *Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2023*, de la Fundación CYD. Por su parte, Artes y Humanidades y Ciencias coparon un 10,1% y un 6,2% del alumnado, respectivamente.

#### **UNIVERSIDADES PÚBLICAS**

La universidad española siempre ha sido el epicentro del conocimiento. Tras 800 años desde la fundación de la primera de ellas, la de Salamanca, así continúa siendo. En la actualidad, 50 universidades componen el sistema público. Su experiencia y tradición las avala, así como una contrastada reputación, el reconocimiento internacional, una intensa labor investigadora y un personal docente de primer nivel.

Con la intención de no quedarse obsoletas y adaptarse a las nuevas realidades del mercado laboral, durante los últimos años han incorporado mejoras notables. Desde grupos más reducidos hasta el empleo de metodologías innovadoras en sus planes de estudios. También es destacable el esfuerzo por la internacionalización de sus estudios y alumnos: intercambios con universidades extranjeras a través de un número creciente de becas, dobles titulaciones con prestigiosas instituciones de otros países e incorporación de materias en otros idiomas y programas bilingües. Del mismo modo, han incrementado su oferta de dobles grados y de prácticas, tanto en laboratorios como en empresas externas.

A todo ello se suma su prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, avalado entre otras cosas por diversos ránkings. Sin ir más lejos, *QS World University Rankings 2024* sitúa a la Universidad Autónoma de Barcelona en el puesto 149 a nivel mundial. También entre las 200 mejores universidades del mundo se encuentran la Universidad de Barcelona, en la posición 164, la Universidad Complutense de Madrid, en el lugar 171, y la Universidad Autónoma de Madrid, en el 199.

La pública continúa siendo la opción favorita de los estudiantes. De los casi 1,4 millones de alumnos matriculados en las universidades nacionales en titulaciones de grado durante el curso 2022-2023, el 79,4% optó por una institución estatal, según la estadística de estudiantes publicada recientemente por el Ministerio de Universidades. También cabe destacar el menor desembolso económico que supone para el alumno y su amplio catálogo formativo, que hace que tantos jóvenes sigan optando por esta vía.

Pero, a pesar de su prestigio y excelencia académica, los centros públicos afrontan numerosos retos. Entre ellos, la personalización de la enseñanza o la actualización de las instalaciones y el material tecnológico empleado (menos moderno que el de las universidades privadas), ámbitos en los que tendrá que seguir trabajando para no perder competitividad.

#### **CENTROS PRIVADOS**

Actualmente existen 39 universidades privadas en España, lo que supone casi un 44% del Sis-

tema Universitario Español. Hasta la década de los años 50, en nuestro país había cuatro centros privados, todos ellos pertenecientes a la Iglesia: Deusto, Pontificia de Comillas, Pontificia de Salamanca y Navarra. La quinta institución privada, la Ramon Llull, no llegó hasta 1991.

Las últimas incorporaciones han tenido lugar en Andalucía, con la llegada de la Universidad CEU Fernando III, en Sevilla, y la Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterráneo, en Málaga, que iniciarán su actividad a comienzos del próximo curso 2024-25. A las dos instituciones anteriores se suma la reciente aprobación (este mismo año) de una más: la Universidad Tecnológica de las Islas Canarias.

Muchos estudiantes acceden a estos centros por la ausencia de notas de corte cuando no consiguen la calificación suficiente en las EvAU para estudiar el grado que desean en una institución pública. Pero también hay quienes los eligen por otros motivos: titulaciones a la última (incluido un largo catálogo de dobles grados); ratio profesor alumno bajo; aulas poco masificadas (lo que favorece un sistema de aprendizaje más personalizado); grupos de laboratorio o de prácticas reducidos; incorporación de nuevas tecnologías, con un elevado uso de las TIC; interesantes convenios con empresas para realizar prácticas; instalaciones docentes de primer nivel; alto porcentaje de formación en inglés; convenios internacionales para cursar periodos en el extranjero; bolsa de empleo, y becas para sufragar los estudios a sus alumnos más brillantes.

Durante el pasado curso 2022-23 se matricularon en estas universidades algo más de 278.000 alumnos, lo que representa un 20,5% del total, según datos del Ministerio de Universidades, y supone un crecimiento de dos puntos porcentuales respecto al curso anterior. Las cifras demuestran que la uni-



versidad privada gana adeptos cada año. No obstante, sigue sin ser la opción más popular entre los españoles, en gran medida, por su elevado precio.

#### **CRECIMIENTO DE LA FP**

Los esfuerzos que vienen realizando las autoridades nacionales y europeas durante los últimos años para favorecer la empleabilidad de los jóvenes españoles mediante el impulso de los ciclos formativos empiezan a traducirse en resultados. Así lo indica la Estadística de Alumnado de Formación Profesional, publicada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Según esos datos, el alumnado matriculado en FP ascendió a casi 1,1 millones de españoles durante el curso 2022-23, lo que supone un incremento acumulado del 32,6% durante los últimos cinco años. Muy lejos quedan los poco más de 150.000 titulados que registró esta modalidad allá por 2005, y eso que su público potencial se ha ido reduciendo desde entonces por la evolución de la demografía nacional.

Para consolidar la tendencia al alza, el Consejo de Ministros aprobó el pasado noviembre el reparto de 143 millones de euros entre las comunidades autónomas para la creación de 76.500 nuevas plazas de FP. Con dicha partida, según las estimaciones del Gobierno central, ya se habrán financiado más de 305.000 plazas de nueva creación con fondos europeos, superando el compromiso adquirido por España con la UE, que se limitaba a 200.000 plazas. "Ese objetivo, a fecha de hoy, está cubierto. Y con esta nueva transferencia, vamos a llegar al 31 de diciembre de 2024 con más de 400.000 plazas nuevas", destacó la ministra del ramo, Pilar Alegría.

La evolución experimentada por el número de alumnos matriculados en los diferentes niveles de la FP durante el último lustro confirma la buena salud de esta modalidad formativa. Durante el citado periodo, los programas de Grado Superior han registrado un incremento en el número de estudiantes del 41,9%, mientras que los de Grado Medio han aumentado un 26,8% y los de Grado Básico, un 9%.

El resultado de ese imparable crecimiento es que, a día de hoy, los programas de Formación Profesional de Grado Superior que se imparten en España ya superan los 565.000 alumnos inscritos, mientras que los de Grado Medio se sitúan por encima de los 436.000 estudiantes. Muy por debajo, el Grado Básico se queda en poco más de 78.600 matriculados y los Cursos de Especialización, en casi 4.300.

Otro dato muy importante es el que atañe a la FP Dual, a la que también se han dedicado grandes esfuerzos durante los últimos tiempos. En el curso 2022-23, esta opción sedujo a 53.400 alumnos, de los que la mayoría se concentró en el Grado Superior (34.100) y en el Grado Medio (18.200). Por su parte, el Grado Básico apenas registró 1.042 matriculaciones y los Cursos de Especialización, 42.

Estas cifras son sensiblemente mejores que las del curso 2021-22, cuando algo más de 310.000 jóvenes finalizaron sus enseñanzas de FP. En concreto, 162.700 alumnos concluyeron algún programa de Grado Superior, mientras que 126.000 se titularon en un Grado Medio, 20.000 en un Grado Básico y 1.590 superaron

un Curso de Especialización (1.300 de Grado Superior y el resto, de Grado Medio).

La positiva evolución experimentada por la FP va en consonancia con el crecimiento de la oferta que se viene registrando en nuestro país desde hace ya varios años. Hasta el punto de que más de 4.000 centros docentes ya imparten este tipo de enseñanzas. De ellos, más del 65% son de titularidad pública (2.650 instituciones), mientras que el 35% restante son privados (1.372). Como consecuencia de lo anterior, los centros públicos son, también, los que aglutinan al grueso del estudiantado de FP: 710.600 alumnos, el 65,7% del total.

Cuando hablamos de Formación Profesional conviene tener en cuenta que esta modalidad educativa abarca un número de familias profesionales muy elevado y también muy dispar. Dentro de todas ellas, las que concentran el grueso de los matriculados son Sanidad; Informática y Comunicaciones; Administración y Gestión; Electricidad y Electrónica; Servicios Socioculturales y a la Comunidad; Comercio y Márketing, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

En general, la mayor demanda de esas titulaciones coincide con las oportunidades que brindan para lograr rápidamente un puesto de trabajo. En este sentido, el estudio Formación Profesional y Empleabilidad, presentado en abril por Randstad Research y CEU, indica que las mejores tasas de empleo corresponden a las titulaciones de Instalación y Mantenimiento; Edificación y Obra Civil, y Artes Gráficas.

Como nota destacada, dicho estudio también evidencia las desigualdades existentes en materia de FP entre unas comunidades autónomas españolas y otras. Así, la tasa de paro de los titulados en Murcia es tres veces superior a la de los estudiantes de FP del País Vasco (un 24,6% frente a un 7,5%).



## **Continúa la** hegemonía de Tos dobles grados y la analítica

**extra •** 

**Notas de Corte** 

Las preferencias de los estudiantes españoles siguen enfocadas en Economía, Matemáticas o Medicina, en dobles titulaciones como Derecho y ADE, y en todo lo relacionado con la tecnología

**Por Silvia Fernández** 

Sin haberse cerrado todavía el proceso de admisión de nuevos alumnos en las universidades españolas, ya hay claros ganadores en términos de preferencias para 2024. Ciertos grados despuntan, tanto en nota de corte como en popularidad, factores ambos que parten del mismo punto: la demanda.

No sorprende que, en España, las titulaciones universitarias con mayor número de alumnos sean, año tras año, Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE). Lleva décadas siendo así. Esto ocurre, según Joaquín Danvila, jefe del departamento de Formación del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), por su carácter generalista. Sin embargo, ahora se está consolidando la apuesta por cursarlos conjuntamente, algo que antes era minoritario. Y no sólo ocurre en estas dos especialidades tradicionales.

«Aunque la situación es ligeramente diferente por universidades, las notas más elevadas durante los últimos años las están teniendo las dobles titulaciones», reconoce Danvila. Los alumnos, dice, buscan un grado mayor de diferenciación, uniendo grados generalistas con una especialización más enfocada hacia su futuro profesional. Se busca, en su opinión, que la doble titulación aporte tecnología y negocio.

Lo corrobora Adoración Álvaro, decana de la Facultad de Empresa, Economía y Derecho de Cunef Universidad, donde las solicitudes para el doble grado en ADE y Derecho, así como para el de ADE y Ciencia de Datos o el de Economía e Ingeniería Matemática, se sitúan entre las que más demanda reciben de cara al próximo curso.

Como respuesta a las necesidades del mercado laboral y el cambio de enfoque de los alumnos, las universidades incorporan estudios relacionados con la tecnología, la ingeniería y las matemáticas a las titulaciones habituales. Entre otras, Cunef las ha sumado a las tradicionales ADE, Finanzas y Derecho, sus estandartes durante sus 50 años de historia.

Y es que la tendencia tecnológica viene muy marcada por los pronósticos de los empleos que más crecen. Según LinkedIn, analistas de operaciones y de desarrollo de *software*, responsables de sostenibilidad, key account sales managers y representantes de desarrollo de ventas son los cinco primeros. «Los grados que más

#### Las áreas STEM siguen liderando la demanda de titulaciones

interés suscitan son los relacionados con el ámbito STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés), como parte troncal de los estudios (grados y dobles grados) o complementaria», dice Álvaro. Su opinión coincide con un estudio de la Fundación Randstad y el CEU que constata que las citadas áreas STEM continúan liderando en términos de demanda.

El entorno cada día más digital e influido por la tecnología hace que abunde esa demanda de Matemáticas, Física o Ingeniería. Pero «las empresas buscan profesionales capaces de aportar valor desde lo antes posible», cuenta Danvila. Por ello, añade, «se les exige rápida-



mente un enfoque de empresa, bien máster o bien doble titulación, que aporte tecnología y negocio». Lo mismo ocurre con los dobles grados de ADE y Derecho, a los que el mercado laboral pide algún complemento adicional, como conocimientos de analítica, finanzas o relaciones internacionales.

Precisamente, la internacionalización es un ámbito en el que José Manuel Mas, vicerrector de Política Académica y Profesorado de ESIC University, ve una clara tendencia que está haciendo crecer la demanda de su grado en International Business, y en todo lo relacionado con datos, como el Grado en Datos y Analítica de Negocio.

En todo caso, como cuenta Danvila, para adquirir habilidades alineadas con la empresa (trabajo en equipo, comunicación, habilidades digitales, liderazgo u orientación a resultados), muchas universidades están incorporando a sus claustros profesionales en activo. «Además de pertenecer a las empresas que demandan empleo, saben cuáles han de ser las formas de aprender y desarrollarse en entornos empresariales», concluye.

#### **ANALÍTICA DE DATOS Y SALUD**

La irrupción masiva de la tecnología, la inteligencia artificial o el big data en las empresas está llevando a que el mercado laboral demande unos perfiles cada vez más completos. Se busca que sepan usar los

datos para la toma de decisiones, de modo que el trabajo se ejecute de forma eficiente y ágil.

Ante esta creciente importancia del manejo del dato, triunfan los dobles grados cuyo binomio incluye Ciencia de Datos. Por ejemplo, Cunef pondrá en marca durante el próximo curso un doble grado en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos.

Ángel Bartolomé, vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria en la Universidad CEU San Pablo, asegura que los grados en los que hay más interés, y que a su vez son más demandados por las empresas, son Business Intelligence y Biotecnología. Pero «no hay que olvidar el liderazgo de los estudios biosanitarios y farmacia».

Según Beatriz Ferreira, responsable de Desarrollo Universitario Nacional de la Universidad Nebrija, los preferidos por los estudiantes, como ingenierías y otras áreas técnicas, forman a profesionales altamente demandados por el mercado. «Lo mismo ocurre con las carreras del mundo de la salud», añade, que «son estudios con índices de paro casi residuales».

En este sentido, Ferreira destaca que, pese al comportamiento coherente de los estudiantes en relación a años anteriores, en el caso de la Universidad Nebrija destacan un creciente interés «por áreas nuevas, como medicina y nutrición». Es por eso que en el curso

2024-25 inaugurarán «un grado en Medicina con un plan de estudios muy innovador y una aproximación integral a la salud», dice.

Tampoco deja de mencionar Ferreira que la demanda de carreras técnicas y de negocios es una constante, «a las que el año que viene añadiremos nuevos grados, como Ingeniería Robótica o Ingeniería Logística».

#### El 'boom' de la inteligencia artificial ya se hace notar en la oferta

Aunque la demanda de grados es continuista, «la inteligencia artificial está determinando nuevos perfiles», tal como afirma Bartolomé. Esto se observa en la demanda de algunos grados como el de Business Intelligence.

Pero no es el único cariz novedoso a la hora de la empleabilidad. «Los grados con carga humanística serán muy relevantes para entender los retos del mercado laboral; especialmente, frente a la creciente digitalización y automatización», añade. Tampoco hay que obviar la importancia de la combinación con experiencias universitarias complementarias, como los 'International Bilingual Programs', convertidos ya en un requerimiento basal.

NATIVE

#### **EDUCACIÓN**









## Dignificando la Formación Profesional a golpe de empleo

#### ILERNA con sus tres modalidades distintas de estudio lidera la revolución de la FP



l tiempo suele poner las cosas en su sitio. Tras muchos años de lucha, la Formación Profesional está obteniendo el reconocimiento que se merece. Tanto es así, que actualmente uno de cada tres estudiantes españoles ya opta por hacer una FP tras terminar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). De hecho, en los últimos cinco años los estudiantes de FP han crecido un 32,6%, según el Ministerio de Educación.

Es más, si hace unos 20 años en España los

titulados anuales en FP eran unos 150.000. actualmente esta cifra llega al cuarto de millón por año. Pero no solo aumenta el número de alumnos, también lo hace la inserción laboral de aquellos que optan por estudiar un ciclo formativo de Grado Medio o de Grado Superior. Concretamente, la tasa de inserción laboral de la FP se sitúa en el 42.2%, casi un 4 por ciento más que la de la formación universitaria, que se encuentra en un 38.5%, según el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE.

Pero hay más. Según el estudio del Observatorio sobre la Formación Profesional elaborado

por CaixaBank Dualiza, en los próximos diez años se crearán unos 4 millones de empleos destinados a titulados en FP.

Así las cosas, está claro que la Formación Profesional es un caballo ganador. Sin embargo, este caballo necesita de un jinete. Y es aquí donde aparece la figura de ILERNA, centro de referencia de la FP a nivel estatal y líder de la formación a distancia en España, con más de 50 años de experiencia en el mundo educativo y más de 150.000 titulados a sus espaldas.

ILERNA cuenta en su catálogo con más de 30 ciclos formativos oficiales, tanto de Grado Medio como de Grado Superior, de varias familias profesionales: Sanidad, Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Informática y Comunicaciones, Imagen y Sonido, Comercio v Marketing, Administración v Gestión, Hotelería y Turismo, Actividades Físicas y

Deportivas, Seguridad y Medio Ambiente e Imagen Personal.

Asimismo, con tal de facilitar el acceso a la Formación Profesional a todo el mundo, ILERNA brinda la posibilidad de escoger entre tres modalidades distintas de estudio: la online, la presencial y la blended.

La modalidad online o a distancia es la más indicada para aquellas personas que trabajan y/o cuentan con cargas familiares. Permite la matriculación modular, es decir, matricularse de asignaturas sueltas, con lo que el alumno puede autogestionarse el tiempo y obtener su título de FP oficial sin prisas y a su ritmo. ¿Estudiar a través de la pantalla da vértigo? La profesionalidad y la calidez de los profesores reduce la distancia a cero.

Por su parte, la modalidad presencial se imparte en los once centros que ILERNA tiene repartidos por toda España en un total de ocho ciudades: Lleida, Barcelona, Madrid, Sevilla, Cádiz, Tarragona, Córdoba y Valladolid. Aquí cabe destacar varios aspectos. El principal es que todos los centros cuentan con espacios habilitados en sus aulas que simulan entornos reales de trabajo en los que los estudiantes pueden reforzar los conocimientos teóricos adquiridos usando material profesional. Otro aspecto reseñable es el equipo docente, que cuenta con experiencia real en la materia que imparte. Esto aporta a los alumnos una visión más cercana y realista del sector al que se quieren incorporar tras titularse.

Por último, la modalidad blended, combina lo mejor de la online y la presencial. Es decir, disfruta de la flexibilidad de estudiar a distancia, con 6 horas de clases presenciales.

Independientemente de la modalidad escogida, desde ILERNA se tiene claro que la prioridad son los alumnos y la excelencia formativa basada en un acompañamiento constante, unos materiales didácticos permanentemente actualizados en consonancia con lo que demanda el mercado laboral v un aprendizaje basado en la formación práctica.

"Somos el trampolín de muchos proyectos de vida. Nuestro deber es estar a la altura v dar a nuestros alumnos lo mejor de nosotros, y es lo que hacemos. Nos da igual la modalidad que escojan para estudiar. Desde ILERNA siempre les vamos a garantizar la mejor formación para que puedan incorporarse al mercado laboral v así continúen cumpliendo objetivos", afirma el CEO de ILERNA, Jordi Giné.

Así pues, está claro que el futuro tiene forma de Formación Profesional y FP es sinónimo de ILERNA.

DOMIÉR

**extra •** 

**Notas de Corte** 

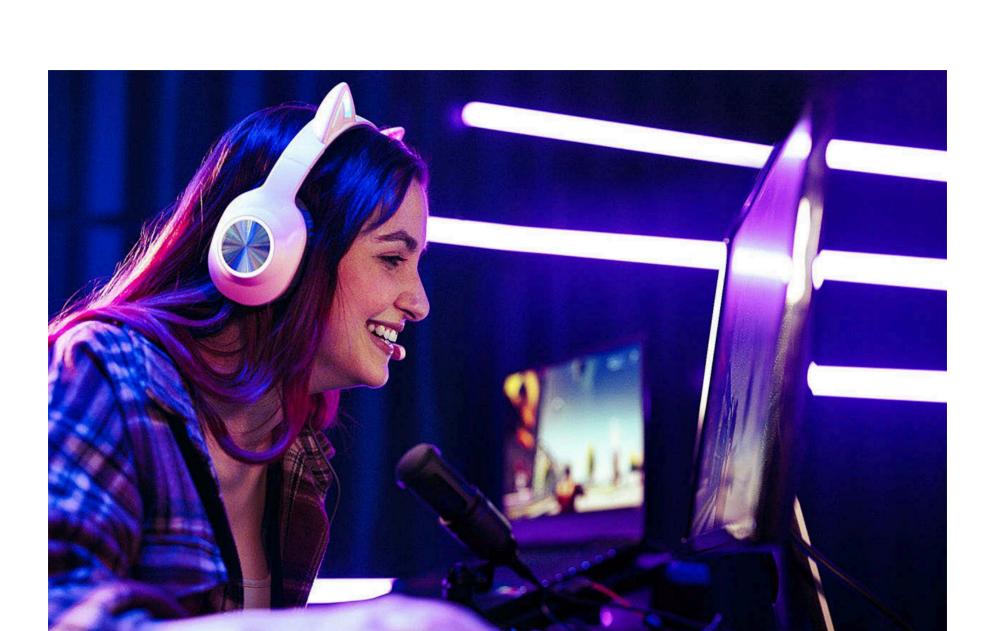

El sector del videojuego ha alcanzado una pantalla avanzada de su madurez. En pocos años ha pasado de ser una industria incipiente a convertirse en un gigante dentro de la economía española, hasta el punto de ser la disciplina cultural que más rendimientos obtiene. Según las cifras que ha dado a conocer esta misma semana la Asociación Española del Videojuego (Aevi), las empresas nacionales de gaming lograron en 2023 una facturación récord de más de 2.339 millones de euros, es decir, un 646% más que en 2013. Este volumen de negocio, que sitúa a nuestro país como el tercer mercado en Europa, se ha traducido en una creciente oferta de la educación superior en el ámbito de los videojuegos.

Con esta eclosión, las instituciones universitarias españolas han ido ampliando su oferta académica con grados en esta especialidad para atender a su vertiginosa profesionalización. Hace poco más de una década, esto era una quimera; la oferta era casi inexistente y quienes aspiraban a ella debían formarse en ingenie-

## El 'gaming' irrumpe con fuerza en las aulas de la universidad

La formación superior responde al auge de los videojuegos con una creciente oferta de grados que busca dar respuesta a la alta demanda de profesionales. Cada vez surgen más títulos para preparar a perfiles específicos de esta industria

Por Ángel G. Perianes

rías, bellas artes o incluso aprender de forma autodidacta.

El punto de inflexión llegó cuando U-Tad (Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital), partner de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), puso la primera piedra al crear en 2011 un grado pionero en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. «Surge en un momento en el que Ignacio Pérez Dolset (fundador del centro del legendario juego de estrategia Comandos) percibe una falta de talento en España frente a la demanda de esta industria», expone José Antonio Talleri, director académico del área de videojuegos en U-Tad. Tal como detalla, la titulación aborda, de manera holística, los diferente roles en la creación de un videojuego (diseñadores, artistas, productores y programadores).

Sin embargo, la especialización cada vez mayor de estos perfiles y la escasez de profesionales con experiencia en flujos de trabajo industriales llevaron a esta institución, el año pasado, a lanzar un nuevo grado en Ingeniería de Videojuegos (con un precio que ron-

da los 10.000 euros al año). «Está enfocado a formar profesionales que son como los ingenieros civiles en la creación de un videojuego: perfiles técnicos encargados de que se ejecute el concepto del juego a través de la programación y el código», indica.

Por eso, este programa presencial se enfoca en aspectos esenciales en el día a día de este rol: desde el uso de motores gráficos (principalmente, Unity y Unreal Engine) o lenguajes de programación hasta inteligencia artificial, sistemas inmersivos o habilidades necesarias para crear y mantener la infraestructura que permite a varios gamers jugar juntos en tiempo real.

La idea, según matiza, es que a lo largo del programa, «los alumnos cojan experiencia a través de asignaturas de proyectos de videojuegos con compañeros de otras disciplinas y que terminen por presentarlos en festivales para competir con estudios reales». Esa filosofía ha brindado numerosas satisfacciones a la institución. Entre ellas, 155 premios en

(Pasa a la página 8)

#### Universidad Nebrija

### Haz algo único

#### **Grados y Dobles Grados en:**

- Empresa
- Turismo
- Business Analytics
- Derecho
- Relaciones
   Internacionales
- Criminología
- Arquitectura
- Ingeniería y Automoción
- Informática
- Matemáticas y Física
- Robótica
- Logística

- Educación
- Lenguas
   Modernas
- Periodismo y Comunicación
- Publicidad y Marketing
- Arte y Diseño
- Diseño de Moda
- Medicina
- Enfermería
- Biomédica
- Fisioterapia
- Psicología
- Deporte
- Nutrición









Consulta toda nuestra

Oferta académica



ELMUN DOMIÉR

#### (Viene de la página 6)

este tipo de eventos y la creación del estudio Tessera Studios por algunos de sus egresados.

A este respecto, Talleri aclara que, si bien hay casos de quien decide emprender o desembocar en un estudio indie, «los graduados suelen integrarse en grandes compañías». Por eso, destaca los acuerdos de U-Tad con gigantes del sector como Ubisoft, Gameloft o Electronic Arts (que acaba de inaugurar una sede en Madrid para 600 trabajadores.

Actualmente, el conjunto de universidades privadas y públicas reúne un total de 26 grados enfocados a videojuegos, según recoge el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En 2014, la Universidad Rey Juan Carlos fue la primera entre los centros estatales en ofrecer un grado con enfoque general en este ámbito. Y tras ella se han ido sumando otras como las de Burgos, Barcelona, La Coruña y Va-

#### **El primer centro** público con oferta específica fue la **Rey Juan Carlos**

lencia. Aunque son las privadas las que han liderado el auge de esta especialización.

Desde 2017, la UCJC cuenta con un grado en Artes Digitales (9.960 euros el primer curso y 1.500 en los sucesivos), estrechamente vinculado al mundo de los videojuegos. Daniel Alonso, director de la titulación, señala que se trata de «una formación multidisciplinar que dota de competencias en áreas de tecnología, arte, diseño, audiovisual, gestión y emprendimiento», para así proporcionar «un perfil flexible capaz de enfrentarse a los nuevos retos de la industria».

Esto incluye, por ejemplo, el aprendizaje en materias de animación, diseños 2D y 3D, efectos especiales, y realidades virtual y aumentada. Eso abre la puerta a especializaciones en roles como artistas conceptuales (encargados del apartado visual del juego) o expertos en departamentos de arte. Aunque también matiza que estos perfiles pueden integrarse en otros ámbitos, como el mundo de las artes gráficas, los efectos especiales, la comunicación o el diseño digital. Desde la puesta en marcha del grado, Alonso asegura que ha experimentado un crecimiento del 50% en el número total de alumnos y prevé que esta tendencia aumente otro 10% anualmente.

#### **ENFOQUE HUMANÍSTICO**

En la Universidad Francisco de Vitoria, su grado en Creación y Narración de Videojuegos (9.800 euros) también abarca todos los procesos de creación. «Desde su diseño hasta su programación e implementación», afirma Belén Manier, directora del título. Eso supone un alumnado «con gran variedad de intereses técnicos y humanísticos».

Como sostiene, el hecho de contar con profesores estrechamente vinculados al sector «facilita mucho» la contratación de los estudiantes. Pero, ¿qué valor añadido ofrece este programa? Manier enfatiza la perspectiva humanística del grado: «Creemos fundamental que los valores de la universidad estén en el programa y fomentar la creación de contenido responsable». Y pone como ejemplos algunos proyectos que sus alumnos han desarrollado: «Se ha llegado a crear un videojuego accesible para personas invidentes donde se juega sólo con sonido, y otro para mejorar el transporte de órganos por tráfico aéreo».

Por otro lado, si bien admite que la presencia femenina en estos programas es aún una cuenta pendiente del sector (a pesar de que casi la mitad de los gamers son mujeres, según Aevi), esperan «que se vaya reduciendo esa brecha» en las aulas.



#### NICOLÁS GRIJALBA Director de Comunicación de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija

## "Una asignatura de 'gaming' ayuda a abrir la mirada"



Pregunta- ¿Qué razones os han llevado a incluir una asignatura sobre videojuegos en el grado y en qué momento visteis la necesidad de hacerlo?

Respuesta- En la pasada actualización del plan de estudios de este grado decidimos incluir una serie de asignaturas de carácter más práctico, donde se trabajase por proyectos, que denominamos

Laboratorios, lugares experienciales y donde poner en práctica proyectos personales y grupales. Este tipo de materias, donde se enmarca el Laboratorio de Videojuegos y Aplicaciones, no tiene como objetivo una formación completa en esta industria. Lo que se propone es un aprendizaje base alternativo para el comunicador audiovisual que le acerque a la experimentación creativa de la gamificación, del videojuego micro, más pensando en apps y pequeños formatos que en el diseño de una gran narrativa. También es un espacio donde analizar la industria del videojuego desde lo teórico y lo crítico, con un acercamiento, también, a experiencias sensatas de metaverso y realidades virtual y extendida.

P.- ¿Qué beneficios consideráis que aporta a los estudiantes?

R.- El valor es evidente: ampliar su punto de mira, su formación, sirve de aperitivo por si, a continuación, alguien quiere seguir explorando estos nuevos lenguajes. Un asentamiento de la gamificación

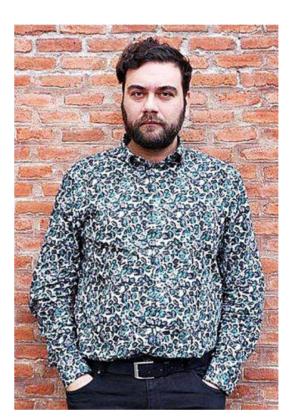

#### **Muestro grado permite** acceder a los videojuegos a través de la posproducción o los procesos narrativos ""

como forma de relacionarnos con el mundo y proponer otras narrativas más inclusivas e interactivas.

P.- ¿En qué consiste exactamente la asignatura?

R.- Combina aspectos teóricos con otros puramente prácticos. Lo teórico, desde la exploración, la documentación y el pensamiento crítico. Pero básicamente todas las actividades, así como gran parte del contenido, poseen una metodología práctica, proponiendo proyectos personales y/o en grupo con la utilización de técnicas de animación, 2D y 3D, motores de juego, código abierto y procesos creativos que se suelen enmarcar, dependiendo de cada curso, en los intereses de los estudiantes o en intereses relacionados con la actualidad. Este año, por ejemplo, se han explorado los valores sonoros del entorno en el que se encuentra la universidad, recogiendo un mapa de estímulos a partir de una aplicación: una suerte de memoria colectiva del sonido del escenario que nos rodea. Ha sido una experiencia

muy grata para los alumnos, pues han descubierto que desde el juego se pueden conformar nuevas realidades.

P.- ¿Un graduado en Comunicación Audiovisual tiene opciones de inserción laboral en el mundo del videojuego?

R.- Es posible, no lo niego, pero para un completo desarrollo en esta industria lo suyo sería una formación más concreta, más específica. Esta asignatura no prepara al alumno para un completo desarrollo del mundo narrativo del videojuego, sino que le ayuda a abrir su mirada, a comprender otros fenómenos narrativos, desde un enfoque, eso sí, práctico, lúdico y creativo. Por ejemplo, en un momento determinado, el docente le proporciona al alumnado sistemas programados en C, y estos deben experimentar con ellos y, tras su conocimiento, sugerir líneas de acción, apps, por ejemplo, que sean de fácil ejecución.

No obstante, los estudiantes de este grado sí que pueden adentrarse en la industria del videojuego desde un ámbito puramente narrativo, de diseño de esquemas y tramas, hasta su participación en procesos de posproducción y diseño de personajes 2D y 3D.

P.- Teniendo en cuenta el auge del gaming, ¿os planteáis ampliar la formación vinculada al sector?

R.- Por el momento no vemos la necesidad de ampliar este tipo de asignaturas, las relacionadas con el videojuego. Nuestra formación se centra especialmente en los procesos de creación de la ficción, prestando especial atención a la producción, la dirección y la realización, así como a los diversos procesos técnicos, tales como la edición y la posproducción. Por no hablar del peso que tiene el guion en nuestra formación, con tres asignaturas que recorren la escritura. Además, ya contamos con un grado que se centra en esto, el de Diseño Digital y Multimedia, que pertenece al ámbito de las artes.

NATIVE

#### **EDUCACIÓN**



l sector audiovisual es un pilar importante de la cultura y la economía. La formación especializada y el fomento del empleo en el sector son igualmente esenciales. La llegada de la IA, las plataformas de streaming, las técnicas de realidad aumentada y otras nuevas tecnologías requieren de profesionales preparados y con nuevos perfiles para afrontar los nuevos retos laborales. Hoy hablamos con Mercedes Agüero Pérez, Decana en The Core School Escuela Superior de Audiovisuales quien nos informa de todo ello.

**PREGUNTA.** ¿Cómo influirán las plataformas de streaming en la producción y distribución de contenido audiovisual en España en los próximos cinco años?

RESPUESTA. Las plataformas de streaming han dado lugar a una revolución en la industria audiovisual en España. Este fenómeno ha democratizado el acceso a una amplia variedad de contenidos, permitiendo a los creadores alcanzar audiencias globales y fomentando una diversificación cultural de programas. La tendencia indica que la producción de contenido local seguirá en aumento, ofreciendo historias únicas y perspectivas frescas que reflejan la riqueza cultural de España. Además, la distribución directa al consumidor se ha convertido en un estándar, lo que permite una experiencia más personalizada.

**P.** ¿Qué papel juegan las ayudas gubernamentales en el crecimiento del sector audiovisual español?

R. El sector audiovisual es un pilar importante de la cultura y la economía, y es fundamental contar con el apoyo gubernamental. Esta ayuda puede manifestarse de diversas formas, como incentivos fiscales que atraigan inversiones, subvenciones directas para la producción de contenido original, y la creación de infraestructuras que faciliten la producción audiovisual. Además, el

gobierno puede desempeñar un papel crucial en la promoción de la producción española en el extranjero, no solo para aumentar su visibilidad, sino también para fomentar la coproducción internacional.

La formación especializada y el fomento del empleo en el sector son igualmente esenciales. Programas de

formación y capacitación pueden preparar a los profesionales para los desafíos del sector, mientras que las campañas de empleo pueden ayudar a asegurar que haya una fuerza laboral cualificada. Además, el apoyo puede extenderse a la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que impulsen la innovación en el sector.

La colaboración entre el gobierno y las entidades privadas es fundamental para crear



Mercedes Agüero Pérez, Decana en The Core School Escuela Superior de Audiovisuales.

## El sector audiovisual y las nuevas oportunidades laborales que brinda

un **ecosistema audiovisual robusto**. Esto incluye la protección de los derechos de autor, la regulación de los mercados para evitar monopolios y la promoción de la diversidad cultural.

P. ¿Qué oportunidades laborales presentará el desarrollo de nuevas tecnologías, como la realidad virtual y aumentada, para el sector audiovisual en España? R. El desarrollo de nuevas tecnologías, está generando un panorama laboral prometedor en el sector audiovisual. Según un informe de Inmersiva XR, el país ya cuenta con empresas que están impulsando la demanda de profesionales cualificados, con roles que van desde desarrolladores y programadores hasta artistas 3D y gestores de proyectos. Además, el sector está experimentando un crecimiento, con un 89 % de las empre-

#### sas esperando aumentar su volumen de negocio.

La realidad virtual y aumentada ofrece oportunidades únicas para la creación de contenidos inmersivos y experiencias interactivas. Este auge tecnológico también está abriendo puertas a la especialización y colaboración entre distintos sectores, lo que podría traducirse en más oportunidades laborales. Con el lanzamiento de nuevas plataformas y dispositivos, como las gafas de Apple Vision Pro, se espera que el sector audiovisual español continúe su expansión.

P. ¿Cómo crees que la IA puede afectar a la industria audiovisual y del entretenimiento? R. La inteligencia artificial (IA) está transformando la industria de manera significativa. Por ejemplo, la IA generativa está cambiando el negocio del cine y la televisión al permitir la creación automática de obras escritas y visuales. Además, puede acelerar y aumentar la producción de contenido, reduciendo el trabajo manual v el tiempo necesario para la creación. Asimismo, las plataformas utilizan algoritmos para optimizar sus catálogos y estrategias de lanzamiento, lo que puede cambiar la forma en que se estrenan y promocionan las películas y series. También se aplica en todas las fases de la producción audiovisual, desde la planificación hasta la edición y los efectos especiales. A medida que la tecnología avanza, es probable que la calidad del contenido generado por IA mejore, lo que podría tener un impacto relevante para los creadores. Sin embargo, también es importante considerar las implicaciones éticas y legales que surgen con el uso de la IA en el sector.

P. Con el número de producciones audiovisuales que se crean por año en España, ¿qué tipo de perfiles especializados se necesitan?

**R.** La industria audiovisual en España está experimentando un crecimiento significativo, eso es lo que nos trasladan los líderes del sector en nuestra continua conversación, por lo que ha aumentado la demanda de profesionales especializados.

Según estudios recientes, se espera que la producción audiovisual española crezca un 30 % para el año 2025, lo que subraya la necesidad de perfiles como el Cost Controller, esencial para el seguimiento y análisis económico de las producciones. Además, la coordinación

de posproducción es un perfil muy solicitado debido al aumento de plataformas y la producción extranjeras en el país. Los productores ejecutivos también son clave para liderar y gestionar proyectos audiovisuales. La formación especializada es vital para satisfacer esta demanda, y entidades como The Core School están adaptando sus programas para preparar a los profesionales para estas nuevas exigencias del mercado.



# Se acabó el estigma de la Formación Profesiona

Uno de cada tres españoles ya elige la FP como primera opción. El tejido empresarial, por su parte, cada vez demanda más profesionales preparados mediante esta modalidad formativa

Por Laura Tardón

Ni es el patito feo ni el segundo plato de la educación. La Formación Profesional (FP) ha cargado durante décadas con prejuicios de los que empieza a deshacerse ahora que ha iniciado su gran revolución. Un dato revelador: durante los últimos cinco años, el número de estudiantes de esta modalidad formativa se ha incrementado un 32,6% y las previsiones aseguran que esta tendencia no ha hecho más que arrancar.

Y menos ahora que entra en juego una iniciativa de impulso: la FP Dual, de la que se esperan grandes resultados, especialmente en un momento como el actual, en el que faltan miles de plazas por cubrir en algunos sectores, sobre todo, tecnológicos. Es decir, estamos al frente de una brecha entre los profesionales que las compañías necesitan y la formación específica de dichos trabajadores.

Aquí entra en juego la Formación Profesional. El Gobierno español se ha comprometido con la Unión Europea a transformar y modernizar este sistema de educación y poder arreglar el desajuste que estamos viviendo. A través de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la FP en España, nos hemos marcado varios objetivos. Entre ellos, ampliar las plazas, aumentan el número de titulaciones y potenciar el modelo dual, que consiste en alternar la formación en el aula con la que se recibe en la empresa, con un tutor dentro de ésta.

Alejandro, un estudiante de 19 años, está cursando precisamente el segundo curso de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en formato dual. «Hay mucha demanda en el sector informático. Aunque en España la tendencia es contratar títulos mayores, en este sector, creo que cada vez se da más la posibilidad de contratar personas que simplemente demuestran que saben hacer y buscar soluciones. Es lo que quieren las empresas».

En la misma línea apunta otro estudiante, Gael, de 20 años y matriculado en Administración y Finanzas en FP: «Esta titulación se ceñía justamente a lo que estaba buscando: quería algo que me abriese la puerta al mercado laboral y la FP siempre ha estado ahí latente». Más ahora con la dual.

#### **EMPLEABILIDAD**

En palabras de Dúnia Rodríguez, chief learning officer del centro especializado Ilerna, la FP «es una opción cada vez más escogida por los jóvenes, debido, sobre todo, a su alta tasa de empleabilidad. Al final, es una de las formas más claras de convertir una pasión en un trabajo». Este es uno de los principales motivos por los que las estadísticas señalan que uno de cada tres espa-

ñoles se decanta por esta opción después de finalizar la ESO.

Según un estudio del Observatorio de la FP de CaixaBank, alrededor del 20% de las ofertas de empleo están dirigidas a los grados superiores y medios de esta modalidad formativa. Muchas empresas que en el pasado preferían perfiles universitarios, ahora se decantan por matriculados en FP.

Los factores confluyen, porque la Formación Profesional está caminando exactamente hacia los tipos de empleo más demandados en la actualidad y con salarios muy atractivos. Tanto es así que la empleabilidad de este sistema ha alcanzado el 42%, superando incluso la de los universitarios (38%), a tenor de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Es cada vez más atractiva, a los ojos de las empresas y de los estudiantes. «La FP se ha adaptado a las necesidades del mercado laboral con nuevos programas formativos más alineados con las demandas de las empresas», expone David Martín Ruiz, chief academic officer de FP del grupo educativo UAX. Ahora, «las familias y los jóvenes ven la FP como una opción válida y sugerente. Se ha demostrado que los titulados en FP tienen éxito en sus carreras y obtienen empleo rápidamente».

Más salario, más trabajo y menos estigma. Una ecuación que explica por qué durante el curso 2022-23 hubo casi un 1,1 millones de alumnos matriculados en FP. Por tener perspectiva del tiempo, «si hace 20

años se titulaban al año en España unos 150.000 alumnos, actualmente son más de un cuarto de millón», apunta la experta de Ilerna.

Ya lo dijo la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría: la Formación Profesional es «esa lluvia fina que está haciendo cambiar de manera radical la percepción social» del sistema educativo. Por esta razón, añadía, «queremos seguir avanzando en su modernización».

Y se está haciendo rápidamente. Lo cierto es que una encuesta realizada por la Fundación SM sobre las razones de la elección de estudios de los alumnos asegura que el 45% de ellos opina que la FP es tan reconocida en la sociedad como los estudios universitarios.

Opinan y también se matriculan, especialmente, en áreas como la «ingeniería, la tecnología, la ciencia aplicada, la salud y la economía aplicada», remarca Martín Ruiz, quien hace hincapié en que la «FP se adapta ágilmente a las demandas del mercado laboral y proporciona a los estudiantes habilidades prácticas y experiencia directa, lo que la convierte en un componente esencial para la inserción laboral en un mercado cada vez más exigente».

#### TÍTULOS MÁS ATRACTIVOS

Ingeniería, tecnología, ciencia aplicada, salud y economía son las áreas que más interés suscitan en la oferta formativa de FP. Según el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, los títulos más solicitados y con más contrataciones durante los últimos años son los de técnico superior en Administración y Finanzas y en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma; los grados medios en Gestión Administrativa y en Cuidados Auxiliares de Enfermería, y los grados superiores de la familia sanitaria. El primero proporciona conocimientos fundamentales que posibilitan amplias oportunidades en entidades financieras, administrativos de atención al cliente, gestores de cobros, recursos humanos y logística.

El segundo tiene que ver con el sector de la informática. «Esta es una de las ramas que más crecimiento está experimentando, tanto por demanda de los estudiantes como del mercado laboral», explica Rodríguez, quien agrega que «los perfiles de analistas de datos y ciberseguridad también están en auge». En cuanto al tercer capítulo de títulos que más atraen la atención de los estudiantes, «otra familia profesional que no para de crecer y que al mismo tiempo es muy necesaria es la sanitaria, entre otros motivos, por el envejecimiento de la población», destaca Rodríguez. Cada vez son más necesarios todos los perfiles sanitarios: auxiliares de enfermería, higienistas bucodentales, técnicos de imagen para el diagnóstico, etcétera.

#### $\Pi$

#### **ESTUDIAR EN LOYOLA:**

#### **REMITIDO**

#### formación de excelencia y con valores para desarrollar tu futuro



La Universidad Loyola, de la Compañía de Jesús, continúa apostando por el crecimiento de la oferta formativa de sus Campus de Córdoba, Sevilla y Granada y ofrece un amplio catálogo de grados simples y novedosas combinaciones dobles, que se caracterizan por su excelencia académica y por el acompañamiento personalizado, a través de programas de mentorización y acción tutorial, que permiten al estudiante descubrir su vocación profesional, potenciar sus habilidades y alcanzar altas cotas de éxito.

Sus 56 itinerarios simples y dobles están orientados a que el estudiante tenga una experiencia de aprendizaje personal y académica única en una de las etapas más importantes de su vida y a que desarrollen su talento y su vocación al servicio de una sociedad más justa. En este sentido, aquellos que buscan una formación internacional, experiencial y práctica, con metodologías innovadoras y una alta empleabilidad -entre las mejores de España- tienen en Loyola una apuesta firme de futuro.

#### FORMACIÓN AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

La oferta académica de Loyola en el ámbito de los grados para el curso 24/25 abarca las áreas de Administración de Empresas, Economía, Derecho, Criminología, Relaciones Internacionales, Periodismo, Marketing, Comunicación Audiovisual, Ciencias de la Salud, Psicología, Educación, Ingeniería, Artes y Teología.

En estas áreas se imparten diferentes titulaciones que destacan por la calidad académica e investigadora del claustro, que se preocupa, no solo por impartir los conocimientos más novedosos en cada área, sino también por hacerlo de la forma más innovadora y práctica, que hace partícipe al estudiante de su proceso de aprendizaje. Y todo ello en unos campus modernos, sostenibles y llenos de actividades solidarias, de espiritualidad y diálogo, de emprendimiento y networking, deportivas, culturales y artísticas, en las que pueden desarrollar todo su potencial.

La Universidad Loyola, como institución jesuita, pertenece a la red de universidades jesuitas de España (Unijes) junto a universidades como Deusto, Comillas, IQS o Esade, con las que comparte un paradigma educativo centrado en la persona y que promueve la excelencia académica junto al compromiso social y con la justicia para la creación de un mundo mejor desde las distintas facetas que cada persona desarrolle como profesional. En definitiva, se trata de formar no solo buenos profesionales, sino también buenas personas.

UNA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL Loyola es también la más internacional de las universidades andaluzas, ya que es la primera de comunidad autónoma en volumen de estudiantes participantes en programas de movilidad internacional, en volumen de prácticas internacionales, en titulaciones impartidas en lengua extranjera,

#### PRUEBAS DE ADMISIÓN

El calendario de pruebas se extiende hasta el mes de agosto, con una prueba mensual que se realiza de manera online. En la web de Loyola (uloyola.es) se puede consultar el calendario de pruebas para seleccionar la fecha en la que realizarla.

y en porcentaje de docentes de procedencia extranjera. Además, esta apuesta por la internacionalización se refleja en su oferta de grados duales en el ámbito de ADE desarrollados junto a las prestigiosas instituciones jesuitas referentes en el mundo de la empresa y los negocios como Loyola University Chicago, la Universidad Católica del Uruguay o Loyola University New Orleans.



#### UNA COMPLETA OFERTA DE TITULACIONES

La puesta en marcha de las titulaciones de Medicina y Enfermería en el curso 23/24, que se sumaron a los grados no clínicos de la Facultad de Ciencias de la Salud, supuso completar la oferta de la Universidad Loyola para contar con grados en todos los grandes ámbitos universitarios. Actualmente, continúa desarrollando su catálogo de titulaciones en artes, con el Grado en Artes Visuales, o en Ingeniería, con Ingeniería del Software. Las más de 50 titulaciones disponibles pueden consultarse en uloyola.es/grados.





#### El mundo está cambiando y nunca volverá a ser igual.

Por eso en la UCJC sabemos la importancia que tiene no solo elegir qué quieres estudiar, sino qué quieres cambiar. Cambiar para ser parte del futuro y que ese futuro importe. Y tú ¿quieres ser de los que impulsen ese cambio?

#### **COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES**

- Cine y Ficción Audiovisual
- Comunicación Audiovisual y Nuevos Medios
- Criminología y Seguridad
- Derecho
- Diseño de Interiores\*
- Gestión y Comunicación de la Moda\*
- Protocolo y Organización de Eventos
- Publicidad Creativa
- Relaciones Internacionales
- Comunicación Audiovisual y Nuevos Medios
- + Cine y Ficción Audiovisual
- Comunicación Audiovisual y Nuevos Medios
- + Publicidad Creativa
- Criminología y Seguridad + Derecho
- Criminología y Seguridad + Psicología
- Publicidad Creativa + Protocolo y Organización de Eventos
- Relaciones Internacionales + Derecho

#### TECNOLOGÍA Y CIENCIA

- Artes Digitales
- Emprendimiento y Gestión de Empresas
- Empresa y Tecnología
- Ingeniería Informática
- Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
- Transporte y Logística
- Artes Digitales + Cine y Ficción Audiovisual
- Empresa y Tecnología + Derecho
- Ingeniería Informática + Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
- \*Pendiente de implantación

#### **SALUD M** hm hospitales

- Biomedicina
- Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYD)
- Enfermería
- Farmacia
- Fisioterapia
- Medicina
- Nutrición Humana y Dietética
- Odontología
- Psicología
- Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYD) + Fisioterapia
- Enfermería + Fisioterapia
- Farmacia + Nutrición Humana y Dietética
- Nutrición Humana y Dietética + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFYD)
- Nutrición Humana y Dietética + Enfermería
- Nutrición Humana y Dietética + Fisioterapia

#### EDUCACIÓN SEK INTERNATIONAL

- Maestro en Educación Infantil
- Maestro en Educación Primaria
- Pedagogía
- Maestro en Educación Primaria + Infantil
- Maestro en Educación Infantil + Psicología
- Maestro en Educación Primaria + Psicología
   Maestro en Educación Primaria + Psicología

#### CICLOS FORMATIVOS

#### GRADO SUPERIOR

- Acondicionamiento Físico
- Administración de Sistemas Informáticos en Red
- Administración y Finanzas
- Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
- Comercio Internacional
- Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
- Desarrollo de Aplicaciones Web
- Dietética
- Educación Infantil
- Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS)
- Higiene Bucodental
- Hípica
- Integración Social
- Laboratorio Clínico y Biomédico
- Marketing y Publicidad
- Transporte y Logística

#### **GRADO MEDIO**

Hípica

#### **CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN**

- Big Data
- Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información

